





## DICCIONARIO

DE

# VOCABULOS BRAZILEIROS

PELO TENENTE-GENERAL

Visconde de Beaurepaire-Rohan

NATURAL DO MUNICIPIO DE NITERON

Conselheiro d'Estado e de Guerra, Gran-Cruz da Ordem de Aviz,

Dignitario da da Rosa, Commendador da de Christo, condecorado com a medalha de campanha
da rendição de Uruguayana, Gentilhomem da Imperial Camara, Presidente da Sociedade Central de Immigração,

Membro honorario do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, correspondente de outras

sociedades scientíficas e litterarias, nacionaes e estrangeiras etc.





RIO DE JANEIRO IMPRENSA NACIONAL 1889



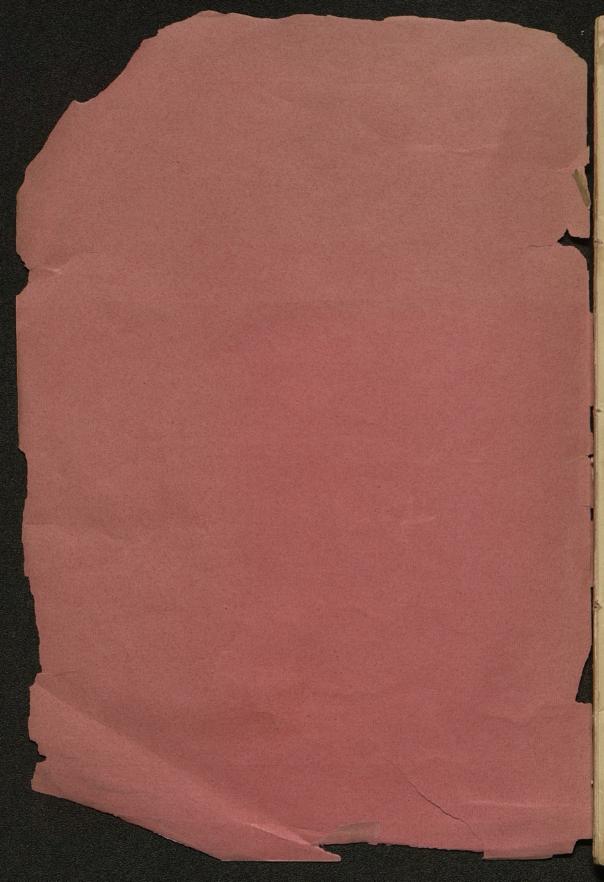

Ao Sipme for Ferdinano Deseis,
come testemente da mais particula
consideração
o form

a solution.

153514

DICCIONARIO DE VOCABULOS BRAZILEIROS

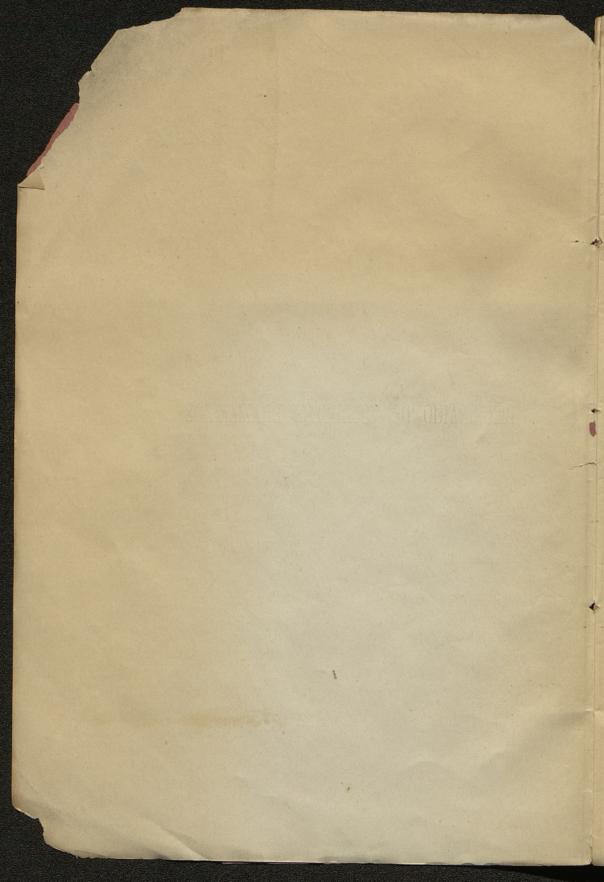

## DICCIONARIO

DE

# VOCABULOS BRAZILEIROS

PELO TENENTE-GENERAL

## Visconde de Beaurepaire-Rohan

NATURAL DO MUNICIPIO DE NITEROY

Conselheiro d'Estado e de Guerra, Gran-Cruz da Ordem de Aviz,
Dignitario da da Rosa, Commendador da de Christo, condecorado com a medalha de campanha
da rendição de Uruguayana, Gentilhomem da Imperial Camara, Presidente da Sociedade Central de Immigração,
Membro honorario do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, correspondente de outras
sociedades scientíficas e litterarias, nacionaes e estrangeiras, etc.



RIO DE JANEIRO IMPRENSA NACIONAL 1889

1556-88

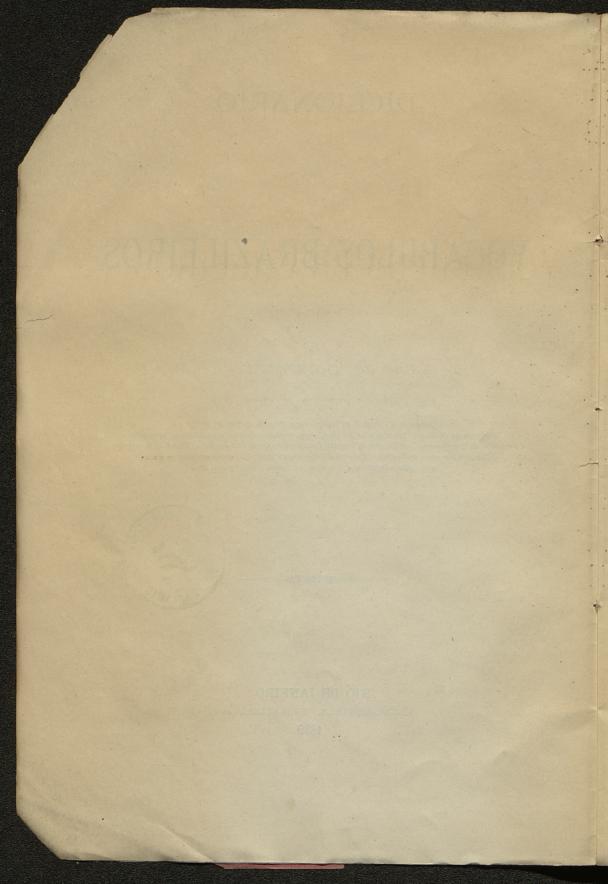

#### A SUA MAGESTADE IMPERIAL

### O SERHOR D. PEDRO II

IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL,

Como expressão do mais profundo respeito

O. D. e C.

O Visconde de Beaurepaire-Rohan.



### **PROLOGO**

Apresento-me em publico à sombra do seguinte conceito de Gresset: On doit s'honorer des critiques, mépriser la satire, profiter de ses fautes et faire mieux.

Em taes condições, não venho implorar a indulgencia, senão a mais rigorosa censura, e a considerarei como um acto de benevolencia da parte daquelles que, interessando-se por assumptos deste genero, se dignarem dirigir-me suas observações, no sentido de melhorar o meu trabalho.

Algumas prevejo que são credoras de antecipada satisfacção.

Reconheço que o meu Diccionario de Vocabulos Brazileiros melhor preencheria seu titulo se comprehendesse a totalidade das denominações vulgares dos nossos productos naturaes, das tribus dos aborigenes que existiram e ainda existem em nosso paiz, e das localidades, cuja etymologia é tão rica de poesia. Não foi certamente por me faltarem materiaes que deixei de o fazer: foi pelo receio de perder o meu trabalho, se não me apressasse em publical-o, no pé em que se achava. Na minha avançada idade, não é licito confiar muito na vida. Tal qual o dou ao prelo, poderá servir de base a obra de mais desenvolvimento; e não faltará quem disso se encarregue, com grande proveito da nossa litteratura.

Poder-me-hão arguir de pouco systematico, quanto à orthographia das palavras derivadas do tupi. A esse respeito farei apenas observar que esta lingua,

apezar de suas bellezas syntacticas, que a fizeram, mais de uma vez, comparar ao grego, era meramente fallada e não escripta pelas tribus selvagens que a praticavam. Os Europeos, que primeiro a estudaram e lhe organizaram grammaticas e vocabularios, se viram certamente em grave difficuldade para representar sons completamente extranhos ao nosso alphabeto, e dahi nasceram as convenções orthographicas que cada um procurava justificar a seu modo. Ha sobretudo uma vogal guttural cuja pronuncia só póde ser adquirida por uma longa pratica. Montoya a representa por i; alguns jesuitas portuguezes por ig; e Anchieta ora por um i com um ponto em baixo, quando esse i, a que elle chama aspero, se acha no meio da dicção, e ora por ig no fim da palavra. Eu a substitui em qualquer caso por y. Os jesuitas, tanto hespanhoes como portuguezes, no intuito de accommodarem aos diversos dialectos da lingua tupi o nosso alphabeto, supprimiram a lettra s e a substituiram por c e c. O c, quando o escriptor se esquecia da indispensavel cedilha, foi causa do estropeamento de muitos vocabulos, taes como araçari, jaçanân, çaviá, convertidos hoje, na linguagem scientifica, em aracari, jacanan, caviá, etc. Em logar do c inicial, uso eu francamente do s, como em sapéca, sapiranga, sapiroca e outros mais; e se não escrevo arasari jasanân é pelo receio de induzir em erro o meu leitor, obrigando-o a pronunciar arazari, jazanân, pela regra bem conhecida de que, salvo poucas excepções, o s entre vogaes tem o som de z.

Não é muito de espantar este estado de desordem na orthographia de idiomas illettrados, quando na nossa propria e formosa lingua se observa a tal respeito a maior incuria. Não nos faltam certamente diccionarios; mas cada auctor indica um modo de escrever e pronunciar diverso dos outros. Parece incrivel que a lingua portugueza não tenha ainda um diccionario official, que nos sirva de auctoridade.

A respeito de etymologias, não menciono senão aquellas que me pareceram racionaes. Procural-as na méra semelhança de palavras é um erro que nos conduz a verdadeiros despropositos. Temos um exemplo disso naquellas de que tratou Martius no seu Glossaria Linguarum Brasiliensium.

Martius é um sabio digno da justa veneração de todo o universo, pelos seus serviços á sciencia; e nos Brazileiros lhe devemos particular gratidão pela publicação da *Flora Brasiliensis*, esse soberbo monumento da nossa riqueza vegetal; mas como etymologista claudicou de um modo lamentavel. Seu *Glossaria*, verdadeiro desserviço feito á linguistica, é infelizmente a norma por onde se guiam certos romancistas, que, sem estudos especiaes, se julgam auctorizados a interpretar vocabulos de que nem sequer conhecem a genuina significação.

Não me extenderei mais sobre este assumpto, não obstante o interesse que nos pode inspirar, e terminarei dirigindo meus geraes agradecimentos a todos aquelles amigos que me auxiliaram com suas informações.

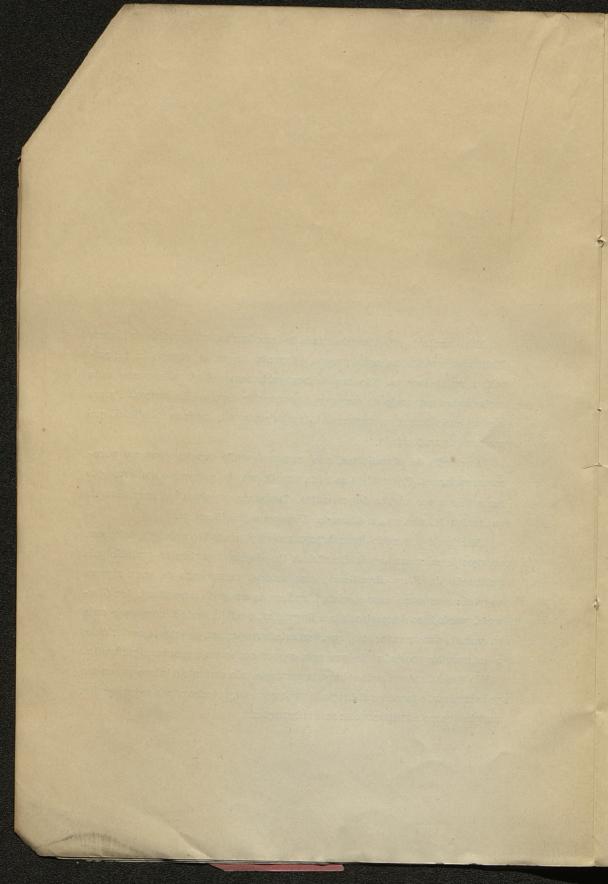

## Relação das pessoas que contribuiram com informações, e cujos nomes estão citados no correr d'este Diccionario

Abreu e Lima General José Ignacio de Abreu e Lima, já fallecido.

Alberto Felippe José Alberto, ja fallecido.

Aragão Dr. Francisco Pires de Carvalho e Aragão.

Aranha. Themistocles Aranha, já fallecido.

B. de Geremoabo Barão de Geremoabo.

B. Homem de Mello Barão Homem de Mello.

B. de Jary Barão de Jary.

B. de Maceió, já fallecido.

B. de MarajóBarão de MarajóBarão de Mattoso

B. de Campos Barão de S. Salvador de Campos.

B. Marcondes Coronel Benedicto Marcondes Homem de Mello.

C. de Albuquerque Tenente honorario Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque.

Cesar. C. da Costa Tenente-coronel honorario Cesario Corrêa da Costa.

Chagas Conselheiro Francisco Manoel das Chagas.

Chagas Doria Major Luiz Manoel das Chagas Doria.

Claudiano Xavier de Oliveira.

Colonia José dos Santos Colonia.

Correia de Moraes João José Correia de Moraes.

D. Braz de Souza da Silveira.

E. Barbosa Vice-almirante Eliziario José Barbosa.

E. de Souza Dr. Antonio Ennes de Souza.

F. Rocha Conselheiro Antonio Ladislau de Figueiredo Rocha, já fallecido.

S. Coutinho

Silva Pontes

Soriano

Souza

F. Tavora Dr. João Franklin da Silveira Tavora, já fallecido. Glazion Dr. Augusto Francisco Maria Glaziou. Göldi Dr. Emilio Augusto Göldi. H. Barbosa Chefe de divisão Hermenegildo Antonio Barbosa de Almeida, já fallecido. J. Alfredo Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. J. A. de Freitas Dr. João Alfredo de Freitas. J. Przewodowsky João Przewodowsky, já fallecido. João Ribeiro João Ribeiro Fernandes, da Bibliotheca Nacional. J. S. da Fonseca Dr. João Severiano da Fonseca. J. Norberto Commendador Joaquim Norberto de Souza e Silva. J. Serra Joaquim Maria Serra, já fallecido. Lima e Silva Tenente-coronel João Manoel de Lima e Silva. L. de Beaurepaire Tenente-coronel Luiz de Beaurepaire Rohan. L. D. Clève Dr. Luiz D. Clève. Marinho Falcão Alferes honorario Ismael Marinho Falcão. Meira Dr. Olintho José Meira. M. Brum Dr. José Zeferino de Menezes Brum, da Bibliotheca Nacional. Monteiro Tourinho Capitão Francisco Antonio Monteiro Tourinho, já fallecido. Moreno D. Enrique B. Moreno, ministro plenipotenciario da Republica Argentina. Müller Chagas Engenheiro Daniel Pedro Müller Chagas. Neves Leão Dr. Theophilo das Neves Leão. Paula Sonza Conselheiro Bento Francisco de Paula Souza. Pereira de Carvalho Tenente-general Luiz José Pereira de Carvalho. Ramos Dr. Francisco da Costa Ramos. Sagastume D. José Vasques Sagastume, ministro plenipotenciario da Republica Oriental do Uruguay. Salāanha da Gama Dr. José Saldanha da Gama. Santiago Dr. Galdino Tude de Assumpção Santiago. Santos Souza Dr. Antonio Alvares dos Santos Souza. S. C. Gomes Saturnino Candido Gomes. S. Villalva Engenheiro Saturnino Francisco de Freitas Villalva. Severiano da Fonseca Dr. João Severiano da Fonseca.

Dr. João Martins da Silva Coutinho.

Dr. José Marciano da Silva Pontes.

Commendador Manoel José de Souza.

Dr. João Soriano de Souza.

Souza Rangel

S. Romero

Valle Cabral

Velarde

Vianna

Villaça

Villas Boas V. de S. Christovão

V. de Souza Fontes

Dr. Francisco Lucas de Souza Rangel.

Dr. Sylvio Romero.

Alfredo do Valle Cabral, da Bibliotheca Nacional.

D. Juan Francisco Velarde, ministro residente da Republica de Bolivia.

J. E. Vianna.

Dr. Antonio Francisco Villaça de Azevedo, já fallecido.

José Diniz Villas Boas.

Visconde de S. Christovão.

Visconde de Souza Fontes.

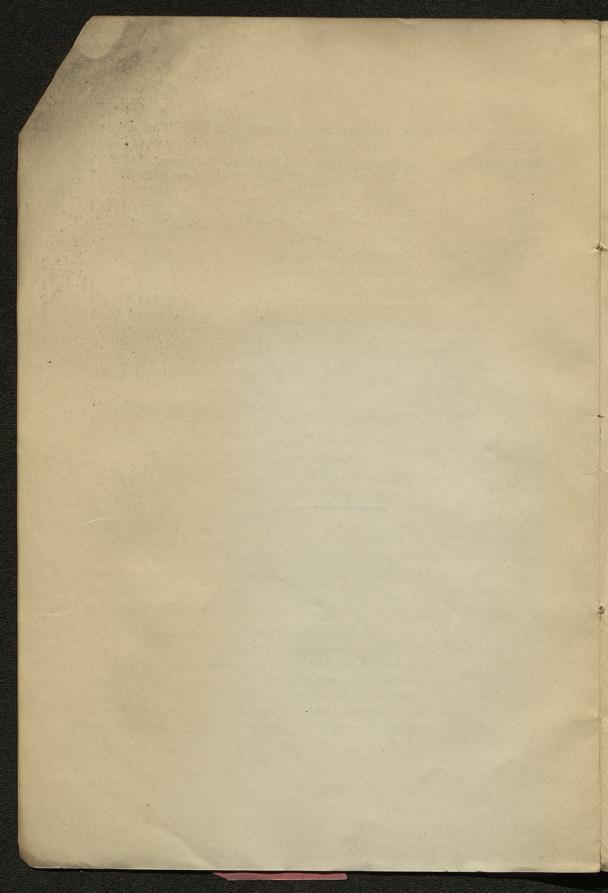

### Relação dos auctores e obras mencionados

Agostinho Joaquim do Cabo, Memoria sobre a mandioca ou pão do Brazil, Ms. da Bibliotheca Nacional.

Alencastre, Memoria chronologica, historica e geographica da provincia do Piauhy, no tomo XX da Revista do Instituto Historico.

Anchieta, Arte da grammatica da lingua mais usada na costa do Brazil. Araripe Junior, Luizinha.

Arruda da Camara (Manoel), Dissertação sobre as plantas do Brazil que podem dar linhos proprios para muitos usos da sociedade e supprir a falta do canhamo.

Arte de furtar, obra que se attribue geralmente ao padre Antonio Vieira.

Aulete (F. J. Caldas), Diccionario contemporaneo da lingua portugueza.

Autran, A Borracha, na Revista Amazoniense, tomo II, pag. 79.

Azevedo Marques, Apontamentos historicos, geographicos, biographicos, estatisticos e noticiosos da provincia de S. Paulo.

Baena, Ensaio corografico sobre a provincia do Pará.

Baptista Caetano, Apontamentos sobre o abañeenga.

Blest Gana ( Alberto ), El rodeo y la aparta, na America literaria.

Camara (Antonio Alves), Ensaio sobre as construcções navaes indigenas do Brazil. Cannecatim (fr. Bernardo Maria de), Diccionario da lingua bunda ou angolense. Capello e Ivens, De Benguella ás terras de Iacca.

Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud.

C. A. Marques (Dr.), Diccionario historico-geographico da provincia do Maranhão; e Diccionario historico, geographico e estatistico da provincia do Espirito Santo.

Cesimbra, Ensaio sobre os costumes do Rio Grande do Sul.

Chesnel (le comte de), Dictionnaire des armées de terre et de mer.

Correia Netto (Luciano), Artigo inserto no Jornal do Commercio, de 17 de fevereiro de 1887.

Coruja, Collecção de vocabulos e phrases usados na provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, na Revista do Instituto Historico. Costa Rubim, Vocabulario brazileiro.

Costa e Sá, Dictionnaire Français-Portugais.

Couto de Magalhães (Dr.), O Selvagem.

Dic. Mar. Braz. - Diccionario Maritimo Brazileiro.

Dic. Port. Braz. - Diccionario Portuguez-Braziliano.

Escr. Taunay (senador), Estudos criticos.

F. Denis, Lettre sur l'introduction du tabac en France.

Fernandes de Souza (André), Noticias geographicas da capitania do Rio Negro, na Revista do Instituto Historico, vol. X, pag. 411.

Ferreira Moutinho, Noticia sobre a provincia de Matto-Grosso.

Ferreira Penna (Domingos Soares), A ilha de Marajó.

Figueira (Padre Luiz), Arte da grammatica da lingua do Brazil.

Flor. Bras. - Flora Brasiliensis.

F. Bernardino (conego), Lembranças e curiosidades do Valle do Amazonas.

F. Allemão (Dr.), Artigos diversos sobre os vegetaes do Brazil.

G. Soares, Roteiro do Brazil.

J. C. da Silva, L'Oyapoc et l'Amazone.

J. F. dos Santos (Dr.), Acayaca.

J. L. de Vasconcellos, Dialectos interamnenses, na Revista de Guimarães.

J. de Alencar (Dr.), Obras diversas.

José Coriolano de Souza Lima, Impressões e gemidos.

J. Verissimo, Scenas da vida amazonica.

J. Galleno, Lendas e canções populares.

Koster (Henri), Voyages dans la partie septentrionale du Brésil.

Lacerda, Diccionario da lingua portugueza.

Leite Moraes (Dr.), Apontamentos de viagem.

Le Maout et Decaisne, Traité général de botanique.

Lery (Jean de), Histoire d'un voyage fait en la terre du Bresil.

L. Amaz. (L. Amazonas), Diccionario topographico, historico e descriptivo do Alto Amazonas.

Macedo Soares (Dr.), Estudos lewicographicos do dialecto brazileiro, na Revista Brazileira.

Marcgrave, Historia rerum naturalium Brasiliæ.

Mart., Martius, Glossaria linguarum brasiliensium.

Montoya, Vocabulario y Tesoro de la lengua guarani.

Moraes, Diccionario da lingua portugueza.

Neuw. (Principe Maximiliano de Neuwied), Voyage au Brésil.

P. Nogueira, Vocabulario indigena em uso na provincia do Ceará.

P. de Frontin, Minas de Assurua, no jornal O Paiz de 8 de Julho de 1886.

Piso, De medicina brasiliensi, lib. IV.

Rebouças ( André e José ), Ensaio de indice geral das madeiras do Brazil.

S. Luiz (Fr. Francisco de), Glossario de vocabulos portuguezes derivados das linguas orientaes e africanas, excepto a arabe.

St. Hil., S. Hilaire, Saint-Hilaire (Auguste de), Voyages dans le Brésil.

Saturnino e Francina, Elementos grammaticaes da lingua nbundu.

Seixas, Vocabulario da lingua indigena geral.

Serpa Pinto, Como eu atravessei a Africa.

Silva Braga, A Bandeira de Anhangoèra a Goyaz, na Gazeta Litteraria.

Thesouro do Amazonas, pelo padre João Daniel, na Revista trimensal do Instituto Historico, tomo II, pag. 321.

Thevet (Fr. André), Les singularitez de la France antarctique.

T. Pompeo, Diccionario topographico e estatistico da provincia do Ceará.

Valdez (Manuel do Canto e Castro Mascarenhas) Diccionario español-portugués.

Vasconcellos (Padre Simão de ), Obras diversas.

Vieira (Fr. Domingos), Diccionario da lingua portugueza.

V. de Porto Seguro, Breves commentarios à obra de Gabriel Soares.

Voc. Braz., Vocabulario da lingua brazilica, Ms. da Bibliotheca Nacional e da Bibliotheca Fluminense.

Yve d'Evreux, Voyage dans le nort du Brésil.

Zorob. Rodriguez, Diccionario de chilenismos.

### Principaes abreviaturas

| adj.          | adjectivo.             | Serg.          | Sergipe.              |
|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| adj. f.       | adjectivo feminino.    | S. Cat.        | Santa-Catharina.      |
| adj. m.       | adjectivo masculino.   | 8.             | substantivo.          |
| Adv.          | Adverbio.              | s. f.          | substantivo feminino. |
| Amaz.         | Amazonas.              | s. f. pl.      | substantivo feminino  |
| Esp. Santo.   | Espirito-Santo.        |                | plural.               |
| Etym.         | Etymologia.            | s. m.          | substantivo masculino |
| Fig.          | Figuradamente.         | s. m. e f.     | substantivo masculino |
| gen.          | genero.                |                | e feminino.           |
| Mat. Gros.    | Matto-Grosso.          | s. m. pl.      | substantivo masculiuo |
| Obs.          | Observação.            |                | plural.               |
| Par. do N.    | Parahyba do Norte.     | Syn.           | Synonymo.             |
| Pern.         | Pernambuco.            | V.             | veja-se.              |
| provs. merid. | provincias meridionaes | Valle do Amaz. | Valle do Amazonas.    |
| provs. do N.  | provincias do Norte.   | v. intr.       | verbo intransitivo.   |
| R. de Jan.    | Rio de Janeiro.        | v. pron.       | verbo pronominal.     |
| R. Gr. do N.  | Rio-Grande do Norte.   | v. tr.         | verbo transitivo.     |
| R. Gr. do S.  | Rio-Grande do Sul.     | voc.           | vocabulo.             |

CORRIGENDA.—No artigo Johô, lin. 2, em vez de Cryturus, leia-se Crypturus.

### DICCIONARIO

DE

### VOCABULOS BRAZILEIROS

#### ABACÁTE

Abacate, s. m. fructa do Abacateiro, arvore do genero Persea (P. gratissima) da familia das Lauraceas, oriunda do Mexico e de outras partes da America, geralmente cultivada, não só no Brazil, como em todos os paizes comprehendidos na zona intertropical. 

Etym. Corruptela do mexicano Aguacide.

Abacaxí, s. m. primorosa variedade do Ananaz, da qual se contam diversas qualidades, geralmente cultivadas no Brazil. D'antes essa cultura limitava-se ao Pará e Maranhão; mas nos primeiros annos deste seculo o naturalista Arruda, em suas excursões botanicas, trouxe do Maranhão para Pernambuco mudas desta planta, e d'ahi se propagou a outras provincias. Etym. Em relação a este assumpto, farei apenas observar que ha um affuente do Amazonas chamado rio Abacaxis. Não sei se desta circumstancia deveremos inferir que as margens daquelle rio são a patria desta fructa.

Abajêrú, s. m. nome primitivo do Guajêrú.

Abará, s. m. (Bahia, R. de Jan.) comida feita da massa de feijão cozida em azeite de dendê e temperada com Pimenta da Costa e Pijerecum. Dão-lhe a forma de bolas e são envoltas em folhas de bananeira, do mesmo modo e com a consistencia do Acassá, mas em

#### ABICHORNÁDO

ponto menor (Alberto). | Etym. E' vocabulo da lingua yoruba (Neves Leão).

Abarbarádo, adj. (R. Gr. do S.) temerario.

Aberêm, s. m. (Bahia, R. de Jan.) bolo feito de massa de milho ou de arroz moido em pedra, ordinariamente um tanto fermentado, envolto em muitas folhas de bananeira, dentro das quaes é cozido a vapor e se conserva (Alberto). || Etym. E' vocabulo da lingua yoruba (Neves Leão).

Abestruz, s. m. (R. Gr. do S.) v. Ema.

Abichornádo, a, adj. (R. Gr. do S.) acobardado, acabrunhado, desanimado, aborrecido, envergonhado, vexado: Com a fallencia daquella casa commercial, onde se achava a maior parte da minha fortuna, fiquei abichornado. O chefe tratou tão desabridamente o seu ajudante, que o deixou abichornado. Etym. E' vocabulo derivado de castelhano abochornado, havendo tambem nesta lingua o verbo abochornar, que, além de outras significações, tem, no sentido figurado, a de fazer corar de vergonha, irritar, estimular; e mais o adj. bochornoso, com a accepção de vergonhoso, que causa vergonha e vituperio (Valdez). O voc. bochorno, que é tanto portuguez como castelhano, é certamente o radical de todos esses termos.

Abío, s. m. fructa do Abieiro (Lucuma Caimito), arvoreta da familia das Sapotaceas, natural da America equatorial, e cultivada no Brazil, desde o Pará até o Rio de Janeiro.

Abíorâna, s. m. (Valle do Amaz.) fructa de uma arvore do mesmo nome (Lucuma lasiocarpa), da familia das Sapotaceas. || Etym. E' voc. tupi, significando semelhante ao Abio.

Abombar, v. intr. (R. Gr. do S.) diz-se que o cavallo abombou, quando, tendo feito grande viagem em dia de calor, fica em estado de não poder mais caminhar; mas, depois de refrescar, pode continuar a marcha (Coruja). | Em outras provincias do Brazil servem-se no mesmo caso do verbo affrontar. Etym. Nas indagações a que tenho procedido nada pude encontrar de muito satisfactorio a respeito da origem do verbo abombar. Cheguei a pensar que fosse de procedencia guarani; mas estou hoje convencido do contrario. Entre os Chilenismos apontados por Zorob. Rodrigues, encontra-se o v. pron. abombarse, e o adj. abombado, significando: 1º perder em parte a lucidez das faculdades mentaes; 2º ébrio ou antes ligeiramente embriagado, dizendo-se tambem bomba na phrase estar em bomba. O nosso verbo abombar será por acaso o resultado da comparação do cavallo, que, por fatigadissimo, não pode caminhar, com o homem a quem outro tanto acontece no estado de embriaguez?

Acabocládo, a, adj. que tem origem, feições ou cor de caboclo: Tomei a meu serviço um rapaz acaboclado de muita intelligencia. Fulano casou-se com uma rapariga acaboclada.

Acajú, s. m. antigo nome tupi do Cajú.

Acará (1°), s. m. (Bahia, R. de Jan.) o mesmo que Acaraje.

Acará (2°), s. m. nome vulgar de diversas especies de peixes, tanto do mar, como dos rios. || Etym. E' voc. tupi. Tambem dizem Cará (2°).

Acarajé, s. m. (Bahia, R. de Jan.) especie de comida feita de massa de feijão cozido, tendo a forma de bolas, e fritas em azeite de dendê com pimenta malagueta (Capsicum sp.). Tambem lhe chamam Acará. Distingue-

se do Abará em ser mais apimentado e não ser envolto em folhas de bananeira (Alberto). || Etym. E' voc. da lingua yorúba (Neves Leão).

Acassá, s. m. (Bahia, R. de Jan.) especie de bolo de arroz ou de milho moido em pedra, fermentado ou não, cozido em ponto de gelatin aconsistente e envolto, emquanto quente, em folhas verdes de bananeira dobradas em forma rectangular, de modo a ficar o bolo protuberante no centro e achatado para as bordas. Esta comida, oriunda da Africa, achase de todo vulgarisada entre as familias bahianas, as quaes d'ella se servem a guiza de pirão para comer o Vatapà e Caruru, ou dissolvida ligeiramente em agua e assucar, como bebida refrigerante e substancial, a que chamam Garapa de Acassa, mui aconselhada às mulheres que amamentam. Ha tambem o Acassa de leite, que è em ponto menor, somente de fuba de arroz com assucar e leite de côco, cozido em ponto menos consistente como uma gelatina tremula e mui grata ao paladar (Alberto). | Em Pernambuco dão ao Acassa o nome de Pamonha de garápa. || Nas colonias francezas da America dão a certo preparado de mandióca o nome de Cassave, que parece pertencer ao mesmo radical.

Acauân, s. m. especie de ave de rapina (Falco cachinans Lin. ex Mart.) que ataca particularmente os Ophidios. || Etym. E' voz onomatopaica derivada do canto dessa ave. || Tambem lhe chamam Macauân.

Acayá, s. m. (Mat.-Gros.) o mesmo que Cajá.

Açoiteiras, s. f. plur. (R. Gr. do S.) ponta das redeas com que o cavalleiro açoita o cavallo (Coruja). || Etym. Deriva-se do voc. americano-hespanhol Azotera, que significa açoite, especie de disciplinas de varios ramos presas ás redeas do freio, e com que se suppre o chicote, para fazer apressar o passo ás cavalgaduras (Valdez).

Acolherar, v. tr. (R. Gr. do S.) ajoujar, atrelar entre si os animaes, sobretudo os cavallos, por meio da colhera (Coruja). || Etym. Do castelhano acollarar.

Açougueiro, s. m. proprietario de um açougue, carniceiro.

Acuera, adj. m. e f. (Para) antigo, velho, abandonado, extincto. Applica-se a cousas passadas em tempo mais ou menos remoto, mas cujos vestigios ainda existem. || Etym. E' voc. do dialecto tupi do Amazonas. Os aborigenes d'aquella região dão o nome de oca-acuera a uma casa que de velha cahiu em ruinas. || Ha casos em que acuera pode ser empregado como adverbio, significando antigamente.

Afurá, s. m. (Bahia) bolo do tamanho de uma laranja ordinaria feito de arroz fermentado moido em pedra, o qual, diluido em agua adoçada, forma uma bebida refrigerante usada entre os naturaes da Africa pertencentes á nacionalidade dos Nagôs (Alberto). E' quasi o mesmo que o Mocororo do Macanhão. | Etym. E' voc. da lingua

yoruba (Neves Leão).

Agaüchádo, adj. (R. Gr. do S.) que tem habitos de Gaücho (Ce-

simbra).

Aggregádo, s. m. lavrador pobre, que, em falta de terras proprias, se estabelece nas fazendas alheias, com permissão dos respectivos proprietarios, mediante condições que variam de um logar para outro. Em algumas provincias do norte, estende-se esta denominação a toda a sorte de empregados livres que um proprietario tem a seu serviço, para os trabalhos da lavoura, da pescaria e occupações domesticas. Nestes casos equivale ao que nas provincias meridionaes chamam Camarada.

Aguachádo, adj. m. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que, depois de muitos mezes de repouso, se acha mui gordo e descançado, e como tal improprio para uma longa marcha. 

[Etym. Deriva-se de Guacho, ao qual se assemelha o cavallo bem tratado

(Zorob. Rodrigues).

Aguapé, s. m. nome que dão às diversas especies de vegetações que se criam à superficie dos lagos e outras aguas mortas. || Etym. E' voc. commum a todos os dialectos da lingua tupi. || Moraes não o menciona. No seu artigo Agua, encontra-se Agua pê

significando uma especie de vinho mui aguado e fraco, produzido pela mistura da agua com o succo da uva já expremida. Aulete escreve Agua-pė, tanto no sentido portuguez, como no sentido brazileiro da palavra, e neste ultimo caso é erro manifesto.

Aguatá, v. intr. (Littoral) o mesmo que auatá.

Agulhas, s. f. pl. (R. Gr. do S.) pedaços de carne unidos ao osso do espinhaço do boi. Cada pedaço desse osso com a carne correspondente é o que se chama Agulhas (Coruja).

Ahiva, adj. m. e f. (S. Paulo, Paraná) mau, ruim, sem valor, sem prestimo. | Etym. E' voc. tupi. | Tambem se pronuncia ahiba. Algum uso ainda se faz deste adjectivo n'aquellas provincias. No Paraná perguntando eu a um rustico como se achava de saude, respondeu-me: A's vezes bem e às vezes ahiva.

Aicuna 7, int. (R. Gr. do S.) expressão de admiração: Aicuna! que valente militar (Cesimbra).

Aipim, s. m. (Provs. merid.) planta brazileira da familia das Euphorbiaceas (Manihot Aypi), cuja raiz assada ou cozida é excellente alimento. Em Pernambuco e d'ahi até o Pará lhe chamam Macaxeira. || Etym. Do tupi Aipi, que Montoya e Léry escreveram Aypi.

Airí, s. m. (R. de Jan.) Palmeira do gen. Astrocaryum (A. Ayri). || Etym. E' voc. tupi. || Em São-Paulo

lhe chamam Brejahuba.

Alagadiceiro, adj., boi alagadiceiro é o que come as hervagens e pastos dos alagadiços (Moraes). Este auctor não menciona a provincia em que é usual este voc., e contenta-se em dizer que é termo do Brazil. Aulete não trata d'elle; e eu pela minha parte declaro que nunca o ouvi pronunciar.

Alagoâno, a, s. natural da provincia de Alagoas: Os Alagoânos são mui dados à agricultura. ¶ adj., que pertence aquella provincia: A lavoura alagoana consiste principalmente na cultura da canna d'assucar e do algodão.

Alambrádo, s. m. e adj. (R. Gr. do S.) terreno cercado por meio de fios de arame : Tenho um extenso alambrado. Aquelle campo alambrado pertence ao meu visinho. | Etym. E' voc. importado das republicas platinas e cujo radical e Alambre.

Alambrar, v. tr. (R. Gr. do S.) cercar um terreno com fios de

arame.

Alçádo, adj. (R.Gr. do S.) amontado. Diz-se dos gados e outros animaes domesticos que se mettem pelos mattos, e vivem desgarrados à laia de animaes bravios. | Etym. Provavel-mente origina-se do verbo alçar-se, que, entre outras significações, tem a de levantar-se, rebellar-se, sublevarse; ou do verbo castelhano alzarse, que tambem significa retirar-se, apartar-se de algum sitio, o que cabe bem ao gado amontado. No Piauhy e outras provincias do norte dão, neste caso, ao gado bovino o nome de barbatão; e em Alagoas e sertões da Bahia dizem à portugueza amontado, ou, incorrectamente, montado.

Alcagüête, s. m. e f. (R. Gr. do S.) alcoviteiro (Cesimbra). | Etym. Do castelhano Alcahuete. Com a mesma significação ha em portuguez alcaiote, s. m. e alcaiota, s. f. Sem a menor duvida, tanto em uma como em outra lingua, são vocabulos derivados de um

radical commum.

Aldêia, s. f. nome especial das povoações compostas exclusivamente de aborigenes, quer vivam submissos ao regimen civilisado, quer vivam inde-pendentes nos sertões. | Etym. E' o nome portuguez de povoação rustica (Aulete). No Parana, dão a aldeia dos aborigenes o nome de toldo; e no valle do Amazonas o de maloca. No Brazil chamam simplesmente Povoação àquillo que corresponde à Aldeia de Portugal.

Aldêiamento, s. m. o mesmo que Aldeia: A' margem esquerda do rio existe um importante aldeiamento de indios bravios. Acto de reunir em aldeia os aborigenes que vivem dispersos: O governo trata do aldeiamento dos indios que vivem errantes nas

margens do Araguay.

Aldêiar, v. tr. reunir em aldeia os indios que vivem dispersos.

Alfáfa, s. f. nome vulgir da luzerna (Medicago sativa). | Etym. Do castelhano Alfalfa.

Alibambádo, adj., preso ao Libambo; acorrentado. | Este voc. cahiu completamente em desuso.

Alibambar, v. tr. prender ao Libambo; acorrentar. | Este voc. cahiu completamente em desuso.

Alotadôr, s. m. (Provs. do N.) cavallo de lançamento, a cujo cargo fica um lote de eguas: E' bom alotador aquelle cavallo que impede a dispersão das eguas (Meira). No R. Gr. do S. lhe chamam Pastor.

Alotar, v. tr. (Provs. do N.) exercer a necessaria vigilancia para impedir que se dispersem as eguas que formam um lote, a cargo de um cavallo de lançamento (Meira).

Alqueire, s. m. (Provs. merid.) medida agraria de dimensão variavel. No R. de Jan. é de 10.000 braças, quadradas = 4,84 hectares; no Parana e S. Paulo é de 5.000 braças quadradas = 2,42 hectares. Em certos municipios do R. de Jan. e Minas-Geraes ha al-

queires de outras dimensões.

Aluá, s. m. bebida refrigerante feita de arroz cozido, assucar e sumo de limão. Tambem a fazem de fuba de milho. No Ceará preparam o Alua com a farinha do milho torrado e assucar (J. Galeno). || No Maranhão dão a uma bebida semelhante o nome de Mocororo; em S. Paulo o de Caramburú; e em Pernambuco o de Quimbembé. | Etym. De Ualua, voc. da lingua bunda que se applica a uma especie de cerveja feita de milho e outros ingredientes (Capello e Ivens). Segundo estes illustres viajantes, tambem lhe chamam quimbombo e ga-rapa, conforme ao terras. || Moraes e outros lexicographos escrevem Aloà. Lacerda consagra um artigo a Aloa e outro a Alua. São da maior extravagancia as etymologias com que enfeitam os artigos respectivos. Aulete não menciona este vocabulo.

Alvarenga, s. f. (Pern. Bahia, Maranhão, Pará) especie de lancha grande de pouco pontal, de que usam para embarque e desembarque do carregamento de navios, e transporte de materiaes pesados. Corresponde, quanto ao effeito, a Gabarra e Batelão de Portugal, e ao Saveiro do R. de Jan. || Etym. Como appellido de familia, Alvarenga è nome tanto portuguez como hespanhol. Com outra qualquer significação, não o encontro em diccionario algum. Só Vieira o menciona com a significação que tem no Brazil. Aulete não trata delle de modo algum. Não duvido que rosse algum senhor Alvarenga que instituisse esse genero de transporte e dahi lhe provenha o nome.

Amadrinhar, v. tr. (Provs. merid.) acostumar uma tropa de animaes muares a viver em companhia de uma egua, à qual dão por isso o nome de madrinha, e a acompanhal-a nas viagens. | (R. Gr. do S.) acostumar os cavallos a persistirem junto da egua madrinha (Coruja). | (Riba-Tejo, em Portugal) ė jungir o touro com um boi manso, afim de afazel-o ao tra-

balho (Aulete).

Amarrar, v. tr. (R. Gr. do S.) ajustar ou apostar corridas de cavallos. Feito o ajuste, e às vezes com papel de trato, fica a corrida amarrada. No mesmo sentido, tambem dizem atar uma carreira (Coruja). | Etym. ė verbo portuguez tomado neste caso em

accepção figurada.

Amazoniense, s. m. e f. natural da provincia do Amazonas: Na industria extractiva consiste principalmente a riqueza dos Amazonienses. adj. que pertence àquella provincia: O commercio amazoniense está em via de prosperidade. | No sentido o mais geral o voc. Amazoniense cabe a toda a região banhada pelo Amazonas, comprehendendo desta sorte as nossas duas provincias do Pará e Amazonas e parte da republica vizinha do Perú.

Ambrosnáto, s. m. (Serg.) especie de creme (Villas-Boas).

Ambrosô, s. m. (Pern.) especie de comida feita de farinha de milho, azeite de dendê, pimenta e outros temperos (S. Roméro). Etym. Devemos erer que ao sabor primoroso desta comida deve ella o nome que tem. Não sei porém se os ingredientes que entram na sua composição justificam a sua comparação com a Ambrosía dos deuses.

Ameixa, s. f. nome que, acompanhado sempre de algum epitheto, se da a diversas fructas, embora não tenham a menor affinidade com as plantas do genero Prunus, que nos vieram da Europa ; taes são: a Ameisa de Madagascar (Flacourtia Ramontchi) da fam. das Bixineas; Ameixa da terra (Ximenia americana) da fam. das Olacineas; Ameixa do Japão a que tambem chamam Ameiwa amarella e Ameiwa do Canada (Eriobotrya japonica) da fam. das Rosaceas: Ameira de Porto-Natal (Carissa Carandas) da fam. das Apocineas; Ameixa do Pará, do gen. Eugenia, fam. das Myrtaceas; e outras mais.

Amendoeira, s. f. nome vulgar da Terminalia Catappa, arvore exotica, geralmente cultivada no Brazil, como planta ornamental, e de cujas fructas são mui avidas as criancas. A verdadeira amendoeira (Amygdalus communis) è escassamente

cultivada nas Provs. merid.

Amendoim, s m. o mesmo que Mandubi.

Amilhar, v. tr. (Provs. merid.) tratar os animaes a milho, isto é, darlhes rações regulares deste cereal.

Amistosamente, adv. amigavelmente. | Etym. De amistoso. Amistôso, adj. amigavel. Etym. E' voc. castelhano.

Amocambádo, adj. o mesmo que aquilombado.

Amocambar, v. tr. o mesmo que aquilombar.

Amostrinha, s. f. (R. de Jan.) especie de tabaco de po.

Anacân, s. m. (Para) especie de ave pertencente à familia dos Psitta-

cideos, ordem dos Trepadores. Ananaz, s. m. frueta do Ananazeiro (Ananassa sativa) da familia das Bromeliaceas, indigena do Brazil e em geral da America intertropical, e não da Asia, como erroneamente o dizem Moraes, Aulete e outros auctores. || Etym. Do tupí Naná (Voc. Braz., Thevet). Os Guaranís lhe chamavam

Nana (Montoya). Lery escreveu Ananas.

Andáca, s. f. (Pern.) o mesmo que Trapoerába.

Andadôr, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que esquipadôr.

Andadúra, s. f. (R. Gr. do S.)

o mesmo que esquipado.

Andiróba, s. f. (Para) fructa oleosa da Andirobeira (Carapa gujanensis) da familia das Meliaceas. || Etym. E' corruptela de Jandi-rôba, que, em lingua tupí, significa oleo amargo. || Na Bahia e outras provincias do norte ha outra planta chamada indifferentemente Andirôba, Jandirôba, e Nhandirôba, pertencente ao genero Fevillea da familia das Cucurbitaceas, e cuja fructa tem as mesmas propriedades que a antecedente.

Andorinha, s. f. (R. de Jan.) especie de carro destinado ao trans-

porte de mobilias.

Andú, s. m. (Bahia) o mesmo que Guando.

Angareira, s. f. (Bahia) pequena rêde rectangular de malhas miudas, com as cabeceiras cosidas em pequenas varas em que seguram os canoeiros e fixam no fundo da canóa, para nella baterem as tainhas, quando saltam por cima da rêde que as cerca, e cahirem dentro da canóa (Camara).

Angaturama, s. m. (Valle do Amaz.) espirito protector dos selvagens Muras. || Etym. E' vocabulo da lingua tupí, significando franco e liberal, synonymo de Moçacára (Voc. Braz.), appellidos estes que davam os Tupinambás às pessoas bemfazejas e hospitaleiras. Em guaraní dizem, no mesmo sentido, Angatura e Angaturana, palavra composta de Anga-catú-rana, significando cousa semelhante a boa alma, formosa, de boa apparencia, e, por metaphora, honrado, principal (Montoya).

Angú, s. m. especie de massa feita de farinha de mandioca cozida em panella ao lume, e serve, à guisa de pão, para se comer com carne, peixe e mariscos. Tambem lhe chamam Pirão. Angú de milho ou de arroz é a massa identicamente feita do fubá destas gramineas. Angú de mandioca puba é aquelle que se faz com a mandioca fermentada, depois de sovada em

gral. Angú de quitandeira, no R. de Jan., é o nome de uma comida, que consiste em Angú, a que se ajunta qualquer iguaria bem apimentada, temperada com azeite de dendê, e muito do gosto dos gulosos. Em Pernambuco dão o nome de bolão de angú á porção d'elle arredondado, que se vende com guisado de caruru, que é o conducto (Moraes).

Anguhite, s. m. (Maranhão) especie de comida semelhante ao ca-

rurie.

Anguzáda, s, f. nome que dão a qualquer phenomeno moral em que se observa a maior confusão. Uma sociedade que se reune com determinado fim, e se compõe de membros de opiniões oppostas, sem se poderem entender, forma uma Anguzáda. E' a sarrabulhada dos Portuguezes, no sentido figurado.

Anguzô, s. m. (Pern.) especie de esparregado de hervas, semelhante ao carurú, que se come de mistura com

o angu.

Anhânga, s. m. nome generico do diabo na lingua tupi, e do qual são especies o Curupira, Jurupari, e Tagoa-yba (Voc. Braz.). || Em Minas-Geraes as amas tiram proveito do Anhanga, para compôr os contos com que entretêm os meninos (Couto de Magalhães).

Anhúma, s. f. nome commum a duas especies de aves ribeirinhas do genero Palamedea (P. cornuta e P. Chavaria). No valle do Amazonas lhe

chamam Inhuma (Baena).

Aninga, s. f. (Parà) especie de Aroïdea que cresce à beira dos rios e lagos, e produz uma fructa comestivel (Baena). || E' provavelmente o

Philodendron arborescens.

Anóque, s. m. (R. Gr. do S.) especie de apparelho destinado à fabricação da decoada. Consiste em um couro quadrado preso lateralmente a quatro varas mais curtas que os lados respectivos, e assentadas sobre quatro forquilhas, de sorte a formar uma concavidade onde se deita o liquido (Coruja). Em outras partes do Brazil chamam a isso Bangüê | Etym. E' vocabulo portuguez, e designa nos cortumes a valla ou tanque onde se maceram os

couros para se pellarem ou descabel-

larem (Moraes).

Anta, s. f. nome vulgar do Tapirus americanus, mammifero da ordem dos Pachydermes, indigena do Brazil e de outras partes da America meridional, e do qual se conta mais de uma especie. | Etym. Anta è o nome europeu de um Ruminante de especie grande pertencente ao genero Cervus (C. Alce). Os Hespanhoes e Portuguezes o impuzeram, bem desacertadamente, ao nosso pachyderme, o qual tinha na lingua tupi o nome de Tapiira. V. este nome.

Antân, adj. voc. tupi significando duro. So se manifesta nos nomes de certas madeiras notaveis pela sua rigidez, como Ubantân, Jacarandatân, Inhuibantân, etc. | Este adj. varia muito de forma de um para outro dialecto: no Guarani Hata, Tata (Montoya); no antigo tupi de norte Santan (Dic. Port. Braz.); e ainda actualmente dizem Santà no dialecto amazoniense (Sei-

Anú (1º), s.m. nome commum a duas especies de aves trepadoras do genero Crotophaga: Anú-guassú, Anúmirim. Ha tambem, com o nome de Anii-branco ou Alma-de-gato, uma ou mais especies pertencentes ao genero Cuculus.

Anú (2º), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango (Coruja).

Apáras, s, f. plur. (Provs. do N.)

o mesmo que Raspas.

Apendoar, v. intr. (diversas Provs. do N.) manifestar-se o pendão do milho: Meu milharal começa a apendoar (B. Homem de Mello). || Obs. Segundo Moraes, o verbo apendoar, hoje antiquado, significava d'antes ornar, guarnecer com pendões: Apendoar as naus. Aulete nem sequer o menciona. Na Bahia, em relação ao milho, dizem pendoar (Aragão); e em Portugal embandeirar-se o milho (Moraes, Aulete).

Apereá, s. f. nome vulgar de uma especie de pequeno mammifero do genero Cavia (C. Apereà) da ordem dos Roedores. | Etym. E' vocabulo tupi, vulgarmente usado sob a forma Preà.

Apicú, s. m. o mesmo que Api-

Apicum, s. m. nome que dão aos alagadiços que se formam no littoral com os transbordamentos do mar, nas occasiões da enchente da maré. || Obs. na lingua tupi, *Apêcii* significa lingua (orgão principal da falla). Montoya o menciona com a mesma significação e tambem com a de guelra de peixe, pirá-apêcii. Não descubro n'isto a etymologia do nosso vocabulo. | Tambem dizem Apicii.

Aplastrádo, adj. (R. Gr. do S.) o mesmo que abombado. || Etym. Do verbo castelhano aplastar, significando amassar, machucar, esmagar, achatar ( Valdez ). Tomam-o em acce-

pção figurada.

Aporreádo, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo mal domado, ou que não se tem conseguido domar: Cavallo aporreado (Cesimbra). || Obs. O verbo aporrear é tanto portuguez (Moraes) cemo castelhano (Valdez), no sentido de espancar. Aulete não o menciona.

Apuáva, adj. (R. Gr. do S., Pa-

rana ) o mesmo que arua.

Aquerenciar-se, v. pr. (R. Gr. do S.) affeiçoar-se, acostumar-se, a um certo e determinado logar. Dizem isto especialmente dos animaes. Tam-bem se diz que um animal està aquerenciado com outro, quando se acostumou a viver com elle e o acompanha a toda a parte. | Etym. Do castelhano aquerenciarse (Coruja).

Aquilombádo, adj. refugiado em quilombo. Tambem se diz, no mesmo sentido, amocambado.

Aquilombar, v. tr. reunir em quilombo escravos fugitivos: Aquelle malvado conseguiu aquilombar grande numero de escravos, e tem com elles praticado toda a sorte de attentados. v. pr., ocultar-se, refugiar-se em quilombo: Os escravos aquilombaram-se no deserto, além da serra. | Tambem se diz amocambar, amocambar-se.

Araân: int. (Para) expressão de saudade ou de sorpresa agradavel (B. de Jary). || Etym. E' voc. do dialecto tupi do Amazonas. || Obs. Em guarani, arad tem referencia a soffrimentos produzidos por febres (Montoya).

Araçá. V. Arassa.

Aração, s. f. (Serg.) fome excessiva. Acto de comer com precipitação: Que aração! diz-se de um menino ou de qualquer pessoa que devora ás pressas seu prato de comida (S. Roméro).

Araçari. V. Arassari.

Aracambuz (1.º), (Bahia) cruzeta feita de paus encavilhados nos bordos da jangada, onde descança a verga da mezena (Camara).

Aracambuz (2°), s. m. (Alagoas, Pern., Ceará) armação de paus fincados nos da jangada, com um no centro com forquilha, onde penduram os utensilios da pesca. No Ceará chamam Espeques aos paus que formam

o Aracambuz (Camara).

Aracatí, s. m. (Ceará) nome que na ribeira de Jaguaribe dão ao vento do nordeste, que, no verão, entre sete e oito horas da noute, apparece de repente e com grande força. || Este nome foi dado pelos Pitaguares, e depois passou a designar a povoação, hoje cidade de Aracati (Thomaz Pompeo).

Arádo, a, adj. (Serg. e outras Provs. do N.) esfomeado, esfaimado: Depois de muitas leguas de marcha, cheguei á minha casa arado (S. Romero). Tambem se diz esgurido (João

Ribeiro).

Aranquan, s. m. e f., o mesmo

que Araquân.

Arapapá, s. m. (Provs. do N.) ave de ribeirinha, pertencente ao genero Cancroma (C. cochlearia). || Etym.

E' voc. tupi.

Araponga, s. f. ave do genero Chasmarynchus (C. nudicolis) da ordem dos Passeres, notavel pelo som metalico do seu canto. Em Minas-Geraes lhe chamam Ferrador. | Etym. E' corruptela de Guirapong, voc. tupi composto de Guirá, ave, e pong, onomatopéa do canto ruidoso dessa ave

Arapúca, s. f. especie de armadilha para apanhar passaros. || Etym. Considero-a palavra tupi; mas não a vi ainda mencionada em obra alguma relativa aquella lingua. | No valle do Amazonas dizem Urapica (Seixas).

Araquan, s. m. e f. nome commum a tres especies de Gallinaceas, sendo uma do genero Penelope, e duas do genero Ortalida. | Etym. E' voc. tupi. || Tenho ouvido pronunciar tambem Aranquân.

Arára, s. f. nome commum a diversas especies de aves do gen. Ara, da familia dos Psittacideos, ordem dos

Trepadores.

Arará, s. m. (R. de Jan.) nome que dão ao Cupim sexual (Termita), cujos enxames, em certa época do anno, sahem a voar, com o fim de propagar a especie.

Ararúna, s. f. especie de Arara, de côr azul ferrete. || Etym. E' voc. tupi signific ndo Arara preta.

Arassa, s. m. fructa do Arassazeiro, nome commum a diversas especies de plantas do genero *Psidium*, da familia das Myrtaceas. || *Etym*. E' voc. tupi. || Geralmente se escreve *Araçà*; mas eu prefiro a orthographia que adoptei, a qual fica ao abrigo dos erros a que a outra tem dado logar.

Arassanga, s. f. (Ceará) cacete curto de que usam os jangadeiros, para matar o peixe já ferrado no anzol, quando chega perto da jangada, para poder collocal-o sobre ella, sem pe-

rigo (Camara).

Arassarí, s. m. nome commum a diversas especies de aves do genero Pteroglossus da ordem dos Trepadores. | Etym. E' voc. tupi. | Geralmente se escreve Araçari; mas essa orthographia tem dado logar a se escrever Aracari,

como ainda o faz Aulete.

Aratáca, s. f. especie de armadilha para apanhar animaes silvestres. | Etym. E' voc. da lingua tupi (Vasconcellos). || Em guarani dizem Aratag (Montoya). || Obs. As dimensões desta armadilha dependem da dos animaes que se pretende apanhar, e as ha com destino a capiváras, veados, porcos e até onças.

Aratanha, s. f. (Piauhy) vacca de pequena estatura (Alencastre). | Ha no Ceará a serra de Aratanha; mas isto não me explica a origem do vocabulo. Na provincia de Alagoas é o nome vulgar, não só de uma especie de camarão de corpo pequeno, com as duas patas dianteiras mui desenvolvidas, como igualmente de uma especie pequena de sapo tambem chamado entanha (B. de Maceió). Será por uma comparação burlesca que se terá dado no Piauhy o nome de Aratanha ás vaccas de pequena estatura?

Araticu, s. m. fructa do Araticuzeiro, de que ha diversas especies pertencentes ao genero Anona e Rollinia, da familia das Anonaceas. || Etym.

E' voc. tupi.

Aratú, s. m. especie de caranguejo do genero Grapsus, o qual vive

nos mangues.

Araxá, s. m. alto chapadão, plateau (Couto de Magalhães). Eis o que a respeito deste vocabulo nos diz o illustre auctor do Selvagem : « A palavra Araxa e tupi e guarani, vem das duas raizes ara, dia, e xà ver: dão o nome de Araxà a região m is alta de um systema qualquer, como sendo a primeira e ultima ferida pelos raios do sol, ou a que por excellencia ve o dia; essa palavra no portuguez, como nome de logar, é nome do mais alto pico da Tijuca, e de uma cidade de Minas; eu o aceito em falta de vocabulo portuguez, que exprima a idéa com a mesma precisão ». O illustre auctor não nos indica a região do Brazil em que é usual este vocabulo, nem eu o tenho podido descobrir, apesar das diligencias a que tenho procedido, interrogando neste sentido a naturaes de nossas diversas provincias. O que sei e o que todos sabem é que ha em Minas-Geraes a cidade de Araxa, cuja etymologia interessou muito o sabio Saint-Hilaire, sem resultado satisfactorio. Quanto ao pico mais alto da Tijuca, se lhe dão realmente o nome de Araxá, o que alias nunca me constou, não lhe pode de modo algum caber, por causa de sua forma conica, a definição do chapadão dos Brazileiros, do plateau dos Francezes, nem tampouco do planalto dos Portuguezes. Esta questão interessa tanto a etymologia, como a geographia, e eu desejaria vel-a bem elucidada. Entretanto direi que um nosso distincto viajante, o Dr. Severiano da Fonseca, serviu-se amplamente do vocabulo Araxà na sua Viagem ao redor do Brazil.

Araxixú, s. m. (S. Paulo) nome tupi da Herva-Moura (Solanum

Arayaué! int. (Valle do Amaz.) expressão de aborrecimento causado pela repetição enfadonha de qualquer noticia já de todos sabida: Arayaué! tu me canças com a narração de um facto, que ninguem mais ignora. Ucorresponde à phrase vulgar morreu o Neves (B. de Jary).

Ariranha, s. f. mammifero do gen. Lutra, a que os Tupinambás chamavam Arerun, e são maiores que outra especie congenere, a que davam o nome de Jaguarapeba, e nós o de Lontra.

Armarinheiro, s. m. (R. de Jan.) proprietario de um armarinho. || E' aquillo a que chamam em Lisboa

Capellista.

Armarinho, s. m. (R. de Jan.) casa de negocio em que se vendem miudezas, como cadarços, linhas, agulhas, sabonetes e outros objectos de pequeno valor. Corresponde ao que na Bahia chamam Loja de capellista; em Pernambuco Loja de miudezas; e em Lisboa Loja de capella | Obs.D'intes cabia bem a esses estabelecimentos a denominação que lhes dão no Rio de Janeiro, porque eram, com effeito, lojas de pequenas dimensões, como aquellas que ainda se observam em diversas ruas, e principalmente no começo da rua do Hospicio; hoje porém tornou-se ella extensiva a grandes estabelecimentos, onde, a par de toda a sorte de miudezas, se encontram objectos de luxo, para o vestuario das senhoras.

Arrastão, s.m. rede de arrastão é a rede varredoira, a rede de arrastar, que apanha grande quantidade de peixe, tendo todavia o inconveniente de trazer à praia, de envolta com o peixe grande, o peixe ainda pequeno,

que se não aproveita.

Arreganhar, v. intr. (R. Gr. do S.) cerrar os queixos o cavallo cançado, de tal sorte que não se lhe póde tirar o freio, além de que lhe bate fortemente o coração e distendem-se-lhe as ventas. Isto acontece ao cavallo que sujeitaram a uma viagem forçada em dia de grande calor. Com muito descanço póde ainda o cavallo arreganhado

prestar-se a exercicios moderados, mas nunca a serviço rigoroso.

Arreios, s.m. pl. (R. Gr. do S.) no sentido de jaezes, é este vocabulo perfeitamente portuguez; mas os Arreios usados naquella provincia differem dos que são geralmente empregados para apparelhar as cavalgaduras. A sella é substituida por um conjuncto de peças sobrepostas umas ás outras nas costas do animal. Estas peças são : o suadouro, a xerga, a carona, o lombilho, a cincha, o coxonilho ou pellego, a badana, a sobrecincha ou cinchão. Este modo de arreiar os animaes é certamente muito mais complicado que o da sella ordinaria; mas, além de outras vantagens que lhe attribuem, tem ainda mais a de servir de cama ao cavalleiro, em falta de cousa melhor. Para isso estende de certo modo estas peças no chão, serve-lhe de cabeceira o lombilho, cobre-se com aquella especie de capa a que chamam poncho, e assim

Arriadôr, s. m. o mesmo que Arrieiro.

Arrieiro, s. m. gerente de uma tropa de animaes de carga. O bom Arrieiro deve reunir um certo numero de conhecimentos praticos, que o tornem habil na sua especialidade. Seus deveres são inspeccionar diariamente os animaes, antes e depois do trajecto do dia; curar os que estão doentes; atalhar as cangalhas; manter a boa ordem nas marchas; examinar os maus passos para os evitar; escolher os pousos; e, finalmente, commandar os demais empregados da tropa. Em Portugal o Arrieiro é um simples conductor de bestas de cargas ou de cavalgaduras, ou que se occupa em as alugar (Aulete).

Arrinconar, v. tr. (R. Gr. do S.) metter animaes em um rincão. || Etym. E' verbo de origem castelhana (Coruja). || Em portuguez se diz arrincoar, mas é pouco usado (Moraes, Aulete).

Arroz-de-Aussá, s. m. (Ba-hia) especie de comida, que consiste em arroz cozido sem tempero, e sobre o qual se deita carne-secca frita em bocadinhos e molho de pimenta (Loyola). || Etym. Deve, sem duvida, seu nome a ser uma comida dos negros da nação Aussá.

Arroz-de-Cuxá, s. m. (Maranhão) é o arroz simplesmente cozido, que se come de mistura com o Cuxá (D. Braz).

Arruadôr, s. m. (R. de Jan.) empregado municipal que tem a seu cargo fazer com que nas edificações se attenda sempre à melhor direcção que deve ter a rua, impedindo que as casas a construir saiam fora do alinhamento. || Em Portugal, a palavra Arruador se applica ao vadio quebra-esquinas, amotinador (Aulete). || Em Pern. e Par. do N. ao Arruador munici-

pal chamam Cordeadôr.

Aruá, adj. (R. Gr. do S., Parana) desconfiado, espantadiço, indocil. Applica-se aos cavallos inquietos, que não se deixam facilmente apanhar, e antes correm quando os vão prender. No mesmo sentido dizem fuã, apuava e puáva. Il Etym. Em guarani ha aruâ e háruâ com a significação de damnoso, tendo tambem por synonymos nocivo, pernicioso, além de outras accepções, que deixarei de citar, por não terem relação alguma com o vocabulo aruâ, qual o empregamos no Brazil. Quanto a apuáva e puáva, não lhes pude descobrir a etymologia, bem que me pareçam de origem guarani.

Arubé, s. m. (Parà) o mesmo que Uarubé.

Arupemba, s. f. (Serg.) corruptela de Urupemba.

Assahí, s. m. (Valle do Amaz.) Palmeira do gen. Euterpe (E. oleracea) de que ha mais quatro especies determinadas (Flor. Bras.). Tambem lhe chamam, em algumas regiões do Brazil, Jissara, Jussara e Palmito. Com a polpa da fructa macerada em agua, fazem uma especie de alimento, a que chamam tambem Assahi, ao qual ajuntam assucar e farinha de tapioca ou de mandióca, e passa por ser nutriente e è agradavel à generalidade dos paladares, apesar de um certo gosto herbaceo, que repugna aos novatos. I Etym. Do tupi Uassahi, nome ainda mui usado, tanto no Valle do Amazonas, como na provincia de Matto-Grosso.

Assentáda, s. f. (R. Gr. do S.) partida falsa, ou pequena corrida dada do ponto de partida, pelos cavallos parelheiros, antes de começarem a correr. E' de costume haver primeira, segunda, terceira e às vezes mais assentadas conforme o trato com que se amarrou a carreira (Coruja). || Obs. Ha m perturuez o vocabulo assentada, que nenhuma relação tem com o vocabulo rio-grandense. || Etym. Derivação do verbo assentar, no sentido de convencionar, ajustar, convir, etc.

de convencionar, ajustar, convir, etc. **Assolear**, v. intr. (R. Gr. do S.) fatigar-se, por ter andado ao sol ou em dia de calor. Diz-se do animal, principalmente se é gordo. E' quasi o mesmo que assonsar (Coruja). || Etym.

Do castelhano asolear.

Assonsar, v. intr. (R. Gr. do S.) ė quasi o mesmo que abombar, mas não

tanto (Coruja).

Assú, adj. o mesmo que guassu.
Ata, s. f. (Ceara, Maranhão, Para)
fructa da Ateira, planta do genero
Anona (A. squamosa) da familia das
Anonaceas. Nas colonias francezas
chamam-lhe Atte; no Rio de Janeiro
Fructa do conde; na Bahia e Pernam-

buco Pinha.

Atalhar, v. tr. (S. Paulo, Minas-Geraes, Goyaz e Mat.-Gros.) concertar as cangalhas, de modo que não firam os animaes. E' obrigação dos arrieiros ou arriadores. Obs. Ha na lingua portugueza o verbo atalhar com a significação de cortar, interromper, embaraçar, estorvar, impedir, encurtar o caminho, e em todos estes sentidos é tambem usado no Brazil; mas, em relação ao serviço das cangalhas, é expressão exclusivamente brazileira.

Atapú, s. m. (Ceará) o mesmo

que Uatapii.

Atar, v. tr. (R. Gr. do S.) o mesmo que amarrar (Coruja).

Atarahú, s. m. (Cecrá) furor: Neste meu atarahú; isto é, quando me acho em estado de furor (Araripe Junior).

Atílho, s. m. (Par. do N., R. Gr. do N.) o mesmo que Cāibro.

Atolêdo, s. m. (S. Paulo) ato-

leiro.

Atropilhar, v. tr. (R. Gr. do S.) reunir cavallos em tropilha (Coruja).

Aturá, s. m. (Pará) especie de cesto conico ou cylindrico de perto de dous metros de altura, servindo nas roças para transportar mandióca e outros quaesquer productos ruraes. Parecem-se com os poceiros, de que usam os vindimadores de Portugal. Tambem pronunciam Uaturá (Baena).

|| Etym. Do dialecto tupi do Amazonas (Couto de Magalhães, Seixas), e tem por synonymo Urussacanga. || Obs. Usam trazel-o às costas, suspenso por uma embira passada entre a testa eo alto da cabeça, e tambem nos hombros

(J. Verissimo).

Auata, v. intr. andar, caminhar. || Etym. E' voc. puramente tupi. Hoje porém o empregam exclusivamente em relação à caçada dos Ussás ou carangueijos dos mangues, os quaes, em certa estação do anno, sahem das tocas e andam errantes estonteadamente, o que facilita muito a sua apprehensão: dizem então que os carangueijos andam auatá. Em linguagem tupi se diz indifferentemente auatá ou aguatá. Não posso porém affimar que esta segunda forma seja ainda usual em alguma parte do littoral.

Avestruz, s. m. (R. Gr. do S.)

V. Ema.

Axi:, int. (Parà) expressão de tedio ou repugnancia para com alguma cousa ou dito desagradavel (B. de Jary). Corresponde ao portuguez apre! fòra! Tambem dizem Exe!

Ayuara, s. f. (Para) o mesmo

que Uyara.

Azeite-de-cheiro, s. m. (Bahia) azeite de dendê fabricado no paiz, por um processo differente do da Africa.

Azeite-de-dendê, s. m. oleo extrahido da fructa do Dendezeiro (Elaeis guineensis). E' aquillo a que os Portuguezes chamam oleo de palma.

Portuguezes chamam oleo de palma.

Azulêgo, adj. (R. Gr. do S.)
cavallo oveiro, de pintas miudinhas
brancas e pretas, o que de longe o faz
parecer azul, e constitue uma variedade rarissima (Coruja). || Etym. Origina-se da palavra azulejo, que é tanto
portugueza como castelhana. Azulego
não é senão o arremedo da pronuncia
hespanhola.

Bába-de-bôi, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Jeriva.

Bába-de-môca, s. f. especie de doce li uido feito com o sumo do côco da Bahia.

B bádo, s. m. fôlho, no sentido de tiras em pregas, com que se guarnecem saias, vestidos, toalhas, cobertas de cama, etc.

Babaquára, s. m. e f. o mesmo que Caipira.

Bacába, s. f. (Valle do Amaz.) Falmeira do genero Enocarpus (E. Bacaba). Ha mais deste genero sete especies conhecidas, e entre ellas o Bataua ou Pataua (Flor. Bras.).

Bacabáda, s. f (Para ) especie de alimento feito com a fructa da palmeira Bacaba, preparada pelo mesmo processo do Assahi.

Bacalhau, s. m. azorrague feito de couro crú trançado, com varias pernas, e com o qual se castigavam os escravos. | Obs. Como expressão portugueza, tambem usual no Brazil, Bacathau é o nome de uma bem conhecida especie de peixe do genero Gadus, de que se fazem grandes salgas nos mares do norte da America e da Europa. Ao azorrague deste nome chamam Pirahi em Minas-Geraes (Müller Chagas), vocabulo tupi, cujo radical é Pira, couro ou pelle.

Bacarahí, s. m. (R. Gr. do S.) nome que dão ao feto da vacca, que é morta em estado de prenhez, e que muita gente aproveita, como alimento appetitoso. | Etym. Composto hybrido de baca (vacca) e tai (filho, na lingua guarani). No Paraguay dizem mbacurai (Montoya), cuja traducção litteral é

filho da vacca

Bacayúba s. f. (Mat.-Gros.)

o mesmo que Macahiiba.

Bacuparí, s. m. nome commum a diversas especies de arvores fructiferes, pertencentes a generos differentes. No R. de Jan. è uma Garcinia da familia das Guttiferas (G. Brasiliensis); em Goyaz uma Sapotacea (Saint-Hil.).

Bacuráu, s. m. especie de ave nocturna, pertencente talvez ao genero Caprimulgus. | Etym. E' nome onomatopaico, derivado do seu canto.

Bacurí, s. m. nome vulgar da Platonia insignis, arvore da familia das Guttiferas, notavel pela belleza do seu porte, pela sua utilidade como madeira de construcção, e pela excellencia de sua fructa.

Bacuriparí, s. m. (Valle do Amaz.) nome vulgar de uma arvore fructifera, pertencente à familia das Guttiferas.

Bacussú, s. m. (Bahia) canôa grande, cuja cangalha ou supplemento acima da borda, prolonga-se de ré a vante (Camara).

Badâna, s. f. (R. Gr. do S.) pelle macia lavrada, que se põe por cima do coxonilho (Coruja). | Etym. Este vocabulo é tanto portuguez como castelhano; e em uma e outra lingua significa uma carneira com que se cobrem os livros. Segundo Moraes e Aulete, applicam-o também à ovelha velha e magra que já não páre. Figuradamente, carne magra; e finalmente os alentos dos capellos das freiras. Como se vê, tem este vocabulo na nossa provincia uma significação mais restricta. Mas Valdez contenta-se em dizer que a badana è uma pelle cortida de carneiro ou ovelha.

Baguál, s. e adj. m. (R. Gr. do S.) cavallo indomito, que vive independente de qualquer sujeição: Um bagual ou um cavallo bagual. || Etym. E' voc. da America hespanhola; e, segundo Salva, oriundo das Antilhas (Zorob. Rodrigues). || Ao boi que vive nas mesmas condições do cavallo bagual dão o nome de chimarrão (Coruja).

Bagualáda, s. f. (R. Gr. do S.) manada de baguaes (Coruja).

Baguarí, s. m. (Mat.-Gros.) especie de ave do genero Ciconia (C. Maguari). No Pará lhe chamam Maguari.

Bahia, s. f. (Mat.-Gros.) nome que dão a qualquer lagôa que se communica com um rio, por meio de um canal mais ou menos espaçoso: Bahia Negra. Bahia de Mandioré, etc. || Nas demais provincias do Brazil, lhe dão o nome portuguez de lagoa, quer tenham, quer não, communicação com os rios ou com o mar.

Bahiano, a (1º), s. e adj. natural ou pertencente à provincia da Bahia. Tambem dizem Bahiense.

Bahiano, a (20), s. m. (Piauhy) o mesmo que Caipira. | Etym. E' provavel que se de esse nome aos habitantes do campo, por serem considerados descendentes daquelles naturaes da Bahia, que, depois da descoberta do territorio do Piauhy, primeiro se estabeleceram nelle, e alli fundaram fa-

zendas de criação.

Bahiano (3º), s. m. (Ceará) o

mesmo que Baião.

Bahiense, s. e adj. m. e f. o

mesmo que Bahiano (1º).

Baiacú, s. m. especie de peixe do genero Tetraodon, da familia Gymnodontida (V. de Porto-Seguro). E' peixe venenoso; entretanto, havendo quem o saiba preparar convenientemente, torna-se comestivel, sem o menor receio. Ha outra especie a que chamam no Rio de Janeiro Baiacu-ara, o qual não tem o inconveniente do primeiro. | Etym. E' nome tupi.

Baião, s. m. (Ceará) especie de divertimento popular, a que tambem chamam Bahiano (3º), e consiste em danças e cantos ao som da musica instrumental. (J. Galeno. | Etym. Talvez seja este vocabulo a corruptela de Bailão, termo portuguez que significa bailador, ou a alteração de Bahiano, e neste caso de-

veriamos escrever Bahião.

Baixáda, s. f. valle, planicie pequena entre duas montanhas. No Rio Grande do Sul tambem lhe chamam Canhada. || Etym. E' clara a origem portugueza deste vocabulo. Aulete o menciona como termo brazileiro.

Baixeiro, adj. (R. Gr. do S, Para, S. Paulo) suadouro-baixeiro è o que se põe sobre o lombo do cavallo por baixo dos arreios; carona-baixeira é a que se põe, quando a querem usar, por baixo da xerga (Coruja).  $\|$  Na Parahyba do Norte e outras provincias daquella região chamam cavallo baixeiro aquelle cujo andar e baixo (curto) e não adianta muito: Meu cavallo é bom baixeiro (Meira).

Bála, s. f. (R. de Jan. e Provs. merid.) pequena pelota de assucar refinado em ponto vitreo e envolto em

papel. E' o que em Portugal e no Pará chamam Rebuçado; na Bahia, Queimado; em Pernambuco, Alagôas e outras provincias do norte, Bola. | Etym. Este confeito deve, sem duvida, seu nome à forma arredondada que lhe davam antigamente. Hoje ha Balas de todos os feitios.

Balaiáda, s. f. nome que deram à revolta chamada tambem dos Balaios, que houve no Maranhão em 1839. Rad. Balaio, nome do chefe daquella

revolta.

Baláio, s. m. (Pará) farnel, no sentido de provisões de bocca que cada um leva comsigo, por occasião de uma viagem, um passeio ao campo, etc. Etym. Como é provavel que sirva em geral de meio de conducção essa especie de cesto a que chamamos balaio, devemos pensar que neste caso toma-se o conteúdo pelo continente.

Balsêdo, s. m. (Maranhão) vegetação fluctuante composta de herva Muriri, cujas raizes, emmaranhando-se fortemente, cobrem grandes extensões dos rios e vão até a veia d'agua. Tambem lhe chamam Tremedal. || Rad. Balsa. || Obs. O Balsêdo do Maranhão ė analogo ao Aguapė das outras pro-

vincias.

Bambá, s. m. (Bahia) sedimento que fica no fundo do vaso em que fabricam essa variedade de azeite de dende a que chamam azeite-de-cheiro.

Bambão, s. m. (Alagôas) nome vulgar do pedunculo interno da jaca, fructa da jaqueira (J. S. da Fonseca). Na Bahia lhe chamam Manguxo (Aragão).

Bambáquerê, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango (Coruja).

Bambê, s. m. (R. de Jan.) matto estreito, que, a guiza de cerca, se deixa entre uma roça e outra, como linha divisoria.

Banco-da-véla, s. m. (Ceard e outras Provs. do N.) è o banco que serve para sustentar o mastro da grande e unica véla da jangada (J.

Galeno).

Banco-de-governo, s. m. (Ceará e outras Provs. doN.) é o banco collocado na pôpa da jangada, e em que se assenta o mestre (J. Galeno).

Bandeira, s. f. expedição armada, mais ou menos numerosa, que, sob a direcção de um chefe, se dirige aos sertões, com o fim de os explorar, ou de castigar os selvagens, cujas excursões prejudicam os estabelecimentos civilisados. D'antes era seu destino principal aprisionar selvagens e reduzil-os à escravidão. No interior da Parahyba do Norte, e provavelmente nas provincias circumvisinhas dá-se o nome de Bandeira a uma leva de trabalhadores contratados por um só dia, para executar algum trabalho rural. Chama-se a isso botar uma Bandeira: Botei uma Bandeira para acabar a limpa do matto (Meira). Equivale neste sentido a Muxirom.

Bandeirante, s. m. individuo que faz parte de uma Bandeira encarregada de explorar os sertões in-

cultos.

Bangüê, s. m. homonymo brazileiro com cinco significações: la (R. de Jan., S. Paulo, Minas - Geraes, Goyaz e Mat.-Gros.) especie de liteira rasa com tecto e cortinado de couro, conduzida sobre varaes por duas bestas, uma adiante e outra atraz, servindo para transportar em viagem enfermos, mulheres e crianças. A isso chamam liteira nas provincias do norte; mas em São-Paulo dão o nome de liteira a uma especie de palanquim com assentos fronteiros, levados por bestas à maneira do Banguê. Para os enfermos é o Banguê muito mais commodo, porque lhes serve de cama, quer durante a marcha, quer durante as paradas. 2.º (R. de Jan.) ladrilho das tachas, por onde correm nos engenhos de assucar as espumas que transbordam, por occasião da fervura, quando se tem de ajudar as caldeiras, ou quando o fogo é mui intenso. 3.º (Bahia e outras Provs. do N.) especie de padiola grosseira, para conduzir terra para as construções (Aragão). 4.º (Provs. do N.) padiola de conduzir cadaveres. 5.º (Provs. merid. e centr.) apparelho de couro em forma de côche para curtir pelles, ou para fazer decoada, e neste caso corresponde ao que chamam Anòque no R.

Gr. do S. | Obs. Segundo Aulete, este vocabulo, que elle escreve Bangué, com a erronea pronuncia de Banghé, tem a significação de « fornalha em que se collocam as talhas (tachas quiz dizer) nos engenhos de assucar no Brazil; e liteira rasa, coche de couro (na India). Ha em tudo isto muita confusão.

Banguêlê, s. m (Minas-Geraes)

briga, desordem (G. Müller).

Bângula, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Calungueira. Aulete, indicando este vocabulo como brazileiro, erra na pronuncia escrevendo Bangula será o nome de uma ave africana, por elle citada.

Banhado, s. m. charco enco-

berto pela hervagem.

Banzar, v. intr. ficar pensativo e em estado de cogitação sobre qualquer noticia ou acontecimento que não é de facil explicação. Tambem admitto a definição de Moraes: Pasmar de pena e magua | Etym. Tem a sua origem no verbo Cu-banza da lingua bunda, que significa pensar (Capello e Ivens). | Para quem conhece bem a significação deste verbo, é elle mui expressivo, e não lhe reconheço equivalente na lingua portugueza. | Obs. Aulete o menciona como termo popular, o que me faz suppor que é usual em Portugal.

Baquára, adj. (Pern.) experto, deligente, sabido: José é um baquára que se sahe bem de tudo aquillo que emprehende (Sousa Rangel). || Etym. Não encontro este vocabulo no Dic. Port.-Braz.; e nada posso aventurar sobre a sua origem. Em guarani Baquá, syn. de Cabaquá, tem diversas significações, todas ellas no sentido de actividade. Assim é que uma phrase em que figura este vocabulo é traduzida do seguinte modo: con sus porfias alcanço de mi lo que quiso (Montoya), o que está de accordo com o sentido que lhe dão

em Pernambuco.

Baqueâno, s. m. e adj. o mes-

mo que Vaqueano.

Barangandân, s. m. (Bahia) collecção de ornamentos de prata, que as crioulas trazem pendentes da cintura nos dias de festa, principalmente na do Senhor do Bom-Fim.

Barbaquá, s. m. (Parana) especie de canniçada ou grade feita de varas sobre forquilhas, usada antigamente em Curityba, para a preparação da herva mate. Tinha por fim este apparelho facilitar a sapeca (chamuscadura) dos ramusculos e folhas da Congonha (Ilex paraguariensis). || Obs. Saint-Hilaire entra em todos os detalhes relativamente à serventia deste apparelho. Não me deterei neste assumpto, porque o Bar-baqua, não so cahiu em desuso, como até no esquecimento, depois que outros meios se empregam na preparação do mate. | Etym. E' termo da America hespanhola (Valdez). Montoya, que, como Valdez, escreve Barbacoa, o traduz em guarani por Taquâ pëmbî, isto e, grade de taquaras.

Barbatão, s. m. (Sertões de algumas Provs. do N.) nome que dão ao gado bovino, que, não tendo sido assignalado com o carimbo da fazenda a que pertence, e criando-se nos mattos, se torna bravio. E' o que no R. Gr. do S. chamam gado alçado ou chimarrão. Equivale ao portuguez amontado, expressão conhecida e geralmente usa-

da no Brazil.

Barbella, s. m. (S. Paulo) o mesmo que o barbicacho do R. Gr. do S. (B. Homem de Mello). Etym. E' vocabulo portuguez, com diversas significações, e entre ellas a de cadeia de ferro que guarnece por baixo a barbada do cavallo, e vai prender de cada lado nas căibas do freio (Aulete). Neste sentido è vocabulo geralmente usado no Brazil.

Barbicácho, s. m. (R. Gr. do S.) cordão trançado, cujas pontas cosidas no chapéo, o prendem ou seguram à pessoa que o traz, passando por baixo da barba (Coruja). || Etym. E' termo castelhano usual em Extremadura, Andaluzia e outras provincias da Hespanha (Valdez). E' tambem palavra portugueza, no sentido de cabeçada de corda para bestas (Aulete). || Obs. Em São Paulo dão ao barbicacho do R. Gr. do S. o nome de barbella.

Barcáça, s. f. (Pern. e outras Provs. do N.) especie de embarcação costeira destinada ao transporte de mercadorias, e tem as velas como a

das jangadas. | Etym. E' termo portuguez, significando, em geral, barca grande (Aulete). | Dão tambem esse nome a uma embarcação com apparelho proprio para virar de carena os navios, devendo ter menos pontal que o navio que for virar e o lastro necessario (Dic. Mar. Braz.).

Barrigueira, s. f. (R. Gr. do S.) peça que faz parte da cincha, e è a que passa pela barriga do animal (Coruja). Etym. Do castelhano

Barriguera

Barrôso, adj. (R. Gr. do S.)
o mesmo que branco, com applicação
exclusiva ao boi ou vacca: Um boi
barroso. Uma vacca barrosa (Coruja). Em portuguez o adj. barroso
significa barrento: Segundo Valdez,
barroso é o epitheto dado ao boi
entre branco e vermelho, ou de um
branco escuro. Tanto basta para sabermos que é vocabulo castelhano, que
nos veiu das nossas visinhas, as republicas platinas.

Basbáque, s. m., nome que dão ao homem que está espiando o cardume de peixe junto das armações, para lhe lançar a rede em cerco (Moraes, Aulete). || Nunca ouvi este vocabulo, com semelhante significação.

Basto, s. m. (R. Gr. do S.) especie de lombilho de cabeça mui rasa e pequena (Coruja). || Etym. E' vocabulo castelhano. || Em portuguez o termo baste, significa sella que se põe nas cavalgaduras, que transportam as peças, os cofres e os reparos de artilharia de campanha (Aulete).

Batalhão, s. m. (Bahia, Serg.) o mesmo que Muwirom (B. de Ge-

remoabo, Ramos).

Batatá, s. m. (S. Paulo) nome vulgar da fructa de uma arvore do gen. Lucuma (L. Beaurepairei, Raunkjar et Glaz.) da familia das Sapotaceas. Etym. E' evidentemente de origem tupi; mas vacillo muito quanto à sua significação primitiva. Pode acontecer que seja a corruptela de ybú-tatú, fructa-fógo, por causa de sua côr rubra, ou a de ybú-atan, fructa dura, fructa empedernida.

Batatão, s. m. (Par. do N.) o mesmo que Boitatà.

Batauá, s. m. (Mat.-Gros.) o mesmo que Patauá.

Esatelão, s. m. (Bahia) canoa curta e com grande bocca e pontal em relação a seu tamanho. Em Matto-Grosso dão esse nome a uma pequena canoa (Camara).

Batepandé, s. m. (Serg.) jogo da cabra-cega, com que se divertem as crianças (João Ribeiro).

Batueira, s. f. (Rio de Jan.)

o mesmo que Batuéra.

Batuéra, s. f. (R. de Jan.) sabugo do milho, depois de descaroçado. || Etym. Da lingua tupi Abatiuéra, palavra composta, significando milho extincto. Em guarani, Abatiguê, tem a significação de espiga de maiz sin grano (Montoya). || Obs. Tambem pronunciam Batueira. || Na Bahia chamam a isso Capuco e Papuco; e no Maranhão Tambueira (2º).

Bazuláque, s. m. (Alagoas) o mesmo que Sambongo. Em Portugal Bazulaque é termo burlesco significando homem mui gordo (Aulete).

Bebída, s. f. (Pern. e outras Provs. do N.) nome que dão a certos e determinados mananciaes ou depositos de agua pluvial, onde costumam beber os animaes, quer domesticos, quer silvestres. Na estação da sècca, quando é geral a falta d'agua, são as Bebidas logares idoneos para as caçadas, pela multidão de aves e outros animaes que alli se reunem. | Etym. Em linguagem portugueza chamam a isso Bebedouro.

Beijú, s. m. especie de filhó feita de tapióca e tambem da massa da mandióca, e cozida ao forno da farinha. Ha portanto o Beijú de tapióca e o Beijú de massa, e a este dão no Pará o nome de Beijú-xica. No R. de Jan. chamam-lhe commummente Bijú. Variam de forma, e os ha quadrados, circulares, enrolados como cartuxos, etc. Servem á guisa de biscoutos com o chá, café, caldo ou outra qualquer bebida. Aquecidos ao fogo e temperados com manteiga, adquirem um sabor mui agradavel.

Segundo G. Soares e Baena, e o Beiju

invenção das mulheres portuguezas,

e serviram-lhes de modelo as filhos

feitas de farinha de trigo. Ha outras variedades de Beiju, a que chamam no R. de Jan. Sola e Malampansa ou Manampansa; em Pern. e Alagoas Tapioca, Beiju de côco e Beiju-pagão; e em Serg. e Alagoas Malcassà ou Malcasado. Ao Beiju de côco chamam em Serg. Sarapo. Erra Aulete em tudo quanto diz a respeito do Beiju. Não é um bolo, nem tampouco lhe chamam tambem Miapiata, nome completamente desconhecido na linguagem vulgar do Brazil, e que é visivelmente o estropeamento do vocabulo tupi Miape-antan, cuja traducção litteral é pão duro, ou biscouto. | Etym. E' vocabulo commum aos dialectos tupi e guarani. Os Tupinambás do Brazil davam o nome de Beiju a uns certos paes de milho pisado que elles guardavam de muitos dias nos juraus, e de que se serviam para a fabri-cação de uma especie de cauhi, a que chamavam Beiuting-y (Voc. Braz.). Em guarani o termo Mbeiu, além de outras significações, tem em castelhano o de torta (bolo) de mandióca (Montoya)

Beijú-assú, s. m. (Pará) o mes-

mo que Catimpuera.

Beijúpirá, s. m. peixe do gen. Elacate (E. americana), e o mais estimado do Brazil (V. de Porto-Seguro) || Etym. E' voc. tupi (G. Soares).

Belchior, s. m. (R. de Jan.) commerciante de toda a sorte de objectos velhos. || Etym. Este nome provém de um individuo chamado Belchior, que primeiro estabeleceu na cidade do R. de Jan. uma casa com destino a essa especie de commercio.

Bemzinho-amôr, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam geralmente Fandango (Co-

ruja).

Benção-de-Deus, s. f. (Cea-ra) especie de bailado popular (Ara-

ripe Junior).

Bérne, s. m. larva de certa especie de insecto que penetra na pelle dos gados, cães e outros animaes, e até na do homem, e alli se cria e lhes póde determinar a morte, se a não extrahem

em tempo. || Etym. Parece-me que esta palavra não é mais do que a corruptela de Verme. Os povos da lingua tupi lhe chamam Ura (Dic. Port. Braz.).

Biatatá, s. m. (Bahia) o mesmo

que Boitatà.

Bibóca, s. f., barranco, excavação formada ordinariamente por enxurradas ou movimento de aguas subterraneas, de sorte a tornar o transito, não só incommodo, como até perigoso, sobretudo ás escuras: Depois das ultimas chuvas ficou a estrada cheia de bibócas. Em Pernambuco e outras provincias do norte tambem dizem Bobóca. Etym. Alteração do tupi Ÿbybóca, significando Ÿby terra e Bôca, abertura ou fenda. No Guarani ibibog (Montoya). Tambem dão o nome de Bibóca a qualquer terreno brenhoso de difficil transito. Fig., casinha de palha (B. Homem de Mello).

Bicão, s. m. (Bahia) o mesmo

que Matame.

Bicha, s. f. (Pern. e outras Provs. do N.) o mesmo que Manduréba. Bichádo, a, adj. bichoso: Esta

fructa està bichada.

Bichar, v. intr. encher-se de bichos a fructa ou outra qualquer cousa: Este anno as guayabas bicharam muito. O feijão bicha, quando o plantam em estação impropria. O madeiramento da minha casa bichou completamente.

Bichará, s. m. (R. Gr. do S.) nome que dão ao poncho de la grossa com listras brancas e pretas ao comprido. Tambem lhe chamam Poncho de Mostardas, por serem feitos em uma povoação deste nome, onde se criam muitos carneiros (Coruja).

No Mexico dão o nome de *Picha* a uma manta de lã ordinaria (Valdez). Será essa a origem remota do nosso

Bichara?

Bicheira (1°), s.f. ferida nos animaes, com bichos, que são as larvas de certos insectos, que nelles depositam

Bicheira (2º), s. f. (Ceará) grande anzol preso a um cacête, com que se puxa o peixe pesado para cima da

jangada, afim de não quebrar a linha (J. Galeno). Em portuguez lhe chamam *Bicheiro*.

Bichôco, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que fica com os pés inchados, por falta do exercicio. || Em Portugal dão o nome de Bichôca a um pequeno leicenço (Aulete). Em castelhano o adj. bichoso designa aquelle que anda com difficuldade, por padecer de calos.

Bico, s. m. (R. de Jan.) o mesmo

que Matame.

Bicuhíba, s. f. nome commum a diversas especies de plantas do genero Myristica da familia das Myristicaceas. Tambem lhes chamam Bucuhiva. || Etym. São voc. de origem tupi.

Biguá, s. m. Palmipede do genero Carbo (C. brasiliensis). Etym.

E' voc. tupi.

Bijú, s. m. (R. de Jan.) o mesmo

que Beiju.

Bilontra, s. m. (R. de Jan.) pessoa abjecta, que frequenta os botequins, as más companhias e particularmente as mulheres de má vida, das quaes se torna o correspondente.

Binga, s. f. (sertão da Bahia) chifre. Etym. E' vocabulo da lingua bunda, o qual se acha incluido em um vocabulario que organizei em 1844, segundo as informações que me foram dadas por um infeliz africano reduzido à escravidão e chegado de sua patria havia poucos mezes. Entretanto, Capello e Ivens, no Vocabulario annexo à sua obra, traduzem chifre por n'guela. Certamente esta synonymia è o resultado de uma differença dialectica. Aulete nada diz sobre esta palavra; Moraes porém menciona Binga como significando uma especie de picarra, segundo a Historia Nautica, que elle cita, sem nos dizer comtudo em que paiz è isto.

Biríba, s. f. (Bahia) cacete. ||
Etym. Provém este nome da arvore
Biriba (Lecythis?) de cujas hastes se
fabrica este instrumento. || Na provincia das Alagóas chamam Embiriba
à mesma arvore; e semelhantemente
dão ao cacete desta especie o nome de

Embiriba (B. de Maceió).

Dicc. DE Voc. 2

18

plebe, especie de batuque. | Etym. E' vocabulo da America hespanhola significando alvoroto, assuada (Valdez).

BOLAS

Bócó (1º) s. m., o mesmo que

**Βόcó** (2°), s. m., o mesmo que

Bócório, s. m., o mesmo que Mane.

Boi-espáço, s. m. (Serg., Piauhy e outros Provs. do N.) boi, cujos chifres são mui abertos. Tambem dizem chifres espaços (J. Coriolano).

Boitatá, s. m. (S. Paulo, R. Gr. do S.) fogo fatuo | Na Par. do N. dizem Batatão, e na Bahia Biatatá (Valle Cabral). || Etym. Todos estes vocabulos têm a sua origem no termo tupi Mbae tatà que significa cousa-fogo (Anchieta).

Bóla, s. f. (Pern., Alagoas e outras Provs. do N.) o mesmo que Bala.

Bolão, s. m. (Pern.) Bolão de Angú é a porção delle arredondado, que se vende com guizado de caruru, que é o conducto ( Moraes ).

Bolapé, s. m. (R. Gr. do S., Paranà) nome com o qual se designa um váu, quando o rio está tão cheio que mal o póde atravessar o cavallo sem nadar. Neste caso dizem que o rio está de bolape. | Etym. Este vocabulo tem a sua origem no castelhano volapie. Segundo Valdez, volapie è uma locução adverbial significando « a meio vôo, parte andando, parte voando, sem poder assentar o pe com firmesa ». E' analogamente o que acontece ao animal que atravessa um rio, cujo vau não é bem pronunciado, e no qual, se não ha nado completo, ha todavia agua bastante para que o pé do cavallo não assente com firmeza no fundo do rio.

Bolas, s. f. plur. (R. Gr. do S.) arma de apprehensão, de que se servem, não só os camponezes desta provincia, como os de outras partes da America para deter o cavallo ou boi que foge a correr. Consiste ella em tres guascas (tiras de couro) de pouco mais de 66 centimetros de comprido, presas entre si por uma das extremidades, e as outras terminam por pedras esphericas retovadas (forradas) de couro, sendo uma

Biribá, s. m. fructa do Biribazeiro, planta do genero Rollinia (R. cuspidata?) da familia das Anonaceas.

Biroró, s. m. (R. de Jan.) especie de Beiju feito de massa de mandióca, temperada com assucar e herva doce, e torrado no forno da farinha.

Bobinête, s. m. (Pará) nome

que dão ao filo.

Bóbó, s. m. (Bahia) especie de comida africana, mui usada na Bahia, a qual e feita de feijão-mendubi, alli chamado feijão-mulatinho, bem cozido em pouca agua, com algum sal, e um pouco de banana da terra quasi madura. Reduzido o feijão a massa pouco consistente, juntam-lhe por ilm azeite de dendê, em boa quantidade, para o comerem só, ou encorporado com farinha de mandioca. Ha tambem o Bôtô de inhame, em que o feijão e substituido pelo tuberculo deste nome (Alberto). No Para, Bobo é o rome vulgar do pulmão do gado talhado, e vendido com os demais miudos nos açougues (J. Verissimo).

Bóbóca, s. f. (Pern. e outras Provs. do N.) o mesmo que Bibica. Bocayûba, s. f. (Mat. Gros.)

o mesmo que Macahiiba.

Boccaina, s. f. (S. Paulo) nome que dão à depressão de uma serra ou cordilheira, quando a escarpa desta parece abrir-se, como formando uma grande bocca, que facilita o accesso ao plano superior ou chapada (B. Homem de Mello). || (R. de Jan.) bocca de um rio menos consideravel que a barra principal (V. de Souza Fontes). || (Parà) entrada de um canal ou de um rio (B. de Jary). | Obs. Boccaina e Boqueirão, originando-se do mesmo radical bocca, têm a maior parte das vezes a mesma significação.

Boccal, s. m. (R. Gr. do S.) peça de prata, que circumda o loro na parte inferior, immediata ao estribo (Coruja). | Obs. O termo Boccal em Portugal, além de outras significações, que são tambem usuaes no Brazil, serve para designar a peça do freio

que entra na bocca do animal.

Bochinche, s. m. (R. Gr. do S.) divertimento chinfrin proprio da dellas de menor dimensão, e é chamada *Manica*. E' nesta que pega o *Boleador* para *bolear* o animal, atirando-a de modo que se enrosquem todas nas pernas delle, e o impeçam de se mover.

Boleadôr, s. m. (R. Gr. do S.) homem destro no manejo das Bolas.

Bolear, v. tr. (R. Gr. do S.) deter um animal em sua carreira, atirando-lhe as Bolas aos pes.

Bolear-se, v. pr. (R. Gr. do S.) deixar-se o cavallo cahir com o ca-

valleiro (Coruja).

Boliche, s. m. (R. Gr. do S.) taberninha de pouco sortimento e de pouca importancia (Cesimbra). || Etym. E' germanismo usual na Hespanha (Valdez), e tambem no norte do Chile e na costa do Perú e Bolivia com a significação de bodèga (Zorob. Rodrigues).

Bolina, s. f. (Ceará) nome que dão à taboa que se colloca na parte média da jangada, junto ao banco da vela, e serve para cortar as aguas e evitar que ella descaia para sota-vento

(J. Galeno).

Bomba, s. f. (Pern., Par. do N.) bueiro ou cano subterraneo, por meio do qual correm as aguas de um lado a outro da estrada ou rua, sem prejudicar o transito. Neste sentido o termo Bomba, que tem alias em portuguez muitas significações, não deve ser empregado na linguagem official, como tem acontecido e o tenho visto em mais de um documento. \(\begin{align\*}{l} (R. Gr. do S., Parana)\) tubo delgado por meio do qual se toma o mate; e é guarnecido na parte inferior, que se introduz na Cuia, por uma esphera oca crivada de buraquinhos, por onde passa o liquido, sem trazer comsigo as particulas da herva.

espionar, explorar o campo inimigo, para lhe conhecer a força, os recursos e os designios. || Andar na cóla de alguem, espreitar os actos de outrem de quem se desconfia: Encarreguei meu filho de bombear certo devedor meu, a ver se elle pretende realizar a sua viagem, antes de me pagar. || E' vocabulo usual tambem na America meridional hespanhola (Valdez). || Etym. Deriva-se de Bombeiro, no sentido de

espião, e não é mais do que a corruptela de *Pombear*.

espião; explorador do campo inimigo; espreitador das acções de outrem para lhe conhecer os intentos. || Etym. Não é mais do que a corruptela de Pombeiro, pelo metaplasmo do P em B. Sob a forma Bombero, é este vocabulo usual nas republicas platinas, e é probabilissimo que se introduzisse alli, quando nossas tropas guarneciam o territorio que constitue hoje a Republica Oriental do Uruguay.

Bonde, s. m. carro do systema americano, que, por meio de tracção animal, percorre, sobre trilhos de ferro, as ruas e estradas. O estabelecimento deste systema de rodagem no Rio de Janeiro, no anno de 1868, coincidiu com uma grande emissão de bonds do thesouro publico, objecto que occupava então a attenção de todos. Houve quem se lembrasse de dar o nome de bondes a esses vehículos, e esse nome foi geralmente adoptado. Hoje ha emprezas de bondes em quasi todas as provincias do Brazil.

Bonéca, s. f. espiga de milho em flor.

Bonecar, v. intr. (Bahia) espigar o milho: O meu milharal já começa a bonecar. Em portuguez ha o verbo transitivo embonecar, com a significação de enfeitar, adornar como se faz a uma boneca (Aulete).

Bongar, v. ir. (R. de Jan.) catar, buscar, procurar um a um objectos quaesquer: Fui ao pomar, e tanto bonguei que pude achar uma duzia de laranjas. || Etym. Do verbo da lingua bunda cu-bonga, significando apanhar (Capello e Ivens).

Boquinha, s. f. beijinho. Moraes o menciona como termo brazileiro. Aulete apenas o emprega na seguinte locução: « A' boquinha da noute, isto é, quando principia a anoutecer », locução

que é tambem usual no Brazil. **Boré**, s. m. (Cearà) especie de trombeta grosseira feita de madeira ou de alguma especie de bambú, usada pela plebe nos seus batuques. || Etym. E' voc. de origem tupi, usado tambem no dialecto guarani.

Bórócótó, s. m. (Bahia, Pern. Piauhy. Mat.-Gros.) terreno escabroso, obstruido de calhaus, excavações, altibaixos e outros quaesquer accidentes que embaraçam o transito. | Etym. A generalidade deste vocabulo, em provincias tão afastadas umas das outras, me faz pensar que elle tem a sua origem na lingua tupi ou outra qualquer lingua indigena; nada porém me auctorisa a resolver a questão. | Tambem pronunciam Brocoto.

Borracháda, s. f. (Mat.-Gros.) clyster. || Etym. Provém de serem as seringas ordinariamente feitas de borracha; mas esse nome prevalece, qualquer que seja a materia de que se

faça esse instrumento.

Borrachão, s. m. (R. Gr. do S.) chifre apparelhado para conduzir agua ou outro qualquer liquido, sendo tapado na parte mais larga e aberto na mais estreita, onde se colloca a rolha. Alguns são feitos com primor (Coruja). | Obs. O vocabulo e portuguez como augmentativo de Borracha; mas, tanto em Portugal como no Brazil, tem tambem a significação de beberrão.

Botóque, s. m. rodella de madeira, com a qual certas hordas de selvagens do Brazil guarnecem o beiço inferior e as orelhas préviamente furados desde a infancia; e d'onde lhes vem o nome de Botocudos. || Etym. O nome desta rodella provém da sua semelhança com a rolha grosseira com que se tapa o orificio das pipas. A essa rolha dão em portuguez o nome de Batoque; porém, segundo Moraes, é mais correcto Botóque. || Obs. Os Tupinambás davam o nome de Metára (Voc. Braz.) ou Tametara (Dic. Port. Braz.) às rodellas de pedra que traziam no beiço.

Branca, s. f. (Ceará) o mesmo

que Manduréba.

Brancarâna, s. f. (Maranhão) mulata clara. | Etym. E' palavra hybrida, composta do portuguez branca e

do tupi rana (J. Serra).

Branquinha, s. f. (algumas Provs. do N.) esperteza, fraude, qualquer artificio com que se procura en-ganar a outrem : Fulano fez-me uma Branquinha, de que o não julgava capaz (Meira).

Brazino, adj. (R. Gr. do S.) côr de braza, vermelho com algumas riscas pretas. Diz-se dos gados e tambem dos cães: Um boi brazino. Uma vacca brazina (Ccruja).

Brazulaque, s. m. (Alagoas) o mesmo que Bazulaque (B. de Maceió). Brejahúba, s. f. (S. Paulo)

o mesmo que Airi.

Brinquête, s. m. (Ceará) certa peça da prensa, que expreme a massa da mandióca (J. Galeno).

Bróca (1º), s. f. (R. Gr. do S.) cavidade na raiz do cravo do cavallo, que vai minando até a parte superior do mesmo casco (Coruja). | Etym. O termo è portuguez no sentido de cavidade.

Bróca (2º), s. m. (Provs. do N.)

o mesmo que Roçado.

Bróca (3º), s. f. nome de um pequeno insecto que fura a madeira, talvez o caruncho de Portugal.

Bróca (4º), s. f. peneira grossa de peneirar o café em grão (Costa Rubim). Este auctor nada diz sobre a localidade onde é usual este vocabulo. Aulete tambem o menciona na mesma accepção.

Brocar, v. tr. (Provs. do N.) o

mesmo que roçar.

Brócótó, s. m. o mesmo que Borocoto.

Broquear, v. tr. (Cearà) o

mesmo que roçar.

Bruáca, s. f. mala de couro cru, para conduzir cousas às costas dos animaes, sobretudo aquelles objectos que devem estar ao abrigo da chuva. As Bruacas prendem-se por orelhas as cangalhas, havendo uma de cada lado. No interior do Maranhão, dão à Bruaca o nome de Cassua (B. de Jary).

Bubúia, s. f. (Pará) fluctuação. Usa-se na locução adverbial de bubuia: vir de bubuia; estar de bubuia; andar de bubuia: ficar de bubuia: O cedro não vai ao fundo; fica de bubuia. (J. Verissimo). A canoa sossobrou, mas ficou de bubuia e a ella se agarraram os naufragos. | Ir de bubuia; navegar no sentido da corrente de um rio ou da marė: Fomos de bubuia durante duas horas. | Etym. E' vocabulo de origem

tupi, pertencendo tanto ao dialecto que se fallava no R. de Jan., como ao guarani do Paraguay. Em guarani bebui significa leviandade, allivio, ligeireza (Montoya); em tupi tem a significação de leve (Voc. Braz.) Nos seus Apontamentos de Viagem, obra ultimamente publicada, o Sr. Dr. Leite de Moraes substituiu a palavra bubuia por borbulha, pensando talvez que a primeira não era mais do que a corruptela da segunda, e que cumpria restaural-a. Foi um verdadeiro quiproquo da sua parte.

Bubuiar, v. intr. (Pará) fluctuar (Couto de Magalhães) e tambem navegar no sentido da correnteza do rio ou maré. E' pouco usado em suas for-

mas verbaes (J. Verissimo).

Buçal, s. m. (R. Gr. do S.) especie de cabresto com focinheira (Coruja). | Etym. Deriva-se do radical, buço, segundo Coruja.

Bucuhúva, s. f. o mesmo que

Bicuhiba.

Bugío, s. f. (R. Gr. do S., Mat.

Gros.) o mesmo que Guariba.

Bugre, s. m. e f. nome depreciativo dado aos selvagens do Brazil. || Etym. Estou inclinado a crer que este vocabulo é de origem franceza, e existe na tradição desde o tempo em que a colonia calvinista de Villegagnon occupou o R. de Jan., entre os annos de 1555 e 1567. Darei as razões em que fundo a minha conjectura. J. de Lery, que fez parte d'aquella colonia, tratando dos usos e costumes dos Tupinambás, e depois de ter feito observar que, não obstante habitarem um clima quente, eram todavia os rapazes e raparigas mais commedidos do que se poderia pensar, nas suas relações sexuaes, accrescenta: « Toutefois, afin de ne les faire pas aussi plus gens de bien qu'ils sont, parce que quelquesfois en se despitans l'vn contre l'autre, ils s'appelent Tyvire, c'est à dire bougre, on peut de la coniecturer (car ie n'en afferme rien) que cet abominable pechė se commet entr'eux.» Não só pelo que diz este auctor, como pelo que affirma Gabriel Soares, eram com effeito os Tupinambás mui dados áquelle vicio. Bem podemos pensar que, depois

do desmantelamento da colonia calvinista, os Francezes que se deixaram ficar no Brazil, e se puzeram em re-lações com os colonos portuguezes, usassem daquelle vocabulo injurioso, quando se referiam aos selvagens, e que este vocabulo, tornando-se usual, se perpetuasse na linguagem vulgar, não mais com a primitiva significação, senão como um nome genericamente applicado a todos os selvagens bravios. Não sei se haverá outro qualquer meio de explicar a origem deste vocabulo. O documento official mais antigo em que o vejo empregado é uma carta dirigida ao rei de Portugal, em 29 de outubro de 1723, pelo capitão-general de S. Paulo, Rodrigo Cesar de Menezes (Azevedo Marques). || Em Hespanha, Bugre é o nome que costuma dar o vulgo, por desprezo, aos estrangeiros, e particularmente aos Francezes, por se lhes ouvir frequentes vezes esta palavra (Valdez). Em Alagoas dão o nome de *Bugre* a qualquer pessoa ignorante e de curta intelligencia; e assim tambem ao passaro que na gaiola não canta (B. de Maceió).

Bumba-meu-boi, s, m. especie de divertimento sofirivelmente insipido, que consiste em mascarar-se um homem com uma caveira de boi, enrolar-se em uma coberta de la vermelha, e arremetter a uma meia duzia de sujeitos, que o excitam com aguilhadas, cantando constantemente: Eh! bumba, meu boi. || Não duvido que esse divertimento tenha alguma semelhança com o que em Portugal chamam Touros de canastra.

Burára, s. f. (Bahia) arvore que derrubada sobre a estrada impede o transito: Nas proximidades da villa ha uma Burára, que cumpre remover, quanto antes, para que a boiada possa

passar.

Burassanga, s. f. (Valle do Amaz.) cacete, mangual. Empregam ordinariamente este instrumento para bater algodão, e tambem a roupa por occasião da lavagem (J. Verissimo). Seixas escreve Murassanga, com a mesma significação. Etym. Tanto Burassanga como Murassanga são vocabulos do dialecto tupi do Amazonas. Em um

e outro transparecem os radicaes ybyra e ymyra que significam madeira, pau,

Burí, s. m. (Bahia) Palmeira do genero Diplothemium (D. caudescens) Tambem lhe chamam Imburi.

Burití, s. m. Palmeira do genero Mauritia, de que ha duas especies (M. vinifera e M. armata). Além deste nome, que é o mais geral, chamam-lhe tambem, no Valle do Amazonas, Murití e Murutí e no Maranhão Muritim.

Buritizáda, s. f. (Ceará) doce feito com a polpa da fructa do

Buriti.

Buritizal, s. m. matta de Buritis. No Maranhão dão-lhe o nome de Muritinzal, porque alli a esta especie de palmeira chamam Muritim.

Burliquiadôr, adj. e s. m. (R. Gr. do S.) vadio; individuo que emprega seu tempo em passeios e visitas, sem nenhum fim util.

Burliquiar, v. intr. (R. Gr. do S.) vadiar; empregar inutilmente seu tempo em passeios e visitas.

Burriquête, s. m. nome de uma pequena vela triangular, que se iça no mastro da pôpa das garoupeiras e bângulas. O Burriquête inverga a ré, e serve para capear, bem como para conservar as embarcações aproadas ao vento, quando fundeadas (Dic. Mar. Braz.).

Bussú, s. m. (Pará) Palmeira do genero Manicaria (M. saccifera, Martius). | Etym. E' voc. tupi, contracção de Yba, arvore, e wassu, grande, nome bem merecido, porque, segundo Baena, têm as folhas desta palmeira 4<sup>m</sup>,40 de

comprimento.

Butiá, s. m. Palmeira do genero Cocos, de que ha duas especies (C. capitata e C. eriospatha). Produzem uma fructa, cujo mesocarpo acidulo é mui estimado. || Etym. E' provavelmente

voc. tupi.

Buzina, s. f. (R. Gr. do S.) buraco do centro da roda do carro, onde entra o eixo. E' assim chamado por ser mais largo da parte de dentro do que da de fora. Daqui vem que, quando se acha gasto, põe-se-lhe um remonte, e a isto se chama contra-buzina (Coruja).

Caá, s. m. e f. voc. commum aos

dialectos da lingua tupi, e se applica exclusivamente a productos do reino vegetal. Pode, segundo as circumstancias, significar matto, herva, folha e ramagem (Montoya, Dicc. Port. Braz., Seixas). Na linguagem vulgar só usamos delle em composição com outras palavras substantivas ou adjectivas: Caáguassi, Caápéba, Caápóróróca; ou Mucuracaá, Cavarucaâ, etc. Quando o termo Caá é seguido de um adjectivo, costuma-se, em geral, escrever e pronunciar Caguassii, Capeba, Capororoca; torna-se porém saliente o som dos dons aa, quando o termo Caá é collocado no fim da palavra: Mucuracad, etc.

Cába, s. f. (Maranhão, Valle do Amaz.) nome vulgar das diversas especies de vespas indigenas. | Etym. E' vocabulo commum a todos os dialectos da lingua tupi. || Nas demais provincias do Brazil dão geralmente às vespas o nome de Maribondo, que pertence à lingua bunda. A excepção da provincia de S. Paulo, o termo portuguez Vespa è geralmente desconhecido da gente rustica. Em Campos dos Goytacazes, applicam exclusivamente o nome de Caba a uma especie de vespa preta de ferrão amarello; e tanto alli, como desde a provincia do R. de Jan. até a Bahia, o de Tapiocaba a outra especie menor e mui peçonhenta.

Cabacinha, s. f. (Piauhy, Maranhão, Pará) nome que dão às bolas de cêra cheias d'agua, com destino ao jogo do entrudo. No R. de Jan. chamam a isso Limão de cheiro; e, da Bahia até Pernambuco, Laranjinha.

Cabahú, s. m. (Serg.) nome popular do mel-de-tanque.

Cabanáda, s. f. nome pelo qual se designou a revolta de Panellas de Miranda e Jacuipe, a qual, tendo começo em 1832 na provincia de Pernambuco, se estendeu logo à de Alagôas, e durou mais de tres annos, terminando em 1835, pela intervenção do venerando bispo de Olinda D. João da Purificação Marques Perdigão. Esse nome passou depois a designar a revolta do Para iniciada em 1835, e terminada em 1838, pelos esforços do general Soares d'Andréa, depois Barão de Caçapáva.

Cabáno, s. m. alcunho que se applicou a todo aquelle que se havia envolvido na revolta conhecida pelo nome de Cabanada, tanto em Alagoas e Pern., como no Pará. || Etym. Não sei qual é neste sentido a origem do vocabulo. Como adjectivo è termo portuguez usual no Brazil, e designa o animal de orelhas descahidas: Um cavallo cabano; um porco cabano.

Cabôcla, s. f. mulher da casta dos Cabòclos. || No R. Gr. do S., dãolhe geralmente o nome de China, por causa de sua semelhança physionomica com as mulheres do Celeste Imperio. | Adj., da cor dos Caboclos:

Pomba cabocla.

Cabocláda, s. f. a classe dos Caboclos: A população daquella villa consta de poucos brancos, e de numerosa Caboclada. || Magote de Caboclos: Entrei para o sertão, à testa de uma Caboclada valente.

Caboclinha, s. f. menina de casta cabocla. || No R. Gr. do S. dãolhe geralmente o nome de Chininha, Chinoca e Piguancha (Cesimbra).

Caboclinho (10), s. f. menino de casta cabòcla. || No R. Gr. do S. e em outras provincias meridionaes do Brazil, dão ao Caboclinho o nome de Pià, e tanto nesta provincia, como em Pernambuco o de Cabore.

Caboclinho (20), s. m. nome vulgar de um dos passeres indigenas do Brazil, notavel pelo seu canto.

Caboclismo, s. m. acção de cabôclo; sentimento que revela civilisação atrazada.

Cabôclo, s. m. nome que dão não só aos descendentes já civilisados dos aborigenes do Brazil, como tambem aos mestiçados com a raça branca. Em algumas provincias do norte applicam esse nome, tanto aos aborigenes civilisados, como aos selvagens, designando-se aquelles por Caboclos mansos e estes por Caboclos bravios, aos quaes nas provincias meridionaes chamam Bugres e no Para Tapuios. Nas provincias de S. Paulo, Minas-Geraes e R. de Jan., chamam tambem Cabôclo à gente da infima plebe, que vive espalhada pelos campos e margens dos rios, correspondendo ao que no Ceará

e outras provincias do norte chamam Cabras. Adj. de cor avermelhada, tirante a cobre: Melão cabôclo; feijão cabôclo. || O alvará de 4 de abril de 1755 falla de Cabôuculo em logar de Caboclo, que é a forma actual do vocabulo, e prohibe o seu uso, como nome injurioso dado aos Portuguezes casados com Indias, ou aos que nascem destes matrimonios ( Moraes ).

Cabócó, s. m. (Bahia) o mesmo

que Covoco.

Cabóré (1º), s m. e f. (Mat. Gros.) mestiço de negro e indio. E o que em varias provincias do norte chamam Cafuz, Cafuzo e Carafuso, e na Bahia Cabo-verde. || Tambem se diz Caburé (Couto de Magalhães). || Pern. e R. Gr. do S.) pessoa trigueira tirando a Cabôclo, e tambem applicam esse nome ao Cabôclo de pouca idade.

Cabóré (2º), s. m. (Bahia) boião, vaso pequeno de barro vidrado, com aza, bojo no centro, estreitado na base. | Fig. Homem gordo de baixa estatura.

Cabóré (3º), s. m. nome vulgar de diversas especies de aves nocturnas pertencentes talvez ao genero Strix. Montoya escreve Caburé e refere-se a duas especies. | Etym. E' vocabulo tupi.

Cabortear, v. intr. (R. Gr. do S., Parana, S. Paulo) proceder mal,

como o faz um Caborteiro.

Caborteiro, adj. (R. Gr. do S., Parana, S. Paulo) velhaco, ma-nhoso, etc. Diz-se do homem e dos cavallos e burros (Coruja). Tambem dizem Cavorteiro.

Cabos-brancos, adj. plur. (R. Gr. do S.) cavallo cabos-brancos è o que tem brancos os quatro pés: Baio cabos-brancos. (Coruja).

Cabos-negros, adj. plur. (R. Gr. do S.) cavallo cabos-negros è o que tem negros os quatros pés : Baio cabos-negros (Coruja).

Cabouco, s. m. o mesmo que Caboclo (Moraes).

Cabo-verde, s. m. e f. (Bahia) o mesmo que Cabore (1º).

Cábra, s. m. e f. mestiço de mulato e negra, e vice-versa. No Ceará dão indistinctamente o nome de Cabra ao homem que anda habitual-

24

mente descalço (J. Galeno). Alli chamam tambem Cabra topetudo ao homem valente, audaz e altivo; e isso, talvez, por causa do topete de que usavam os famigerados mestiços, que, durante a reacção de 1825, espalharam-se pelo sertão do Norte, a afrontar os homens brancos patriotas (Araripe Junior). Em Sergipe dão ao valentão o nome de Cabra-onça (João Ribeiro). || Etym. Não havendo a menor analogia entre Cabra-gente e Cabra-bicho, nem sequer a respeito da cor, porque esta é inteira-mente variavel no gado caprino, po-demos affirmar que outra deve ser a origem da denominação dada aos mestiços de que nos occupamos. Qual será ella? Creio que Cabra, no caso de que tratamos, não é mais do que a corruptela de Cabore (1°), nome de outra classe de mestiços, de que tratei no logar competente. E não vemos nos estropiada essa palavra em Cabriuva e Cabraïba, arvore de construcção, cujo nome primitivo era Caboreyba?

Cabralháda, s. f. (Sertões do Norte) o mesmo que Cabroeira.

Cabrestear, v. intr. (R. Gr. do S.) sujeitar-se o animal a ser conduzido pelo cabresto, sem que faça a menor resistencia. Neste caso diz-se que o animal cabrestêa bem

Cabroeira, s. f. (Cearà) malta de gente composta dos chamados Cabras: Reuniu-se na praça uma Ca-broeira desenfreada. O delegado de policia marchou á testa de uma Cabroeira valente, e conseguiu aprisionar os salteadores (Meira). Tambem dizem Cabroeiro (Araripe Junior.)

Cabroeiro, s. m. (Ceará) o

mesmo que Cabroeira.

Cabróxa, s. m. e f. nome com que se designa o individuo ainda joven pertencente à casta dos Cabras: Tomei por criado um Cabrówa mui intelligente.

Cabrucádo, s. m. (Bahia) o

mesmo que Roçado.

Cabrucar, v. tr. (Bahia) o

mesmo que roçar.

Cabungo, s.m. bispote. | Etym. Parece-me termo importado de alguma parte da Africa. Fig. pessoa desasseiada, ou a quem não se liga a menor importancia.

Caburé, s. m. e f. o mesmo que Cabore (1º).

Cacerenga, s. f. (Alagoas) o

mesmo que Caxirenguengue.

Cacháça, s. f. aguardente feita com o mel ou borras do melaço, differente da que fabricam com o caldo da canna, à qual chamam aguardente de canna ou canninha. | Etym. Aulete attribue a este vocabulo uma origem exclusivamente brazileira, entretanto que Moraes, citando a auctoridade de Sà de Miranda, o dà como portuguez, significando vinho de borras. Diz mais Aulete que tambem lhe chamam tafiá, o que não é exacto, quanto ao Brazil, onde esse termo, puramente francez, è completamente desconhecido do vulgo.

Obs. Na Bahia, e outras provincias do Norte, dão tambem o nome de cachaça à escuma grossa, que, na primeira fervura, se tira do succo da canna na caldeira, onde se alimpa, para passar às tachas, depois de bem depurado, e ajudado com decoada de cal ou cinza (Moraes). Esta especie de cachaça è distribuida ao gado, e muito concorre para engordal-o. Fig. Paixão dominante: A cultura das flores é a minha cachaca.

Cachaceira, s. f. (Pern.) logar, onde se apara e ajunta a cachaça, que se tira das caldeiras de assucar, quando se alimpam da cachaça (Moraes).

Cachaceiro, a, adj. qualificativo da pessoa que é dada ao uso immoderado da cachaça, e que com ella se embriaga: Meu criado è um grande cachaceiro.

Cachear, v. intr. (Bahia, Alagoas, Pern. e Ceará) espigar o arroz. || Obs. E' verbo da lingua portugueza, no sentido de encher-se ou cobrir-se de cachos a parreira (Aulete). Quanto ao arroz è expressão brazileira (Aulete e Moraes).

Cachoeira, s. f. (Maranhão) o mesmo que Corredeira. | Em geral, tanto em Portugal como no Brazil, a palavra Cachoeira se applica ao salto mais ou menos elevado de um rio.

Cacique, s. m. (Amaz.) nome que, no Rio Negro e proximidades do Orenoco, dão ao chefe de tribu de

Indios; o mesmo que Tuxàua (L. Amaz.) I Etum. Era o nome que davam ao seu rei os naturaes da ilha Hespanhola (Las-Casas, citado por Zorob. Rodrigues). No Brazil servem-se deste nome para designar vagamente os chefes de quaesquer tribus de selvagens. Se, como diz Lourenço Amazonas, os Indios do Rio Negro, que demoram nas proximidades do Orenoco, se servem deste titulo é porque, sem duvida, o receberam do exterior. Segundo Moraes, era o titulo dos chefes mexicanos antes da conquista. Zorob. Rodrigues o julga oriundo das Antilhas. Aulete não o menciona.

Cáco, s. m. tabaco de caco, ou simplesmente caco, é o pó de tabaco de fumo, depois de torrado ao fogo e moido em um caco de louça de barro, e d'ahi lhe veiu o nome. || Obs. Ha outras variedades a que chamam pó, amostrinha

e canjica.

Cacório, adj. chulo, sagaz, avisado, astuto. || Rad. Caco, no sentido figurado de cabeça, juizo. || Obs. Não duvido que seja vocabulo usado em Portugal; mas não o encontro em diccionario algum.

Cacumbí, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que Jiqui (Silva Coutinho).

Cacumbú, s. m. (R. de Jan.)
machado ou enxada ja gasto e inservivel. A metade do dia-santo, que
vai da quinta-feira à sexta-feira da
semana-santa. (Bahia) o mesmo que

Caxirenquenque.

Cacunda, s. f. dorso ou costas. Sentir uma dór na Cacunda é sentil-a nas costas. E' termo geralmente usado pela gente inculta; e talvez provenha da deformidade conhecida pelo nome de giba ou gibosidade, a que vulgarmente chamam corcunda, o que o hajam applicado ao dorso mesmo são. O que torna mais plausivel esta idéa é que, em vez de corcunda, ha muita gente que diz carcunda, Entretanto, devo fazer observar que, em lingua bunda, ricunda, significa costas, cujo plural é macunda (Saturnino e Francina).

Cacundê, s. m. (Provs. do N.) especie de lavor com que se guarnecem as saias e camisas de mulher. Consiste

em coser tiras de panno sobre um desenho préviamente feito naquellas peças de roupa, com o sumo verde das folhas da faveira e outras, desenho que desapparece com a lavagem. Depois de cosidas as tiras sobre esse desenho, cortam o excedente, de modo que elle fica reproduzido em relevo (B. Maceió). ¶ No Rio de Janeiro dão ao Cacundê o nome de Picado.

Cacurí, s. m. (Pará) o mesmo que Jiqui. || Na provincia do Amazonas chamam Cacuri ao Curral de pescaria

(L. Amaz.).

Cadêna, s. f. (R. Gr. do S.) maneira engenhosa de tirar dos chifres do touro bravo, sem perigo, o laço em que se acha preso, e isto se faz com o soccorro de um outro laço preso à argola d'aquelle em que se achava laçado: para se fazer esta Cadêna põe-se o touro no chão, e então se forma a laçada, a que se da este nome. || Etym. E' voc. castelhano, significando cadeia (Coruja).

Cáecáe, s. m. (R. de Jan.) es-

pecie de rede de pescaria.

Cafajestáda, s. f. acto de Cafajeste. | Grupo de Cafajestes.

Cafajéste, s. m. homem da infima plebe e de pouco ou nenhum apreço. || Obs. Tanto em Pernambuco, como em S. Paulo, dão os estudantes das faculdades de direito esse nome a qualquer individuo sem prestimo.

Cafanga, s. f. chulo, (Pern.) desdem simulado por aquillo que se deseja; recusa apparente d'aquillo que é offerecido. A isso chamam botar cafanga: Offereci a José o meu cavallo por um preço razoavel; elle botou cafanga, mas afinal comprou-m'o (Meira). Obs. S. Roméro o menciona como synonymo de embuste.

Cafezista, s. m. Commissario de café, no mercado do R. de Jan. e

de Santos.

Cafífe, s. m. (Pern.) serie de contrariedades: Ha tempos que vivo em constante Cafife. Estou em maré de Cafife. Deu-me o Cafife, e não me é possivel alcançar o que desejo (Meira). || Morrinha, molestia pertinaz, que torna o homem incapaz de qualquer serviço. || Etym. A esse re-

26

speito, apenas farei observar que na lingua bunda *Cafife* e o nome do sarampo (Capello e Ivens).

Cafirôto-acceso, s.m. (Ceará) usa-se na seguinte locução adverbial: de cafirôto-acceso; isto é, de candeias às avessas (Araripe Junior).

Cafundó, s. m. logar ermo e longinquo, de difficil accesso, ordinariamente entre montanhas: Logo que, pela perda de minha fortuna, reconheci a impossibilidade de viver na cidade, retirei-me para este Cafundó, onde habito tranquillamente ha muitos annos.

Cafuné, s. m. estalinhos que se dão com os dedos sobre a cabeça de outrem, como se se estivesse a matar piolhos. Chama-se a isto dar Cafuné. Aulete diz fazer Cafuné. || Na Bahia chama-se Cafuné aos mais pequenos cocos de dendê do cacho (Valle Cabral).

Cafuz, s. m. (Provs. do N.) o mesmo que Cabore (1º).

Cafuza, s. f. de Cafuz e Cafuzo. Cafuzo, s. m. (Para) o mesmo que Cabore (10).

Cahatinga, s. f. (Amaz.) terra alagadiça ou meio alagadiça, na qual cresce a palmeira Piassabeira (Frz. de Souza). Este vocabulo, já pelo modo por que se acha orthographado, e já pela sua definição, não pode ter a mesma etymologia que a Catinga dos sertões entre Minas-Geraes e Maranhão.

Cahíva, s. f. (Paraná) matto cujo terreno tem pouco humus, o que o torna improprio para a cultura. Chamam-lhe tambem Catanduva e Mattomáu, e se distingue do Matto-bom pela qualidade da vegetação. Naquelle são as arvores esguias e entremeadas de pastagens; neste são ellas corpulentas e contêm especies, que não se accommodam senão em terrenos reconhecidamente ferteis. A' simples vista d'olhos, pôde o lavrador experimentado distinguir perfeitamente o Matto-bom da Cahíva, isto é o bom terreno do mau terreno. || Etym. E' termo de origem tupi, composto de Caá, matto, e ahíva, mau.

Caiambóla, s. m. corruptela de Canhembóra.

Caiaué, s. m. (Amaz.) Palmeira do gen. Elaeis (E. melanococca).

Caibro, s. m. (Pern., Alagoas) um par de qualquer objecto, principalmente duas espigas de milho, presas entre si, com a propria palha. Vinte e cinco caibros formam uma mão de milho (B. de Macció). Ha em portuguez o termo Cambo significando cambada, enfiada: Um Cambo de pescado (Moraes). Será essa o origem do nosso vocabulo? Na Par. do N. e R. Gr. do N., dão ao Cāibro o nome de Atilho (Meira).

Caipíra, s. m. (S. Paulo) nome com que se designa o habitante do campo. Equivale a Labrego, Aldeão e Camponez em Portugal; Roceiro no R. de Jan., Mat. Gros. e Pará; Tapiocâno, Babaquara e Muxuango em Campos dos Goytacazes; Mattuto em Minas-Geraes, Pern., Par. de N., R. Gr. do N. e Alagoas; Casaca e Bahiano no Piauhy; Guosca no R. Gr. do S.; Curau em Sergipe ; e finalmente Tabaréo na Bahia, Sergipe, Maranhão e Para. | Etym. Tem-se attribuido di-versas origens ao vocabulo Caipira; duas ha, porém, que têm merecido mais particular attenção da parte d'aquelles que se dão a esses estudos, e são Caápora e Curupira, ambos vocabulos da lingua tupi : Caapora, cuja traducção litteral e habitador do matto (Dic. Port. Braz.), diz bem com a idéa que temos da gente rustica ; mas cumpre attender a que o termo Caipora, tão usual no Brazil, já como substantivo e já como adjectivo, conserva melhor a forma do vocabulo tupi, bem que tenha significação differente, como o discutirei no respectivo artigo. Curupira designa um ente phantastico, especie de demonio, que vaguêa pelo matto, e só como alcunha injuriosa poderia ser applicado aos camponezes. I Em Ponte-do-Lima, reino de Portugal, é vulgar o vocabulo Caipira não mais com a significação de rustico, se não com a de sovino, mesquinho (J. Leite de Vasconcellos). Não obstante esta differença de accepção, não podemos duvidar de que aquelle homonymo seja de origem brazileira, e è esse um phenomeno linguistico de facil explicação,

Em verdade, do Minho vem muita gente ao Brazil, e della não poucos individuos, depois de ter adquirido pelo trabalho uma tal ou qual fortuna, regressam para sua provincia. Durante os longos tempos que habitaram entre nos, familiarisaram-se com certos vocabulos, e é natural que, já restituidos à patria, usem delles machinalmente em suas conversações, e desta sorte os naturalisem no seu paiz, ainda que alterados em sua significação primitiva, como aliás acontece no Brazil a respeito de muitas palavras portuguezas, que têm aqui um sentido mui differente do que lhe dão em Portugal.

Caipiráda, s. f. acto de caipira; rusticidade. || Grupo de Caipiras. || Generalidade dos Caipiras : A Caipirada manifestou-se toda contra o

novo imposto.

Caipirismo, s. m. o mesmo que Caipirada, no sentido de acto de Caipira: Aquelle individuo commetteu um verdadeiro Caipirismo, em não aceitar o convite, que lhe foi tão graciosamente feito pela dona da casa.

Caipóra, s. m. e f. nome de certo ente phantastico, que, segundo a crendice peculiar a cada região do Brazil, è representado, ora como uma mulher unipede, que anda aos saltos; ora como uma criança de cabeça enorme, e ora como um caboclinho encantado. O Caipora ou a Caipora habita as florestas ermas, d'onde sahe à noute a percorrer as estradas. Infeliz d'aquelle que se encontra com esse ente sobre-natural. Nesse dia tudo lhe sahe mal, e outro tanto lhe acontecerá nos dias subsequentes, emquanto estiver sob a impressão do terror que lhe causou o encontro sinistro. | Fig., pessoa cuja presença ou intervenção pode influir de um modo nocivo em negocios alheios: Aquelle homem tem sido o meu Caipóra. E' tambem Caipòra o individuo malfadado, aquelle que, apezar de sua moralidade, de suas boas intenções e do desejo de melhorar de posição, se vê constantemente contrariado em suas aspirações: Sou um Caipora. N'este sentido corresponde aos termos portuguezes tumba è callisto. | Adj. infeliz, desafortunado : Durante todo este mez

tenho sido caipóra no jogo. ¶ Obs. Segundo Moraes, Caipóra é o «lume fatuo» que apparece nas mattas, e o vulgo diz que são almas de caboucos (sic) mortos sem baptismo. Não duvido que assim seja em alguma parte do Brazil; mas eu nada tenho ouvido que justifique essa asserção. ¶ Etym. Caipóra é evidentemente a corruptela de caápóra, termo da lingua tupi, que significa morador do matto.

Caiporismo, s. m. ma sorte, mau fado, infelicidade; estado d'aquelle que é constantemente contrariado em suas aspirações: E' tal o meu caiporismo que n'aquella emergencia, em que me era tão necessaria a protecção dos meus amigos, achavam-se todos au-

sentes.

Cairí, s. m. (Bahia) guisado de gallinha temperado com azeite de dende, pimenta e pevide de abobora.

Caissára, s. f. (Pern.) especie de cerca morta, isto é, d'aquella que é formada de forquilhas e garranchos. | Especie de armadilha para attrahir o peixe, a qual consiste em ramagens que se lançam ao fundo da agua, quer soltas, se a agua é estagnada, quer presas a moirões, se a agua e corrente. O peixe procura esse esconderijo, e, reunido em cardume mais ou menos numeroso, muito faci-lita a pesca ao anzol. Tambem pode servir para a pesca à rede. N'este caso, lançam-se os ramos soltos ao fundo da agua, e quando se presume que a caissara esta bem povoada, cercam-a com a rede, que se arrasta para a praia, depois de retirados os ramos. || Montoya, no artigo Caa, traz Caaiça com a significação de cerca de ramas e ramadas, com que vão recolhendo o peixe como com redes. O Dicc. Port. Braz. escreve Cayçara, que traduz por trin-cheira; e Gabriel Soares falla em cerca de caiça, que os selvagens construiam, para se pôrem ao abrigo do inimigo.

Caissúma, s.f. (Valle do Amaz.) é o tucupi engrossado com farinha, cará ou outro qualquer tuberculo (J.

Verissimo).

Caititú (1°), s. m. nome vulgar do Dicotyles torquatos, mammifero da ordem dos Pachidermes, e indigena da America. Tambem lhe chamam *Tatêto* e *Taititii*.

Caititú (2°), s. m. (Ceard, Par. e R. Gr. do N.) nome que dão ao rodete de desmanchar a mandióca, em razão da roncaria que produz, semelhando à que faz o animal deste nome, desde que o enfurecem (Araripe Ju-

nior).

Cajá, s.m. fructa da Cajazeira, arvore do genero Spondias, familia das Terebinthaceas, de que ha varias especies. A esta fructa chamam no Pará Taperebá, e em Mat. Gros. Acayá. Além das especies indigenas, temos mais o Spondias dulcis da India, a que dão vulgarmente no R de Jan. o nome de Cajá-manga. Ha outra especie indigena de Spondias, que tem o nome particular de Imbú.

Cajetilha, s. m. (R. Gr. do S.) rapaz da cidade, que anda no rigor da moda (Cesimbra). || Etym. Vem provavelmente de Cajeta, nome que na Republica Argentina dão ao peralta, ao peralvilho. O j do nosso voc. se

pronuncia á hespanhola.

Cajú, s. m. fructa de diversas especies do Cajueiro, arvores, arvoretas e até plantas rasteiras do genero Anacardium (A. occidentale, A. curatellifolium, A. humile, etc.) da familia das Terebinthaceas. O Cajú se compõe de duas partes bem distinctas: da castanha, que é verdadeiramente a fructa e se come assada ou confeitada, e do seu receptaculo polposo e sumarento de que se usa crú, guisado, em doce, em xarope ou em vinho. || Etym. Do tupi Acajú.

em vinno. || Etym. Do tupi Acaju.

Cajuáda, s. f. bebida refrigerante feita do sumo do cajú, agua e assucar.

Caldeirão, s.m. (Provs. do N.) tanque natural nos lagedos, onde costuma ajuntar-se agua das chuvas (Meira).

No R. Gr. do S., é um buraco grande no meio do campo ou estrada, feito por chuvas ou pisada de animaes (Coruja).

No Amazonas é o redomoinho nos rios, formado por correntes circulares que se

formado por correntes circulares que se tornam muitas vezes perigosas aos navegantes (Castelnau). A estes accidentes fluviaes davam os aborigenes o nome de

Caldeirões, s. m. plur. covas atoladiças que se formam transversal e

parallelamente nas estradas frequentadas por tropas de animaes no tempo das chuvas. A's vezes chegam a impedir o transito, e pelo menos o difficultam muito. Em Pernambuco e Alagóas chamam a isso camaleões.

Caldo, s. m. nome que dão ao sumo da canna de assucar: Caldo de canna. Em S. Paulo e Pará o chamam Garápa; mas este termo tem outra significação em algumas provincias do norte.

Calhambóla, s. m. corruptela

de Canhembora.

Calojí, s. m. (Pern. e Pari) o mesmo que Zungú. || Etym. Talvez seja

termo de origem africana.

Calombo, s. m. tumor, polmão, inchaço duro em qualquer parte do corpo. O Dicc. Contemporanco o dá como termo do Brazil, significando coágulo, sangue ou leite coagulado, o que não é exacto. || Etym. Terá talvez uma ori-

gem africana.

Calundú, s. m. mau humor que faz com que as pessoas delle acommettidas se tornem insupportaveis pela sua irascibilidade. Neste sentido se diz que um individuo està de calundú, ou com seus calundús, quando se acha em disposição de se impacientar com tudo e com todos. Qualquer pessoa póde dizer de si:

— Não me importunem hoje, porque estou de calundú. || Etym. Creio ser vocabulo africano. Na minha infuncia ouvi-o muitas vezes pronunciar pelos escravos da raça angolense. || Obs. Na Par. e R. Gr. do N. dizem lundú: Fulano està de lundú (Meira).

Calunga (10), s. m. (Pern.) bone-

co ou boneca.

Calunga (2º), s. f. (Minas Geraes, Goyaz e sertão da Bahia e Pern.) nome de uma planta da familia das Rutaceas (Simaba ferruginea).

Calunga (3°), s. m. (Bahia) o mesmo que Camundongo. No sentido fi-

gurado significa ratoneiro.

Calunga (4°), s. m. homonymo com tres significações différentes, na Africa occidental portugueza. Ora é o nome do mar; ora o de um rio affluente do Capororo; e finalmente um titulo de fidalguia na Jinga (Capello e Iyens).

Calungueira, s. f. (R. de Jan.) especie de embarcação de pescaria

no alto mar, semelhante à Garoupeira de Porto-Seguro | Etym. Parece ter a sua origem no termo angolense Calunga, que significa mar. | Tambem lhe chamam Bângula. || Nem Calungueira, nem Bângula se encontram no Dicc. Mar. Braz.

Camafonge, s. m. (Pern., Par. e R. Gr. do N.) moleque travesso. (Alagôas) Ente vil. | Etym. Parece ser

de origem africana.

Camaleões, s.m. plur. (Pern. e Alagôas) o mesmo que Caldeirões. Etym. E' evidentemente corruptela de Camalhões, que são em Portugal não só a forma da lavra em que a terra fica disposta em taboleiros abahulados e parallelos, como tambem nas estradas a terra que fica entre dous sulcos abertos pelas rodas dos carros (Aulete).

Camalóte, s. m. (valle do Paraguay) porção de hervaçal que se destaca das margens dos rios ; e, a maneira de ilhas fluctuantes, são impellidas pela correnteza das aguas. E' analogo ao Firiantan do valle do Amazonas.

Camapú, s. m. (Paro) fructa de uma planta herbacea do genero Physalis, familia das Solanaceas, da qual ha varias especies no Brazil, todas co-

mestiveis.

Camaráda, s. m. (Parana, S. Paulo, Minas-Geraes, Goyaz, Mat. -Gros.) homem assalariado para servir não só de conductor de animaes, como em trabalhos ruraes e domesticos. || No R. de Jan. e nas provincias que lhe ficam ao norte tem este vocabulo a significação portugueza de companheiro, amigo, collega, e e, como em Portugal, geralmente usado entre os militares.

Cambica, s. f. (Ceara, Maranhão) especie de alimento feito com a polpa do Murici, de mistura com agua, leite e assucar. | *Etym.* Na lingua tupi, *Camby* significa leite. Talvez seja esta

a origem do nosso vocabulo.

Cambito, s. m. (S. Paulo) pernil do porco.

Cambôa, s. f. (Pern.) o mesmo que Gambôa.

Cambondo, a, s (Bahia) amasio, concubinario (M. Brum).

Cambuatá (1º), s. m. (R. de Jan.) nome vulgar de uma especie de

peixe d'agua doce, a que em outras provincias chamam Tamuatá, pertencente ao genero Cataphractus (C. callichthys, ex Martius). Este peixe goza da curiosa faculdade de caminhar por terra; quando, esgotado o poço em que vivia, sahe à procura de outro, que lhe proporcione meios de existencia. Etym. E' vocabulo tupi.

Cambuatá (2º), s. m. (R. de Jan.) especie de arvore de construc-ção, do genero Cupania (C. vernalis) da familia das Sapindaceas (Rebouças).

Cambucá, s. m. (R. de Jan.) fructa do Cambucazeiro, planta de que ha duas especies pertencentes aos generos Myrciaria e Rubachia, da familia das Myrtaceas (Fl. Bras.)

Cambucí, s. m. (S. Paulo) fructa de uma arvore do mesmo nome, pertencente ao genero Eugenia (E. Cambuci) da familia das Myrtaceas.

| Etym. E' vocabulo tupi.

Cambuhí, s. m. fructa do cambuhizeiro, planta de diversas especies, pertencentes geralmente ao genero Eugenia, da familia das Myrtaceas. || Etym. E' voc. tupi.

Cambuquira, s. f. (S. Paulo) grelos da aboboreira, os quaes se guizam como outras quaesquer hervas. | Etym. Esta palavra è evidentemente tupi. O Voc. Braz. traduz por Yāmy-quira o gomo tenro ou olho de qualquer arvore ou herva; e o Dicc. Port. Braz. por Coankyra o gomo tenro. Em lingua bunda, chamam ao grelo da aboboreira mu-engueleca (Cap. e Ivens).

Camína, s. f. (Pará) armadilha de pesca, que consiste em uma vara fincada no chão, por uma das extremidades. A outra extremidade, sendo fortemente acurvada a vara, é presa dentro da agua em um gancho de pau disposto em um pequeno cesto atado na mesma extremidade da vara, de sorte que, logo que o peixe toca na ceva, a vara desprende-se, e tornando ao seu estado natural, traz acima o peixe dentro do Etym. E' provavelcesto (Baena). mente termo tupi.

Caminhão, s. m. (R. de Jan.) carro de carga de quatro rodas e almofada, onde toma logar o cocheiro, e è

30

puxado ordinariamente por muares. || Etym. Corruptela do francez Camion.

Campeão, s. m. (Ceard) cavallo do vaqueiro, quando este sahe em procura e tratamento do gado (J. Galeno). 

Com a significação de combatente, é termo portuguez usual em todo o Brazil.

Campear, v. tr. andar a cavallo pelo campo em procura e tratamento do gado. Tambem se usa muito deste verbo na aceepção de procurar qualquer cousa:—Vou ao mercado campear ovos. Por mais que campeasse, não pude encontrar uma só laranja em todo o

pomar.

Campeiro, s. m. (R. Gr. do S.) homem adestrado no trabalho do campo, em relação ao tratamento dos gados. O bom Campeiro é um empregado mui util nas fazendas de criação; elle tem a seu cargo procurar e arrebanhar as rezes perdidas, reunil-as nos rodeios, etc. || O Campeiro do R. Gr. do S. é o mesmo que o Vaqueiro das provincias do Norte. || Adj. que tem relação com o campo: Freio campeiro é o que tem certa forma mais apropriada ao serviço do campo. Veado campeiro, especie do genero Cervus que vive habitualmente no campo (C. campestris).

Campo, s. m. nome que dão aos descampados mais ou menos accidentados, formando extensas pastagens apropriadas á criação de gados. A sua vegetação consiste em gramineas rasteiras e outras plantas herbaceas. Corresponde ao que em portuguez chamam Campina (Aulete). O campo contrapõe-se sempre à matta: Prefiro caçar perdizes no campo, do que macucos na matta. A minha fazenda compõe-se de mattas, donde tiro boas madeiras de construcção; e de campos onde crio o meu gado. | Campo dobrado è aquelle que se desenvolve em terreno ondulado; campo coberto é aquelle que, offerecendo pastagens para os gados, está entretanto entremeado de arvoredo escasso. A esta especie no Paraná e R. Gr. do S. chamam fachina ou fachinal. Ainda ha o campo natural e o campo artificial; aquelle é o campo primitivo; este o que se forma depois da derrubada de uma matta. | Obs. Em

todas as mais accepções, a palavra campo tem geralmente no Brazil as mesmas significações que em Portugal.

Camucim, s. m. (Campos) especie de boião feito de barro preto. || Etym. De Camuci, nome tupi de qualquer pote. (Voc. Braz.)

Camumbembe, s. m. (Pern.) vadio, mendigo, individuo que pertence

a rele do povo (J. Alfredo):

Camundongo, s. m. (R. de Jan., S. Paulo) rato de especie pequena. Na Bahia lhe chamam Calunga (3°), e em Pern. Catita. || Etym. E' vocabulo da lingua bunda. Em Angola tambem lhe chamam Mundongo (Capello e Ivens).

Camurim, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) nome vulgar da Sciaena undecimalis, especie de peixe a que nas provs. do S. chamam Robalo (Martius).

Canarim, s. m. (Parà) homem magro de pernas compridas (C. de Albuquerque). E' o que em Portugal e tambem no Brazil chamam figuradamente Espicho. Segundo Moraes, Canarim é o aldeão dos contornos de Gôa. Aulete não o menciona.

Cancha, s. m. (R. Gr. do S.) logar nas charqueadas onde matam o boi. || Applicam o mesmo nome ao logar onde um parelheiro està acostumado a correr. Estar na sua Cancha è estar em logar conhecido, onde è mais forte, etc. (Coruja). || Etym. E' termo quichua usual no Chile, com a mesma significação que tem na nossa provincia

(Zorob. Rodrigues).

Candêa, adj. (Pern., Par. e R. Gr. do N.) casquilho, elegante, bonito, não só em relação a pessoas, como a coussas: Uma moça candêa; uma sala candêa. || Etym. No dialecto guarani, candea, synonymo de catupiri, se traduz em castelhano por bueno, hermoso, galan (Montoya). || Nos vocabularios que tenho podido consultar relativos ao dialecto tupi, nada encontrei a semelhante respeito; todavia, si attendermos a que o Lupea Sebac, notavel por sua formosura, tem, tanto no R. de Jan., como na Bahia, o nome vulgar de Siri-candêa, devemos pensar que o nosso vocabulo, salvo a pronuncia, era commum tanto aos Guaranis do Paraguay, como aos

Tupinambás do Brazil. Em fodo caso, não lhe podemos attribuir uma origem portugueza, porque essa especie de lampada a que chamamos candeia é certamente a antithese da formosura. No R. de Jan. dão ao casquilho o nome de Sirè-candêa.

Candieiro (1º), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam

geralmente Fandango.

Candieiro (2º), s. m. (provs. merid.) homem que, de ordinario, armado de aguilhada, vai adiante dos bois que puxam o carro, como que lhes ensinando o caminho (Coruja).

Candiubá, s. m. (Mat.-Gros.)

o mesmo que Uba (1º).

Candombe (κ), s. m. (R. de Jan.) especie de rede de pescar camarões, manejada ordinariamente por

um so homem.

Candombe (2°), s. m. (provs. merid.) especie de batuque com que se entretêm os negros em seus folguedos. || E' analogo ao quimbête, ao cavambi, ao jongo e tambem ao maracati de Pernambuco. Talvez seja semelhante ao Candomble da Bahia, mas sem exercicios de feitiçaria.

Candombeiro, s. m., dançador de candombe, frequentador, sucio

( Macedo Soares ).

Candomblé (1°), s. m. (Bahia) especie de batuque de negros com exercicios de feitiçaria. Como simples folguedo é semelhante ao Candombe das provincias meridionaes, e tambem ao maracatii de Pernambuco. || Etym. Tanto Candomblé como Candombe devem ser vocabulos de origem africana.

Candomblé (2°) s. m. (R. de Jan.) quarto pequeno e escuro reservado para guardar trastes velhos, bahús, etc. (Macedo Soares).

Cangaçaes, s. m. pl. (Pern.) nome burlesco que dão á mobilia de pessoa pobre ou escravo (Moraes).

Cangaceiro, s. m. (Ceard) homem que carrega Cangaço (3°), isto é, armas em excesso, affectando valentia (J. Galeno).

Cangaço (1º), s. m. (Pern., Par. do N., R. Gr. do N., Ceará) pe-

dunculo e espatha do coqueiro, os quaes se desprendem da arvore, quando estão seccos. || Etym. E' vocabulo portuguez que se applica ao pedunculo dos cachos da uva, e mais, com a significação de bagaço, á parte grosseira que fica dos productos expremidos (Aulete). || Em Alagóas dizem Cangaraço (B. de Maceio).

Cangaço (2º), s. m. (mesmas provs. acima citadas) objectos de uso de uma casa pobre. Neste sentido usa-se no plural, e vem a ser o

mesmo que Cangaçaes.

Cangaço (3º), s. m. (mesmas provs.) conjuncto de armas que costumam conduzir os valentões:—Fulano vive debaixo do Cangaço, isto é, carregado de armas (Meira).

Cangambá, s. m. (Sertão da Bahia e outras provs. do N.) o mes-

mo que Maritacaca.

Cangapé, s. m. pancada que os meninos das escolas, no jogo da lucta, dão à falsa fé na barriga da perna do adversario para o fazer cahir. No Ceará dão o mesmo nome ao pontapé que a mergulhar a criança, ligeira e geitosamente, dá no companheiro dentro d'agua, em animada brincadeira (J. Galeno). Etym. Parece que este vocabulo não é mais do que a alteração de cambapé, que em portuguez exprime a mesma idéa.

Cangaráço, s. m. (Alagôas)

o mesmo que cangaço (1º).

Cangóte, s. m. nome vulgar do occiput. | Etym. Talvez seja uma alteração de cogote, que tem em portuguez a mesma significação.

Cangueiro, a, s. e adj. preguiçoso, vagaroso, negligente: O meu criado è um cangueiro, e sua mulher ainda mais cangueira. || Em outras accepções è voc. portuguez; como adj. refere-se ao que traz canga, que está habituado à canga, ou póde ser posto à canga: Bezerro cangueiro. Como s. m., è o nome de uma especie de barco de fundo chato usado na navegação do Tejo (Aulete).

Cangussú, s. m. nome vulgar de uma especie de onça (Felis onça). || Etym. Do tupi Acanga-ussú, cabeça

grande.

Canháda, s. f. (R. Gr. do S.) valle, planicie estreita entre duas montanhas. | Etym. Do castelhano Cañada.

Canhambóla, s. m. e f. cor-

ruptela de canhembóra.

Canhambóra, s. m. e f. cor-

ruptela de canhembóra.

Canhembóra, s. m. e f. escravo que anda fugido e se acouta ordinariamente nesses escondedouros a que chamam Quilombos ou Mocambos. Etym. E' voc. tupi, que se deriva do verbo acanhem, eu fujo; e os selvagens o applicavam tanto ao que andava fugido, como ao que tinha o costume de fugir. Quando se referiam aquelle que havia fugido, ainda que não fosse mais que uma vez, chamavam-lhe Canhembara (Anchieta). O termo Canhembora està hoje mui viciado, tanto que muitas vezes se diz e se escreve canhambora, canhambòla, caiambòla e calhambòla. | Ao eseravo fugido tambem chamavam Quilombola e Mocambeiro, cujos radicaes são Quilombo e Mocambo.

Canicarú, s. m. (Pará) alcunha que os selvagens applicam aos Indios civilisados, que vivem mansa-

mente em aldeias (Baena).

Canindé, s. m. especie de Arara. Canjéré, s. m. (Minas-Geraes) reunião clandestina de escravos com ceremonias de fetichismo, tendo por fim illudir os simplorios, ganhandolhes o dinheiro, a pretexto de os livrar de molestias e outros males; e tambem com a intenção criminosa de se desfazerem dos que lhes são suspeitos, por meio de veneficios. Etym. Talvez seja vocabulo de origem africana.

Canjíca (1º), s. f. (R. de Jan., S. Paulo, Paraná, Sta.-Cathar., R. Gr. do S., Minas-Geraes, Goyaz, Mat.-Gros.) especie de frangolho feito de milho branco contuso, que geralmente se toma sem tempero algum, mas ao qual se pode addicionar assucar, leite e canella. Assim temperado chamam-lhe Mungunzá na Bahia, Pern. e outras provs. do N. Tambem dizem Mungunsá e Mucunzá. ¶ Obs. Os lexicographos, sem exceptuar Aulete, escrevem Can-

gica e não Canjica. Não vejo razão para isto. Se este voc. não tem, nem póde ter, outra origem senão a de Canja, não ha motivo para escrevermos Cangica, quando em Laranjinha, diminutivo de laranja, não fazemos semelhante alteração.

Canjíca (2°), s. f. (Bahia e as demais provs. do N.) especie de papas feitas de milho verde. A isso chamam Curáu, em S. Paulo e Mat. Gros., Corá em Minas-Geraes e R. de Jan., e nesta ultima provincia também a conhecem por Papas de milho.

a conhecem por Papas de milho.

Canjíca (3°), s. f. (R. de Jan. e outras provs.) especie de tabaco de pó, feito com o famoso fumo da ilha de S. Sebastião.

Canjíca (4°), s. f. (Minas Geraes) especie de saibro grosso, claro, de envolta com pedra miuda. Tambem lhe chamam Piruruca (J. F. dos Santos) e Pururuca (Couto de Magalhães).

Canjiquinha (1°), s. f. (Minas-Geraes) milho pisado e reduzido a fragmentos miudos, que se prepara a maneira de arroz, para as refei-

ções.

Canjiquinha (20), s. f. (Minas-Geraes) especie de tabaco de pó. Canna-brava, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Ubá (1º).

Cannarana, s. f. (Valle do Amaz.) especie de graminea alta como a canna de assucar, com a qual de longe se parece. || Etym. E' voc. hybrido composto de Canna com o suffixo rana, semelhante, parecido (J. Verissimo). || A Cannarana é talvez a Cannabrava de que falla Baena, provavelmente uma especie de Gynerium.

Canninha, s. f. aguardente de

canna de assucar.

Canôa, s. f. (Minas Geraes) nome que, nos trabalhos de mineração do ouro, dão a conductos abertos, cujo comprimento total é, pouco mais on menos, de 10 a 13 metros, com a largura de 66 centimetros. Estes conductos, além de mui inclinados, são divididos em tres ou quatro porções chamadas Bolinetes, formados por tres taboas de que uma faz o fundo e as outras duas os lados (Saint-Hilaire).

Canôa de vóga, s. f. grande canôa, cujos remos são presos aos toletes. Esta canôa póde ser feita de uma só peça de madeira cavada, ou com acerescentamento no fundo, entre as duas peças que formam o costado e bordas, para ficar mais larga.

Canoeiro, s. m. conductor de canoa. Não encontro este vocabulo em diccionario algum da lingua portugueza, o que me faz suspeitar que não

e usual em Portugal.

Canzá, s. m. (Bahia, R. Gr. do S.) instrumento musical de que usam as crianças, e serve tambem nos batuques. Consiste em uma taquára na qual se praticam regos transversaés, e se faz soar passando por elles uma varinha de taquára. A este instrumento chamam em Sergipe Quêrêquêxê (João Ribeiro) e em outras provs. do N. Caracawá (Meira), cousa differente do Caracawá de S. Paulo.

Canzurral, s. m. (R. Gr. do S.) matto composto de arbusculos e mui prejudicial ao desenvolvimento das pastagens (Pereira de Carvalho).

Caôlho, adj. e subs. zarolho,

que é torto de um olho.

Capadoçáda, s. f. acção de capadocio. Tambem dizem Capadocagem.

Capadoçagem, s. f. o mesmo

que Capadoçada.

Capadoçal, adj. à maneira de Capadocio: Linguagem capadoçal; mo-

dos capadoçaes.

Capadócio, s. m. parlapatão, fanfarrão, charlatão. Applica-se geralmente este termo ao homem da plebe, que se da ares de importancia, aparentando nos modos e nas fallas uma superioridade que lhe cabe mal.

Capanga (1º), s. f. (Minas-Geraes, Bahia) o mesmo que Mocó (2º).

Capanga (2º), s. m. valentão que se põe ao serviço de quem lhe paga, para lhe ser o guarda-costas; acompanhal-o sempre armado, em suas viagens; auxilial-o em obter satisfação de quem o offendeu; e servir-lhe de agente nas campanhas eleitoraes. || Na Bahia lhe chamam tambem Jagunso e Peito-largo, e em outras provincias Espolêta.

DICC. DE VOC. 3

Capangáda, s. f. multidão de

capangas.

Capangueiro, s. m. (Minas Geraes) nome que dão aquelle que tem por industria a compra de diamantes em pequenas partidas, havendo-as dos mineiros que se occupam dessa extracção.

Capão, s. m. bosque isolado no meio de um descampado. Podemol-o quasi comparar a um oásis, e assim o faz Saint-Hilaire na descripção que nos dá desse accidente florestal. Todavia, cumpre não esquecer que os oásis estão separados entre si por areaes estereis, emquanto que os capões existem cercados de magnificas pastagens. | Etym. Este vocabulo no sentido brazileiro, não tem de portuguez senão a forma. E' apenas a alteração de Caapain, que, tanto em tupi como em guarani, significa matta isolada. O Voc. Braz. o traduz por ilha de matto em campina. Obs. Quasi sempre, para evitar equivocos, se diz Capão de matto e não simplesmente Capão. Aulete e Moraes nos dão desse voc. uma má definição, quando, confundindo-o certamente com Capueira (outra especie de accidente florestal) dizem que é uma « matta roçada que se corta para lenha, em opposição a matta virgem ». O Capão pertence à classe das mattas virgens; compõe-se de arvoredos de todas as dimensões, e nelle se ostentam arvores colossaes.

Capéba (1°), s. f. (Provs. do N.) nome de uma ou mais especies de plantas da familia das Piperaceas. No R. de Jan. lhe chamam Pariparòba. 

Etym. E' contracção de Caa-peba, que em lingua tupi significa folha larga.

Capéba (2°), s. m. camarada, amigo: E' seu Capéba (Moraes). Nunca ouvi pronunciar neste sentido a palavra Capéba. Estimarei que alguem me possa esclarecer a semelhante respeito.

Capenga, adj. e s. m. e f. côxo, manco: Mais depressa se apanha um mentiroso que um Capenga. || Tortuoso: Um caibro capenga.

Capengar, v. intr. coxear.

Capêta, s. m. diabo, demonio. || Fig. diabrete, turbulento, traquinas.

Capetágem, s. f. diabrura. Capiangágem, s. f. acção de capiango, furto.

Capiangar, v. tr. furtar com

destreza, surripiar.

Capiango, s. m. gatuno, ladrão astuto e subtil. || Obs. Capello e Ivens servem-se deste vocabulo na accepção de ladrão, e como tal usual nos sertões da Africa; entretanto não o incluem em nenhum dos seus Vocabularios. Segundo o Voc. bunda, ladrão se traduz por mu-ije.

Capilossáda, s. f. (Par. do N., R. Gr. do N.) empreza arriscada, cavallarias altas: Não se metta em

capilossadas (Meira).

Capim, s. m. nome commum as diversas especies de gramineas rasteiras, que servem de pasto aos gados. Por extensão comprehendem-se na mesma denominação as cyperaceas, e em geral todas as hervas, de que tiram proveito os animaes, para a sua alimentação. | Etym. E' vocabulo de origem tupi. O Dic. Port. Braz. traduz herva por Capiîm; o Voc. Braz., herva qual-quer por Capii; e Montoya, palha, feno, por Capyi. Aulete erra singularmente, quando, no seu empenho etymologico, o faz derivar de Capitum da baixa latinidade. | Obs. O Alvará de 3 de Outubro de 1758, citado por Moraes, e relativo a negocios do Maranhão, emprega o vocabulo Capim. Capello e Ivens usam d'elle, como de palavra corrente em linguagem portugueza. Cumpre-me entretanto dizer que illustrados Portuguezes me têm asseverado que, antes de sua vinda ao Brazil, ignoravam completamente a existencia

de semelhante vocabulo.

Capína, s. f. mondadura, sacha, acto de limpar um terreno das hervas más: A minha horta está precisando de uma capina. A capina da minha roça me tem obrigado a grande despeza. || Fig. Reprehensão: Por causa do seu proceder leviano, sofireu aquelle official uma capina do commandante. || No sentido de operação agricola, tambem se diz capinação. || Em S. Paulo e outras pro-

vincias dizem carpa.

Capinação, s. f. o mesmo que capina, no sentido de sacha.

Capinadôr, s. m. mondador, sachador. No Parana, S. Paulo, Goyaz e Mat.-Gros. dizem, no mesmo sentido, Carpidôr.

Capinal, s. m. o mesmo que Ca-

pinzal.

34

Capinân, s. f. (Bahia) especie de Myrtacea, que produz uma fructa comestivel. Foi introduzida no Rio de Janeiro pelo conselheiro Magalhães Castro, e é cultivada na sua chacara do Engenho-Novo.

Capinar, v. tr. mondar, esmondar, sachar, carpir; arrancar o capim ou qualquer herva má que cresce entre as plantas. Nas provincias de S. Paulo, Paraná, Minas-Geraes, Goyaz e Mat.-Gros. dizem, no mesmo sentido, Carpir.

Capineiro, s. m. (R. de Jan.) nome que dão aquelle cuja industria consiste em fazer do capim o seu negocio. || (Par. do N., R. Gr. do N.) Plantação de capim: Vou tratar de fazer um capineiro. Sem um bom capineiro, passam mal os animaes (Meira).

Capinzal, s. m. plantação de capim; terreno coberto de capim. || Capinal. || Na Par. do N. e R. Gr. do N. chamam a isso capineiro (Meira).

Capitão de entrada, s. m. chefe de uma bandeira que d'antes se dirigia aos sertões à conquista dos aborigenes, com o fim de os reduzir ao captiveiro.

Capitão do campo, s. m. (Provs. do N.) o mesmo que Capitão do

matto

Capitão do matto, s. m. (R. de Jan. e S. Paulo) agente de policia que tinha d'antes a seu cargo o aprisionamento dos escravos fugidos. Era, a mór parte das vezes, semelhante emprego exercido por negros livres. || Em algumas provincias do norte, lhe chamayam Capitão do campo.

chamavam Capitão do campo.

Capitúva, s. f. (S. Paulo, R. de Jan.) nome vulgar de uma especie de graminea pertencente ao gen. Panicum (P. Beaurepairei, Hack e Glaziou). Cresce em grandes moutas à margem dos rios e nos logares humidos. || Etym. E' voc. de origem tupi e guarani. Montoya o traduz por pajonal; e o Voc. Braz. por ervaçal.

Capivára, s.f. mammifero do genero Hydrochoerus (H. Capyvara) da ordem dos Roedores. || Etym. E' vo-

cabulo de origem tupi.

Capixába, s. f. (Esp.-Santo) pequeno estabelecimento agricola. ||
Etym. Este vocabulo de origem tupi é corruptela de Copixaba, mencionado no Dic. Port. Braz., como traducção de Quinta e de Roça. || Os habitantes da cidade da Victoria têm o appellido de Capixabas, por causa de uma fonte que alli existe, e d'onde bebem. || No Valle do Amaz. dizem os Indios Cupixaua (Seixas). || Em S. Paulo e Parana dão a esses estabelecimentos agricolas o nome

de Capuava.

Capoeira, s. f. (R. de Jan.) especie de jogo athletico introduzido pelos Africanos, e no qual se exercem, ora por mero divertimento, usando unicamente dos braços, das pernas e da cabeça para subjugar o adversario, e ora esgrimindo cacetes e facas de ponta, d'onde resultam serios ferimentos e ás vezes a morte de um e de ambos os luctadores. | s. m. homem que se exercita no jogo da capocira. Este nome se estende hoje a toda a sorte de desordeiros pertencentes à relé do povo. São entes perigosissimos, por isso que, armados de instrumentos perfurantes, matam a qualquer pessoa inoffensiva, só pelo prazer de matar. | Etym. Como o exercicio da capoeira, entre dous individuos que se batem por mero divertimento, se parece um tanto com a briga de gallos, não duvido que este vocabulo tenha a sua origem em Capão, do mesmo modo que damos em portuguez o nome de capoeira a qualquer especie de cesto em que se mettem gallinhas. V. Capueira.

Capoeiráda, s. f. (R. de Jan.) malta de capoeiras: Adeante do batalhão ia uma numerosa capoeirada, a atropelar os transeuntes. Acção de

capoeira, capoeiragem.

Capoeiragem, s. f. (R. de Jan.) acção de capoeira: Aquelle rapaz, que era d'antes tão bem comportado, entregou-se ultimamente à capoeiragem, e tem dado que fazer à policia.

Capoeirar, v. intr. (R. de Jan.)

fazer vida de capoeira.

Caponga, s. f. (Ceará) nome que na parte meridional desta provincia dão aos lagoeiros d'agua doce que se formam naturalmente nos areaes do littoral. Ao norte da cidade da Fortaleza dão-lhe o nome de Lago (Marinho Falcão). E' o mesmo que nas provincias de Pern., Par. do N., R. Gr. do N. chamam Macció, ou antes Macaió.

Capóróróca, s. f. o mesmo

que Póróróca (3º).

Captivo, s. m. especie de seixo roliço perfeitamente liso, de côr preta e às vezes marmoreado, que acompanha ordinariamente as jazidas diamantinas, e a que por isso dão o nome de

captivo de diamante.

Capuába, s. f. (Par. do N., R. Gr. do N.) cabana, choça. || Por extensão, casa mal construida e arruinada: Tua casa é uma capuába velha (Meira). || Etym. E' vocabulo pertencente tanto ao dialecto tupi como ao guarani. Em guarani significa cabana (Montoya); em tupi, quinta ou herdade onde ha casa (Voc. Braz.). | Em S. Paulo e Parana pronunciam capuava, e é esse o nome que dão a qualquer estabelecimento agricola com destino à cultura de cereaes, feijões, mandioca e outros mantimentos (Paula Souza). | Fig., qualquer industria que sirva de meio de vida : A clinica é a capuava do medico. No Esp.-Santo dão à capuava o nome capixaba.

Capuáva, s. f. (Parana, S. Pau-

lo) o mesmo que Capuaba.

Capúco, s. f. (Bahia) o mesmo

que Batuera.

dão ao matto que nasce e se desenvolve em terreno outr'ora cultivado. || Etym. E' corruptela de Copuêra, significando, em linguagem tupi, roça extincta, matto que já foi roçado (Voc. Braz.); corruptela devida, sem a menor duvida, à semelhança phonetica deste vocabulo com o vocabulo portuguez capoeira. Sendo o adjectivo puêra synonymo de cuêra, os Tupinambás e Guaranis diziam indifferentemente Copuêra (Voc. Braz.) ou Cocuêra (Montoya). Se esta ultima forma tivesse prevalecido, não se teria dado a confusão de Copuêra com Capoeira. || Por

extensão, chama-se Capueira a todo matto baixo que fica depois da extracção das grandes madeiras de construcção. Geralmente se escreve Capocira em logar de Capueira.

Capueira (2°), s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Uru (1°).

Capueirão, s. m. antiga Capueira (1º), cujo arvoredo tem adquirido grande desenvolvimento.

Capueiro, adj. que habita a Capueira: Veado capueiro. Lenha capueira. | Erra Aulete quando diz que no Brazil capoeiro (sic) tem a significação de manso, em opposição ao que ė do matto virgem. Tão selvagem è o animal silvestre que habita a Capueira como o que habita o matto virgem.

Cará (1º), s. m. nome commum a diversas especies de Dioscoreas indigenas produzindo tuberculos comestiveis : Cará mimoso, Cará roxo ; Cará

do ar. etc.

Cará (2º), o mesmo que Acará (2º). Cará (3º), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango.

Cárácárá, s. m. nome commum a diversas especies de aves de rapina, e entre ellas o Polyborus vulgaris Vieill. ex Martius. | Etym. E' voc. tupi.

Caracaxá, s. m. (S. Paulo) chocalho com que se entretem as crianças. | De Pern. ao Pará dão a esse instrumento o nome tupi de Maraca. Em algumas provincias do norte Caracaxà è o mesmo que Canzà. Etym. Parece ser voz onomatopaica.

Caracú (1º), s. m. (R. Gr. do S.) tutano. || Etym. E' vocabulo guarani (Montoya). || Os Tupinambas da costa meridional do Brazil davam ao tutano o nome de Canga putuuma (Voc. Braz.) e os da costa septentrional o de Cangüera pora (Dic. Port. Braz.) | E' sem duvida por equivoco que o Sr. Coruja diz que Caracú é o osso da perna do animal.

Caracú (2º), adj. (S. Paulo, Minas-Geraes) diz-se de uma raça de bois caracterisada por um pello curto: Um boi caracii; uma vacca caracii.

Carafuzo, a, s. (Pará) o mesmo que Caboré (1º).

Carajé, s. m. (S. Paulo) grangeia com que se enfeita o pão-de-lo e doces. | Muito se assemelha este termo ao Acaraje da Bahia. Parecendo nascer ambos de um radical commum, cumpre entretanto advertir que Acaraje e termo da lingua yoruba, e exprime cousa mui differente do Caraje.

Caramburú, s. m. (S. Paulo) bebida refrigerante feita de milho. Corresponde ao que em outras provin-

cias chamam Alua.

Caraminguás, s. m. plur. (R. Gr. do S.) cacareos, badulaques, cousas de pouco valor, que cada um traz comsigo em viagem. I Nome que por modestia se applica á mobilia de uma casa: O que mais me custa é o transporte dos meus caraminguás para a minha nova habitação. || Etym. Do guarani Caramengua, significando co-fre, caixa, etc. Os Tupinambas do Brazil diziam, no mesmo sentido, Caramemoan, e é esse ainda o nome de um rio da Bahia, que figura erradamente nas cartas geographicas com o de Cramimuan.

Caramomôm, s. m. (Ceard, Par. e R. Gr. do N.) trouxa que se addiciona à carga regular de um animal (Meira). | Etym. E' evidentemente

corruptela de Caramemoan.

Caramurú, s. m. (Bahia) especie de peixe a que o Voc. Braz. chama Lampreia, e Gabriel Soares Morêa. || Alcunha que os Tupinambás deram na Bahia a Diogo Alvares Correia, o famoso naufrago portuguez que figura com honra na nossa historia. Não se sabe o motivo que determinou essa alcunha; em todo caso, Caramuri nunca significou, nem podia significar homem de fogo, como o dizem Moraes e outros lexicographos ignorantes da lingua tupi.

Caraná, s. m. nome commum a diversas especies de palmeiras, pertencentes ao genero Mauritia (M. Martiana), Orophoma (O. Carana), Leo-poldinia (L. pulchra), Trithrinax (T. brasiliensis). L'Etym. E' voc. tupi.

Carandá, s. m. (Matto-Grosso) o mesmo que Carnahuba.

Carão, s. m. (Serg.) reprehensão dada em publico a uma criança.

Aquelle que a da passa um carão; aquelle que a soffre leva um carão (João Ribeiro). Antigamente em portuguez Carão significava a tez do rosto, a epiderme, cariz. Hoje toma-se por cara grande e disforme (Aulete).

Carapanân, s. m. (Valle do Amaz.) mosquito pernilongo, especie de Cutex. || Etym. E' vocabulo do dia-lecto tupi da costa septentrional do Brazil. No sul davam-lhe os Tupi-

nambás o nome de Marigüi.

Carapína, s. m. artifice em carpintaria que se occupa da construcção de casas, carros, etc., para o distinguir daquelle que se emprega exclusivamente de construcções navaes, e ao qual chamam carpinteiro: Na edificação de meu predio urbano tenho empregado os melhores carapinas; e conflei a construcção do meu navio a bons carpinteiros. | Mesmo a bordo dos navios podem ser empregados carapinas, cujo serviço especial consiste na promptificação dos arranjos internos, moveis e certas obras de ornato. (Dic. Mar. Braz.) | Etym. O Dic. Port. Braz. dà Carapina como termo tupi; mas a mim me parece que não é mais do que a corruptela de carpinteiro, devida à ma pronuncia dos indios. Tambem dizem carpina. Obs. Na provisão do conselho ultramarino de 20 de Abril de 1736 se falla em *Cara*pina (Moraes). Não me tem sido possivel descobrir este documento em collecção alguma.

Caraúno, adj. (R. Gr. do S. e Alagôas) diz-se do boi preto mui retinto (Coruja, B. de Maceió). || Etym. Nas duas ultimas syllabas, uno é manifesta a corruptela de una que na lingua tupi significa preto. Quanto às duas primeiras syllabas, não lhe posso reconhecer a origem. Será por ventura caraino uma palavra hybrida formada do portuguez cara, por semblante,

physionomia. e una, preto?

Caribé, s. m. (Para) especie de alimento preparado com a polpa do abacate.

Caribóca, s. m. e f. mestiço de sangue europeu e do aborigene brazileiro. No Pará lhe chamam Curibóca (José Verissimo). | No Ceara o Curibóca e o mestiço de côr avermelhada-escura, com cabellos lustrosos e annelados, provindo da mistura do sangue europeu. africano e americano (Araripe Junior).

|| Etym. O Dic. Port. Braz. apresenta Carybica como traducção de mestiço, sem dizer a que mesticagem se refere. Em todo o caso, ahi se revela a existencia do radical Carahyba, nome que os Tupinambás deram aos Portuguezes e os Guaranis aos Hespanhoes, em allusão aos seus feiticeiros, aos quaes consideravam homens de súmma habilidade e prestimo. Curiboca não é senão a corruptela de Caribóca.

Caríjo, s. m. (Parana) armação de varas nas quaes se suspendem os ramos da Congonha, com fogo por baixo, para effectuar a operação da sapêca, isto é, da chamusca.

Cariman, s. m. massa de mandioca puba, reduzida a pequenos bolos seccos ao sol. Com o Cariman se fazem essas papas a que chamam mingau, e ao qual se pode ajuntar gemma de ovo e leite. Serve tambem para toda a sorte de bolos doces. [ Etym. E' voca-bulo tupi (Dic. Port. Braz.). Gabriel Soares falla de Cariman como especie de farinha feita da mandioca puba, e a que elle attribue grandes vantagens, já como materia alimenticia, já como contra-peçonha. Segundo Agostinho Joaquim do Cabo, no valle do Amaz., tambem lhe chamavam cayarîmãa. Os guaranis davam o nome de cañarîmā à mandioca secca ao fumo, e o de cañarîmācui à farinha feita da mandioca assim preparada (Montoya).

Carióca, s. m. e f. appellido dos naturaes da cidade do R. de Jan. Etym. Cariòca era o nome de uma ribeira que, passando no Cosme-Velho, percorre o bairro das Laranjeiras, atravessa o Catete, e deita-se na praia do Flamengo. Hoje lhe chamam rio das Caboclas, e o vejo tambem mencionado com o nome de rio do Catete, em uma carta topographica da mesma cidade. Era essa ribeira que fornecia agua potavel aos habitantes da recente cidade de S. Sebastião. Actualmente designa-se com o nome de Carióca a um chafariz que se construiu junto do morro de Santo Antonio, e cujas aguas procedem

38

das mesmas fontes em que tem a sua origem aquella ribeira. A' margem della, proximo ao mar, existia em 1557 uma aldêa de aborigenes. Vejamos o que diz Léry sobre a significação dessa palavra que elle, como francez, orthographa a seu modo: « Kariauh. En ce village ainsi dit ou nomme, qui est le nom d'vne petite riuiere dont le village prend le no, à raison qu'il est assis près & est interpreté la maison des Karios, composé de ce mot Karios & d'auq, qui signifie maison, & en ostant os, & y adioustăt auq fera Kariauh ». Em relação ao assumpto, não nós dá este auctor a significação da palayra Karios; mas no proseguimento da sua narrativa e enumeração das tribus selvagens de que tinha noticia, falla nos Karios como de gente habitando além dos Touaiaires (Tobajaras?) para as bandas do rio da Prata. Estes *Karios* não eram pois senão os Carijos, que occupavam a parte do littoral comprehendida entre a Cananéa e Santa Catharina (Gabriel Soares). Mas sendo os Carijós inimigos dos Tupinambás ou Tamovos do R. de Jan., como admittir que houvesse aqui uma colonia delles? Ha materia para estudo.

Caritó, s. m. (Pern.) casinhola, habitação de gente pobre. || (Alagôas) Quarto ou compartimento acanhado nas casas de habitação (B. de Maceió). || (Par., R. Gr. do N., Ceará) cantoneira. || (Fernando de Noronha) especie de gaiola em que se prendem e se exportam os afamados Carangueijos

daquella ilha.

Carlinga, s. f. (Ceard) taboleta com furos em baixo do banco da vela de uma jangada e na qual se prende o pé do mastro, mudando-se de um furo para outro, conforme a conveniencia da occasião (J. Galeno). || Etym. E' termo nautico portuguez, significando grossa peça de madeira fixa na sobre-quilha, tendo na face superior uma abertura por onde entra a mecha do mastro (Dic. Mar. Braz.)

Carnahúba, s. m. (Pern., Par., R. Gr. do N., Ceará, Piauhy)
Palmeira do genero Copernicia (C. cerifera). Nos sertões da Bahia chamam-

lhe Carnahyba, e em Matto-Grosso Carandà (Flor. Braz.). || Etym. E' voc. de origem tupi, que se decompõe em Caraná-yba.

Carnahyba, s. m. (sertão da Bahia) o mesmo que Carnahiba.

Carne de vento. V. Charque. Carne do Ceará. V. Charque. Carne do sertão. V. Charque.

Carne do sol. V. Charque. Carne-secca. V. Charque. Carneação, s. f. (Rio Gr.

do S.) acto de carnear.

Carnear, v. tr. (Rio Gr. do S.) matar a rez, acondicionando-lhe a carne, couro, etc. (Coruja). ¶ Valdez menciona este verbo como oriundo da America hespanhola. Aulete o define mal. Carnear nunca foi, como elle o diz,

syn. de charquear.

Carôna, s. f. (Provs. merids.) certa peça dos arreios, que consiste em uma sola ou couro quadrado, ordinariamente composto de duas partes iguaes cosidas entre si, a qual se põe por baixo do lombilho, e cujas abas são mais compridas que as deste (Coruja). || (Par. e outras provs. do N.) Especie de capa estofada que se põe por cima da sella (Meira). || Etym. E' vocabulo de origem castelhana. Valdez traduz Carôna por suadouro. No Brazil, porém, e em Portugal, o suadouro é cousa differente, sendo a peça dos arreios que assenta immediatamente sobre o lombo do animal.

Carpa, s. f. (Paranà, S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Matto-Grosso) o mesmo que capina, no sentido de

sacha.

Carpína, s.m. o mesmo que carapina.

Carpinteiro, s. m. operario que se emprega na construcção e concertos do casco e mastreação dos navios, bem como no fabrico dos escaleres, lanchas, etc. (Dicc. Mar Braz.). A isto se chamava dantes no Brazil carpinteiro da ribeira, para o distinguir do artifice em madeira que se occupa da construcção de casas, carros, etc., ao qual dão hoje o nome de carapina. Cumpre, entretanto, fazer observar que o voc. carpinteiro, em sua accepção

portugueza, é ainda usual em muitas provincias do Brazil, mesmo relativamente a obras que nada têm que ver com as construcções navaes.

Carpir, v. tr. (Paranà, S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso) o mesmo que capinar, como se diz geralmente no Brazil, isto é, mondar, sachar, limpar a terra das hervas que prejudicam as plantas uteis. | Etym. Tenho vacillado muito, quanto a origem deste verbo, no sentido em que o empregam entre nos. Antigamente em portuguez, o verbo carpir, do latim carpere, significava arrancar, colher: Carpir a herva que afoga o trigo (Aulete). Actualmente significa tão somente prantear, lastimar, chorar, e nesta accepção o empregam tanto na litteratura portugueza como na brazileira. Pode-se pensar, portanto, que o verbo em questão é portuguez com a significação, hoje perdida em Portugal, de arrancar as hervas más. Entretanto militam razões para se lhe attribuir uma origem tupi. No dialecto dos Tupinambás que habitavam o Rio de Janeiro havia os verbos Acapir e Aicapir com a significação, o primeiro de andar mondando, e o segundo de mondar a planta (Voc. Braz.). Os Tupinambás do Norte diziam Caa pyir por limpar o matto baixo, sendo esta palavra composta de cad herva e pyir, limpar, varrer (Dicc. Port. Braz.). Os Guaranis do Paraguay exprimiam a mesma idea dizendo Aicaapi (Montoya). Em vista do que tenho exposto, parece-me que ha tanto motivo para julgar que o nosso Carpir é originariamente portuguez, como que é um metaplasmo dos vocabulos dos dialectos tupis que citei.

Carrapícho, s. m. nome commum a diversas especies de plantas, cujas sementes se prendem à roupa dos que passeiam pelo campo. || Em Portugal, é o atado de cabello no alto da cabeça para do restante se fazerem tranças ou outro penteado (Aulete).

Carrasco, s. m. especie de matta anan composta de arbusculos de caule e ramos esguios, com quasi um metro de altura e geralmente conchegados entre si (Saint-Hilaire). || E'

sempre indicio de um terreno esteril. || Etym. Este vocabulo é portuguez, e, além da odiosa significação de algoz, é em Portugal o nome de um arbusto silvestre sempre verde, da familia das Cupuliferas, que nasce nos terrenos estereis (Aulete). || Segundo este lexicographo, Carrasco e Carrasqueiro são synonymos. Diz Saint-Hilaire que aos Carrascos de uma natureza mais vigorosa dão em Minas-Geraes o nome de Carrasqueiros, ou talvez Carrasqueiros.

Carrasqueino, s. m. V. Carrasco.

Carrasqueiro, s. m. V. Car-

Caruára, s. f. (Para) fraqueza das pernas: Estou soffrendo de Caruára, e mal posso dar alguns passos. Tambem significa quebranto, mau olhado, molestia motivada por feiticos, mau estar, indisposição physica, achaque (J. Verissimo). (Da Bahia ao Ceara) especie de paralysia ou tolhimento que ataca as pernas dos bezerros e outros animaes recemnascidos (Aragão). Etym. E' vocabulo da lingua tupi significando corrimentos (Dic. Port. Braz.). Em guarani, carugua, traduzido para o castelhano, significa dolores en las conyunturas (Montoya). Yve d'Evreux escreveu Karuare e o traduziu para o francez em goutte.

Caruera, s. f. (Rio de Jan.) o mesmo que crueira.

Carumbé, s. m. (Minas-Geraes) especie de gamella conica, feita de madeira e destinada a transportar para o logar da lavagem os minerios de ouro ou diamantes (Saint-Hilaire). Segundo Montoya, o vocabulo Carumbé é o nome guarani da tartaruga, e dão tambem esse nome a um cesto tosco su semejante (sem duvida semelhante na forma ao casco da tartaruga). Devemos pensar que o Carumbé de Minas-Geraes teve a mesma origem. No Parà, Jabuticarumbé è uma especie de Jabuti (Testudo terrestris) (B. de Jary).

Carurú, s. m. especie de esparregado de hervas e quiabo, a que se ajuntam camarões, peixe, etc.; e tudo temperado com azeite de dendê e muita pimenta. || Este voc. pertence tanto

ao tupi como ao guarani. Montoya traz Caarurii e o traduz por Verdolagas, isto ė, Beldroėgas; mas, contrariamente ao seu costume, não decompõe a palavra. No Dicc. Port. Braz., Caá rerů é tambem a traducção de Beldroéga, cumprindo, porem, advertir que este vocabulo é composto de Cad herva e Reris vasilha; parecendo, portanto, significar uma vasilha, ou antes um prato de hervas, o que quadra bem com a denominação desta iguaria. No Rio de Jan. e em outras partes do Brazil, o voc. Caruru designa, a excepção da Beldroéga, certas especies de hervas, sobretudo Amaranthaceas que se guisam. Na Bahia todas essas hervas têm a denominação geral de Bredos, e só adquirem a de Carurii depois de reduzidas ao estado da famosa iguaria, tanto assim que as hervas preparadas de outro qualquer modo não mudam de denominação. Uma cousa a notar é que, nas colonias francezas das Antilhas, dão o nome de caloulou a certo preparado culinario em que entra o quiabo (Alph. de Candole).

Casáca, s. m. (Piauhy) o mesmo que Caipira. || Etym. Tem sua origem no uso que fazem os camponezes da casaca de couro ou antes gibão de que se vestem, para percorrerem as bre-

nhas em procura do gado.

Casa-do-meio, s. f. (Rio de Jan.) o segundo dos tres compartimentos em que se divide um curral de pescaria. Na Par. do N. lhe chamam

Chiqueiro.

Cascálho, s. m. (Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso) alluviões auriferas ou diamantiferas. Contêm em geral muitos seixos roliços (Castelnau). || Os depositos de cascalho distinguem-se em tres camadas, que os mineiros chamam: cascalho virgem, o mais antigo; pururuca, o mais recente e de formação contemporanea; e corrido, o deposito intermediario entre a pururuca e o virgem (Couto de Magalhães). || Etym. E' vocabulo de origem portugueza.

Caseira, s. f. concubina; mulher que vive na casa do seu amasio, à laia de mulher legitima. || Etym. E' voc. de origem portugueza; mas

tem em Portugal uma significação mais innocente. Caseira alli é a mulher do caseiro, e este o arrendatario de um predio ou herdade.

Casqueiro, s. m. (S. Paulo) o

mesmo que Sambaqui.

Cassáco, s. m. (Pern.) o mesmo que Saruê.

Cassamba, s. f. balde ordinariamente preso a uma corda, e serve para tirar agua dos poços, dos rios ou do mar. || Corda e cassamba, locução popular para definir duas pessoas inseparaveis:— José e Joaquim são a corda e a cassamba. Corresponde à locução portugueza a corda e o caldeirão. || Especie de estribo em forma de chinellas, quer sejam de metal, quer de couro.

Cassuá (1°), s. m. (De Alagoas ao Rio-Gr. do N.) especie de cesto de cipó rijo, da feição de uma canastra sem tampa, com azelhas do mesmo cipó, para dellas se pendurarem nas cangalhas. Um par de cassuás com feijão, arroz, milho, melancias, etc. constitue a carga de um animal (Moraes). No interior do Maranhão é o cassuá feito de couro (B. de Jary) e a isso chamam brudca em outras partes do Brazil.

Cassuá (2°), s. m. (Rio de Jan.) especie de rede de pescaria de malhas largas, nas quaes fica preso o peixe grande, como a corvina, quando intenta atravessal-a. Diz-se que ficou malhado o peixe preso desta sorte.

Cassúla, s. m. e f. filho ou filha mais moço de um casal. | Etym. E' voc. da lingua bunda significando filho ultimo (Capello e Ivens). Tambem dizemos Cassulé: Aquelle pequeno é o meu cassula ou cassulé.

Cassulé, s. m. e f. o mesmo que

cassula.

Castanha, s. f. nome vulgar de diversas fructas indigenas, embora nenhuma relação tenham com a Castanea vulgaris proveniente da Europa; taes são, entre outras, a Castanha de Cajú, fructa do Cajueiro; a Castanha do Maranhão, semente da Bertholletia excelsa, que se deveria antes chamar Castanha do Amazonas; a Castanha do Pará, semente da Pachira insignis etc.

Cáta, s. f. lugar cavado nas terras e nas minas, onde já appareceu terra ou matriz de ouro de lavagem (Moraes). || Cova aberta em quadratura mais ou menos regular, para extrahir ouro das entranhas da terra (Costa Rubim). || On appelle ainsi les excavations faites par les anciens mineurs (Saint-Hilaire). || Etym. Parece evidente que este voc. deriva-se do verbo catar, significando buscar, procurar, tanto mais que Moraes cita a seguinte phrase de Bern. Lyma:—A cobiça cata o ouro nas entranhas da terra. || Obs. No tempo das grandes minerações que se executavam nas provincias auriferas do Brazil, era muito usado este termo. Não sei se

ainda hoje o empregam.

Catambuêra, s. f. e adj. m. e f. (Rio de Jan.) nome que dão a qualquer fructo vegetal atrophiado: Macaroca catambuêra, melancia catambuêra, mandioca catambuêra, etc. Nas fazendas de serra-abaixo, dizem indifferentemente catambuêra e catangüêra (Macedo Soares). || Tambem pro-nunciam quitambuêra. || Na Bahia e outras provincias do norte até o Pará, dizem tambueira ou tambuera, nos mesmos casos em que se servem no Rio de Jan. da palavra catambuêra. No Maranhão, porém, a tambueira é a maçaroca do milho depois de debulhada, isto é, o sabugo a que em Portugal chamam também carôlo. Na Bahia dão particularmente o nome de gangão ou dente de velha à maçaroca que contém poucos grãos e estes dispersos. | Etym. Catambuêra é evidentemente" voc. de origem tupi; tambuêra não é senão a apherese delle. | Tanto Moraes como Aulete escrevem tambueira, e é essa talvez a pronuncia mais geral.

Catandúva (1º), (S. Paulo,

Parana) o mesmo que Cahiva.

Catandúva (2°), s. f. (Rio-Gr. do N.) especie de arvore que chega a ter onze metros de altura, a qual fornece madeira branca. Tem amago violaceo, folhas miudas e casca abundante de tannino (Meira).

Catangüéra, s. f. (Rio de Jan.) o mesmo que Catambuêra.

Catapóras, s. f. pl. nome vulgar da varicelle, erupção cutanea a que o vulgo chama igualmente bexigas doudas. Tambem dizem Tataporas.

Catêrêtê, s. m. (Provs. merid.) especie de batuque, que consiste em dancas lascivas ao som da viola.

Catharinense, s. m. e f. natural da provincia de Santa-Catharina.

[Adj. que é relativo a essa provincia.

Catimbáu, s. m. cachimbo pequeno, velho. Homem ridiculo (Moraes). Obs. Não me recordo de ter uma só vez ouvido usar deste voc. a não ser como nome de uma ilhota na bahia do Rio de Jan., proximo ao Maruhi-grande. Entretanto, o Dicc. Port. Braz. o menciona no seu artigo Sarro, como pertencendo ao dialecto tupi do Amaz. No Pará dizem Catimbáua.

Catimbáua, s. m. (Para) o

mesmo que Catimbau.

Catimpuêra, s. f. (Alagôas) especie de bebida fermentada feita com a mandioca mansa ou aipim cozido, reduzido a pasta passada pela peneira e posta dentro de um vaso novo de barro ou pote, de mistura com uma quantidade sufficiente de agua, á qual se ajunta mel de abelhas. Deita-se o vaso em lugar aquecido, ordinariamente junto ao fogão e não mui longe do fogo. Depois de alguns dias, manifesta-se a fermentação, e, terminada ella torna-se potavel a bebida. Usam da catimpuêra como regalo e como remedio (B. de Maceió). Esta bebida é, mais ou menos, a mesma que o Cauim. No Pará dão o nome de Guariba ou Beijū-assú a uma especie de Catimpuêra.

especie de Catimpuêra.

Catinga (1°), s. f. fartum, cheiro forte e desagradavel que se exhala do corpo humano, sobretudo do dos Africanos, de certos vegetaes e animaes, e de comidas mal preparadas ou deterioradas. || Etym. E' voc. pertencente à lingua tupi. Os guaranis dizem Catî, por catinga. | pelo mesmo motivo por que dizem tinga, variações dialecticas que prejudicam a unidade da lingua. Pessima edição do Dicc. Port. Braz

impresso em Lisboa em 1795, não se encontra o voc. Catinga; mas no precioso manuscripto que lhe serviu de original, e que se acha na Bi-bliotheca Publica do Rio de Jan., lê-se catinga como traducção de cheiro de raposinhos. No Voc. Braz. pertencente ao mesmo estabelecimento encontra-se, na lettra C, o seguinte: Cheiro de raposinhos = caatinga; e na lettra R, Raposinhos, cheiro = catinga. Essa differença orthographica nas duas versões é certamente devida a erro de escripta, erro que não se encontra na copia que existe na Bibliotheca Fluminense, e foi extrahida do manuscripto pertencente à Bibliotheca de Lisboa. Errou, portanto, o sabio D. Francisco de S. Luiz attribuindo-o a Angola. Nesse engano o acompanham outros etymologistas. || Parece que é termo já acceito em Portugal, se attendermos a que Capello e Ivens o empregam constantemente no mesma accepção que lhe damos no Brazil. Na Republica Argentina e no Estado Oriental do Uruguay, o voc. catinga é usual na mesma accepção que tem no Brazil, mas na Bolivia, catinga, adj. se traduz por elegante, catita (Velardo) e isto parece indicar que este homonymo tem alli uma origem

mui differente da do nosso.

Catinga (2°), s. m. e f. avarento, tacanho, mesquinho. || Etym.

Não sei que analogia possa ter este voc. com aquelle que significa mau cheiro, a menos que figuradamente se considere o avarento tão repulsivo como o fedorento, segundo judiciosamente pensa Macedo Soares.

Catinga (3°), s. f. nome commum a certas plantas pertencentes a differentes familias botanicas, e se distinguem entre si por denominações especificas. Provêm-lhes o nome de cheiro mais ou menos forte que exhalam, e algumas ha que são de aroma agradavel, como a Catinga-de-mulata, que cheira a anis.

Catinga (4°), s. f. especie de mattas enfezadas que se estendem, pelo interior do Brazil, desde a parte septentrional de Minas-Geraes, Goyaz e sertão da Bahia, até o Maranhão. Longe

de apresentarem massicos impenetraveis como esses que caracterizam nossas florestas primitivas, consistem geralmente as *Catingas* em arvoretas tortuosas, e a maior parte das vezes sufficientemente separadas umas das outras, de maneira a facilitar o transito de um cavalleiro; e ha vaqueiros que, na perseguição de uma rez, correm por ellas a galope, bem que com manifesto perigo de vida. | Etym. Muito se tem discutido a etymologia de Catinga, como denominação das mattas de que tratamos. Pessoas ha que, firmando-se apenas na estructura actual deste vocabulo, o fazem derivar de Caá-tinga, matto branco. Esta interpretação não tem o menor fundamento. Com effeito, as catingas nada apresentam que justi-fique o emprego do adjectivo branco para as qualificar. O que as torna notaveis, como pude observar nas minhas viagens pelos sertões, é que, passada a estação das chuvas, perdem completamente a folhagem e ficam, durante parte do anno, com o aspecto de mattas seccas. Foi d'esse facto que parti para resolver a questão de um modo razoavel. Catinga não é mais do que a contracção do Caá-tininga, significando mattas seccas, arvoredo secco. Si alguem achasse estranha esta etymologia, eu lhe faria observar que não é esse o unico exemplo de contracção que a corruptela tem introduzido em muitos termos da lingua tupi, o que torna hoje difficil, se não impossivel, a decomposição de muitos nomes de que nos servimos diariamente sem lhes conhecermos a primitiva significação. Entre outros, que deixo de lado, citarei Cutinguiba. Quem dirá, a primeira vista, que Cutinguiba é a contracção de Yby-cuitinga-tyba, cuja traducção litteral é logar de po branco de terra, que se resume em areal? Entretanto, assim é. Se bem firmado me achava com a etymologia proposta, muito mais o fiquei quando tive a occasião de ler a obra de Yves d'Evreux, Voyage dans le Nord du Brésil, na qual achei a mais plena confirmação da minha interpretação. Vejamos o que diz este escriptor, tão minucioso na narração dos acontecimentos que se effectuaram no Mara-

nhão, durante o dominio francez:-«En ce temps, la Nation des Tremembaiz, qui demeure au deçà de la montagne de Camoussy et dans les plaines et sables, vers la Rivière de Toury, non guère esloignee des arbres secs, sables blancs et l'Islette Saincte Anne, fit une sorti inopinee vers la forest où nichent les oyseaux rouges, etc. »— E mais adiante: - « Ils se servent de ce lieu des arbres secs a prendre les Tupinambos comme on faict de la ratiere a prendre les rats.» - Esta bem claro que o illustre capuchinho não se serviu da expressão arbres secs para designar essa região ao oriente do Maranhão, a qual elle apenas conhecia de noticia, senão porque limitou-se a verter litteralmente para o francez o nome de Caa-tininga que lhe davam os aborigenes, como tambem em sables blancs o Yby-cuitinga, e em Oyseaux rouges o Guirà-piranga, a formosa ave a que damos hoje o nome singelo de Guarà. Fica, d'esta sorte, tão patente a naturalidade da etymologia proposta, que nenhuma duvida pode mais haver sobre a origem palayra Catinga. Accrescentarei apenas que em Goyaz, segundo me informa um honrado fazendeiro daquella provincia (Correia de Moraes) dão indifferentemente a esses accidentes florestaes o nome de Catingas ou de mattos seccos, e isto prova que a tradição tem alli conservado a primitiva significação do voc. tupi.

Catingar, v. intr. exhalar mau

cheiro.

Catingôso, adj., que exhala mau cheiro. Tambem dizem catinguento.

Catingueiro, adj. habitante ou frequentador das mattas a que chamam Catinga (4º): Veado catingueiro; boi catingueiro.

Catinguento, adj. o mesmo

que catingôso.

Catininga, s. f. (Para) o mes-

mo que Pixirica.

Catíta, s. m. (Pern., Par. do N., R. Gr. do N.) o mesmo que Camundongo. || Em outras accepções, o voc. Catita é portuguez, e, como adj., significa casquilho, peralvilho; e tambem airoso, elegante (fallando das cousas): Umas bofas catitas (Aulete).

Catolé, s. m. (Provs. do N.) nome commum a Palmeiras de generos diversos. O catolé do Piauhy pertence ao gen. Cocos (C. Comosa); o de outras provincias ao gen. Attalea (A. humilis). A esta ultima especie tambem chamam indifferentemente Catolé e Pindóba no Rio de Janeiro (Glaziou).

Cauába, s. f. (Esp. Santo) nome tupi e guarani da vasilha que contém o cauim. Saint-Hilaire ainda o encontrou em uso naquella provincia quando

alli esteve em 1818.

Cauassú, s. m. (Pará) palmeira do genero Manicaria (M. Saccifera).

Cauhila, adj. m. e f. sovina, avaro, tacanho. | Etym. Ignoro a origem deste voc.; recordo-me, porém, que na minha infancia ouvi muitas vezes usarem d'elle os Africanos, dizendo indifferentemente Cauhila e cauhira. Na lingua bunda, avarento se se traduz por ca-cória (Capello e Ivens).

Cauhira, adj. m. ef. o mesmo

que cauhila.

Cauim, s. m. especie de bebida preparada com a mandioca cozida, pisada e posta com certa quantidade de agua, dentro de um vaso, onde a deixam fermentar. Corresponde ao que em Alagôas chamam Catimpuêra e no Para Guariba ou Beiju-assu. Era o cauim a bebida predilecta dos selvagens do Brazil, no tempo da descoberta, e ainda hoje ė usada na provincia do Esp. Santo e em outras. Os selvagens preparavam a massa da mandioca por meio da mastigação. Tambem o faziam com milho cozido e igualmente mastigado. Segundo Saint-Hilaire, no Esp. Santo, o chamavam igualmente caudba; mas caudba ou caquaba é mais propriamente o vaso que contém o cavim. O voc. cavim se encontra no Dicc. Port. Braz. O Voc. Braz. escreve caōy, e Montoya Câgûî. No Pará dão os Indios à aguardente o nome de cauim (B. de Jary) ou cauen (Seixas). O cauim preparado com o milho e justamente o que chamam Chicha em Bolivia.

Cauixí, s. m. (Amaz.) materia que, no Rio Negro e em outros de aguas pretas, se agglomera nas raizes das arvores às margens desses rios. O cauixi apresenta a forma da esponja e tem propriedades causticas. Os naturaes utilizam-se das cinzas desta materia, misturando-a com o barro, para fabricarem louça (F. Bernardino).

Cavalháda, s. f. porção de cavallos. Quando se trata de eguas, chama-se eguada; se de mulas, mulada. || Em referencia a torneios, usa-se no plural: Cavalhadas.

Cavallariano, s. m. (Provs. do N.) mercador de cavallos. || No Rio Gr. do S., soldado de cavallaria.

Cavallinho, s. m. (R. Gr. do S.) couro curtido de cavallo. || Na accepção portugueza, geralmente seguida no Brazil, cavallinho não é senão o diminutivo de cavallo.

Cavorteiro, adj. (R. Gr. do S., S. Paulo, Parana) o mesmo que Caborteiro.

Cavouco, s. m. (Alagôas) o

mesmo que Cóvoco.

Caxambú, s. m. (Minas Geraes) especie de batuque de negros ao som do tambor. E' semelhante ao Quimbête, com a differença de que este se exerce nas povoações, e aquelle nas fazendas.

Caxarrela, s. m. (Bahia) o macho da baleia (Valle Cabral).

Caxerenga, s. f. (Serg.) o mesmo que Caxirenguengue.

Caxingar, v. intr. (Piauhy,

sertão da Bahia) coxear.

Caxinguelê, s. m. (R. de Jan.) nome vulgar de uma ou mais especie de pequenos mammiferos do genero Sciurus, da ordem dos Roedores. E' o esquilo do Brazil. || Etym. Parece ser corruptela de Chit'njanguele, nome que dão em Angola ao rato das palmeiras. || Em S. Paulo e Paraná lhe chamam Sêrêlêpe e tambem Quatiaipe; no Maranhão e Paraná Quatipuru, e creio que em Pern. Quatimirim. Parece ser o mesmo animal a que Gabriel Soares chama Cotimirim.

Caxirenga, s. f. (Alagôas) o mesmo que Caxirenguengue.

Caxirengue, s. m. (Bahia, R. de Jan.) o mesmo nome que Caxiren-

Caxirenguengue, s. m. (Provs. merid. e Matto-Grosso) faca velha sem cabo. No Rio de Jan. também lhe chamam Caxiri e Caxirengue; na

Bahia Caxirengue e Cacumbú; em Sergipe Caxerenga; em Alagoas Caxirenga e Cacerenga; em Pern., Par. do N. e R. Gr. do N., Quêcê e Quicê; no Ceara Quicê; no Maranhão Cicica; no Pará Quicê-acica ou simplesmente Quicê. No sentido figurado, dá-se o nome de Cawirenguengue ao homem ou animal rachitico, enfezado. Cousa digna de notar-se è que, ao passo que as diversas regiões do Brazil tenham à porfia adoptado nomes especiaes para designar uma faca velha sem cabo, constituindo desta sorte uma extensa synonymia, não ha em toda a lingua portugueza um so vocabulo que lhe seja equivalente. E' facil dar a razão deste facto, O Cawirenguengue, sendo particularmente destinado a raspar a mandioca, não tem em Portugal a utilidade que lhe dà tamanha importancia no Brazil.

Caxirí (1º), s. m. (Parà) especie de alimento preparado com o beijú diluido em agua (Baena). || Obs. Agostinho Joaquim do Cabo, na Memoria sobre a mandioca ou pão do Brazil (ms. da Bibliotheca Nacional), dá o Cawiri ou Cachiri do Amazonas, como syn. de Mó-

drord.

44

Caxirí (2º), s. m. (R. de Jan.) o

mesmo que Caxirenguenque.

Caxixí, a'j. (Alag., Pern., Par. do N., R. Gr. do N., Ceará) diz-se da aguardente de qualidade inferior: N'aquella taverna não se vende senão aguardente caxiai.

Caxumba, s. f. (R. de Jan.) nome vulgar da Parotite, inflammação da Parotida. Etym. Não sei donde nos veiu este vocabulo. Geralmente usam d'elle no plural, porque sempre inflammam-se as duas glandulas parotidas (B. de Maceió).

Cayaué, s. m. (Valle do Amaz.) palmeira do genero Elaeis (E. mela-

nococca).

Cearense, s. c. natural da provincia do Ceará. | Adj. pertencente,

relativo aquella provincia.

Cempasso, s. m. (Ceard) medida de superficie com cem passos em quadro. Dous cem-passos são dous quadros. Fiz um roçado com tres cempassos, isto é, de tres quadros de cem passos (J. Galeno).

Cercáda, s. m. (Rio de Jan.) o mesmo que Curral de peixe.

Cerrado, s. m. (Goyaz, Matto-Grosso) especie de matta composta de arvoretas enfezadas e tortuosas, entre as quaes vegetam gramineas apro-priadas ao pasto do gado. E' Cerrado fechado quando as arvores estão mais proximas umas das outras, e Cerrado ralo quando distam entre si, de maneira a facilitar o transito dos animaes. Os Cerrados occupam quasi sempre esses terrenos elevados a que chamam taboleiros (Cesar. C. da Costa).

Chácara, s. f. (R. de Jan. e provs. merid.) especie de quinta nas vizinhanças das cidades e villas. Na Bahia lhe chamam Roça, no Pará Rocinha e em Pern. Sitio. No R. Gr. do S. estendem a denominação de Chácara às pequenas herdades destinadas à criação de gados. | Etym. Do quichua Chhacra, significando herdade de cultura, granja (Zorob. Rodrigues). | Valdez escreve Chacra, e é essa realmente a pronuncia mais usual.

Chacareiro, s. m.(R. de Jan.) administrador ou feitor de uma Chácara. (R. Gr. do S.) pequeno criador

de gado.

Chacarinha, s. f. pequena Chacara; Chacarola.

Chacaróla, s. f. o mesmo que Chacarinha.

Chalana, s. f., pequena embarcação de fundo chato, lados rectos e proa e popa salientes, empregada no trafego dos rios e igarapes (Dicc. Mar. Braz.). || No R. de Jan. e outras prov. lhe chamam Prancha. || Etym. E' vocabulo castelhano, significando barco chato para transportar mercadorias (Valdez).

Chamarritas. f. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam ge-

ralmente Fandango.

Chamboqueiro, a, adj. (Serg. e Alag.) chamboado, grosseiro, tosco: Um anel chamboqueiro. Uma pessoa de feições chamboqueiras (João Ribeiro, B. deMaceió). || Etym. E' voc. de origem portugueza.

Changueiríto, s. m. (R. Gr. do S.) diminuitivo de Changueiro.

Changueiro, s. m. (R. Gr. do S.) cavallo para pequenas corridas, parelheiro regular. Valdez cita Chan-queiro como termo cubano, signifi-cando gracioso, divertido. Não me parece que isso nos possa conduzir à etym. do voc. rio-grandense. | Aulete escreveu erradamente Chan-

queiro.

Changuí, s. m. (R. Gr. do S.) usa-se deste vocabulo nas seguintes locuções: Dar changüi, ou não dar changüi, isto é, fazer, ou não concessões ao adversario. E' expressão mui empregada em relação às corridas. Um corredor muitas vezes trata com outro uma corrida, tendo certeza de a perder, para depois ganhar uma melhor. Dizem a isto dar changüi (S. C. Gomes). | Etym. E' voc. castelhano, significando pa-lavrorio, palavras sem fundamento

(Valdez).

Chapáda, s. f. planice no alto de uma montanha. No Maranhão é qualquer planice de vegetação rasa, sem arvoredo. | Em Portugal é tambem qualquer extensa planice, sem relação nenhuma com as montanhas. Aulete cita a esse respeito a autoridade de Latino Coelho, quando se refere provavelmente aos desertos do Sahara. A Chapada dos Brazileiros e um caso particular de topographia, que nunca se deve confundir com o Planalto dos Portuguezes. Si tivessemos, por exemplo, de descrever a cidade de Petropolis, diriamos acertadamente que ella está situada no Planalto central do Brazil; mas errariamos, sem duvida, se dissessemos que a edificaram em uma Chapada. No Planalto de uma região podem-se observar montanhas e serras ; a *Chapada* ė, pelo contrario, uma perfeita planice, ainda que de extensão limitada.

Chapadão, s. m. chapada mui

extensa.

Chapeado, s. m. (R. Gr. do S.) cabeçada guarnecida de prata, no todo

ou em parte (Coruja).

Chapeirões, s. m. pl. nome que têm os recifes à flor d'agua que guarnecem a costa ao Oeste dos Abrolhos, deixando entre estes um canal de facil navegação. A formação destes recifes è summamente fragil e semelhante a grandes chapeus, de que deriva o nome (Dicc. Mar. Braz.).

Chapelina, s. f. (Ceará) especie de chapeu usado pelas mulheres do

sertão (J. Galeno).

Chapetão, s. m. (R. Gr. do S.) sonso, tolo, que se deixa enganar (Cesimbra). || Etym. De Chape, voz araucana (Zorob. Rodrigues).

Chapetonáda, s. f. (R. Gr. do S.) engano. Pagar chapetonada é sahir-se de modo contrario ao que se

esperava (Cesimbra).

Charque, s. m. carne de vacca salgada, disposta em mantas, qual a preparam, não só na provincia do Rio Gr. do S., como nas republicas platinas, e è objecto de avultado commercio de exportação e de muito consumo na maior parte das nossas provincias do littoral. Alem do Charque salgado, ha tambem o Charque de vento ou antes carne de vento, que é ordinariamente preparado com carne de vitella, ou de vacca propriamente dita, e cujas mantas mais delgadas recebem pouco sal, são seccas á sombra, e, sendo de pouca duração, não são exportados (Coruja). Etym. Do araucano Charqui, e mais originariamente do quichua Chharque, significando tassalho e tambem secco (Zorob. Rodrigues). | Bem que este vocabulo seja geralmente conhecido no Brazil, todavia o nome do producto varia muito de uma a outra região. No Rio de Jan. e provs. adjacentes, assim como no Para, lhe chamam Carne-secca; na Bahia Carne do sertão; em Pern. Carne do Ceará; Estes dous ultimos nomes são tradicionaes, desde o tempo em que a Bahia recebia do sertão, e Pern. do Ceara, a earne salgada; que foi mais tarde sub-stituida pelo *Charque* do Rio Gr. do S. e Rio da Prata. No littoral, ao norte da Bahia e em Sergipe, lhe dão mais o nome de Jaba. O Charque fabricado no interior da Bahia e d'ahi até o Maranhão é chamado Carne do sol, e é incomparavelmente mais saboroso que o importado do sul, mas quasi que o não destinam senão ao consumo local. | Escrevendo Charque e não Xarque, adoptei a orthographia seguida por Coruja;

mas não estou longe de preferir a segunda, que é com effeito a mais geralmente seguida entre nos.

Charqueação, s. f. (R. Gr. do S.) acção de preparar o charque.

Charqueáda, s. f. (R. Gr. do S.) grande estabelecimento em que se prepara o charque (Coruja).

Charqueador, s. m. (R. Gr. do S.) preprietario de uma charqueada. Fabricante de charque.

Charquear, v. tr. e intr. (R. Gr. do S.) preparar a carne da rez e della fazer charque (Coruja).

Chasqueiro, adj. (R. Gr. do S.) qualificativo do trote largo e incommodo. Trote chasqueiro è o que no Rio de Jan. chamam Trote inglez

(Coruja).

Cháta, s. f. embarcação de duas proas, fortemente construida, de fundo chato e pequeno calado. Na guerra entre o Brazil e o Paraguay, foram usadas estas embarcações como baterias fluctuantes (Dicc. Mar. Braz.). Etym. E' vocabulo castelhano, correspondendo ao que em Lisboa chamam Bateira.

Chicha, s. f. o mesmo que Cavim. Chico-da-ronda, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamamos geralmente Fandango.

Chico-puxado, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango.

Chiéu, s. m. V. Xieu.

Chilêna, s. f. (R. Gr. do S., S. Paulo, Parana) espora grande, de haste virada e grandes rosetas, de que usam os cavalleiros. | Etym. O nome parece indicar que o modelo desta especie nos veiu do Chile.

Chimarrão, adj. (R. Gr. do S.) nome que dão ao gado bovino que foge para os mattos e nelles vive fora de toda a sujeição. Em algumas provincias do norte chamam-lhe barbatão. Etym. Corruptela de cimaron, voca-bulo da America hespanhola, com o qual se designam não só os escravos fugidos, como tambem as plantas silvestres (Valdez). E' certamente no sentido de cousa rustica que chamam de chimarrão ao mate sem assucar. Nas colonias francezas se diz marron tanto em relação ao escravo, como a qualquer animal domestico que foge para o matto

(Costa e Sá).

Chimbé, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do animal que tem o focinho chato, como os dogues. Em S. Paulo dão o nome de chimbéva à pessoa que tem o nariz pequeno e achatado à semelhança daquelles cães. Etym. Chimbé è de origem guarani, e Chimbéva vem do tupi. Estes vocabulos são a corruptela de Timbé e Timbéba. A mudança do ch ou x em t se observa muitas vezes nestes dialectos. Em guarani se diz infferentemente chipá e tipá; e eu ouvi mais de uma vez no sertão dizer araxici por aratici.

Chimbéva, adj. (S. Paulo) o

mesmo que chimbé.

China, s. f. (R. Gr. do S.) mulher de raça aborigene. || (S. Paulo) especie de raça bovina oriunda talvez da China (B. Homem de Mello).

Chininha, s. f. (R. Gr. do S.) joven cabocla, caboclinha a que tambem chamam Chinoca e Piguancha (Cesimbra). Aos do sexo masculino dão o nome de Pià.

Chinóca, s. f. (R. Gr. do S.) o

mesmo que Chininha.

Chiqueirá, s. m. (R. de Jan.)

o mesmo que Chiqueirador.

Chiqueirador, s. m. (Provs. do N.) especie de chicote composto de um cacete com uma tira de couro torcida ou chata, em uma de suas extremidades. || E' o que no Rio de Jan. chamam

Chiqueira.

Chiqueiro, s. m. (Pern., Par., do N., R. Gr. do N.) o segundo dos compartimentos de um curral de pescaria, d'onde não póde mais sahir o peixe que lá entrou. || Tapagem que se faz em um riacho para impedir que por elle desça o peixe tinguijado. || (Rio Gr. do S., e tambem nas prov. do N., onde se cultiva a industria pecuaria) pequeno curral para bezerros, geralmente construido ao lado do das vaccas. Serve tambem para ovelhas e cabras. || Com a significação portugueza de possilga, é termo geralmente empregado no Brazil.

Chiripá, s. m. (R. Gr. do S.) baéta encarnada que os peães costumam trazer ao redor da cintura (Coruja). Corresponde na fórma á tanga dos africanos, e á julata dos Guaicurús de Matto-Grosso. Devo, porém, fazer observar que os peães do Rio Grande usam do chiripá sobre as calças ; entretanto que os Africanos, os Guaicurús e outros aborigens de Matto-Grosso servem-se aquelles da tanga e estes da julata como unica roupa. || Etym. E' vocâbulo da America hespanhola (Valdez).

Choça - de - caititú, s. f. (Ceará) casinhola onde os lavradores pobres manipulam a farinha de man-

dioca (Araripe Junior).

Chopim, s. m., passaro do genero Cassicus (C. icteronotus) notavel por seu canto. Varia muito de nome vulgar: Chopim no Parana, Chico-preto no Piauhy, Caraina em Pernambuco, Vira-bosta no Rio de Janeiro.

Choradinho, s. m. especie de toada musical ao som da qual se dança o lundú. E' tambem o nome de uma das variedades desses bailados

a que chamam samba.

Chuero, adj. (R. Gr. do S.) bravio, selvagem; fallando dos animaes. | Fig., bravio, selvagem, insociavel, aspero, inurbano; fallando dos homens e das crianças estranhonas. | Quanto aos animaes, é quasi o mesmo que chimarrão. | Etym. E' contracção de chicaro, palavra de origem peruana, geralmente usada em toda, a America Meridional hespanhola (Valdez).

Churrasco, s. m. (R. Gr. do S.) pedaço de carne assada nas brazas. || Etym. E' da America hespanhola (Valdez). || Capello e Ivens escrevem Churasco, e usam delle como de um termo vulgar na Africa.

Churrasquear, v. intr. (R. Gr. do S.) Preparar o churrasco e comel-o. Por extensão se applica o verbo churrasquear a qualquer comida: Vamos churrasquear (Cesimbra).

Vamos churrasquear (Cesimbra).

Cica, s. f. (R. de Jan.) especie
de adstringencia particular a certas
fructas, e em geral àquellas que não
estão perfeitamente maduras, d'onde

resulta causar um certo travo a quem as come. Corresponde ao que em Portugal chamam rascancia, em relação ao vinho mui carregado de tannino: O cajú seria a melhor das fructas, se não tivesse tanta cica. A goiaba verde tem cica. Etym. Creio que virá de Ycyca, nome tupi da resina.

Cicíca, s. f. (Maranhão) o mesmo

que caxirenguengue.

Cidade, s. f. vasto formigueiro de Saúbas, composto de diversos alojamentos, a que chamam panellas.

Cilhão, adj. (R. Gr. do S.) assim se chama o cavallo que tem o espinhaço encurvado no meio, isto é, no logar em que se poem os arreios mais baixo que a anca e as cruzes (Coruja).

| E' o que em Portugal, e tambem em varias provincias do Brazil, chamam cavallo sellado. || (Portugal) s. m. cilha grande.

Cincêrro, s. f. (R. Gr. do S. Paraná, S. Paulo, Goyaz, Minas-Geraes, Matto-Grosso) campainha grande, que se pendura ao pescoço da eguamadrinha, ou da besta que serve de guia ás outras. || Etym. Do castelhano

cencerro.

Cincha, s. f. (R. Gr. do S.) especie de cilha ou cinta, que serve para apertar os arreios de um cavallo encilhado. Compõe-se do travessão que se colloca no lugar em que tem de sentar-se o cavalleiro; barrigueira, que, presa ao travessão, cinge o cavallo pelo lado da barriga; quatro argolas nas duas extremidades do travessão e nas duas da barrigueira; latego, que, preso a uma das argolas do travessão, o une à argola da barrigueira, apertando; e sobrelátego, que prende a barrigueira ao travessão pelo lado opposto, por meio das duas argolas (Coruja). || Etym. E' vocabulo castelhano, que se traduz em portuguez por cilha.

Cinchadôr, s. m. (R. Gr. do S.) peça de ferro ou couro presa à cincha, com uma argola, na qual se prende a extremidade do laço opposta à outra extremidade que tem uma argola. A parte do laço que prende o animal tem na ponta uma argola com que se forma a laçada; a outra, que se prende ao Cinchador, não a tem (Coruja).

Cinchão, s. m. (R. Gr. do S.) cinta larga de tecido e franja, que substitue a sobrecincha, e só se usa em arreios mais decentes (Coruja).

Cinchar, v. tr. (R. Gr. do S.) ter o animal preso pelo laço, e este

preso à cincha (Coruja).

Cinto, s.m. (Pern., Par. do N., R. Gr. do N.) especie de bolsa comprida e estreita feita de tecido de malhas com fio de algodão, que os viajantes atam na cintura, ora por cima e ora por baixo da roupa, e tambem o trazem a tiracollo. E' aberta nas duas extremidades, e cada uma dessas boccas é guarnecida de cordões que servem não sómente para apertal-as, como para prender o cinto ao corpo. Usam delle para conduzir dinheiro; e para melhor accommodal-o, costumam dividil-o em duas partes iguaes, por meio de um arrrocho na parte média (Meira). Corresponde quasi ao que no Rio Gr. do S. chamam Guaidea.

Cinto-de-couro, s. m. (R. Gr. do S.) meio que se emprega em viagem para impedir a fuga de um preso. Consiste em uma cinta larga de couro crú em cujas extremidades ha ilhós, por onde se aperta, com tiras de couro, pelas costas, á semelhança dos espartilhos de senhoras; e tem presilhas nos lados para ligar ao corpo os braços do paciente (Coruja). Nas Alagôas chamam a isso Colete de couro (B.

de Maceió).

Cipó, s. m. nome commum as diversas especies de plantas sarmentosas e trepadeiras, e particularmente as que se empregam a guisa de cordel ou barbante para amarrar entre si quaesquer objectos. Com elle tambem se fazem cestos. Na construcção das choupanas, serve igualmente para ligar umas as outras as differentes peças de madeira, donde resulta dizer-se que o Cipó é o prégo do pobre. Etym. Deriva-se do tupi ycipó (Voc. Braz.).

Cipoáda, s. f. golpe dado com o cipó; chicotada.

Cipoal, s. m. matto abundante de cipos e tão enredados que difficultam o transito. | Fig. Negocio intricado em que alguem se metteu, sem mais saber como delle poderá sahir.

Cipoar, v. tr. açoutar com cipó. Ciscar, v. intr. (Par. do N., R. Gr. do N., Cearà) estorcer-se no chão, apoz um golpe, ou nas vascas da morte. || (Alagoas) arredar, revolver o cisco, espalhal-o, como o fazem as gallinhas, principalmente as que têm pintos, com o fim de descobrirem insectos e vermes. Outro tanto se diz de certas cobras que limpam o terreno para deporem os filhos em local desembaraçado (B. de Maceió). | Moraes menciona ciscar, v. tr., como termo de agricultura, significando « alimpar a terra, que se vai arar, dos gravetos e ramos que o fogo não queimou » e figuradamente « ciscar a terra de ladrõeszinhos »; e mais ainda ciscar-se, v. pr., termo chulo, « fugir sorrateiramente, furtar-se, escapulir-se.»

Cisqueiro, s. m. ciscalhagem; logar onde se accumula o cisco.

Olina, s. f. (R. Gr. do S.) crina. | E' vocabulo castelhano; mas tambem assim o pronunciavam antigamente em Portugal.

Coandú. V. Quandi.

Coberta, s. f. (Para) embarcação de duas toldas de madeira, uma avante e outra a ré. Armam-as a hiate e tambem a escuna.

Cóbócó, s. m. (Bahia) o mesmo

que Covoco,

Cocáda s. f. doce secco dividido em talhadas, feito de coco ralado e assucar branco. | Cocada puxa (Bahia) é a mesma Cocada preparada, porém, com assucar mascavo melaço, e da consistencia da alféloa.

Côcho, s. m. especie de vasilha oblonga feita ordinariamente de uma só peça de madeira e tambem de taboas, onde se põe agua ou comida para o gado. E' o que em Portugal chamam gamêllo.  $\parallel$  Em Matto-Grosso e uma especie de viola grosseira (Ferreira Moutinho).

Côco (1º), s. m., nome com que se designa geralmente a fructa de qualquer especie de Palmeira, quer indigena, quer exotica, acompanhando-o sempre de um epitheto especifico: Coco da Bahia (Cocos nucifera); Coco de dende (Elaeis guineensis); Coco de catarrho (Acrocomia sp.), etc. | Etym. E' vocabulo estrangeiro, talvez africano ou asiatico.

Côco (2º), s. m. especie de vasilha feita do endocarpo do Côco da Bahia, no qual se embebe, perto da bocca, um cabo torneado. Serve para tirar agua dos potes. Por extensão, dá-se o mesmo nome a vasilhas analogas feitas de metal ou de outra qualquer materia : Um Coco de prata, de cobre, de folha de Flandres, de madeira, etc.

Côco-de-catarrho, (R. de Jan.) o mesmo que Macahuba. Côco-inchádo, s. m. (Ceará) nome de uma certa dança popular.

Occoróte, s. m. carolo, pancadinha que se dà na cabeça de alguem com o nó dos dedos. || Etym. Como essa pancadinha se dà ordinariamente sobre o cocoruto da cabeça, nascerá dahi talvez o nosso vocabulo.

Cocumbi, s. m. (provs. merid.) especie de dança festival propria dos Africanos. | Tambem se diz Cucumbi.

Codório, s. m. góle de vinho ou de aguardente: De quando em quando toma meu criado o seu codório. Etym. Do latim Quod ore.

Côfo, s. m. especie de cesto oblongo de bocca estreita, onde os pescadores arrecadam o peixe, camarões e outros mariscos. E' o mesmo ou quasi o mesmo que o Samburá, pelo menos quanto à serventia. | No Rio.de Jan. dão também o nome de côfo ao tipiti comprido.

Cogotilho, s. m. (R. Gr. do S.) nome que dão ás crinas do cavallo tosadas, de maneira que, nas cruzes e entre as orelhas, ficam mais curtas que no meio, para onde se vão elevando regularmente de um e outro lado. Assim tosadas as crinas, de ordinario se deixam junto ás cruzes algumas compridas para segurança do cavalleiro. | Etym. Deriva-se de Cogôte (Coruja).

Coidarú, s. m. (pará) o mesmo que Cuidari.

Coité, s. m. (provs. do N.) o

mesmo que Cuité.

Coivára, s. f. pilha de ra-magens a que se põe fogo nos roçados, para desembaraçar o terreno e semeal-o. Um roçado consta sempre de numerosas coivaras, e estas se fazem em seguida

DICC. DE VOC. 4

50

a que mada geral, a que se sujeitou a matta, depois da derrubada do arvoredo. || Etym. E' vocabulo de origem tupi.

Coivarar, v. tr. formar nos roçados essas pilhas de ramagens a que se chama coivaras. Tambem se diz

encoivarar.

Cóla, s. f. (R. Gr. do S.) cauda dos animaes. Etym. E' vocabulo castelhano. Na lingua portugueza é ueste sentido antiquado, entretanto que o empregam ainda nas seguintes phrases:
— Ir na cola de alguem, seguil-o de perto. Andar na cola de alguem, espreitar os actos de outrem, de quem se desconfia.

Colête-de-couro, s. m. (Alagoas) o mesmo que Cinto-de-couro.

Colhera, s. f. (R. Gr. do S.) nome que dão ao ajoujo por meio do qual se jungem dous animaes entre si. Consta de uma corda ou tira de couro crú, a qual em cada uma das extremidades tem o anilho, especie de colleira, que envolve o pescoço do animal e se prende por um botão. || Etym. Do castelhano Collèra, significando Cadeia dos forçados das yalés (Valdez).

Colla, s. f. leitura ou copia da lição ou ponto de exame a que tem de responder o estudante, principalmente nas provas escriptas, sobre materia que deveria conhecer, sem essa leitura clandestina. || Etym. Deriva-se do verbo collar, na supposição de que o estudante se serve desse meio, para fazer adherir ao seu livro as notas que lhe são uteis.

Colorado, adj. (R. Gr. do S.) vermelho. || Etym. E' vocabulo castelhano que se applica aos cavallos de pello avermelhado, assim como a outros objectos, como, por exemplo, baeta colorada, por baeta encarnada (Coruja).

Comboieiro, s. m. (Alagoas, Piauhy, Ceará) conductor de um com-

boio.

Comboio, s. m. (provs. do N.) especie de caravana composta de hestas de carga, para o transporte de mercadorias, e a que nas provincias meridionaes chamam Tropa. || Em Matto-Grosso, Minas-Geraes e Goyaz, dava-se o nome de Comboio a uma leva de Africanos boçaes.

Compórtas, s. f. plur. (Bahia, Pern.) artificios de que se serve um pretendente para insinuar-se, introduzir-se. Quando se diz que um individuo é cheio de compórtas, equivale isso a dizer que tem muita labia, muito geito para captar a confiança daquelle a quem se dirige, com a intenção de commovel-o. || Etym. Tem talvez a sua origem no v. pr. comportar-se.

Congonha, s. f. nome vulgar da \*\*Ilex paraguariensis, arvore do Brazil e do Paraguay, com cujas folhas se fabrica o \*\*Mate. || Por antonomasia tambem || he chamam \*\*Herva. || Cumpre advertir que ha outras plantas a que dão tambem o nome de \*\*Congonha\*\*, pertencentes umas ao genero \*\*Ilex\*\*, e algumas a generos e familias diversas. || \*\*Etym.\*\* E' vocabulo de origem tupi. Os Guaranis do Paraguay lhe chamavam \*\*Côgôi.\*\*

Congonhar, v. intr. (R. Gr. do S.) tomar mate, bebida feita com a congonha: Vamos congonhar, emquanto não chegam os companheiros. Tambar direm matear (Auleta)

bem dizem matear (Aulete).

Contra-buzina, s. f. (R. Gr. do S.) V. Buzina.

Contrapontear, v. tr. (R. Gr. do S.) contrariar, contradizer, causar aborrecimento na discussão: Não me contraponteie (Cesimbra).

Cópas, s. f. plur. (R. Gr. do S.) chapas redondas e convexas, de prata, as quaes se poem nas duas extremidades do boceal do freio campeiro. O que tem essa guarnição é chamado freio de copas (Coruja).

Copiá, s. m. (algumas prov. do

N.) o mesmo que copiar.

Copiar, s. m. (Pern. Ceará, Pará) varanda, alpendre. || Na Par. do N., significa sala (Meira). || No Rio de Jan., é o nome que, nos telhados de quatro aguas, se dá aos telhados lateraes. E' o que em linguagem portugueza se chama tacaniça. || Nos sertões do Norte se pronuncia mais commummente Copiá. || O Dicc. Port. Braz. traduz varanda em Copiára, e nessa forma é tambem usado este vocabulo. || Etym. E' de origem tupi.

Copiára, s. m. o mesmo que Copiar.

Corá, s. m. (R. de Jan., Minas Geraes) o mesmo que Canjica (2º).

Coração, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que Varanda.

Cordeadôr, s. m. (Pern., Par. do N.) o mesmo que Arruadôr.

Cordiana, s. f. (R. Gr. do S.) especie de gaita de que usam os camponezes (Cesimbra). | Etym. E' corruptela de Acordium, nome que nas republicas platinas dão à gaita de folles (S. C. Gomes).

Coréra, s. f. (Valle do Amaz.) o mesmo que Crueira (1º).

Cornear, v. tr. (R. Gr. do S.) escornar, marrar, ferir com os chifres. O uso deste termo não é admittido

na sociedade polida.

Cornêta, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do boi ou vacca a que falta um dos chifres (Coruja). | Aulete menciona este vocabulo, sem designar a procedencia. Sendo sua definição a mesma que lhe dá Coruja, podemos pensar que houve descuido da sua parte, em não indical-a como termo brazileiro, salvo se é tambem usual em Portugal.

Cornimbóque, s. m. (provs. do N.) ponta de chifre de boi servindo de caixa de tabaco em po. || Em Alagoas dizem Corrimbóque e Taróque, sendo tambem este ultimo usual em

Sergipe.

Coróca, adj. m. e f. adoentado. Applica-se mais particularmente às pessoas idosas: Um velho coroca; uma velha coroca. || s. m. e f., pesson adoentada: Aquelle coroca expõe-se as intemperies, como se gozasse de plena

saude.

Corredeira, s. f. parte de um rio na qual, por causa de uma differença de nivel, adquirem as aguas uma rapidez extraordinaria, impedindo ou, pelo menos, difficultando o fransito de canoas, e expondo-as a perigos. E' o que os francezes chamam un rapide. No rio Itapicuru, no Maranhão, dão à corredeira o nome de cachoeira. Moraes dá à corredeira outra significação. Segundo elle, as corredeiras são os banzos sobre os quaes, nos engenhos de assucar, correm os balcões, em que se expõe o assucar ao sol. Aulete não menciona este vocabulo, nem em uma,

nem em outra accepção.

Corredôr, s. m. (R. Gr. do S.) jockey, individuo que cavalga nas

corridas (Cesimbra).

Corrido, s. m. (Minas-Geraes) especie de cascalho.

Corrimbóque, s. m. (Alagaas ) o mesmo que cornimbóque.

Corrução, s. f. o mesmo que Macido. | Etym. Parece ser mera al-

teração de corrupção.

Corrupixél, s. m. (Bahia) instrumento de colher fructas, e sobretudo as mangas e outras que, estando maduras, despregam-se ao mais ligeiro contacto. Consiste em uma longa vara, em cuja extremidade superior se adapta um sacco, com a bocca guarnecida de um circulo de taquara, cipó ou arame, onde cai a fructa, sem se maguar (Aragão).

Córta-jáca, s. m. (Minas-Geraes, Pará) especie de dansa sapa-

teada.

Corteleiro, s. m. (Serg.) boi manso, que vem sempre ao curral, por opposição ao boi barbatão, que é amontado (S. Roméro). | Etym. Tem sua origem no radical corte, termo portuguez significando páteo, curral, casa destinada á habitação de animaes domesticos.

Cortiço, s. m. edificio construido com o fim de dar accommodação independente a grande numero de familias da classe pobre. Seu nome provém da analogia de semelhantes estabelecimentos com os corticos de abelhas. || Em Portugal, além de synonymo de colmêa, dá-se figuradamente o nome de cortiço a uma pequena casa habi-tada por muita gente (Aulete). Este autor se engana quando relativamente ao Brazil da ao cortigo a significação

de páteo. Coscos, s. f. (R. Gr. do S.) roseta de ferro, que se costuma pôr no meio do boccado do freio campeiro, para fazer bulha à proporção do movimento da lingua do cavallo. | Etym. Alteração do castelhano Coscoja (Co-

ruja).

Cósta, s. f. (R. Gr. do S.) margem, não só do mar, como de um rio: Acampámos na costa do rio Camaquân.

Costear, v. tr. (R. Gr. do S.) costear o gado é arrebanhal-o, de quando em quando, a pequenos intervallos, não só para impedir que se disperse, como para acostumal-o a reunir-se em certos e determinados pontos da fazenda, aos quaes chamam rodeios. Nas provincias do norte dizem vaquejar. | Obs. Em portuguez, o verbo costear refere-se à navegação que se executa nas proximidades da costa.

Costêio, s. m. (R. Gr. do S.)

acto de costear o gado.

Costilhar, s. m. (R. Gr. do S.) conjuncto de costellas, ou parte do corpo em que estão situadas. | Etym. Do castelhano Costillar.

Cotréa, s. f. (Serg.) o mesmo

que Manduréba.

Coucêiro, adj. (R. Gr. do S.) couceador. Diz-se isso dos animaes acostumados a dar couces.

Couraça, s. m. (Serg.) Vestimenta de couro usada pelos sertanejos

(João Ribeiro).

Courear, v. tr. (R. Gr. do S.) extrahir o couro de um animal (Coruja). Cóva-de-mandióca, s. f.

(R. de Jan. e outras provs. merid.)

o mesmo que Matombo.

Covanca, s. f. (R. de Jan.) terreno cercado de morros com entrada natural de um só lado. | E' ordinariamente o extremo de um valle ou varzea.

Cóvócó, s. m. (Pern.) caneiro ou levada, por onde despeja a agua que sahe dos cubos das rodas dos engenhos de moer cannas de assucar, e por elle sahe a rio ou baixa (Moraes). Na Bahia dizem Cabócó e Cóbócó, e

em Alagôas Cavouco.

Coxílha, s. f. (R. Gr. do S.) extensa e prolongada lomba ou lombada, cuja vegetação consiste em hervas de pastagem. Quando as coxilhas se succedem parallelamente umas às outras, tomam essas pastagens o nomé de campo dobrado.

Coxinílho, s. m. (R. Gr. do S.) tecido de la tinto de preto, que se põe sobre os arreios, para commodo do

cavalleiro. || Etym. Do castelhano Cojinillo, pequeno coxim.

Craúno, adj. (R. Gr. do S.) o mesmo que caraino.

Criouláda, s. f. porção de crioulos: Em seu testamento, declarou o commendador livre sua numerosa crioulada.

Crioulo, a, s. e adj. negro nas-cido no Brazil. || Pessoa, animal ou vegetal nascidos em certa e determinada localidade: Eu sou crioulo desta freguezia. Tenho duas vaccas crioulas e um boi mineiro. A canna crioula è a que se cultivava no Brazil, antes da introducção da de Cayenna. | Obs. Os Francezes dão o nome de créole e os Hespanhoes o de criollo ao filho de Eu-

ropeo nascido nas colonias.

Crueira (1º), s. f. fragmentos da mandioca ralada, que não passam pelas malhas da peneira, onde se apura a massa, para ir cozer no forno e convertel-a em farinha (V. de Souza Fontes). | Em S. Paulo lhe chamam Qui-rera. | Em algumas fazendas do Rio de Janeiro, dizem tambem Caruéra, Cruéra, Cruêra (Macedo Soares). I No Para dão-lhe o nome de Crueira (B. de Jary), e mais os de Curuêra, Curueira e Curera, sendo esta ultima forma a mais geralmente usada (J. Verissimo). || Etym. Não obstante a sua feição portugueza, Crueira não é mais do que a corruptela de Curuéra da lingua tupi, significando alimpaduras do joeirado; e se decompõe em Curuba == curu, pedaço, e uera, forma do preterito, que, neste caso, significa abandonado, desprezado, sem serventia para aquillo a que se destina a mandióca ralada; em uma palavra, refugo. Quando, porém, os Tupinambás se referiam ao farelo e tudo o que fica da farinha peneirada, davam-lhe o nome de Mindocuruéra (Voc. Braz.) e os Guaranis o de Myndocuré (Montoya). A Curera do Pará é uma ligeira alteração do Corera do dialeto do Norte, significando farelagem, farelo, aparas ( Dicc. Port. Braz. ). || Obs. A Crueira serve ordinariamente de pasto ás criações. No Pará fazem-a tambem seccar ao sol, e com ella preparam um mingau grosseiro (B. de Jary).

Cruêira (2º), s. f. (Pern.) especie de tumor secco que ataca a cabeça das gallinhas. | Etym. Não sendo natural que esta palavra tenha a mesma origem que o seu homonymo anterior, è licito pensar que seja a corruptela de Caruara.

Cruéra, s. f. (R. de Jan.) o

mesmo que Crueira (1º).

Cruêra, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Crueira (1º).

Cruzádo, s. m. quantia de di-nheiro igual tanto em Portugal como no Brazil, a 400 réis. Em Matto-Grosso o Cruzado è igual a 720 reis.

Cuandú. V. Quandú.
Cuatá. V. Quatá.
Cuatí. V. Quatí.
Cúba, s. m. (Pern.) individuo
poderoso, influente, atilado, matreiro: Se queres obter o emprego que desejas, dirige-te ao commendador, que é o Cuba desta comarca. Quizeram illudil-o ; mas elle se houve como um perfeito Cuba || Em Minas-Geraes dizem Cuêbas, e em S. Paulo Mancuêba. | Em portuguez, Cuba è uma vasilha grande, que serve para varios usos industriaes.

Cúca (1º), s. f. fazer Cuca ou Cucas, e procurar metter medo as crianças: Si continuas a chorar, chamarei a onça para que te coma. Procurei convencer meu vizinho do perigo a que se expunha se persistisse na sua tentativa; mas elle me disse que não tinha medo de Cucas. | Moraes menciona côco no mesmo sentido. Aulete nada diz a tal respeito.

Cúca (2º), s. f. (Pern., Alagoas) mulher velha e feia, especie de feiticeira, que pode com seus sortilegios causar males a gente (B. de Maceió). Tambem lhe chamam coroca, curica e

Cucharra, s. f. (R. Gr. do S.) colher de chifre de que usam no campo. Etym. E' vocabulo castelhano. 1 Tambem assim se chama um dos tres modos de pialar (Coruja)

Cucumbí, s. m. (provs. merid.)

o mesmo que cocumbi.

Cuêbas, s. m. (Minas-Geraes) o mesmo que cuba.

Cuê-pucha ! int. (R. Gr. do S.) o mesmo que Eh-pucha!

Cuêra, s. f. (R. Gr. do S.) o mesmo que Unheiro.

Cuêrúdo, adj. (R. Gr. do S.) que soffre da cuêra. V. Unheira.

Cuia, s. f. especie da vasilha feita da fructa Cuitè. Partida ao meio no sentido longitudinal dá cada fructa duas cuias. A *Cuia* é applicada a diversos usos. Nas roças, serviam-se della os escravos, e serve-se a gente pobre tanto à guisa de prato para a comida, como de tigella ou copo para agua e outros liquidos. Nas mesas, ainda mesmo das pessoas abastadas, figuram as Cuias como pratos para farinha de mandióca ou de milho; mas neste caso são ordinariamente preparadas com primorosa esculptura e envernizadas, quaes as fazem no Pará. A palavra Cuia tambem se applica a toda e qualquer vasilha que tem a forma e a serventia da Cuia natural; assim pois, ha a Cuia de prata, de madeira, de tartaruga, etc. | No R. Gr. do S. e Parana, a Cuia e o vaso que serve para tomar o mate, e consiste em uma cabacinha especial chamada porongo, em cujo bojo, na parte superior, se pratica uma abertura circular, por onde se introduz a herva mate e a agua quente, e em seguida a bomba, por meio da qual se chupa o liquido. | Em Pern. e outras prov. do N. dava-se o nome de Cuia a uma medida de capacidade equivalente a 1/32 do alqueire. No Ceará chamam Cuia de vela a uma concha de pau com a qual se molha a vela. | Etym. O vocabulo Cuia pertence à lingua tupi. Montoya, mencionando o nome de diversas vasilhas que os guaranis faziam com a cabaça, cita lacul com a significação de calabaço como plato grande. De todos os termos por elle apontados, è este o unico que mais se assemelha à nossa Cuia.

Cuiambúca, s. f. vaso feito de cabaça, com uma abertura circular na parte superior, e serve principalmente para conter agua e outros liquidos. Em algumas provincias do Norte, empregam para isso a fructa de uma especie de Lagenaria, e esta é de forma comprida e estreita. No Pará e outras provincias servem-se para isto da fructa da cuieira ou cuitézeira. Por metaplasmo lhe chamam tambem

Cumbica, e é esse o termo usado nas provs. merid., bem que eu o tivesse ouvido tambem no Piauhy.

Cuidarú, s. f. (Pará) especie de clava de 1<sup>m</sup>,10 de comprimento, chata, esquinada, de cinco centimetros de largura e mais grossa em uma das extremidades, e da qual usam certas hordas de selvagens do Pará. | Tambem dizem Coidari. | E' semelhante à Tamarana.

Cuieira, s. f. o mesmo que Cui-

tézeira.

Cuím, s. m. alimpaduras do arroz (Costa Rubim). | Etym. Do tupi Cui, que significa po.

Cuité, s. f. fructa da Cuieira ou

Cuitézeira.

Cuitézeira, s. m. arvoreta do genero Crescentia (C. cujete) da familia das Bignoniaceas, de cujas fructas se fazem as cuias. Tambem lhe chamam Cuieira. | Etym. E' vocabulo de origem

Cujubim, s. m. (Valle do Amazonas) gallinacea do genero Penelope (P. Cumanensis, Jacq. ex Martius). || Etym. E' provavelmente voc. do

dialecto tupi do Amazonas.

Cumarim, s. m. pimenta do genero Capsicum (C. frutescens) da fa-milia das Solaneas. | Etym. E' voca-

bulo tupi (G. Soares).

Cumarú, s. m. (Valle do Amas,) nome vulgar da Dipterix odorata, grande arvore de construcção civil e naval, pertencente à familia das Leguminosas, notavel sobretudo pela sua semente aromatica. Tambem pronunciam Cumbaru.

Cumbarú, s. m. (Valle do Amaz.) o mesmo que Cumari.

Cumbúca, s. f. o mesmo que Cuiambiica.

Cumbúco, a, adj. (provs. do N.) diz-se do animal vaccum, cujos chifres, na curva que descrevem, ficam com as pontas voltadas uma para a outra: Um boi cumbico. Uma vacca cumbuca. Tambem se diz que um boi ou uma vacca tem neste caso chifres cumbucos (J. Coriolano). | Obs. Este auctor escreveu combuco; mas eu me cinjo à pronuncia na orthographia que adopto.

Cunca, s. f. (Ceará) especie de tuberculos sumarentos com cerca de 0.<sup>m</sup>20 de diametro, que se desenvolvem nas raizes horizontaes do Imbuzeiro. Na estação calmosa, quando mais se faz sentir a falta de agua, são as Cuncas o refrigerio dos vaqueiros e caçadores, que com ellis matam a sêde. Chupam-as como se faz com a canna de assucar (P. Nogueira).

Cunhân, s f. (Valle do Amaz.) nome que dão às meninas de raça aborigene. Tambem e mais apropriadamente dizem Cunhantaim. | Etym. São vocabulos tupis significando, o primeiro, mulher, e o segundo, menina. No Piauhy, no tempo em que la me achei, e ha disso mais de meio seculo, empregavam o vocabulo Cunhan em sentido depreciativo para com as mulheres daquella raça.

Cunhantaim, s. f. ( Valle do Amaz.) o mesmo que Cunhân.

Cupim (1°), s. m. nome commum a todas as especies de Termitas. Etym. Do tupi Cupii, e assim lhes chamayam tambem os Guaranis do Paraguay. Esta denominação vulgar é muito mais acceitavel do que a de formiga branca, que lhes dão na Europa. Bem que as Termitas tenham, pelos seus habitos, uma certa anologia com as Formigas, é, entretanto, sabido que na classe dos insectos pertencem a ordens differentes.

Cupim (2º), s. m. habitação de insectos do mesmo nome, tendo ora a fórma de monticulos arredondados, e ora a de cones de dous e mais metros de altura. Este mesmo nome se extende às habitações que fazem nas arvores. Tambem lhe chamam Cupinzeiro.

Cupim (3°), s. m. (Piauhy e outras provs. do N.) neme que dão ao toutiço dos touros, pela semelhança que têm com esses pequenos montes de terra que constroem os cupins para a sua habitação, já no chão, e já nos ramos das arvores (J. Coriolano).

Cupinzeiro, s. m. o mesmo que Cupim (2º).

Cupixáua, s. f. (Valle do Amaz.)

o mesmo que Capixába.

Curabí, s. m. (Pará) pequena setta hervada, de que usam os selvagens dos sertões.

Curáu (1º), s. m. (Matto-Grosso, S. Paulo) o mesmo que Canjica (2º).

Curáu (2º), s. m. (Serg.) o mesmo que Caipira.

Curêra, s. f. (Para, Amaz.) o

mesmo que Crueira.

Curí, s. m. (Pará) especie de argila de tingir, que se encontra em diversas localidades (Baena). Este auctor não lhe menciona a côr.

Curiangú, s. m. (S. Paulo) ave nocturna do genero Caprimulgus, da ordem dos passeres. | Etym. E' voz onomatopaica.

Curibóca, s. m. e f. o mesmo

que Cariboca.

Curicáca, s. f. ave ribeirinha do genero Ibis (I. albicollis). Tambem lhe chamam Curucaca. | Etym. E' voz

onomatopaica.

Curimân, s. f. (Bahia e outras provs. do N.) peixe do mar do genero Mugil (M. Curema Cuv.). | Este nome era usual entre os Indios do Rio de Jan., quando aqui se achava Jean de Léry, em 1557; mas hoje ninguem mais o conhece aqui, e foi sem duvida substituido por algum nome portuguez, ao contrario do que aconteceu nas provincias do Norte.

Curimbó, s. m. (Pará) o mesmo

que Tabaque.

Curíxa, s. f. (Matto-Grosso) nome que dão aos sangradouros por onde correm, a despejarem-se nos rios, as aguas que se accumulam nos campos, ou procedem de lagoas que transbordam. Corresponde ao portuguez desaguadeiro, sangradouro, valla para desaguar campos, etc., com a differença, porem, que estes termos envolvem a idea de um expediente artificial, entretanto que a Curixa é obra da natureza.

Curral-de-peixe, s. m. armadilha de pesca. Divide-se em tres compartimentos : o 1º tem no R. de Jan. o nome de varanda ou coração, e na Par. do N. o de sala ; o 2º no R. de Jan. casa do meio e na Par. do N. chiqueiro ; o 3º no R. de Jan. viveiro e na Par. do N. gré. E' neste ultimo que se effectua a pesca, por meio de rede apropriada. Da entrada do primeiro compartimento até a praia vai uma cerca

em linha recta, e é por ella que o peixe caminha até entrar na varanda ou coração, donde passa para o segundo e terceiro compartimento. A A Curral de peixe também chamam Cercada.

Currumbá, s. m. (Pern.) o

mesmo que Sambongo.

Curuá, s. m. (Pard) palmeira do gen. Attalea, de que ha tres variedades : Curuá-piranga, Curuá-pixuna e Curuà-tinga (Flor. Bras.)

Curúba, s. f. (Pará) sarna. I Dão tambem esse nome ao bicho da sarna (B. de Jary). | Etym. E' vocabulo

tupi.

Curúca, s. f. (provs. do N.) o mesmo que Coroca, Curumba e Cúca (2º). Curucáca, s. f. o mesmo que

Curicaca.

Ourueira, s. f. (Pará, Amaz.) o mesmo que Crueira (1º). Ouruêra, s. f. (Pará, Amaz.) o mesmo que Crueira (1º).

Curumba, s. m. (Par. do N.) titulo depreciativo dado aos homens de baixa condição, que, a pé ou a cavallo, e mal trajados, transitam pelas estradas: Quem será aquelle Curumba de chapéo de couro ? | (Bahia) s. f. mulher velha, a que também chamam Coroca, Curica e Cuca (2º).

Curumi, s. m. (Para) menino. | Etym. E' vocabulo puramente

tupi.

Curupíra, s. m. (Para) ente phantastico que habita as mattas e consiste, segundo a superstição popular, em um tapuio com pes as avessas, isto é, com os calcanhares para diante e os dedos para traz. Outros o chamam Caipóra. || Etym. E' o nome tupi de uma das especies desse demonio a que elles chamavam Anhanga.

Cururú (1º), s. m. nome generico do sapo na lingua tupi. Hoje só o applicam a certas especies destes Batra-

cios.

Cururú (2º), s. m. (Matto-Grosso) especie de batuque usado pela gente da plebe, no qual os homens e ás vezes as mulheres formam uma roda e volteando burlescamente cantam à porfia, ao som de insipida musica, versos improvisa-dos, e tudo isso animado pela cachaça (Ferreira Moutinho).

Cutía (1º), s. f. pequeno mammifero do genero Dasyprocta (D. Aguti) da ordem dos roedores. | Etym. Corruptela de Acuti, nome tupi deste animal.

Cutía (2º), s. f. (R. Gr. do S.) especie de madeira de construcção.

Cutitiribá, s.m. (Para) nome de uma Sapotacea fructifera, pertencente talvez ao genero Lucuma (L. revicoa?). No Maranhão e Piauhy lhe chamam Tuturubà. | Etym. E' provavelmente corruptela de Oiti-turuba.

Cutúca, s. f. (Goyaz) especie de sellim com dous arções altos destinado principalmente aos cavallos que se trata de domar, por offerecer major seguranca ao domador (Valle Cabral). | E' o que chamam em Portugal sella à gineta (Aulete). No Ceará e no Piauhy dizem sella ginete, ou simplesmente ginete.

Cutucão, s. m. cutilada, facada, || Etym. Do tupi cutica, significando

golpe.

Cutucar, v. tr. tocar ligeiramente alguem com o dedo ou com o cotovelo para lhe fazer uma advertencia que se não quer fazer oralmente. Tem este verbo a sua origem no verbo cutica da lingua tupi, que significa palpitar, picar, tocar de leve, e è nesta ultima accepção que o empregamos. O seu equivalente na lingua portugueza é cotovelar, no sentido de tocar com o cotovelo, para excitar a attenção ou reparo.

Cuvú, s. m. (Alagoas) o mesmo

que Juquià.

Cuxá, s. m. (Maranhão) especie de comida feita com as folhas da vinagreira (Hibiscus sabdariffa) e quiabo (Hibiscus esculentus) a que se ajunta gergelim (Sesamum orientale ) torrado e reduzido a pó, de mistura com farinha fina de mandioca. Depois de bem cozido deitam-o sobre o arroz, e a isso chamam Arroz de cuxá (D. Braz.).

Cuxilar, v. intr. toscanejar, escadelecer, estar a cahir com somno abrindo e fechando os olhos, e tudo isto antes sentado ou de pé do que deitado: Tenho estado a cuxilar a espera de meu amo. || Etym. Creio ser voc. de origem africana, e provavel-

mente de Angola.

Cuxílo, s. m. acto de cuxilar.

De déo em déo, loc. adverbial (R. de Jan.) diz-se que anda de déo em deo a pessoa ou cousa que não se fixa em ponto algum. Aquelle que tem ensaiado diversas industrias sem dellas tirar proveito; que tem sido successivamente marinheiro, criado, cocheiro, carroceiro, e sempre a procura de melhor posição, anda de deo em deo. Uma cousa sem dono, que passa de uma mão para outra, sem que ninguem a queira, anda de deo em deo.

Dente-de-velha, s. m. (Bahia. e Serg.) o mesmo que Gangão.

Derrubáda s. f. operação agricola que se segue à roçada, e consiste em abater as grandes arvores de uma matta, com o fim de preparar o terreno para plantações. Fig. demissão em massa de todos os empregados de ordem politica, que não são da confiança do governo: Com a ascenção do novo ministerio, houve geral derrubada | Etym. Do verbo derrubar.

Descachacar, v. tr. (provs. do N.) alimpar da cachaça, ou escumas grossas e sujas o succo, ou caldo da canna de assucar, a qual vem acima com a fervura, e com a decoada: e se deixa esborrar, ou se alimpa com a escumadeira (Moraes). Este auctor escreve erradamente Descachar, por Descachaçar, entretanto que, no artigo Melladura, usa do verbo Descachaçar. Aulete menciona Descachar como termo brazileiro. Lacerda o menciona como contracção de Descachaçar.

Descalábro, s. m. damno, contratempo, prejuizo, perda, desgraça, derrota: A guerra foi a causa do descalabro das nossas finanças. A anarchia reduziu a nação ao maior descalabro que se pode imaginar. No encontro que tivemos com o inimigo soffreu este o mais completo descalabro. | Etym. E'

voc. castelhanc.

Descambáda, s. f. (R. Gr. do S.) declive de uma coxilha ou lomba, por onde se executa a descida para o valle.

Descaxeládo, adj. (Serg.) diz-se do individuo que se mostra admirado, espantado, desapontado, ou, como dizem vulgarmente, de queixo cahido: Como vem descaxelado aquelle sujeito! (S. Romero.)

Desencaiporar, v. tr. fazer cessar a infelicidade de alguem : Fulano, depois de ter solicitado em vão um emprego, durante muitos annos, já se achava de todo desanimado, quando o ministro actual o desencaiporou, nomeando-o para um bom logar. | v. intr. cessar a infelicidade de alguem : Com a entrada do novo ministerio, José desencaiporou. | Etym. E' o contrario de encaiporar.

Desencilhar, v. tr. dessellar, tirar a sella e em geral os arreios do animal. | Etym. Do castelhano desen-

Desmanivar, v. tr. (Ceará) aparar a rama da mandioca, com o fim de melhorar o producto (F. Tavora). || Fig. desembaraçar um negocio, vencer uma difficuldade: Entrega a tua questão a um bom advogado, que elle desmaniva isto. || Tambem se emprega na accepção de desbaratar: Aquelle sujeito desmanivou a legitima materna em menos de seis mezes (Araripe Junior).

Despendar, v. tr. separar do cacho as diversas pencas de bananas. I v. intr. cahir desastradamente de grande altura: Quando o rapaz se achava no ponto o mais elevado da arvore, perdeu os sentidos, despencou

e morreu da queda.

Destabocádo, adj. (Ceará) diz-se do individuo adoudado, que, sem respeitar as conveniencias, da por paus e por pedras.

Destopetear, v. tr. (R. Gr. do S.) cortar o topete do cavallo, para que lhe não caia sobre os olhos.

Destratar, v. tr. insultar, maltratar com palavras: Fui lhe pedir o meu dinheiro, e elle, em lugar de me pagar, destratou-me (Escr. Taunay). **Dindinha**, s. f. forma infantil

de madrinha.

Dindinho, s. m. forma infantil de padrinho: Dindinho me deu um canario, e Dindinha uma boneca.

Disparáda, s. m. (provs. merid.) dispersão do gado, quando corre de repente e em varias direcções (Valdez). | Etym. Segundo este auctor, é termo da America hespanhola.

Disparador, adj. m. que é acostumado a disparar. Diz-se do animal

que foge a correr, quando o querem prender.

Disparar, v. intr. sar-se de repente uma manada.

Doce-de-pimenta, s. (provs. do N.) o mesmo que Fruita.

Douradilho, adj. (R. Gr. do S.) cor do cavallo, a que no Rio de Jan. chamam castanho. | Segundo Aulete, douraditho, cor de ouro, vermelho-claro [Diz-se dos cavallos].

Dunga, s. m. (Pern.) valentão. Não só nesta provincia como em outras partes do Brazil, dão tambem o nome de Dunga ao dous de paus no jogo da

rodinha e outros.

Durasnal, s. m. (R. Gr. do S.) pomar de pecegueiros abandonado e reduzido ao estado silvestre. | Etym. De Durasno, nome castelhano do pecegueiro, ou pecego durazio (Valdez).

Ecô : int. brado de que se servem os caçadores para açular os cães.

Ecoxupé ! int. (Parà) voz do caçador mandando os cães seguir a caca. No Dicc. Port. Braz., ha Ixupe por A elle!

Efó, s. m. (Bahia) especie de guizado de camarões e hervas, e temperado com azeite de dendê e pimenta.

Eguáda, s. f. (R. Gr. do S.) porção de eguas.

Ema, s. f. nome vulgar da Rhea americana ou Abestruz do Brazil e de outras partes da America. || Etym. Seu nome primitivo em linguagem tupi era Nhandi, que Montoya escreve à castelhana Nandi, e que os Francezes adoptaram sob a forma Nandou. O voc. Ema foi introduzido pelos Portuguezes, e é talvez o nome asiatico ou africano de alguma ave semelhante à nossa, provavelmente da Abestruz do antigo continente. Segundo Aulete, deriva-se do arabe Neâma, nome de uma ave pernalta do genero Casuarius. No Rio Gr. do S. a *Ema* é geralmente co-nhecida pelo nome de *Abestruz* ou Avestruz.

Embeaxió, s. m. (Pará) gaita de taboca, de som plangente, que os caboclos tocam nas canoas (B. de Jary). Cumpre advertir que Baena dá a esse mesmo instrumento o nome de Momboia-xió. Qual dos dous termos será o mais vulgar. Em ambos elles, nota-se a existencia de dous radicaes do dialecto tupi do Amazonas; a saber: membio gaita: e iavio, chorar (Seixas).

membu, gaita; e iaxio, chorar (Seixas).

Embiára, s. f. (Valle do Amaz.)
a presa, o que se colheu na caça, na pesca ou na guerra. || Etym. E' a forma vulgar de mbiára, voc. tupi (Anchieta). Em guarani, tembiára tem a mesma significação (Montoya).

Embígo - de - freira, s. m. (Bahia) especie de biscoutos doces que

se servem ao cha.

Embira, s. f. nome commum a todas as fibras vegetaes que pódem servir de liame, quer provenham das camadas corticaes, como acontece a diversas especies de malvaceas e outras, quer provenham de folhas como as de caraguata, de certas palmeiras, pandanus, etc. | Etym. Do tupi ybyra, nome que se extende a qualquer especie de estopa (Voc. Braz.). A muitas arvores do Brazil que offe-recem materia prima para cordas e estopa se dá o nome de Embira, taes são a Embira-branca, a Embira-vermelha, a Embirêtê, a Embiriba, o Embirussu, etc. | Tem-se escripto tam-bem Envira, e assim o fazem Gab. Soares e Baena; porém o mais geral é *Embira*. || Fig. Estar nas *embiras*, se diz de quem se acha em difficuldades pecuniarias. Corresponde ao portuguez estar na espinha.

Embira-branca, s. f. o mes-

mo que Jangadeira.

Embiríba, s. f. (Alagoas) o

mesmo que Biriba.

Embirussú, s. m. (Bahia, Pern.) especie de Bombacea ou Lecythidea, de cuja casca se extrahe embira.

Embondo, s. m. (R. de Jan.) difficuldade, embaraço: Com a baixa do cambio, acha-se o commercio em um embondo. A tua candidatura ao logar de deputado me colloca em um embondo, porque já eu havia promettido meu voto a outro.

Embromadôr, s. m. (provs. merid.) o que embroma, trapaceiro, enganador. || Etym. E' voc. castelhano, syn. de Bromista (Valdez).

Embromar, v. intr. (provs. merid.) demorar a solução de qualquer

negocio, fazendo, porém, crer aos interessados que se procura activar a terminação delle (Coruja). || Etym. E' voc. castelhano, significado caçoar, gracejar a custa de alguem, e tambem illudir com palavras e trapaças. (Valdez).

Embruacádo, adj. mettido em Bruaca: Tenho todo o feijão em-

bruacado.

Embruacar, v. tr. arrecadar cousas em Bruaca: Mandei embruacar o

Embuáva, s. m. e f. (S. Paulo, Paranà, Minas-Geraes, Goyaz, Matto-Grosso) alcunha com que se designa o natural de Portugal, a qual, porém, nada tem de injuriosa, e é o resultado de tradições historicas, desde os tempos coloniaes.

Embuçalar, v. tr. (R. Gr. do S.) pôr o buçal no animal. || Enganar: Quizeram embuçalar-me; mas não o

conseguiram (Coruja).

Empacadór, adj. diz-se do cavallo ou burro que tem por habito empacar. E' o que os francezes chamam cheval rétif. Etym. O termo Empacon, com a significação de contumaz, é da America Meridional hespanhola (Valdez). Sem duvida o recebemos dos nossos visinhos do Rio da Prata.

Empacar, v. intr. emperrar o cavallo ou burro; parar firmando manhosamente as patas, sem que possa o cavalleiro obrigal-o a proseguir na viagem. || Etym. Do v. pron. eastelhano empacarse, com a significação de obstinar-se. E' usual neste sentido, em relação ao cavallo teimoso, em toda a America hespanhola (Zorob. Rodrigues). || Ha, tanto em portuguez como em castelhano, o homonymo empacar, no sentido de empacotar, enfardelar, encaixotar, etc. || Nas nossas provincias do norte, em logar de empacar o cavallo ou burro, servem-se do verbo portuguez acuar (Meira).

Empaiolar, v. tr. (provs. merid.) arrecadar cousas em um paiol. || Este verbo, alias muito usado entre nos, não o encontro em nenhum dos nossos lexicographos, bem que seja mui expressivo e de origem portu-

gueza.

Empalamádo, a, adj. pallido, como o são as pessoas opiladas, hydropicas ou de uma gordura frouxa e descorada. | Etym. Moraes o da como termo usual no Brazil, o que è bem verdade; e o faz derivar de empalemado (emplastrado, cheio de doença). Aulete, por sua vez, o da como adj. popular e familiar, significando co-berto de emplastros, e, por extensão, coberto de chagas. Neste sentido não o empregamos. Segundo elle, è corruptela do castelhano emplumado.

Empapuçado, a, adj. inchado, opado dos que tendem à hydropisia. | Etym. Do castelhano papujado

(Moraes).

Encaiporar, v. tr. encalistar (no sentido mais geral deste vocabulo); influir nocivamente na sorte de alguem, infelicital-o: Havia uma hora que eu jogava com felicidade; veiu Fulano sentar-se ao meu lado, e encaiporou-me de tal modo que não pude mais ganhar uma só mão. | Etym. De caipora.

Encallir, v. tr. (Alag.) sujeitar a uma fervura preparatoria os intestinos do boi, afim de limpal-os melhor. Este verbo é usado no Minho com a significaçãe de assar a meio a carne ou peixe para conserval-o (Moraes, Lacerda), e neste sentido corre-sponde ao verbo brazileiro moquear.

Aulete não o menciona.

Encangalhar, v. tr. arrear com a cangalha a besta de carga. | Aulete menciona o verbo encangalhar com duas significações differentes, nenhuma, porém, com relação à cangalha das bestas de carga. A primeira, como v. tr. ė de embaraçar, prender; a segunda como v. pron., atracarem-se dous navios, de modo que fiquem enrascados os cabos de um com os de outro; e por extensão é prender-se com outro, sem poder separar-se delle immediatamente.

Encanoar, v. intr. (R. de Jan.) empenar-se a taboa no sentido transversal, affectando a forma de uma canoa: A taboa ainda verde encanôa, se é exposta ao sol (J. Norberto).

Encarrapichar-se, v. pron. encher-se de carrapichos: No meu passeio ao campo, encarrapichei-me de tal sorte que tive de mudar de roupa.

Encérra, s. f. (R. Gr. do S.) especie de curral feito no meio do campo para apanhar baguaes. São, em feitio, mui semelhantes aos curraes que fazem os pescadores nos logares de pouca agua para apanhar peixe (Coruja). | Etym. Do verbo encerrar. Moraes menciona encerro com a significação de encerramento, clausura, prisão, etc.

Encestamento, s. m. acto

de encestar.

Encestar, v. tr. arrecadar em cesto quaesquer objectos.

Enchiqueirar, v. tr. metter no chiqueiro: Enchiqueirar os bezerros. | v. intr. (littoral de Pern.) entrar o peixe no repartimento do curral de pescaria a que chamam chiqueiro.

Encoivarar, v. tr. o mesmo

que coivarar.

Encompridar, v. tr. (R. Gr. do S.) alongar alguma cousa, tornando-a mais comprida: Encompridar o loro do estribo; encompridar

o rabicho, etc. (Coruja).

Encontros, s. m. pl. (R. Gr. do S.) peito do animal entre as espaduas. | Em portuguez, este vocabulo significa a espadua, o hombro. Nas aves, os encontros das azas são a parte superior d'ellas, onde vai fazendo a volta e d'onde nascem as pennas maiores (Moraes). Em todas as mais accepções, é termo usual no Brazil.

Encourádo, s. e adj. (provs. do N.) designativo daquelle que se veste com roupa de couro, segundo o uso dos vaqueiros no sertão. | Em portuguez, este adj. se applica a qualquer objecto que é coberto de couro: Arcas e caixas encouradas (Aulete).

Enfrenar, v. tr. (R. Gr. do S.) enfrear. | Etym. E' vocabulo castelhano, não geralmente usado.

Engá, s. m. V. Ingá.

Engambeladôr, a, udj. e s. embelecador.

Engambelar, v. tr. embelecar, engodar, embalar com esperanças vas, com caricias, com dadivas e outros meios de que se pode tirar proveito

60

para attrahir a confiança de alguem. || No Para dizem engrambelar (B. de Jary).

Engambêlo, s. m. embeleco. Engangorrádo, adj. (Piauhy) preso a uma gangorra (2º) (José Coriolano).

Enganjento, adj. (Bahia) o

mesmo que Ganjento.

Engarapar, v. tr. (Pern.) dar garapa a. || Fig. fazer a bocca doce a alguem para o reduzir aquillo que que-

remos (Moraes, Aulete).

Engenheiro, s. m. (S. Paulo, Parana e Matto-Grosso) proprietario de um engenho de assucar; senhor de engenho. | Este vocabulo tem o inconveniente de confundir cousas que são bem distinctas entre si. Por engenheiro se entende em toda a parte aquelle que professa a Engenharia, sciencia que se divide em varios ramos, donde resulta que ha engenheiros geographos, hydraulicos, militares, civis, machinistas, etc. Um senhor de engenho não tem nada disto. E' simplesmente o proprietario de um engenho de moer canna para a fabricação de assucar, ou de moer a congonha para a preparação do mate. A respeito do mais pode ser completamente ignorante. Recordo-me que uma vez na camara dos deputados, em uma discussão que interessava a lavoura, um representante da Nação servia-se repetidamente da vocabulo engenheiro, em logar de senhor de engenho. Seu discurso foi um verdadeiro destampatorio; ninguem sabia o que queria elle dizer. Seria a desejar que as pessoas bem educadas não sanccionassem com sua auctoridade esse erro vulgar.

Engenho, s. m. estabelecimento agricola destinado à cultura da cauna e à fabricação do assucar. Na provincia do Parana, onde não ha por ora engenhos de assucar, dão esse nome aos estabelecimentos dotados de machinas e apparelhos proprios para moer a congonha com que se fabrica o mate.

Engenhóca, s. f. pequeno engenho que, sendo destinado principalmente à fabricação de aguardente, serve tambem para a de assucar e rapaduras.

Engrambelar, v. tr. (Pará) o mesmo que engambelar.

Enlaçar, v. tr. (R. Gr. do S.)

o mesmo que laçar.

Entabular, v. tr. (R. Gr. do S.) acostumar um garanhão a certo numero de eguas, para formar a manada: Entabular uma manada (Coruja).

Entaipáva, s. f. (Amaz.) o mesmo que Itaipáva (Castelnau).

Entijucádo, a, adj. sujo de barro ou lama a que vulgarmente chamam Tijuco. || Tambem dizem entujucido.

Entijucar, v. tr. enlamear. || v. pron., enlamear-se. || Tambem dizem

entujucar.

Entrepeládo, adj. (R. Gr. do S.) que tem pêlo de tres cores, preto, branco e vermelho; quasi rosaceo; diz-se do cavallo (Coruja). [Ltym. E' vocabulo castelhano, que se traduz em portuguez por interpolado (Valdez).

Entreverar, v. intr. (R. Gr. do S.) entremetter, misturar. Isto se diz na guerra, quando dous corpos de partidos differentes se atacam com tal impeto que se misturam no furor do combate e continuam a peleja, da qual resulta sempre grande mortandade. || Etym. E' vocabulo puramente castelhano.

Entrevêro, s. m. (R. Gr. do S.) recontro de dous corpos de cavallaria em acção de combate, de tal sorte que ficam misturados. || Etym. E' termo da America Meridional hespanhola (Valdez).

Entrosar, v. intr. (Cearà) impòr: Entrosar de valentão; querer figurar com impostura, parecer o que não é (J. Galeno). Ha em portuguez o verbo entrosar no sentido transitivo de engranzar, metter os dentes da roda nos vãos do entroz ou carrete; metter por entre os dentes de um eixo dentado os dentes de outro, para lhe communicar o movimento. No sentido intransitivo, engranzar, metter os dentes de um eixo por entre os do outro para o mover e, figuradamente, ordenar bem cousas complicadas (Aulete).

Entujucádo, adj, o mesmo que entijucádo.

Entujucar, v. tr. o mesmo que entijucar.

Enveredar, v. intr. (provs. merid.) seguir com destino exclusivo a certo e determinado logar: Logo que soube do desastre, enveredei para a casa da victima. | Corresponde à locução adverbial portugueza-ir ou vir de frecha, ir directamente, em linha recta, sem torcer caminho. | v. tr. guiar, encaminhar: Meu amigo tinha seus negocios tão complicados que nem mais sabia por onde devia principiar o pleito: eu o enveredei, e desde então tudo lhe correu bem.

**Envira**, s. f. o mesmo que Em-

Enxergão, s. m. (R. Gr. do

S.) o mesmo que Baixeiro.

Enxerído, a, adj. (Par. do N., R. Gr. do N.) intromettido: Ha homens mui enweridos em todos os negocios alheios. | influido, enthusiasmado: Elle anda actualmente mui enxerido com a filha do visinho (Santiago, Meira). || Etym. Talvez provenha do verbo ingerir-se.

Epúcha! int. (R. Gr. do S.) expressão de admiração: epucha! que lindo cavallo! que homem valente! E' usual no Chile e em outras partes da America Meridional. Segundo Zorob. Rodrigues, este vocabalo baixo e grosseiro é oriundo da Hespanha.

Escaldádo, s. m. especie de

Escangálho (1º), s. m. (R. de Jan.) parede escarpada, cujo fim è suster as terras de um monte.

Escangálho (2º), s. m. (provs. do N.) desordem, desmantelo, confusão ruina: Aquelle individuo foi à villa, e promoveu desordem de que resultaram ferimentos e outros damnos; foi um escangalho de todos os diabos (Meira.). | Etym. Do verbo escan-

Escarnar, v. tr. (Ceara) preparar as armas, quando se tem de fazer uso dellas. Escarnar a espingarda é armar-lhe o cão: escarnar o punhal é desembainhal-o (J. Galeno. | Obs. Ha em portuguez o verbo escarnar significando descobrir um osso, tirando-lhe a carne que o cobre ; e, figuradamente, descobrir, investigar, analysar por miudo (Aulete). Não vejo analogia entre os dous vocabulos.

Esgurído, a, adj. o mesmo

que arado.

Esmolambádo, adj, esfarrapado, que tem o fato em molambos.

Esparramádo, a adj. estouvado, desregrado, inconsiderado: E' um homem de vida esparramada. | Desalinhado, mal assentado: Uma vassoura esparramada. Uma barba esparramada (Meira).

Esparramar, v. tr. e intr. esparralhar, dispersar, separar cousas que devem estar juntas. E' vocabulo applicado, sobretudo, a tropas de animaes, que, pouco adestrados, se dispersam pelo campo, em vez de seguirem reunidos em determinada direcção. | Etym. E' verbo castelhano.

Esparrâme, s. m. acção e effeito de esparramar; espalhamento. debandada, dispersão: Com as descargas da artilharia, assustou-se a cavalhada e houve um completo esparrame. Apparato, ostentação: Por occasião do casamento da filha, offereceu o Commendador aos seus amigos uma festa de esparrame. A Condessa apresentouse com um vestuario de esparrame. Houve um jantar de esparrame.

Espéques, s. m. pl. (Ceará) nome dos tres paus encavilhados nos da jangada, e formando o Aracambuz

(Camara).

Espingoládo, s. m. (Pern.) homem alto, magrizela e desageitado

(S. Romero).

Espinhel, s. m. apparelho de pescaria, que consiste em uma extensa corda em que se prendem de distancia em distancia, linhas armadas de anzoes. | Em castelhano esse apparelho tem o nome de Espinel (Valdez). Nenhum diccionario portuguez o men-

Espipocar, v. tr. e intr. o

mesmo que pipocar.

Espírito-Santense, s. m. e natural da provincia do Espirito-Santo. | adj. que é relativo à mesma provincia.

Espocar, v. tr. e intr. o mesmo

que pipocar.

Espojeiro, s. m. (Ceará) pequeno cercado em torno da casa (Araripe Junior). Allete menciona este vocabulo com a seguinte definição: logar onde a besta se espoja. E' essa certamente a origem do termo cearense. Fig. Pequena roça: Aquelle pobre homem fez um espojeiro e plantou-o (Meira).

Espolêta, s. m. o mesmo que

capanga (20).

Esquipádo, s. m. andadura do cavallo, a que em Portugal chamam tambem Furta-passo. Em diversas provincias do Brazil dão ao esquipado o nome de quinilha. Os francezes lhe chamam amble. || Consiste o esquipado em levantar o cavallo ao mesmo tempo o pé e mão do mesmo lado. E' uma marcha ligeira e mui agradavel'ao cavalleiro: O meu cavallo tem um excellente esquipado. Da villa ao meu sitio fui em um esquipado (sem parar). | Etym. O vocabulo esquipado é um adjectivo da lingua portugueza, o qual, além de outras accepções, que nada têm que ver com a hippiatrica, significa tambem ligeiro, rapido, veloz (Aulete); e é esse justamente o caracteristico da andadura que definimos.

Esquipadôr, s. m. e adj., cavallo que usa do passo chamado esquipado. || No Rio Gr. do S. e outras provincias tambem lhe cham un andador, cavallo de guinilha. || Aulete não men-

ciona este vocabulo.

Esquipar, v. intr. executar o cavallo a especie de marcha a que chamam esquipàdo, o mesmo que andadura. || Segundo Aulete, é correr ligeiramente a embarcação, o cavallo, etc. || No sentido transitivo, tem este verbo muitas outras significações tanto em Portugal como no Brazil: Esquipar um navio.

Estaleiro, s. m. (de Pern. ao Ceará) leito de paus sobre forquilhas, de mais ou menos l<sup>m</sup>,50 de altura, e no qual se põe a seccar milho, carne, etc. E' propriamente fallando um Jirau alto. || Etym. E' vocabulo de origem portugueza.

Estancia, s. f. (R. Gr. do S.) fazenda destinada à criação do gado vaceum e cavallar. Nesta accepção é vocabulo da America Meridional hespanhola (Valdez). Em Cuba dão o mesmo nome a uma casa de campo com horta, proxima das povoações (Valdez). No Rio de Janeiro, chamam *Estancia* ao mercado de lenha.

Estancieiro, s. m. (R. Gr. do S.) proprietario de uma estancia. || (R. de Jan.) proprietario de uma estancia de lenha. Na primeira accepção, deriva-se o nosso vocabulo de estanciero de origem hispano-americana (Valdez). Em Portugal ao dono de uma estancia de madeira, lenha ou carvão dão o nome de estanceiro (Aulete).

Estancióla, s. f. (R. Gr. do S.) pequena estancia, chacara (Cesimbra).

Estaquear, v. tr. (R. Gr. do S.) estender um couro e entesal-o por meio de estacas fincadas no chão para o fazer seccar. | A essas estacas chamam em Portugal espichos, e dahi nasce o verbo espichar com a mesma significação de estaquear. | Estaquear um homem é amarral-o de pes e mãos a estacas fincadas no chão, ficando o paciente estendido de costas. E' um meio horrendo de impedir a fuga de um preso. | (Pern. e outras prov. do N.) Collocar estacas a prumo, para construcção de cercas (Meira). | Aulete cita o verbo estaquear, sem o attribuir exclusivamente ao Brazil, bem que a sua definição seja evidentemente extrahida, com pequena alteração, da Collecção de vocabulos e phrases de Coruja.

Estrafegar, v. tr. estraçoar, fazer em pedaços, espedaçar (Silva

Coutinho).

Estrafêgo, s. m. (Campos) despedaçamento, laceração de cousas (Silva Coutinho).

Estumar, v. tr. assanhar, açular, excitar os cães, por meio de gritos e assovios apropriados. ¶ Não encontro este vocabulo em diccionario algum da lingua portugueza. Quer me parecer que não é senão uma contracção de estimular. ¶ No Rio Grande do Sul dizem iscar os cães.

Eté, adj. vocabulo tupi que serve de suffixo a substantivos da mesma lingua, quando se trata de exprimir a superioridade qualitativa de alguma cousa sobre outras da mesma especie,

como se observa em muitos nomes que ainda fazem parte da linguagem vul-gar: Tatu, Tatuêtê; Igara, Igarêtê; Cuia, Cuiêtê, e outros mais.

Exe! int. (Para) o mesmo que Axi! Faca-de-rasto, s. f. (R Gr. do S.) grande faca ou facão, cujo destino è abrir caminho no matto, cortar cipo, etc. (Coruja).

Faceirar, v. intr. ostentar elegancia tanto no vestuario, como nas

maneiras.

Faceirice, s. f. tafularia, ostentação de elegancia. Ar pretencioso: As faceirices da rapariga afugentaram o pretendente. ¶ Aspecto risonho: Que aguas tão azues (as do lago de Como), que areias tão brancas, quantos palacetes a se mirarem com faceirice! (Escr. Taunay).

Faceiro, a, adj. taful, elegante. | Em Portugal facciro tem a significação de bonacheirão, loiraça, enfeitado com ornatos de mais vista que valor (Aulete); donde se vê que o vocabulo portuguez tem uma significação mui differente da do Brazil.

Fachina, s. m. o mesmo que Fachinal.

Fachinal, s. m. (S. Paulo, Paranà, Santa-Cath., R. Gr. do S.) campo de pastagem entremeado de arvoredo esguio. Tambem lhe chamam em alguns logares Fachina. | Etym. E' vocabulo de origem portugueza. Além de sua significação brazileira, o termo Fachina é entre nos usado em todas as accepções que lhe dão em Portugal.

Fachudáco, a, adj. sup. (R. Gr. do S.) mui lindo, lindissimo (Ce-

simbra).

Fachúdo, a, adj. (R. Gr. do S.) lindo (Cesimbra).

Falha, s. f. interrupção casual de uma viagem: Tive dous dias de

falha, por causa da chuva.

Falhar, v. intr. interromper accidentalmente uma viagem, por causa de qualquer contrariedade: Por me terem faltado os animaes, ou por causa da chuva ou de molestias, etc. tive de falhar durante alguns dias.

Famanaz, adj. (Serg. e Cearà) pessoa mui afamada por seu valor, proezas ou influencia: F. é o famanaz daquella villa.

Fandango, s. m. (provs. merid.) nome de certos bailes ruidosos, de que usa a gente do campo, can-tando, dançando e sapateando ao som da viola. São muitas as variedades destes bailes, e se distinguem peles nomes de Anú, Bambaguerê, Bemzinho-amôr, Cará, Candieiro, Chamarrita, Chara, Chico-puxado, Chico-daronda, Feliz-meu-bem, João-Fernan-des, Meia-canha, Pagará, Pega-fogo, Recortada, Retorcida, Sarrabalho, Serrana, Tatú, Tyranna e outras, cujos nomes se resentem da origem caste-Ihana (Coruja).

Fandangueiro, adj., o que

gosta do Fandango (Coruja). Fangapema (Todos os diccionarios portuguezes que tenho à mão, inclusive o modernissimo de Aulete, com excepção do Dicc. Prosodico, trazem este vocabulo com a significação de « instrumento de que o gentio do Maranhão usa para cantear pedra »; mas é isso evidentemente um erro. Este vocabulo não pode pertencer à lingua tupi, onde não existe a lettra F. Provem, portanto, o erro de se ter trocado a lettra T por um F. Tanga-pema, ou antes Itangapema, como es-creve Anchieta, tem a significação de espada de ferro. Póde acontecer que os Tupinambás do Maranhão dessem esse nome ao instrumento de ferro que lhes forneceram os Francezes ou Portuguezes para cortar a pedra; mas, em todo o caso, semelhante denominação está inteiramente perdida e bem pode ser excluida dos diccionarios, ainda que a corrijam como o indiquei.)

Farinha-queimada, s. (Ceará) especie de bailado popular

(Araripe Junior).

Farinháda, s. f. (Par. do N., Rio Gr. do N., Ceará) fabrico da farinha de mandioca: Estou occupado na farinhada. Convidou-me um amigo a ajudal-o na farinhada O mez de agosto è tempo proprio da farinhada. Acabei a farinhada (J. Galeno, Meira).

Farinheira, s. f. vaso especialmente destinado á farinha de mandioca ou de milho, que se serve ás refeições. A farinheira pode ser de louça, de vidro ou de metal. A mais geralmente usada é a cuia.

Farófa, s. f. especie de comida feita de farinha de mandioca ou de milho, que, depois de humedecida com agua, é frita ou antes cozida em toucinho ou manteiga. Come-se a farófa, á guisa de pão, com a carne, peixe e mariscos. Etym. Não encontro este vocabulo em diccionario algum da lingua portugueza. Aulete menciona farofia como vocabulo portuguez designando uma especie de doce feito de claras de ovos batidos com assucar e cannela, igualmente chamado basofias, globos de neve e es-pumas. Tambem diz que no Brazil a farcifia é uma especie de comida feita de farinha de pau bem misturada com qualquer môlho. Acceitando a definição, porque, afinal de contas, pode haver muitos modos de preparar essa comida, devo, entretanto, fazer observar que a isso chamam no Brazil farôfa e não farôfa. Capello e Ivens tambem fallam da farofia como de uma comida usual na parte da Africa portugueza que visitaram, e dizem que é a simples mistura da farinha com vinagre, azeite ou agua, a que se ajunta pimenta do Chile ou d'jindungo. Como se vê, é isso apenas uma variedade da farôfa do Brazil. Segundo Aulete, o termo faròfia em Portugal tem, no sentido figurado, a significação de cousa ligeira, de pouca importancia, insignificancia. No Brazil, farofa não tem esse alcance.

Farrambamba, s. f. (provs. do N.) fanfarronada, bravata, jactancia, vangloria, vaidade: Deixa-te d'essas

farrambambas (S. Roméro).

Farráxo, s. m. (Bahia) especie de terçado sem gume, com o qual se mata peixe á noute. A pesca que assim se faz, attrahindo-se o peixe por meio da luz, se chama pesca de farraxo (Aragão). || Obs. Este meio de pescar corresponde ao que no Pará chamam pesca da pirahéra (B. de Jary).

Fazenda, s. f. herdade com destino à grande cultura. Ha Fazendas de criação e Fazendas de lavoura. Nas primeiras se cuida de gados, sobretudo do bovino e cavallar, e são particularmente conhecidas no Rio Gr.

do S. pela denominação de *Estancias*. Nas segundas, se cultiva café, canna d'assucar, algodão, cereaes, etc. As de canna são geralmente chamadas *Engenhos*.

Fazendóla, s. f. pequena fazenda, herdade menor que uma fazenda, dando porém logar à grande cultura.

Feliz-meu-bem, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango.

Ferradôr, s. m. (Minas-Geraes) o mesmo que Araponga.

Ferragista, s. m. ferrageiro; negociante de ferragens.

Fiadôr, s. m. (R. Gr. do S.) buçal, sem focinheira (Coruja).

Filante, s. m. e f. nome que dão aquelle que procura obter as cousas sem gastar dinheiro. || Etym. Parece ser oriundo do verbo filar, em sentido figurado. || No Rio Gr. do S. tambem dizem, no mesmo sentido, possuca (Cesimbra).

Fióta, s. e adj. (Pern., Par. do N., Rio Gr. do N.) janota, casquilho, elegante (Claudiano).

Fluminense, s. m. e f. natural da cidade e provincia do Rio de Janeiro. || Obs. Ao natural da mesma cidade dão mais particularmente o nome de Cariòca. || Etym. Do latim flumen.

Fogo-morto.—Dizem que um engenho de assucar està de fogo morto, quando, por qualquer circumstancia, deixa de funccionar.

Folheiro, adj. (R. Gr. do S.) airoso, de boa apparencia: Como vem folheiro o gaúcho no seu bagual! Applicam-o tambem para exprimir tudo quanto vem com facilidade, sem encontrar embaraço (Cesimbra).

Fona, s. f. (Serg.) especie de jogo, consistindo em um prisma de madeira, alongado, que se atira ao ar; na queda, a face superior, grosseiramente gravada, indica se o jogador perdeu ou ga-

nhou (João Ribeiro).

Fôrno. s m. especie de bacia chata de cobre ou ferro a semelhança de uma grande frigideira, que se colloca sobre uma fornalha especial, e onde se põe a massa da mandióca para a fazer seccar e reduzil-a a farinha, havendo o cuidado de a revolver constantemente até ficar prompta. Serve tambem para a fabricação da farinha de tapióca, em que se emprega a fecula da mandióca, e ainda mais para se fazer beijús e seus congeneres. || Aulete escreveu fomo por forno.

**Fórróbódó,** s. m. (Rio de Jan.) baile, sarau chinfrim. O baile dado pelos carnavalescos não passou de um fór-

robodo.

Franqueiro, s. m. (R. Gr. do S.) raça de bois de corpo e aspas grandes (Cesimbra).  $\parallel$  Em S. Paulo lhes chamam bois da Franca, por serem oriundos daquelle municipio.

Frécha, s. f. nome que dão à canna dos foguetes. | Tambem dizem

flecha.

Frége, s. m. (Rio de Jan.) especie de tasca, cujo nome se deriva da principal industria, que consiste em exhibir peixe frito aos freguezes. || Obs. Este nome não é mais do que a abreviação do de Frege-moscas, pelo qual se designam geralmente esses estabelecimentos.

Frigideira, s. f. nome que dão a qualquer fritada: Uma frigi-

deira de camarões, etc.

Fructa-de-Conde, s. f. (Rio

de Jan.) o mesmo que Ata.

Fruita, s. f. (provs. do N.) especie de bolo feito de farinha de mandioca, assucar e pimenta da India. Tambem lhe chamam doce de pimenta (João Ribeiro).

Fuá, adj. (R. Gr. do S.) o mesmo

que Aruà.

Fubá, s. m. farinha de milho ou de arroz moida na mó. || No Algarve chamam Xerêm a essa farinha de milho, de que se fazem papas (Aulete). || Etym. Tem origem no termo Fuba da lingua bunda; mas na Africa se dá esse nome a qualquer especie de farinha (Capello e Ivens, Serpa Pinto). No Brazil o fubá de milho é cousa differente da farinha de milho. Esta se consegue pisando o milho no pilão, e deseccando-a ao fogo. O fubá de milho é preparado a frio. Engana-se Aulete, quando, em referencia ao Brazil, inclue a fa-

rinha de mandioca na denominação de fubi.

Fubéca, s. f. (Minas-Geraes) sova (D. Müller).

Fumo, s. m. nome vulgar não só do tabaco de fumo, como da propria planta em vida.

Funca, s. e adj. m. e f. (S. Paulo) pessoa ou cousa de pouco prestimo, mau, ruim: Aquelle homem é um funca. Tivemos hoje um jantar funca.

Fura-bôlo, s. m. e f. intromettido, curioso, que procura ingerir-se em todos os negocios. || Fura-bolo é tambem o nome popular do dedo indicador. Em Portugal dizem, n'este caso, Fura-bolos (Aulete).

Furádo, s. m. (Bahia) o mesmo

que Furo.

Fúro, s. m. estreito entre duas ilhas, ou entre uma ilha e a terra firme. Corresponde àquillo a que em terra chamam atalho, porque torna mais breve o trajecto das canoas e outras embarcações pequenas. No Pará, quando o furo comprehendido entre uma ilha e a terra firme é muito extenso no sentido do comprimento, lhe chamam Paranámirim. Na Bahia dão ao Furo o nome de Furado.

Furrundú (1º), s. m (S. Paulo) especie de doce feito de cidra ralada, gengibre e assucar mascavo. Tambem

dizem Furrundum.

Furrundú (2º), s. m. (S. Paulo) especie de dansa, de que usam os camponezes.

Furrundum, s. m. (S. Paulo)

o mesmo que Furrundii (1º).

Futicar, v. tr. (Rio de Jan.) coser ligeiramente e a grandes pontos qualquer roupa, ou seja para disfarçar alguma rasgadura accidental, ou seja para terminar qualquer costura que não admitte demora. Em S. Paulo, Bahia e Pernambuco dizem fuvicar.

Fuxicar, v. tr. o mesmo que futicar.

Fuxíco, s. m. (Serg.) mexerico,

intriga (João Ribeiro).

Gajão, s. m. titulo obsequioso de que usam os Ciganos para com as pessoas extranhas a sua raça. Meu gajão equivale a meu senhor, ou cousa semelhante.

Dicc. DE Voc. 5

66

Galaláu, s. m. (Bahia) homem de elevada estatura. Corresponde ao

Manguari de S. Paulo.

Galpão, s. m. (R. Gr. do S.) varanda, alpendre, ou galeria aberta adherente a uma casa de habitação. Sob a forma Galpon, é usual em todos os estados americanos de origem hespanhola, e foi delles que o recebemos. || Etym. E' voc. da lingua azteca (Zorob Rodriguez).

Gambá, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que Saruê.

Gambôa, s. f. (littoral) pequeno esteiro que enche com o fluxo do mar e fica em secco com o refluxo. Em Pernambuco, como em Portugal, chamam a isso Cambôa; e no littoral do Piauhy e Maranhão, *Igarapé*. || Em Portugal Gambôa é a fructa do Gamboeiro, variedade do Marmeleiro (Aulete).

Gangão, s. m. (Bahia) espiga de milho atrophiada, contendo poucos grãos, e esses dispersos pelo sabugo. Tambem lhe chamam Dente de velha, e Tambueira. No Rio de Janeiro dão-lhe o nome de Catambuêra, que entretanto se estende a todos os fructos ve-

getaes mal desenvolvidos.

Gangôrra (1º), s. f. (Rio de Jan. e outras provs.) nome de um apparelho destinado ao divertimento de rapazes, e consiste em uma trava apoiada pelo meio em um espigão, sobre o qual gira horizontalmente e em cujas estremidades cavalgam. Em Portugal lhe chamam Arreburrinho; no Ceará e outras provincias do norte João-Galamarte; em Pernambuco Jangalamaste; e em Minas-Geraes Zangaburrinha. || Moraes menciona Gangorra como termo obsoleto de significação incerta, talvez designando alguma molestia, o que não me parece de bom conceito. G. Soares, na descripção das madeiras de construcção da Bahia, falla muito da Gangorra como de peça necessaria nos engenhos de assucar. Attentemol-o no seguinte trecho. - « Juquitibá é outra arvore real, façanhosa na grossura e comprimento, de que se fazem Gan-gorras, mesas de engenhos e outras obras, e muito taboado; e já se cortou arvore destas tão comprida e grossa, que deu no comprimento e grossura duas Gangorras, que cada uma, pelo menos, ha de ter cincoenta palmos de comprido, quatro de assento e cinco de

Gangôrra (2º), s. f. (Piauhy) especie de armadilha que, para prender os animaes bravios, se estabelece ordinariamente entre desfiladeiros e boqueirões. Consiste em um pequeno curral em redor de uma cacimba ou aguada, com uma entrada ou porteira por onde facilmente entra o animal, e com uma sahida que é para elle um labyrintho. O animal engangorrado, ou se deixa pegar, ou terá de romper

ou de saltar a cerca (J. Coriolano).

Ganja, s. f. vaidade, presumpção:
Tua ganja não tem razão de ser. Deixa-te dessas ganjas, que mal cabem a um homem serio. Não dês ganja áquella mulher, já tão disposta a se julgar o prototypo da perfeição. | Obs. Moraes não menciona este vocal·ulo. Aulete da-o como nome de resina extrahida de uma especie de canhamo, e é a base do haschisch. Isto nada tem que ver com o nosso vocabulo, do qual é

apenas o homonymo.

Ganjento, adj. vaidoso, presumido: Depois que o irmão entrou para o ministerio, ficou José tão ganjento que mal o podem abordar seus amigos. Minha filhinha está toda ganjenta com o vestido que lhe deu de festa a madrinha. | Obs. Moraes escreve gangento; mas, como o radical deste adjectivo è seguramente ganja, parece-me que a orthographia que adopto è mais razoavel. Este auctor não menciona este vocabulo como exclusivamente brazileiro; mas Aulete o supprimiu, o que me faz pensar que não é usado em Portugal.

Gapuia, s. f. (Valle do Amaz.) modo de pescar que consiste em fazer o que chamam Mucuoca, isto é, atravessar o riacho com aninga e tujuco encostados em paus cravados a prumo, afim de não passar toda a agua; e em bater o timbo, para fazer sobrenadar o peixe se o logar é algum tanto fundo; e se o não é, toma-se o peixe à mão, sem o auxilio do timbó (Baena).

Gapuiar, v. intr. (Valle do Amaz., Maranhão) pescar nos baixios um pouco ao acaso, lançando o harpão para o pirarucú ou a flecha para o tambaqui, tucunaré e outros peixes aqui e alli; apanhar camarões em cestos nas pequenas lagóas; tomar pequenos peixes à aventura nos baixos; procurar uma cousa qualquer ao acaso da sorte (J. Verissimo). || Esgotar a agua que resta na vasante do pequeno rio tapado, por meio do Pari, para pegar o peixe miudo que nelle fica (B. de Jary). || Esgotar uma lagóa, para deixar o peixe em secco. || Extrahir a agua de pequenos poços ou riachos, com o fim de apanhar o peixe (Seixas).

Garajáu, s. m. (Pern.) especie de cesto oblongo e fechado, em que os camponezes conduzem gallinhas e outras aves ao mercado. No R. Gr. do N. é o Garajáu um apparelho para conduzir peixe secco. Compõe-se de duas peças chatas e quadrangulares, com cerca de 66 centimetros de compri-mento e 55 de largura, formada cada peça por quatro varas presas pelas extremidades, cheio o intervallo com embiras ou palhas de carnahuba tecidas em malhas largas. Sobre uma dessas peças deitada no chão arrumam cuidadosamente o peixe secco e o cobrem com a outra peça, atando as extre-midades, para que não se desliguem durante a marcha (Meira). | Moraes menciona Garajão e Aulete Garajãu: o primeiro como ave maritima da costa de Guine; o segundo como ave palmipede, com o nome zoologico de Sterna fluviatilis. Não lhe encontro analogia possivel com o nosso vocabulo.

Garápa, s. f. nome commum a diversas bebidas refrigerantes. Em S. Paulo, Goyaz e Matto-Grosso dão esse nome ao caldo da canna, e tambem lhe chamam Guarápa. Em algumas provincias do norte Gárapa picáda é o caldo da canna fermentado, e o nome de Garápa se applica tambem a qualquer bebida adoçada com melaço. Segundo Simão de Vasconcellos, Garápa é o termo com que os Tupinambás designavam uma certa bebida feita com mel de abelhas. Em Angola, no dizer de Capello e Ivens, entenide-se por Garápa uma especie de cerveja feita de milho e outras gramineas, à qual

dão tambem os nomes de *Ualia* e quimbombo, conforme as terras.

Garimpar, v. intr. (Minas-Geraes) exercer o officio de Garimneiro.

Garimpeiro, s. m. (Minas-Geraes) nome que se deu outr'ora a uma especie de contrabandistas, cuia industria consistia em catar furtivamente diamantes nos districtos em que era prohibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço legal da mineração. Para exercerem seu arriscado officio, os garimpeiros penetravam em magotes nos lugares mais ricos em diamantes e os procuravam. Emquanto uns executavam este serviço, outros se postavam de sentinella nos pontos altos, afim de avisal-os da approximação de soldados. Então se refugiavam nas montanhas mais escarpadas, onde não podiam ser alcancados. | Etym. Pelo que diz St. Hilaire, o nome de Garimpeiros não é mais do que a corruptela de Grimpeiros, que foi dado a esses aventureiros em allusão à Grimpa das montanhas em que se ocultavam. Aulete, mencionando esse vocabulo, o da como pouco usado, mas nada diz a respeito de sua nacionalidade.

Garóa, s. f. (provs. merid.) chuvisco. || Etym. E' vocabulo de origem peruana. No Perù dizem Garùa, e assim tambem no Chile e em outros paizes hispano-americanos.

Garoar, v. intr. (provs. merid.) chuviscar. Tambem dizem garuar.

Garoupeira, s. f. especie de embarcação que se emprega na pesca da garoupa nos baixos dos Abrolhos, e da qual fazem grandes salgas, constituindo a industria capital de Porto-Seguro, e seu maior commercio de exportação. E' armada com um mastro a meio, e um outro pequeno â pôpa, onde se iça uma vela chamada burriquete (Dicc Mar. Braz.).

quete (Dicc Mar. Braz.).

Garrão, s. m. (R. Gr. do S.)
nervo da perna do cavallo. || Etym.
Do castelhano Garron, significando esporão das aves, e em Aragão calcanhar.

Garróte, s. m. bezerro de dous a quatro annos de idade. O homonymo portuguez significando arrocho.

coto de páu com que se da volta ao laço posto no pescoço, para estrangular, não póde ser a origem do nosso vocabulo.

Garroteádo, a, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do couro que, convenientemente sovado e batido, tornase nimiamente macio: Couro garroteado

(Coruja).

Garrotear, v. tr. (R. Gr. do S.) sovar e bater o couro, até amacial-o bem. | Etym. E' verbo antiquado da lingua castelhana, significando dar arrochadas, pauladas, bastonadas

(Coruja).

Garrucha s.f. pistola de grande dimensão. ¶ Tanto em portuguez, como em castelhano, aquillo a que chamam garrucha è cousa mui differente. ¶ No R. Gr. do S. a garrucha è o bacamarte de bocca de sino; e figuradamente dão esse nome à india velha (Cesimbra).

Garúa, s. f. o mesmo que Garôa. Garuar, v. intr. o mesmo que

Faroar.

Gassába, s. f. o mesmo que

Igassába.

Gateádo, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo baio com as crinas côr de flexa (Coruja). || Segundo Cesimbra, é o cavallo de pêlo amarelloavermelhado.

Gato do matto, s. m. o mes-

mo que Maracajà.

Gaúcháda, s. f. (R. Gr. do S.) acção propria de gaúcho; astucia, ardil (Valdez).

Gaúchar, v. intr. (R. Gr. do S.) praticar o gaúcho os seus costumes, ou imital-os um estranho (Valdez).

Gaúchíto, s. m. (R. Gr. do S.) dim. de gaúcho, gaúchinho, pequeno

gaucho (Cesimbra).

Gaúcho, s. m. (R. Gr. do S.) habitante do campo, oriundo, pela maior parte, de indigenas, portuguezes e hespanhoes. São naturaes não só das republicas platinas como do R. Gr. do Sul. Dão-se à criação do gado vaccum e cavallar, e são notaveis por seu valor e agilidade.

Gaudério, a , adj. parasita , amigo de viver à custa alheia. || Etym. Ainda que pareça ser termo portuguez

de origem latina, não o encontro em diccionario algum da nossa lingua. Aulete menciona *Gaudio* com a significação de alegria, regosijo, folia e brinquedo.

Generôso, s. m. (R. Gr. do S.) ente phantastico que, segundo a crendice popular, era o terror das familias no territorio das Missões. Entrava invisivelmente nas casas, fazia barulho pelos quartos, tocava instrumentos musicaes, qual a viola, e nas noutes de baile, no calor da dança, sentiam-lhe as pisadas, e aproximando-se do tocador da viola cantava esta quadrinha:

Eu me chamo Generoso, Morador em Pirapó; Gosto muito de dançar Com as moças de paletot (Cesimbra).

Genipápo, s. m. V. Jenipápo. Geraes (1º), s. m. pl. diz-se que alguem está nos seus geraes, quando vive satisfeito com a posição que occupa. Equivale a não caber em si de contente: Aquelle sujeito, que tanto desejava um emprego publico, está nos seus geraes, depois que o nomearam inspector das escolas municipaes.

Geraes (2°), s. m. pl. (Ceara, Piauhy) lugares longinquos, ermos e invios, onde não costuma penetrar gente: Perdi-me naquelles Geraes, sem mais poder atinar com a direcção que me cumpria seguir (J. Galeno).

Geral, s. m. (Par. do N., R. Gr. do N.) logar coberto de matto: Aquella parte da provincia é um geral. Meu roçado, dantes tão bem cultivado é hoje um geral (Meira).

Geralista, s. m. e f. (provs. merid.) nome que muitas vezes dão ao natural da provincia de Minas-Geraes, em lugar de Mineiro.

Gerebita. V. Jerebita.

Gia. V. Jia.

Gibão, s. m. (provs. do N.) especie de veste de couro, de que usam os vaqueiros, no exercicio de sua profissão. || Etym. E' voc. portuguez, salvo a applicação que lhe dão no Brazil.

Giboia, s. f. V. Jibóia. Giló, s. m. V. Jiló. Gimbo, s. m. V. Jimbo.

Ginetáço, s. m. (R. Gr. do S.) ginete que cavalga bem e com garbo

(Coruja). | Aulete escreve erradamente Ginetaco.

Ginête (1°), s. m. cavalleiro: Aquelle sujeito é um bom ginete. || Tambem designa, como em Portugal, um cavallo de boa raça.

Ginête (2º), s. m. (Ceard) especie de sella grosseira fabricada no paiz, e da qual usam os vaqueiros no exercicio da sua profissão. E' de assento raso, sem coxim, nem relevo algum atraz, nem dos lados. As abas terminam quasi sempre em linha recta e não curva, como as das sellas ordinarias (Meira).

Giqui, V. Jiqui. Girau. V. Jirau.

Giz, s. m. (Pern., Par. do N., Ceará) traço rectilineo, a ferro quente, com que se assignala o animal vaccum, indicando, por occasião de inventario, que esse animal já foi contado. E' tambem a contra-marca que se põe em um animal, logo que passa para outro possuidor.

Gizar, v. tr. (Pern., Par. do N., Ceard) assignalar o animal vaccum, por meio do traço a ferro quente, chamado Giz.

Goyâno, a, s. natural da prov. de Goyaz. || adj. que pertence à prov. de Goyaz.

Gomma, s. f. (Bahia e outras prov. do N.) o mesmo que Tapioca. Gongá (1º), s. m. (Rio de Jan.)

Gongá (1°), s. m. (Rio de Jan.) especie de cestinha com tampa. || Etym. Vem da lingua bunda Ngonga. || Tambem lhe chamam Quitungo (V. de Souza Fontes).

Gongá (2°), s. m. e adj. (provs. do N.) nome de uma especie de Sabiá pouco

apreciado: Sabiá-Gongá.

Gorgulho, s. m. (Minas-Geraes) fragmentos das rochas ainda angulosas, no meio das quaes se encontra o ouro nas lavras chamadas de gupiara (St. Hilaire). Pequenos seixos de grês, de quartzo e de silex roliços, ora soltos e ora ligados entre si, por meio de uma argila amarella e vermelha da natureza da ganga (Castelnau). Na mais geral accepção, Gorgulho é, tanto no Brazil como em Portugal, o nome vulgar de um pequeno Coleoptero, que ataca os celleiros.

Gramádo, s. m. terreno plantado de grama, com destino à pastagem ou à ornamentação de jardins. [adj., coberto de grama: Um campo gramado.

Gramar, v. tr. cobrir de grama um terreno: Occupo-me agora em gramar o meu jardim. ¶ Afora a significação brazileira, o verbo gramar é portuguez em outros sentidos, e como tal usual tambem entre nós, como, por exemplo, gramar um susto, gramar uma sóva; mas n'este caso não póde, como o nosso, ter a sua origem, na graminea a que damos particularmente o nome de grama; e é portanto erronea a etymologia affirmada por Aulete.

Granar, v. intr. engraecer o

milho.

Graxear, v. intr. (R. Gr. do S.) namorar (Coruja). E' expressão usual entre a gente do campo.

Gré, s. m. (Par. do N.) o ultimo dos tres compartimentos de um curral de pescaria, e onde, por meio de uma rede apropriada, se apanha o peixe (Souza Rangel). No Rio de Jan. lhe chamam viveiro.

Grógójó, s. m. (Alagôas) especie de cucurbitacea semelhante ou identica ao porongo do Sul, de que se fazem as cuias de mate (Severiano da Fonseca). E' a Cucurbita ovoide dos

botanicos (Aulete).

Gróta, s. f. terreno em plano inclinado na intersecção de duas montanhas. E' mui apropriado à cultura das bananciras, por tel-as ao abrigo das ventanias. Etym. Parece ser uma modificação de gruta. Allete, referindo-se, sem duvida, a Portugal, define gróta: «Abertura na margem do rio, que fazem as aguas das enchentes, por onde se lançam para dentro dos campos e se despejam na descida.

Grumixá, s. m. (Minas-Novas) especie de casulo corneo que se encontra nos rios, pertencente a uma larva. Tem de comprimento meia pollegada (0<sup>m</sup>,01875). São lisos, lustrosos e negros. Com elles fazem braceletes os selvagens Macunis (St. Hilaire). || Cumpre fazer observar que ha na prov. do Esp.-Santo, com o nome de Crūbiad, um ribeiro que desce da cordilheira dos Aimorés

por entre rochedos, nos quaes se encontra certa especie de coral mui fragil, de côr escura, com que as mulheres dos Botocudos costumam enfeitar a cabeça, pescoco, braços e pernas (Cesar Marques). Não duvido nada que as palavras Grumixà e Crubixà, se differenceem apenas pela pronuncia, e sejam ambas a corruptela de Curubiwa. Poucas le-guas ao norte da villa do Prado, na prov. da Bahia, ha uma enseada de-nominada *Curumuwatyba* por uns, e *Curubuwatyba* por outros, havendo até quem lhe chame Crumuxatyba. Tudo isso parece indicar que são todos a corruptela de um radical commum, e que esse radical é o termo Curubi. Tanto mais o creio assim, que Cesar Marques menciona tambem, no seu Dicc. hist. geogr. e estat. da prov. do Esp.-Santo, um ribeiro com o nome de Curubixa-mirim.

Grumixama, s. f. fructa da Grumixameira, arvoreta do genero Eugenia (E. brasiliensis) da familia das Myrtaceas. | Etym. Do tupi Ybamixana

(Voc. Braz.).
Guabijú, s. m. (R. Gr. do S.) fructa do Guabijueiro, arvoreta do genero Eugenia (E. Guabiju), da familia das Myrtaceas. || Etym. E' voc. tupi. Guabirába, s. f. fructa da

Guabirabeira, nome commum a duas especies de Myrtaceas, pertencentes ao genero Abbevilia e Eugenia, sendo esta natural do Ceará, e a outra da Bahia e Pernambuco. | Etym. E' voc. tupi.

Guabiróba, s. f. fructa da Guabirobeira, nome commum a diversas especies de Myrtaceas pertencentes aos generos Psidium e Eugenia. | Etym.

E' nome tupi.

Guabirú, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) nome vulgar do Rato de casa, de grande especie (Mus tecto-rum?). || Etym. E' voc. tupi. || Houve em Pernambuco um partido politico ao qual seus adversarios, os Praieiros, deram por mofa o nome de Guabiru.

Guacá, s. m. (S. Paulo, Rio de Jan.) nome vulgar de duas especies de Sapotaceas fructiferas. | Etym. E' voc.

tupi.

Guachito, s.m. (R. Gr. do S.) diminutivo de Guacho (Cesimbra).

Guácho, s. m. (R. Gr. do S.) cavallinho ou bezerro criado em casa. Equivale a engeitado, por não ser alimentado pela propria mãe (Coruja). E' usual em todos os Estados da America Meridional. No Perú e Bolivia dizem quacha. | Etym. Tem a sua origem em Huaccha, da lingua quichua. significando orphão, pobre. Em ai-mara, huajcha tambem significa orphão. Em araucano huachu se traduz por filho illegitimo, e animaes mansos e domesticados (Zorob. Rodriguez). || Em guarani quacha è o equivalente de menina, empregado no vocativo (Montova).

Guajerú, s. m. arbusto fructifero do genero Chrysobalanus (C. Icaco) da familia das Rosaceas. Tambem lhe chamam Guajuru, e no Para Uajuru. E' o Abajeru de Gab. Soares. Vegeta nos areaes do littoral. | Etym. E' voc.

de origem tupi.

Guajurú, s. m. o mesmo que

Guajerii.

Guampa, s. f. (R. Gr. do S., Parana, S. Paulo) nome que no campo dão geralmente ao chifre do boi; e mais particularmente quando o preparam a guiza de copo para beber agua em viagem. || Etym. Este nome nos veiu por intermedio das republicas platinas, onde é usual. No Chile dizem Guámparo (Zorob. Rodriguez); mas este auctor nada diz a respeito de sua origem.

Guando, s. m. (Rio de Jan.) fructa do Guandeiro (Cytisus cajanvs), arbusto da familia das Leguminosas. Come-se-lhe a semente à guiza de er-vilhas. Em Pernambuco lhe chamam Guandii, e na Bahia Andii. E' planta exotica e provavelmente introduzida

da Africa.

Guandú, s. m. (Pern.) o mesmo que Guando.

Guapéba, s. f. nome commum a diversas especies de plantas fructiferas pertencentes à familia da Sapotaceas. Tambem dizem Guapeva.

Guapetão, adj. m. (R. Gr. do S.) augmentativo de guapo, valentão

(Cesimbra).

Guapéva, s. f. o mesmo que Guapeba.

Guapito, adj. m. (R. Gr. do S.) diminutivo de guapo.

Guapurunga, s. f. (S. Paulo, Parani) fructa da guapurungueira, arbusto do genero Marliera (M. tomentosa) da familia das Myrtaceas. || No Paraguay e em Bolivia é esse o nome que dão à jabuticaba, outra Myrtacea do genero Myrciaria. | Etym. E' voc. de origem tupi.

Guaquica, s. f. (Rio de Jan.) planta fructifera pertencente ao genero Eugenia da familia das Myrtaceas. || Etym. E' provavel que este vocabulo

seja de origem tupi.

Guará (1º), s. m. nome vulgar de uma especie de mammifero pertencente ao genero Canis (C. jubatus). Etym. E' alteração de Aguará, nome que lhe davam os aborigenes tanto do Brazil meridional, como do Paraguay.

Guará (2º), s. m. nome vulgar de uma especie de ave do genero Ibis

(I. rubra) pertencente à ordem das Pernaltas. Etym. Do tupi Guyrà-piranga, ave vermelha.

Guaraná, s. m. especie de massa durissima feita com a fructa de massa durissima feita com a fructa de uma planta do Amazonas chamada guarana (Paullinia sorbilis). E' invenção dos indios Maues, os quaes faziam disso um myst rio. Hoje, porém, esta no dominio de todos. Usa-se desta preparação como bebida refrigerante. Para isso rala-se de cada vez uma colherada da massa, a qual se deita em um copo com agua e assucar, mexe-se e toma-se. As propriedades medicinaes do Guarana são notaveis.

Guarápa, s. f. (S. Paulo) o

mesmo que Garára.

Guarda-peito s. m. (Sertões do N.) pedaço de pelle que se ata ao pescoço e cintura; resguarda o peito do vaqueiro e lhe serve de collete.

Guaríba (1º), s. f. nome commum as duas especies de Quadrumanos do genero Mycetes, aos quaes no Rio Gr. do Sul e em Matto-Grosso chamam Bugio. Creio tambem que em algumas partes do Brazil os conhecem por Barbados. || Etym. E' vocabulo tupi, mencionado por G. Soares. Não tratam, porém delle nem o Voc. Braz., nem o Dicc. Port. Braz, e nem tão pouco Montoya. No Pará dão á Coqueluche o nome de Tosse de Guariba.

Guaríba (2º), s. f. (Pará) o mesmo que Catimpuêra.

Guariróba, s. f. nome vulgar de uma especie de Palmeira do genero Cocos (C. oleracea), a qual fornece um palmito amargoso mui apreciado.

Guasca (1º), s. f. (R. Gr.do S.) tira ou correia de couro cru (Coruja). Etym. Do quichua huasca significando soga, cordel (Zorob. Rodriguez).

Guasca (2°), s. m. (R.Gr. do S.) o mesmo que Caipira. || Obs. E' de notavel injustiça a alcunha de Guasca applicada aos habitantes do campo naquella provincia. Guasca, com a significação de tira de couro cru, é o instrumento o mais grosseiro que se pode imaginar; entretanto que o camponez d'alli, ainda mesmo o da classe mais humilde, é notavel pela polidez de que usa para com todos. Não só nas republicas platinas como no Chile e outras partes da America Meridional dão ao homem do campo o nome de Guaso, cuja origem è huasa da lingua quichua, segundo Zorob. Rodriguez. Devemos pensar que Guasca, no caso de que se trata, não é mais do que a corruptela de Guaso.

Guascaço, s. m. (R. Gr. do S.) golpe ou pancada dada com a guasca. Guasquear, v.tr. (R. Gr. do S.)

açoutar com a guasca.

Guassú, adj. voc. tupi, significando grande, e do qual nos servimos muitas vezes para distinguir certos objectos maiores que outros. Os menores distinguimol-os pelo adj. da mesma lingua mirim : Arassa guassi, Arassa mirim ; Tamandua guassu, Tamandua mirim. | Tambem, por motivo de euphonia se pronuncia assú, uassu, ossu e ussu. Quando a penultima syllaba do substantivo é aguda se usa de ussú (Anchieta) : Taquara, Taquarussu, etc.

Guaxe, s. m. nome vulgar do Cassicus haemorrhous, especie de passere commum a todas as provincias do Brazil e em geral à America intertropical. Vive em grandes bandos, e é notavel, não só pelo canto que lhe e proprio, como pela facilidade de imitar o de outras aves e a voz de quaesquer animaes. Seus ninhos têm a forma de uma bolsa pendurada nos ramos das arvores altas. Tem outros nomes vulgares conforme as provincias Xexéu, Xiéu, Japu, Japujuba, Japim, João-Congo, etc. Além da especie comprehendida nesta extensa synonymia, conta-se mais o Japu-assu (Cassicus cristatus) e o Japumirim (Cassicus icteronotus).

Guaxíma s. f. nome commum a diversas especies de Malvaceas, de cuja fibra se fazem cordas. Em alguns logares lhe chamam Guaxuma. | Etym. E' corruptela do tupi Aquaixyma (Voc.

Braz.).

Guaxinim, s. m. especie de mammifero do genero Galictis (G. vittata ex-Martius) da ordem dos Car-

Guaxúma, s. f. o mesmo que Guaxima.

Guayába, s. f. fructa da Guayabeira, de que ha varias especies indigenas, pertencentes ao genero Psidium, da familia das Myrtaceas, e se compõe de arbustos, arvoretas e arvores. | Etym. Não sei se este vocabulo, geralmente usado no Brazil, è indigena ou exotico. O certo é que os mais antigos escriptores das cousas do Brazil, como G. Soares, Gandavo e outros, não o mencionam e só fallam do Arassa, nome ainda vulgar entre nos, designando a fructa de outras especies de Psidium

Guayabáda, s. f. doce secco feito com a guayába á maneira da mar-mellada. E' o que em Portugal chamam tambem doce de tijolo. Na Bahia lhe

chamam Doce de arassà.

Guayáca s. f. (R. Gr. do S.) bolsa de couro presa a uma cinta, e na qual o viajante guarda dinheiro e outros objectos de pequenas dimensões. Etym. Do quichua huayaca (Zorob.

Rodriguez).

Guenzo, adj. (Campes, S. João da Barra) diz-se do individuo que, por fraqueza ou outro qualquer soffrimento, anda penso de um lado (Coutinho). || (Pern., Par. e R. Gr. do N.) s., e adj., magriço, enfesado, pernilongo. **Guinilha**, s. f. (Rio Gr. do S.) o mesmo que Esquipado.

Gupiára, s. f. (Minas-Geraes) nome que nas regiões auriferas dão a uma especie de cascalho em camadas inclinadas nas fraldas das montanhas, e donde se extrahe ouro.

Gurí (1º), s. m. (R. Gr. do S) denominação geralmente dada ás crian-cas. || Etym. Do guarani Ngyri, titulo que dão os pais ás crianças do sexo

feminino (Montova).

Gurí (2°), s. m. (Rio de Jan. e algumas prov. do N.) nome que dão ao bagre pequeno. Em Alagôas ao bagre grande chamam Guri-guassu.

Etym. E' voc. tupi.

Guríba, adj. m. e f. (Rio de Jan.) que tem as pennas arripiadas: Gallinha guriba. Gallo guriba.

Gurirí, s. m. (Rio de Jan., Bahia) nome vulgar de uma especie de Palmeira pertencente ao genero Diplote-mium (D. maritimum). Etym. E' voc.

Guríta, s. f. (sertão da Bahia)

egua velna.

Gurugumba, s. f. (Campos, S. Fidelis) especie de cacete. | Etym. E' o nome de certa madeira mui rija, propria para bengalas (S. Coutinho).

Gurupêma, s. f. o mesmo que Urupêma.

Haragâno, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo difficil de pegar-se, por isso que foge, quando delle se apro-ximam. | Etym. E' vocabulo castelhano, com a significação de mandião, ocioso, preguiçoso, e diz-se de quem foge ao trabalho e vive no ocio. Ha uma certa analogia entre o sentido moral desta expressão e o mau habito do animal que, não se deixando prender, foge ao serviço a que o querem obrigar.

Hechôr, s. m. (R. Gr. do S.) asno ou burro que serve de garanhão em uma manada de eguas, afim de promover a hybridação, de que resulta o gado muar. || Etym. E' vocabulo castelhano antiquado, com a significação de

fazedor.

Hep! int. (R. Gr. do S.) Usa-se no campo para excitar os animaes a andar. O h é aspirado (Coruja).

Herva, s. f. (R. Gr. do S., Parand) antonomasia da Congonha. || Tambem

chamam Herva a qualquer planta venenosa que se encontra nas pastagens, e essa denominação é geral a todo o Brazil.

Herval, s. m. (R. Gr. do S., Parana) matta em que domina a Herva-

mate ou Congonha.

Hervateiro, s. m. (R. Gr. do S.) individuo que negocia em hervamate.

Hiapiruára. V. Iapiruára. Hôsco, adj. (R. Gr. do S.) designativo do animal vaccum de côr escura, com o lombo tosfado. || Etym. E' vocabulo castelhano, significando fusco. (Coruja).

Iáca, s. f. (Maranhão) o mesmo

que inháca.

Iapiruára, s. m. (Pará) nome que os indios do Baixo Tapajoz dão aos que habitam o Alto Tapajoz, e significa gente do sertão (Baena). Este auctor escreve Hiapiruara; mas eu entendi dever supprimir o H, por desnecessario.

Igapó, s. m. (Para) pantano, charco, brejo coberto de mattos. | Etym. E' vocabulo de origem tupi e mui usado naquella provincia. Em guarani, Yapó tem tambem a significação de pantano. Na provincia do Parana, temos o rio Yapo. O nome de Oyapoc, dado ao rio que nos serve de limite ao norte com a Guiana-Franceza, tem a mesma origem, tanto mais que ha cartas em que, em logar daquelle nome, se usa de *Iapoc* e *Yapoc* (J. C. da Silva).

Igára, s. f. forma vulgar de ygara, nome que em lingua tupi se applica genericamente a todas e quaesquer embarcações, salvo os designativos especiaes para as distinguir umas das outras, conforme o systema e materiaes adoptados em sua construcção. Como tal, ainda hoje entra na composição de muitos vocabulos usuaes, como Igara-

pė. Igaritė, etc.

Igarapé, s. m. (Parà) rio pequeno ou riacho navegavel. || Longo e estreito canal comprehendido entre duas ilhas ou entre uma ilha e a terra firme.

No littoral do Maranhão e Piauhy, dão este nome áquelles pequenos esteiros a que em outras provincias chamam Gambôa ou Cambôa, e cuja navegabilidade depende do estado da maré. Etym. E' vocabulo do dialecto tupi do norte do Brazil, significando Caminho de canôa, isto é, Rio; e assim o traduz o Dicc. Port. Braz.

Igarité, s. m. (Pará) pequena emtarcação, cujo fundo, como as canoas, é de um só madeiro, alteada de falcas e chanfradas à prôa e pôpa, tendo à ré uma tolda, a que chamam Panacarica (H. Barbosa). Em Matto-Grosso dão o mesmo nome a uma especie de Chata (Cesario C. da Costa). | Etym. E' vocabulo tupi ligeiramente alterado pela substituição do êtê em itê. Os Tupinambás davam o nome de garêtê à canôa construida de uma só peça de madeira, para a differençar da "pé-ygàra, que erafei ta de casca de pau; da ygapeba, jangada; e da Piripiriygara, que o era de junco. A palavra ygarêtê decompõe-se em ygara, canoa, e êtê, expressão de superioridade qualitativa. Tambem lhe chamavam "b";ra" gara, cano de madeira.

Igarvana. Encontro este vocabulo em Moraes e em Aulete, com a significação de homem navegador. Moraes funda-se na auctoridade de Vieira. Ha, porém, manifesto erro de escripta; e deve-se ler Igaruána, cuja traducção litteral é morador na canoa,

e portanto navegador.

Igassába, s. f. (Pará) pote de barro de bocca larga geralmente, quer se destine a agua, quer sirva para guardar farinha, ou outros quaesquer generos. Tambem se applica o mesmo nome a grandes cabaças preparadas para o mesmo fim. D'antes se serviam os selvagens do Brazil (e talvez outro tanto façam as tribus que nos são pouco conhecidas) das Igassabas de barro à guisa de urnas funerarias, que en-terravam com os despojos de seus defuntos. Ainda hoje se encontram dessas urnas nos seus antigos cemiterios. Em Montoya ha ĭaçá, correspondendo ao tupi Igassaba. || Tambem dizem Gassaba.

Ilhápa, s. f. (R. Gr. do S.) nome que dão à parte mais grossa do Laço, a qual tem proximamente 2m,2 de comprimento e é presa na argola do laço

(Cesimbra).

Imbondo, s. m. (S. Paulo, Rio de Jan.) difficuldade, embaraco, obstaculo: Custou me a sahir d'aquelle imbondo, em que me haviam collocado as minhas relações politicas.

Imbú, s. m. (provs. do N.) fructa do Imbuzeiro (Spondias tuberosa), arvore da familia das Terebinthaceas.

Tambem dizem Umbu.

Imburí, s. m. (Bahia) o mesmo

que Buri.

Imbuzáda, s. f. (sertões do Norte) nome de um alimento feito de leite misturado com o sumo da fructa Imbi. Tambem dizem Umbuzida.

Inajá, s. m. (Para, Maranhão) palmeira do gen. Maximiliana (M. regia). || Etym. E' voc. tupi, identico a Indaia, bem que se appliquem às vezes a palmeiras de generos di-versos. || Os Tupinambás davam tambem o nome de Inaja à fructa da palmeira Pindoba.

Inambú, s. f. nome commum à diversas especies de aves do genero Crypturus, da familia das Perdiceas. Tambem lhe chamam Nambu, Nhambu, e Inhambu. [ Etym. E' voc. de origem

Indaiá, s. m., palmeira do genero Attalea (A. Indaya). || Etym. E'

voc. de origem tupi.

Indaiá-rasteiro, s. m. (Goyaz) palmeira do genero Attalea

(A. ewigua).

Indio, s. m. nome que se applica geralmente aos aborigenes da America, o que os confunde com os naturaes das Indias Orientaes. E' um erro ethnographico que se commetteu desde a descoberta da America, pela crença em que ficara Colombo de ter chegado à India. Modernamente tem sido propostos differentes nomes para distinguir os aborigenes americanos dos asiaticos, mas parece que a esse respeito nada se tem resolvido. No Brazil o vocabulo Indio é geralmente usado, mas ha outros alcunhas com que os designam, taes são Tapuio, Cabôclo e Bugre.

Ingá, s. m. fructa da Ingazeira, arvore do genero Inga da familia das Leguminosas, de que ha varias especies. || Etym. E' nome tupi. G. Soares

lhe chama Engà.

Ingurúnga, s. f. (Bahia) terreno mui accidentado, com subidas e descidas ingremes por entre morros, e de difficil transito (Aragão).

Inháca, s. f. mau cheiro parti-cular a certas cousas. A inháca da barata, da cobra, do persevejo, da febre (S. Roméro). No Maranhão dizem Idca (B. de Jary).

Inhambú, s. m. o mesmo que Inambie.

Inhúma, s. f. (Valle do Amaz.) o mesmo que Anhuma.

Intaipába, s. f. corruptela de Itaipava.

Intaipáva, s. f. corruptela de

Itaipava.

Intân, s. f. corruptela de Itân.
Inubia. — Os poetas, nos seus
versos, têm fallado da inubia, cousa que nem os guaranis das Missões, nem os tupis da costa, nem os omaguas do sertão conheceram: o nome generico de flauta em abañeênga era mimby, que, escripto mybu e tambem mubu, depois tornou-se inubie, expressão que a meu ver ajunta lettras de um modo avesso á indole do abañeênga (Baptista Caetano). Invernáda (1º), s. f. (provs. do

N.) chuvas rigorosas e prolongadas durante a estação pluvial, a que chamam Inverno, bem que tenha lugar no estio e outono do hemispherio austral. Em Portugal, a palavra Invernada tem a significação de inverno rigoroso, invernia; longa duração de m u tempo; chuveiros, frios, neves, ventos tem-

pestuosos como ha no inverno (Aulete). Invernáda (2º), s. f. (provs. merid.) nome que dão a certas pastagens convenientemente cercadas de obstaculos naturaes ou artificiaes, onde se guardam animaes cavallares, muares ou bovinos, para descançarem e recuperarem as forças perdidas nas viagens ou nos serviços que prestaram. Nas estancias do R. Gr. do S. a *Invernada* é tambem destinada para, durante o inverno, engordarem os novilhos, e fazerse às vezes alguma criação especial, como cruzamentos, etc.

Invernista, s. m. nome que dão aquelle que tem por industria proporcionar campos de pastagens para a invernada de gados.

Inverno, s. m. (provs. do N.) estação das chuvas, as quaes principiam ordinariamente em janeiro e vão até junho, julho e ás vezes até agosto.

. Ipú, s. m. (Ceará) o mesmo que Ypú.

Ipueira, s. f. (Sertões da Bahia, e de outras provs. do N.) o mesmo que

Irára, s. f. nome vulgar de uma especie de mammifero carniceiro do genero Galiciis (G. Barbara). Tambem lhe chamam Papa-mel, pela preferencia que dá a esse genero de alimento.

Iriz, s. m. (Macahé, prov. do R. de Jan.) nome de certa epiphytia particular ao caféeiro (Corrêa Netto).

Irizar, v. intr. (Macahé) ser o caféeiro atacado da epiphytia a que dão vulgarmente o nome de Iriz: Este anno irizou grande parte dos mens caféciros (Corrêa Netto). | Em portuguez, ov. tr. irizar significa abrilhantar com as côres do arco iris, o que não tem relação alguma com a molestia do caféeiro.

Isca! int. Voz com que se estimu-

lam os cães: Isca! Isca

Iscar, v. tr. (R. Gr. do S.) o mesmo que estumar. | Ha na lingua portugueza o homonymo iscar, com varias significações tambem usuaes no Brazil.

Isqueiro, s. m. pequena caixa de algibeira de ponta de chifre, onde os fumantes guardam a isca. | Moraes menciona isqueiro como synonymo de Eriophoro bastardo: Cardo isqueiro. Aulete não trata deste vocabulo.

Issá, s. f. (S. Paulo) V. Sauba. Itá, s. m. voc. tupi significando pedra, rochedo. Não usamos delle senão em nomes compostos, applicados sobretudo a localidades: Itaúna, Itáporanga, Itápuân, Itápeva, Itápuca, etc. Ha, entretanto, muitos nomes que se acham estropiados pela erronea anteposição do *I* ; taes são Tapémirim, Tapétininga, Tapirussú, Tapirapuan ; hoje convertidos em Itapémirim, Itapétininga, etc. o que lhes transtorna completamente a significação, e põe em embaraços os etymologistas menos adestrados na interpretação dos vocabulos de origem

Itacuan, s. m. (Para) nome de certa pedra amarella, que serve para alisar as panellas feitas á mão (Baena). Etym. Em guarani, è esse o nome que dão à pedra que serve de prumo ao anzól; e se decompõe em Itá, pedra, e cuân, cascalho, e assim dizem Pinda itacuân, que se traduz litteralmente por cascalho de pedra do anzol (Montoya).

Itaimbé, s. m. (R. Gr. do S. Parana) despenhadeiro, precipicio: O monte Corcovado do lado do mar termina por um Itaimbė. | Em Matto-Grosso lhe chamam Itambe ou Tromba (J. S. da Fonseca). Em varias provincias do Brazil ha logares denominados Itambé, visivel corruptela de Itaimbé. | Etym. E' voc. tupi, composto do Ità, pedra, rochedo; e aimbe, afiado, e tambem aspero como pedra pomes

para raspar (Montoya). Tambem dizem

Itaipáva, s. f. recife que, atravessando o rio de margem a margem, o torna vadeavel nesse logar. Como expressão topographica, é termo util e digno de ser adoptado. | Etym. E' voc. tupi. Em guarani dizem Itaipa (Montova). | Em Goyaz dão-lhe o nome de Intaipava e Intaipaba (Couto de Magalhães), o que não é mais do que uma corruptela. Leite de Moraes escreve Itaipava, quando se refere à navegação do Araguaya, e diz que é synonymo de Travessão. Nos rios do Maranhão, o Travessão é formado de areia. || No Amazonas dizem Entaipava (Castelnau).

Itambé, s. m. (Matto-Grosso) o mesmo que Itaimbé.

Itân, s.f. (Pará) nome de certos ornatos de pedra polida que se encontram nas urnas funerarias de antigos povos aborigenes (Couto de Magalhães). || Especie de conchas bivalves que se encontram nas areias dos rios. || Etym. E' voc. tupi e guarani. || Obs. A estas conchas chamam geralmente intan, por corruptela (Meira).

Itapéva, s. f. (Maranhão) especie de recife parallelo á margem dorio. || Etym. E' voc. tupi, significando pedra abril productiva de la companya de la compan dra chata, pedra larga. || E' nome de varias localidades do Brazil, e entre ellas a de uma villa em S. Paulo.

Ité, adj. (S. Paulo) insipido, insulso, sem gosto: Uma comida ité. Uma fructa ité.

Itupáva, s. f. (S. Paulo) corredeira, encachoeiramento nos rios (B.

Homem de Mello).

Ixe! int. ironica (S. Paulo e R. de Jan.) Pois não! Essa é boa! Esm Montoya ha yché ou niché com a significação de certamente, parecendo porém ser no sentido serio.

Jabá, s. m. (Bahia, Serg.) o mes-

mo que Charque.

Jabutí, s. m. nome commum a diversas especies de tartarugas terres-

tres. | Etym. E' voc. tupi.

Jabuticába, s. f. frueto da Jabuticabeira, de que ha varias especies, arvores, arvoretas e arbustos pertencentes ao genero Myrciaria, da familia das Myrtaceas. || No Paraguay e em Bolivia lhe chamam Guapurunga, nome que no Brazil pertence a outra especie de Myrtacea. || Etym. E' voc. de origem tupi.

Jaca, s. m. especie de cesto de forma variavel, feito de taquara ou cipó, para conduzir, as costas de animaes, carnes salgadas, peixe, toucinho, queijos, etc. | Etym. E' corruptela de Aiaca vocabulo tanto tupi, como guarani.

Jacamim, s. m. (valle do Amaz.)
nome commum a diversas especies de
aves ribeirinhas, do genero Psophia,
todas notaveis pela facilidade com que
se domesticam. || Etym. E' voc. tupi.

Jacaré, s. m. nome commum a diversas especies de *Crocodilus* que vivem nos rios. || *Etym*. E' voc. tupi.

Jacatirão, s. m. (R. de Jan., S. Paulo) arvore do gen. Miconia (M. Candoleana Triana) da familia das Melastomaceas (Glaziou). Como madeira de construcção, serve para caibros. Em S. Paulo extrahem d'ella uma resina que empregam como verniz.

Jacatupé, s. m. planta trepadeira do genero Pachirrhisus (P. angulatus) da familia das Papilionaceas, e cuja raiz tuberosa é comestivel. | Ētym. E' provavelmente de origem tupi.

Jacitára, s. f. (Pará) nome commum a diversas plantas do genero Desmoncus, da familia das Palmeiras. Na Bahia e outras provs. do N., lhes chamam *Titàra*, e em Matto-Grosso *Urumbamba*. || *Etym*. Todos esses synonymos são provavelmente de origem tupi.

Jacú, s. m. nome commum a diversas aves do genero Penelope, da ordem das Gallinaceas: Jucu-tinga, Jacucáca, Jacu-pemba, Jacu-assu, etc.

Jacúba, s. f. especie de alimento ralo feito de farinha de mandioca, que se deita em agua fria. No Pará e Maranhão, tambem lhe chamam tiquara e wibe. Usam della os viajantes do interior para applacar a fome, emquanto não ha outro meio de a satisfazer. Quando as circumstancias o permittem, addicionam-lhe assucar e summo de limão, o que a torna um refresco mui agradavel. | Etym. Jecuaciba, em tupi, e Jecoacu, em guarani, significam jejum. Não duvido que d'ahi provenha o vocabulo jacuba, attendendo a que, em falta de pão de trigo, é provavel que os jesuitas suieitassem seus penitentes, em dias de jejum, ao uso da farinha de mandioca molhada em agua fria. J. Verissimo pensa, porém, que é voc. de origem africana.

Jacuman, s. m. (valle do Amaz.) pôpa da canôa e por extensão o leme, que o selvagem não conhecia. O homem do jacumân, o arraes. || No Para não se da ao leme o nome de jacumân, e simplesmente se emprega este termo, em relação a pequenas canôas (montarias e pequenos igarités) que o não tem e são governadas por diversos movimentos que da ao remo o sujeito sentado á pôpa. A expressão usada e pegar o jacumân: Este curumim já sabe pegar o Jacuman, isto é, este rapazinho já sabe governar uma canda (J. Verissime). | Os Tupinambás da costa do Rio de Janeiro davam o nome de jacumân ou nhacumân à balisa de pescaria ou a umas varas a que se atava a embarcação, emquanto se pescava

(Voc. Braz.).

Jacumaúba, s. m. (Pará) piloto de uma canôa. Etym. E' voc. tupi. O Dic. Port. Braz. escreve jacumayba. Segundo Montoya, igaropitá cocára, em guarani, é a traducção de piloto. Diz J. Verissimo que o termo

77

Jacumaiba é hoje desusado, sendo substituido pela expressão homem do jacumân.

Jacutinga (1°), s. m. nome de uma ave da ordem das gallinaceas, pertencente ao genero Penelope e uma

das melhores caças do Brazil.

Jacutinga (2°), s. f. (Minas-Geraes) schisto ferruginoso e manganifero decomposto, ou pelo menos facilmente alteravel, o qual serve de ganga ao ouro (Cartelnau). Este autor escreveu erradamente jacotinga.

Jaguané (1º), s. m. nome de um pequeno cão bravio, refeito e com

riscas (Costa Rubim).

Jaguané, (2º) adj. (R. Gr. do S.) qualificativo do boi ou vacca que tem branco o fio do lombo, preto ou vermelho o lado das costellas e de ordinario a barriga branca (Coruja). Tambem se pronuncia Jaguanės (B. Homem de Mello). No Chile, dizem Aguanės: Um hermoso toro aguanės (Blest Gana).

Jaguapéba, s. m. (S. Paulo) nome de uma variedade de pequenos cães domesticos de pernas curtas. Etym. E' vocabulo tupi que se decompõe em Jagua, cão, e pêba, chato.

Jaguára, s. m. nome que em lingua tupi se da indifferentemente ao cão e á onça, e que muitas vezes se estende a mammiferos de outros generos, distinguindo-se, porém, uns dos outros por meio de epithetos. || Em S. Paulo, ainda é usual o nome de jaguára applicado ao cão que não tem prestimo para a caça.

Jagunso, s. m. (Bahia) o mesmo que Capanga (2°). || Aulete menciona este voc. brazileiro; mas escreve

jagunço.

Jamanta, s. m. jangaz, homemzarrão mal feito de corpo, desageitado. Em algumas provincias do Norte, dão esse nome ao calçado proprio para andar por casa: Um par de jamantas (Meira).

Jamarú, s. m. (Valle do Amazonas) especie de cucurbitacea grande, preparada como cuiambuca, afim de servir de vasilha para agua (J. Verissimo).

Jandiróba, s. f. V. Andiróba.

Jangáda, s. f. especie de balsa de sete a oito metros de comprimento sobre 2m,60 de largura, feita de seis paus de uma certa madeira mui leve, ligados entre si por meio de cavilhas de madeira rija. A jangada é princi-palmente destinada à pesca desde o norte da Bahia até o Ceará. Tambem a empregam como meio de transporte de passageiros, e neste caso são guarnecidas de um toldo, o dão-lhe o nome de paquete. Os dous paus do centro são os meios; os dous immediatos os bordos; e os dous ultimos as memburas. Segundo Juvenal Galeno, de prôa a popa, as suas partes accessorias são: 1º, Banco de vela, que serve para sus-tentar o mastro; 2º, Carlinga, taboleta com furos em baixo do banco de vela e em que se prende o pé do mastro, mudando-o de um furo para outro, conforme a conveniencia da occasião; 3º, Bolina, taboa que, entre os dous meios e junto ao banco de vela, serve para cortar as aguas e evitar que a jangada descaia para sotavento; 4º, Vela, uma grande e unica vela cosida em uma corda junto ao mastro, o que se chama palombar a vela ; 5, Ligeira, corda presa á ponta do mastro e nos espeques para segurar aquelle; 6°, Retranca, vara que abre a vela; 7º, Escôta, corda amarrada na ponta da retranca e nos caçadores. Para encher a vela de vento, puxa-se a escôta. 8º, Cacadores, dous tornos pequenos na proa; 9º, Espeques, dous tornos de 0m,22, com uma travessa e no meio uma forquilha. Na forquilha cada pescador amarra uma corda, e, quando é preciso, nella segura-se derreando o corpo para o mar, e assim aguentando a queda da jangada. Nos espeques e forquilha, col-loca-se o barril d'agua, o tauassu, a quimanga, a cuia de vela, a tapinambaba, o sambura e a bicheira; 10, Tauassi, pedra furada, presa a uma corda, e serve de ancora; 11, Quimanga, cabaça que guarda comida ; 12, Cuia de vela, concha de pau, com que se molha a vela; 13, Tapinambaba, ma-çame de linhas com anzoes; 14, Samburá, cesto de bocca apertada em que se guarda o peixe; 15, Bicheira, grande anzol preso a um cacete, com que se

puxa o peixe pesado para cima da jangada, afim de não quebrar a linha; 16. Banco de governo, banco à pôpa em que se assenta o mestre; 17, emfim, macho e femea, dous calcos a pôpa, onde se mette o remo, servindo este de leme. || Etym. E' termo usual em Portugal, bem que a Janyada de la não tenha a applicação que lhe dão no Brazil. Parece que este vocabulo é relativamente moderno na lingua por-tugueza. E' certo que, em 1587, já delle se serve Gabriel Soares ; mas anteriormente, em 1500, Vaz de Caminha, descrevendo a Jangada que vira em Porto-Seguro, lhe dà o nome de Almadia. Em tupi tem a Jangada o nome de Igapeba, que se traduz em Canoa chata.

Jangadeira, s. f. (provs. do N.) nome vulgar da Apeiba cymbalaria, arvore da familia das Tiliaceas, e cuja madeira, notavelmente leve, serve para a construcção das jangadas. Tambem lhe chamam Embira-branca. Os Tupinambás a denominavam Apeyba.

Jangadeiro, s. m. dono ou patrão de uma Jangada.

Jangalamaste, s. m. (Pern.) o mesmo que Gangorra (1º).

Janipába, s. m. V. Jenipapo. Janipápo. s. m. V. Jenipapo. Japá, s. m. (Valle do Amaz.) esteira tecida de folhas de palmeira. Serve de tolda à canoa, de tecto à barraca improvisada e de porta á casa (J. Verissimo). | E' também usual no Maranhão (B. de Jary).

Japecanga, s. m. nome commum a diversas plantas medicinaes de genero Smilaw, da familia das Smilaceas, e portanto congeneres da Salsa-

parrilha.

Japim, s. m. o mesmo que

Japú, s. m. o mesmo que Guaxe. Japujuba, s. m. o mesmo que

Jaracatiá. s. m. nome commum a duas ou mais especies de arvores do genero Caryca, da familia das Papayaceas, e cuja fructa é comestivel.

Jaraiúva, s. f. (Amaz.) palmeira do genero Leopoldinia (L. pulchra Martius).

Jaramacarú, s.m. (Valle do Amaz) o mesmo que Mandacarú.

Jararáca, s. f. nome commum a diversas especies de serpentes, e entre ellas o *Cophia atrox*. | *Etym*. Segundo Gab. Soares, os Tupinambás lhe chamavam *gereraca*. A descripção que elle faz deste ophidio cabe bem à chamada jararáca preguiçosa.

Jareré, s. m. o mesmo que Jerere.

Jarivá, s. m. o mesmo que Jerind.

Jassanan, s. f. pequena ave ribeirinha do genro Parra (P. Jaçana).

Jatahi (1°), s. m. especie de Mellipona, cujo mel é mui apreciado. Tambem lhe chamam Jati.

Jatahí (2º), s. m. nome commum a divers is especies de arvores do genero Hymenaea, da familia das leguminosas. Ha especies congeneres, a que chamam Jatoba.

Jatí, s. m. o mesmo que Jatahi (10).

Jatobá, s. m. o mesmo que Jatahi (20).

Jauára-icíca, s.f. (Pará) especie de resina ou breu de côr escura, cheiro activo e sabor acre, o qual se emprega como betume (F. Bernar-dino de Souza). | Etym. E' vocabulo do dialecto tupi do Amazonas e significa resina de cão.

Jauari, s. m. (Amaz.) palmeira do genero Astrocaryum (A. Javari). Javevó, adj. (S. Paulo) de

aspecto desagradavel, em relação ás pessoas : feio, mal amanhado no vestuario ; de gordura balofa : O noivo é bonito : mas a noiva e javevo. Apresentou-se javevo no baile; isto é, mal arranjado. — F., depois da molestia, ficou javevo (D. Anna Azevedo).

Jembé, s. m. (Minas-Geraes) nome de um espernegado de quiabo e outras hervas, com lombo de porco salgado e angú E' quasi o mesmo que o Caruru da Bahia, sem azeite de

dendê. Jenipapáda, s. f. (Alagôas) nome de uma especie de doce feito de Jenipapo cortado em pequenos pedaços e misturado com assucar a frio (B. de Maceió).

Jenipápo, s. m. fructa do Jenipapeiro, arvore do genero Genipa, da familia das Rubiaceas, de que ha varias especies. || Etym. E' vocabulo de origem tupi. || No Pará lhe chamam Janipápo (Baena), e assim se encontra em alguns chronistas antigos. Tambem se tem escripto Janipába e Genipápo.

Jerebita, s. f. o mesmo que Mandureba. | Moraes e Aulete es-

crevem Gerebita.

Jêrêré, s. m. (Pern. Par. e Rio Gr. do N.) especie de redefolle para pescar camarões. Tem a rede a forma de um sacco preso a um semicirculo de madeira com uma travessa diamentral, e é munido de um cabo de madeira no meio no arco. O pescador segurando nesse cabo e mergulhando o Jêrêré, passeia com elle pela agua e colhe a porção de camarões que lhe convem. ¶ No Rio de Jan. lhe chamam Pussá. Na Bahia o Pussá é um pequeno Jêrêré, destinado à pesca do siri. ¶ Ao Jêrêré tambem chamam Jurêré.

Jerimú, s. m. o mesmo que Ji-

Jerivá, s. m. (R. Gr. do S.) Palmeira do gen. Cocos (C. Martiana, Drude, Glaziou). Etym. Origina-se do tupi Jara"bå, nome que tambem lhe davam, ou a alguma especie congenere os Guaranis do Paraguay. Entre nos ha quem lhe chame Jarivá. No Rio de Jan. é mais conhecido por Baba-de-boi Na prov. de Matto-Grosso lhe chamam indifferentemente. Jerivá ou Juruná.

Na prov. de Matto-Grosso lhe chamam indifferentemente Jerivà ou Juruvà.

Jevúra, adj. m. (S. Paulo) nome que dão ao feijão plantado em fevereiro ou março, que é a estação da

secca (S. Villalva).

Jía, s. f. (Bahia) nome vulgar da Ran. || Elym. E' alteração de Juy, um dos nomes que, tanto no Brazil como no Paraguay, davam os aborigenes a essa especie de Batracio.

Jibóia, s. f. especie de ophidio de grande dimensão, pertencente ao genero Boa. E' congenere do Sucuri, mas vive em terra, entretanto que o outro habita as aguas doces.

Ji16, s. m. fructa do Jiloeiro, planta hortense do genero Solanum (S. Gilo), da familia das Solaneas. || Etym. E' de origem africana tanto

o producto como o respectivo nome. Tambem se tem escripto Giló.

Jimbelê, s. m. (S. Paulo) nome que dão à Cângica (2º) (B. Homem de

Mello).

Jinbo, s. m. dinheiro. || Etym. E' voc. da lingua bunda, e é o nome que no Congo dão à moeda representada por uma certa especie de concha. A outra qualquer especie de dinheiro chamam Quitare (Capello e Ivens). Tambem dizem Jimbongo. || Obs. E' tão somente por gracejo que nos servimos do termo Jimbo: Si eu tivesse Jimbo, compraria uma casa para minha residencia. || Moraes escreve Gimbo e Gimbongo. Aulete menciona Gimbo como nome de um passaro africano.

Jimbongo, s. m. o mesmo que

Jimbo.

Jiquí, s. m. (De Alagôas até o Pará) especie de nassa, que consiste em um cesto mui oblongo e afunilado, feito de varas finas e flexiveis. Para que o Jiqui funccione convenientemente, praticam os pescadores uma cerca que toma toda a largura do riacho, deixando no meio uma abertura na qual collocam a parte larga daquella nassa, ficando a estreita no sentido da corrente. O peixe impellido pela força da correnteza precipita-se no Jiqui e ahi fica preso. No Pará lhe chamam Cacuri (Baena) e tambem Jequi (J. Verissimo); no R. de Jan. Cacumbi (Silva Coutinho); em Matto-Grosso Juquià (Cesario C. da Costa), nome que, no Espirito-Santo, se applica a outra especie de nassa, e em Guarapuava a uma armadilha para tomar passaros. | Nas provincias do Norte, dão também o nome de Jiqui a uma entrada mui estreita nos curraes de pescaria, pela qual entra o peixe, sem mais poder sahir; e figuradamente a qualquer passagem nimiamente estreita. | Etym. E' voc. de origem tupi, tanto usual entre os Tupinambas do Brazil, como entre os Guaranis do Paraguay.

Jiquitáia, s.f. pó de qualquer pimenta do genero Capsicum, que, depois de bem madura e secca, é convenientemente triturada. Este pó, lançado em caldo, vinagre ou sumo de limão, serve de tempero à mesa. || Etym. Do

80

tupi Juquitaia, significando sal ardente.

Be' o que em Portugal chamam salnimenta.

Jiráu, s. m. especie de grade de varas sobre esteios fixados no chão, e mais ou menos elevados, segundo o mister a que se deve prestar. Ora é destinado a leito de dormir nas casas pobres : ora serve de grelha para moquear a carne ou peixe, ora para nelle expor ao sol objectos quaesquer. Tambem dizem Juráu. || Em algumas provincias do Norte, applicam igualmente o nome de Jirau a uma esteira suspensa e presa ao tecto da casa por quatro ou mais cordas, e serve para nella se guardarem queijos e outros generos, que ficam desta sorte ao abrigo dos ratos e demais alimarias damninhas (Meira). || Etym. E' voc. da lingua tupi, e parece corruptela de Jurau. Tem-se escripto Girdo e Girdu (Moraes, Aulete).

\*\*Jirimú, s. m. nome que, sobretudo nas provincias do Norte, dão à abobora amarella, especie de cucurbitacea de que existem muitas variedades. § Etym. E' voc. de origem tupi, que se pronuncia diversamente segundo as localidades: Jirimú, Jirimum, Jurumú, Jurumum. Gabriel Soares, tratando das variedades indigenas desta planta, a chama Gerumú. E' essa sem duvida a origem do Giromón dos Francezes, embora Larousse a vá procurar por la 1000.

no Japão. Jirimum, s. m. (Pern. Alagôas)

o mesmo que *Jirimu*.

Jissára, s. f. o mesmo que Assahi.

João-Congo, s. m. o mesmo que Guaxe.

João-Fernandes, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango.

João-Galamarte, s. m. (Par. do N., R. Gr. do N., Ceará) o mesmo que Gangorra (1º).

Johô, s. m. (Goyaz, Matto-Grosso) ave do genero Cryturus (C. noctivagus) da familia das Perdiceas. Em outras provincias lhe chamam Zabêlê. || Etym. E' vocabulo onomatopaico, que se deriva do canto desta ave, que mais se faz

ouvir durante a noute. Será talvez o Inambù-hôhô dos Guaranis, e o Inambù-torò do Pará. Esta ave pertence tambem à Fauna do Mexico; mas ignoro o nome vulgar que alli tem.

Jongar, v. intr. (Rio de Jan., Minas-Geraes, S. Paulo) dançar o iongo (B. Homem de Mello).

Jongo, s. m. (Rio de Jan., Minas-Geraes, S. Paulo) especie de dança de que em seus folguedos usam os negros nas fazendas. E' acompanhado por seus rudes instrumentos musicaes, como a puita, o tambor, etc. (B. Homem de Mello). E' analogo ao candombe, que se pratica nas mesmas provincias, e ao Maracatú de Pernambuco.

Juá, s. m. (Bahia e outras provs. do N.) fructa do Juazeiro, arvore do genero Zisyphus (Z. juazeiro) da familia das Rhamnaceas. || Tem o mesmo nome nas provs. do Sul diversas fructas da familia das Solaneas.

Júba, adj. m. e f. vocabulo tupi significando amarello. Este adjectivo não se manifesta senão em nomes compostos, cuja etymologia bem poucas pessoas conhecem, taes como Jurujuba, Guarajuba, Piracanjuba e outros. || No dialecto amazoniense, em vez de juba diziam tagua (Dicc. Port. Braz). || V. Taua.

Juláta, s. f. (Matto-Grosso) reça de panno em que se envolvem os Indios e Indias em falta de outra qualquer roupa. Corresponde à Tanga dos Africanos. || Etym. Parece-me ser vocabulo guaicuru.

Jundiá, s. m. nome commum a diversas especies de peixes d'agua doce, e entre elles o Patystoma Spatula. Tambem lhe dão o nome portuguez de Bagre. || Etym. E' vocabulo tupi.

Jupati, s. m. (Valle do Amazonas) palmeira do genero Rhaphia (R. vinifera) de que ha uma sub-especie ou variedade com o nome botanico de R. taedigera (Flor. Bras.). || Etym. E' voc. tupi.

Jupia, s. m. remoinho nas aguas de um rio, especie de voragem, que o navegador deve evitar para se não expôr a grande perigo. A respeito deste accidente fluvial, Silva Braga, na sua memoria A bandeira do Anhangüera a

Goyaz em 1772, diz o seguinte: « A minha canôa se viu perdida, porque, sahida das pedras, deu em um Jupiá, donde depois de dezesete ou dezoito voltas que nelle deu, a mesma violencia da agua a lançou para fora (Gaseta Litteraria).» Ainda em 1846, navegando eu nas aguas do Paraguay, deram os tripolantes da minha canôa o nome de Jupiá a um remoinho junto do qual passámos. Creio, porém, que esse vocabulo já não se conserva alli na linguagem popular. Em Goyaz está de todo perdido. Como nome proprio de localidade, existe em certa paragem do rio Paraná, abaixo da foz do Tieté. || No valle do Amazonas châmam-lhe Caldeirão.

Juquiá, s. m. (Esp.-Santo) espe-

cie de nassa feita de ubá e aberta nas duas extremidades. Terá uns 0m,80 de altura. E' destinado á pescaria nos logares rasos e lodosos dos rios e lagôas. O pescador levanta-o e fal-o cahir rapidamente na agua assentando no fundo a parte larga. Se acontece ficar preso um peixe, introduz o braço pela estreita abertura superior e o toma à mão (Saint-Hilaire). | Na prov. de Alagôas, dão a essa nassa o nome de *Cuvi* (B. de Maceió). Em Guarapuava, no Paraná, o *Juquid* é uma especie de ratoeira; mas designa-se mais particularmente com este nome uma certa armadilha para apanhar passaros, a qual consiste em um cestinho redondo com uma abertura de fórma conica por onde entra o animalzinho, e cuja extremidade interior termina por lascas ponteagudas de taquara, que lhe impedem o regresso (L. D. Cleve). | Em Matto-Grosso, como instrumento de pesca, o Juquià è o mesmo que Jiqui.

Juráu, s. m. o mesmo que Jiráu. Jurubéba, s. f. (Pern.) planta medicinal do genero Solanum (S. paniculatum) da familia das Solaneas. || Etym. E' provavelmente de origem tupi

Jurumbéba, s. f. (R. de Jan.) planta da familia das Cactaceas. || Etym. Alteração de *Ururumbéba*, nome tupi deste vegetal.

Jurumú, s. m. (Pará) o mesmo que Jirimú.

Jurumum, s. m. (Pará) o mesmo que Jirimú.

DICC. DE VOC. 6

Jurupêma, s. f. o mesmo que Urupêma.

Jururú, adj. triste. Applica-se sobretudo às aves e outros animaes que se conservam tristes, sem que nada os desperte, nem mesmo o pasto. Entretanto, se usa às vezes deste vocabulo em relação ao homem: Que tens que te vejo tão jururû? [Etym. E' vocabulo de origem tupi e guarani. Os Tupinambàs diziam Xe arurû, por estar tristonho (Voc. Braz.).

Juruté, s. m. (S. Paulo) nome de uma planta fructifera da familia das Cordiaceas.

**Jurutí,** s. f. nome de uma ou mais especies de aves do genero *Columba*, da familia das Gallinaceas.

Juruvá, s. m. (Matto-Grosso) o mesmo que Jerivá.

Jussára, s. f. o mesmo que Assahi. No Para dão o nome de Jussara à fasquia do caule da palmeira Assahi, de que se fazem ripas.

Laçáço, s. m. (R. Gr. do S.) golpe dado com o laço. Dar laçaços é açoutar com elle (Coruja). || Etym. E' termo que recebemos dos nossos vizinhos platinos.

Laçadôr, s. m. (R. Gr. do S.) homem dextro no exercicio de laçar (Cesimbra).

Laçar, v. tr. apprehender um homem, um cavallo ou boi por meio do laço, que se lhe atira quando vai a correr. Il Tambem dizem enlaçar (Cesimbra). Il Fig. Embair, adquirir predominio sobre alguem (Meira). Il Etym. Tanto laçar como enlaçar são verbos portuguezes, salvo o sentido peculiar que têm no Brazil.

Láço, s. m. arma de apprehensão que consiste em uma corda de couro trançado, de 15 a 25 metros de comprimento, com um nó corredio em uma das extremidades, ficando a outra extremidade presa ao cinchador, por meio de uma presilha, se o laçador está montado. Joga-se o laço ao pescoço ou aos pés do homem ou do animal, e desta sorte o seguram. || Obs. Segundo Cesimbra, o laço era uma arma usual entre os aborigenes, e delles o receberam os primeiros povoadores de raça

82

portugueza. ¶ Chesnel, citando Pausanias, diz que os antigos Sarmatas prendiam e subjugavam seus inimigos atirando-lhes o laço. ¶ Dá-se o nome de tiro de laço ao acto de jogar o laço com o fim de laçar o individuo que se quer segurar.

Lageado, s. m. (R. Gr. do S., Parana) arroio ou regato, cujo leito è de rocha.

Lambamba, s. m. (Srg.) beberrão de cachaça (João Ribeiro).

Lambança, s. f. (provs. do N.) jactancia, bazofia de que usam aquelles que se querem inculcar.

Lambanceiro, s. m. (provs. do N.) individuo que se inculca, contando de si grandes proezas, e sempre disposto a fazer de tudo questão, a fallar longamente e a ralhar,

Laranjinha (1°), s. f. aguardente de canna aromatizada com casca de laranja.

Laranjinha (2º), s. f. (Buhia, Serg., Alagoas, Pern.) como instrumento de entrudo, o mesmo que Cabacinha.

Laranjinha (3°), s. f. (Pern.) especie de arvore de construcção, cuja madeira é de côr amarella (Rebouças).

Laranjo, adj. laranjado, alaranjado; diz-se do animal vaccum que tem cor de laranja; Boi laranjo. || Nas provincias do norte, também se diz boi laranja (Meira).

Largado, adj. (S. Paulo, R. Gr. do S.) abandonado, desprezado; diz-se do cavallo de que ninguem mais cuida, por ser indomavel, ou tambem d'aquelle que, sendo manso, ha muito tempo não é montado. Figuradamente applicam-o, no primeiro sentido, ao homem, quando se perdeu a esperança de o corrigir (Coruja).

Látego, s. m. (R. Gr. do S.) tira de couro cru que terá 1<sup>m</sup>,30 de comprimento sobre 0<sup>m</sup>,04 de largura, com a qual se apertam os arreios; faz parte da cincha (Coruja). || Obs. Este voc. é usual em Portugal, já com a significação de açoute de correia ou de corda, e já com a de corda da cilha da sobrecarga, a que se chama tambem inquerideira (Aulete). || Etym. Derivase do castelhano látigo.

Lavarinto, s. m. (Cearà e outras provs. do N.) trabalho de agulha, a que, tanto em Portugal como nas nossas provincias meridionaes, chamam crivo. || Etym. Talvez venha do portuguez lavor, obra feita com agulha e por desenho, como rendas, bordados, tecidos, etc. Não me parece acertada a opinião d'aquelles que o fazem derivar de laburintho.

Leite-de-côco, s. m. nome que dão ao sumo da amendoa do côco (Cocos nucifera), depois de ralado. E' um tempero mui usado em muitas preparações culinarias.

Liamba, s.f. o mesmo que Pango. Libambo, s. m. cadéa de ferro a que se liga pelo pescoço um lote de condemnados, quando tem de sahir das prisões a serviço, || Etym. E' voc. da lingua bunda.

Ligá, s. m. (S. Paulo, Minas-Geraes, Goyaz, R. Gr. do S. e Matto-Grosso) couro crú de boi, com o qual se cobrem as cargas transportadas por animaes, afim de as pôr ao abrigo da chuva. || Etym. Tem provavelmente origem no verbo licar.

Ligeira, s. f. (Par. do N.) especie de chicote de que usam os vaqueiros para açoutar os cavallos (Santiago). || O mesmo nome dão nas provincias do norte a uma corda que prende o chifre do boi por uma de suas extremidades, e é a outra amarrada a um fueiro do carro, com o fim de dirigir e amansar o boi novo (Meira).

Ligeiro, s.m. (Amaz.) remador de Igarité, Montaria, etc. (L. Amazonas). Limão-de-cheiro, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que Cabacinha.

Lindáço, adj. sup. (R. Gr. do S.) mui lindo (Cesimbra).

Lingua-de-vacca, s. f. (Bahia) o mesmo que Maria-Gomes.

Listário, s. m. (Minas-Geraes) nome que davam antigamente ao feitor incumbido de escrever o numero e peso dos diamantes achados (Saint-Hilaire).

dos diamantes achados (Saint-Hilaire). **Lobúno**, adj. (R. Gr. do S.) qualificativo do cavallo que tem côr de lobo. | Etym. E' voc. castelhano.

Logradôr, s. m (Ceará) nome que dão a uma secção da fazenda de criação, em logar retirado no qual se

estabelecem curral, aguada,, etc. e onde vai o vaqueiro tratar do gado e principalmente das vaccas feridas que alli se estabelecem. Todas as grandes fazendas têm seus logradores. || Etym. E' corruptela de logradouro.

Lombeira, s. f. molleza de corpo; quebrantamento de forças: Estou hoje de lombeira, e não posso

trabalhar (J. Norberto).

Lombiar, v. tr. (Parana) ferir a sella o lombo do animal (S. Roméro).

Lombilho, s. m. (provs. merid.) nome do apeiro que substitue, nos arreios usados nesta parte do Brazil, a sella, o sellim e o serigote. || Etym. De Lombo.

Lonea, s. f. (R. Gr. do S.) couro de que se rapou o pêlo (Coruja).

Lonquear, v. tr. (R. Gr. do S.) rapar o pêlo de um couro emquanto

fresco (Coruja).

Lóte, s. m. grupo de bestas de carga, cujo numero não excede ordinariamente a dez. Essas caravanas, a que no Brazil chamam Tropas, são divididas em lótes, e cada lôte tem seu conductor. A esse conductor dão, conforme as regiões, o nome de Camarada, Tocador e Tangedor. Nas provincias do norte onde ha criação de gados, dão tambem o nome de lôte a uma certa porção de eguas a cargo de um garanhão (Meira). A isso chamam no R. Gr. do S. Manada de eguas. Boi de lôte se diz para distinguir o touro do boi manso acostumado ao trabalho.

Luminária, s. f. (S. Paulo) especie de doce de côco contido em um pequeno vaso feito de massa de farinha de trigo. No Rio de Janeiro chamam a isso Viuva. No norte Quei-

jadinha.

Lunanco, adj. (R. Gr. do S.) nafego; diz-se do cavallo mal conformado dos quartos, por ter uma anca mais alta que a outra. | Etym. E'

voc. castelhano.

Lunarêjo, adj. (R. Gr. do S.) nome que dão ao animal que se distingue por qualquer signal no pêlo: Um cavallo lunarejo. Um novilho lunarejo (Cesimbra). || Etym. Este vocabulo é evidentemente importado das republicas platinas, tanto que no Rio Grande do Sul o pronunciam à castelhana. Entretanto o seu radical Lunar é tanto portuguez como castelhano.

Lundú (1º), s. f. nome de uma dança popular que se executa ao som de musica mui attrahente. Entre gente grosseira é dança mais ou menos indecente; mas, entre pessoas moralisadas, é sempre praticada de modo conveniente. O mesmo nome tem a musica que a acompanha. ¶ Etym. Segundo Moraes, é voc. da lingua congueza e bunda. Póde ser que assim seja; mas Capello e Ivens não a men-

cionam em parte alguma da sua obra.

Lundú (2º), s. m. (Par. do N. e
R. Gr. do N.) o mesmo que Calundú.

Macáco, s. m. (R. de Jan.)

pilar em cuja construcção se empregam
apenas dous tijolos por camada. || Além
desta accepção, tem no Brazil este vocabulo todas as significações usuaes em
Portugal, tanto applicadas a certas

especies de quadrumanos, como a machinas bem conhecidas.

Macahiba, s. f. (Pern.) o mesmo que Macahiba.

Macahúba, s. f. (Minas-Geraes) palmeira do genero Acrocomia, de que se contam tres especies em todo o Brazil intertropical, variando, porém, de nome vulgar conforme as provincias: No Pará e Maranhão, Mucajā; em Pernambuco, Macahiba; em Matto-Grosso, Bacayuba e Bocayuba; e finalmente no Rio de Jan. Coco de catarrho. Etym. Afora este ultimo nome, são os mais de origem tupi. O de Côco de catarrho, vem, segundo dizem, de se empregar a polpa mucilaginosa d'esta fructa no tratamento do catarrho.

Macamba, s. m. e f. (R. de Jan.) nome com que as quitandeiras designam seus freguezes (Valle Cabral). || E' vocabulo frequente entre os escravos do littoral do Rio de Janeiro para designarem os seus parceiros, conviventes na mesma fazenda, ou sujeitos ao mesmo senhor (Macedo Soares). || Etym. Na lingua ou dialecto da Lunda, em Africa, este voc. é o plural de e-camba, amigo (Capello e Ivens).

Macaná, s. m. (Valle do Amaz.) instrumento de guerra offensiva e defensiva, especie de maça feita de madeira rija e pesada, da qual usam os selvagens, e è semelhante àquella de que se serviam os Romanos nos circos (F. Bernardino).

Macauân, s. m. (Piauhy) o mesmo que Acauân.

Macaxeira, s. f. (provs. do N.)

o mesmo que Aipim.

Macéga, s. f. (provs. merid.) nome que dão ao capim dos campos, quando está secco e tão crescido que forma um massiço cuja altura excede a da metade de um homem e se torna desta sorte de difficil transito. E' nestas circumstancias que se lhe põe fogo para que, brotando de novo, possa servir de pasto ao gado. | Etym. E' vocabulo portuguez significando, segundo Aulete, herva brava e damuinha que nasce nas terras semeadas.

Macegal, s. m. (provs. merid.) grande extensão de terreno coberto de

Macega.

Maceió, s. m. (Pern., Par. e R. Gr. do N.) lagoeiro que se forma no littoral, por effeito das aguas do mar nas grandes marés, e tambem das aguas da chuva. || Ordinariamente pronunciam Massaid. || Maceid e tambem o nome da capital da provincia de Alagoas. A essa especie de lagoeiros chamam Caponga no Ceará, ao sul da cidade da Fortaleza.

Macêta, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo doente das mãos oucom defeito nellas, isto é, que tem os machinhos mais grossos do que è ordinario (Coruja). Ha tanto em portuguez como em castelhano o vocabulo Macêta, não, porém, com a significação que lhe

dão no Rio-Grande do Sul.

Macóta, s. m. homem de prestigio e influencia na localidade: Se queres ser eleito vereador, procura a protecção do Commendador, que é o Maccita do municipio. || Etym. E' vocabulo da lingua bunda, significando fidalgo, conselheiro do sóva ou chefe da tribu (Serpa Pinto).

Macúco, s. m. ave do genero Tinamus (T. brasiliensis), da ordem das Gallinaceas, familia das Perdiceas. Vive nas mattas, e é uma das melhores caças do Brazil.  $\parallel Etym$ . E' abreviação de Macucaqua, nome tupi.

Macúlo, s. m. especie de diarrhea com prolapso da mucosa do anus, caracterisada principalmente pelo relaxamento do esphincter e dilatação da abertura respectiva (B. de Maceió). Tambem lhe chamam Corrução. || Etym. E' de origem africana, e mui provavelmente pertence à lingua bunda. Capello e Ivens fallam desta molestia e indicam-lhe o tratamento usado na Africa; mas não a incluem em nenhum dos seus vocabularios.

Macurú, s. m. (Valle do Amaz.) balanco formado por dous circulos de grossas talas ou madeira flexivel, separados de 0m,22 um do outro, e ligados por cordas que o suspendem do tecto, onde deixam as crianças na primeira infancia entregues a si proprias. Os dous arcos são revestidos de panno, sendo o de baixo forrado de modo a que a criança fique assentada com as perninhas pendentes. Collo-cam-a debruçada sobre o primeiro arco, e ella, com o movimento natural das pernas, tem esta armadilha em continuo movimento, sem haver risco de bater-se e magoar-se (J. Verissimo).

| Etym. Segundo o auctor deste artigo, ė vocabulo de origem tupi, que elle decompõe em mã, atar, ligar, envolver, amarrar, prender, e Kyry, o pequer-

rucho, a criancinha.

Madeireiro, s. m. negociante de madeiras. Chamam-lhe em Portugal Estanceiro de madeiras.

Madrijo, s. f. (Bahia) nome que dão á baleia mãe, para a distin-

guir do baleato (Aragão).

Madrinha, s. f. nome que dão à egua que serve de pastora e guia de uma tropa de bestas muares. Penduram-lhe ao pescoço uma especie de campainha a que chamam cincerro. E' singular a influencia que este animal exerce sobre todos os outros da tropa, evitando desta sorte que se dispersem e extraviem.

Madúro, s. m. (R. de Jan.) especie de bebida fermentada feita commel de tanque misturado com agua. Constitue uma especie de cerveja que

dizem ser pouco sadia. || Etym. Em Portugal dão o nome de vinho maduro, ao que é feito em geral de uva bem madura; mas isto não me parece poder ser a origem do nosso vocabulo. Quero antes crer que seja o metaplasmo de Maluvo, que na lingua bunda significa vinho, tanto mais que o Maluvo dos Africanos é feito com mel fermentado.

Mãe-d'agua, s. f. o mesmo

que Uyara.

Maguarí, s. m. (Pará) o mesmo

que Baguari.

Maláca, s. f. (S. Paulo) molestia. || Etym. Talvez seja uma alteração de Malácia, no sentido pathologico deste termo.

Malacafento, adj. adoentado: Tenho estado ha dias malacafento. || Etym. Parece originar-se de malaca.

Malacára, adj. e s. m. e f. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que tem a testa branca com uma listra da mesma côr, desde o focinho até o alto da cabeça. Exceptua-se, porém, desta denominação o cavallo de côr escura, ao qual, ainda que tenha o mesmo signal, se chama picaço. Do boi se diz malacára bragado. Etym. Do castelhano mala cara (Coruja).

Malampansa, s. f. (R. de Jan.)

o mesmo que Manampansa,

Malandeu, s. m. (Bahia) ma-

Mal-arrumado, s. m. (S. Paulo) terreno coberto de grandes pedaços de rocha, por meio dos quaes se transita com difficuldade. E' o que no Piauhy e outras provincias chamam Borocoto.

Malcasado, s. m. (Serg.) especie de Beijú, a que tambem chamam Malcassá. Fazem-o de tapioca, a que se ajunta leite de côco, e assam-o a fogo brando, envolto em folhas de bananeira (João Ribeiro).

Malcassá, s. m. (Serg.) o mes-

mo que Malcasado.

Mal-de-escancha, s. m. (Maranhão) o mesmo que Quebra-bunda. Mal-de-vaso, s. m. (R. Gr. do S.) ferida cancerosa na raiz dos cascos dos cavallos ou bestas muares. || Etym. Vaso em castelhano, além de outras accepções, significa casco de cavallo, e

dahi vem a denominação da molestia de

que se trata.

Malóca, s. f. (Valle do Amaz.) aldeia composta de indios, quer selvagens quer mansos. | (Ceard) magote de gado que os vaqueiros ajuntam, por occasião das vaquejadas, e conduzem para os curraes; ou daquelle que costuma pascer em certos e determinados pastos nas fazendas de criação. Em geral, magote de gente de pouca confiança: Uma maloca de ciganos. Uma malòca de desordeiros. Uma malòca de selvagens. || Etym. E' vocabulo de origem araucana com a significação de correrias em terras inimigas (Zorob. Rodriguez). Nós o devemos, sem duvida, a qualquer das republicas nossas vizinhas; mas não sei por que ponto da fronteira entrou elle para o Brazil. Em todo o caso, nesse trajecto, alterouse-lhe muito a primitiva accepção.

Malpinguinho, s. m. (Alagôas) o mesmo que Mapinguim.

Malungo, s. m. camarada, companheiro, titulo que os escravos africanos davam aquelles que tinham vindo para o Brazil na mesma embarcação. Depois da extineção do trafico, tem perdido este vocabulo a sua antiga razão de ser; todavia, na linguagem vulgar, tem-se mantido como expressão depreciativa na accepção de companheiro da mesma laia: Elles são malungos, lá se avenham. Não me tome por seu malungo. Etym. E' provavelmente palavra africana, mas não a vejo mencionada em vocabulario algum.

Mamalúco (1º), s. m. o mesmo

que Mamelico.

Mamalúco (2º), s. m. (Alagôas) nome vulgar de um i especie de ar-

vore de construcção.

Mamelúco, s m. mestiço filho de europeu e de mulher india. | Etym. Este vocabulo, de origem arabe, era aquelle com que se designava a celebre milicia do Egypto, que depois de ter adquirido a maior preponderancia naquelle paiz, teve de ser destruida como unico meio de pór um paradeiro aos desacatos que commettia. Achou-se sem duvida toda a analogia entre os Mamelucos do Egypto e os mestiços do

Brazil, os quaes eram com effeito mui accusados de insubordinação, e foi por isso que lhes consagraram aquelle nome historico. || Tambem se diz Mamalico. || No Para, o Mamelico provém da mistura do sangue branco com o Curiboca (J. Verissimo).

Mamparras, s. f. pl. subterfugios, evasivas: Executa as minhas ordens, e deixa-te de Mamparras.

Mamulengos, s. m. pl. (Pern.) especie de divertimento popular, que consiste em representações dramaticas, por meio de bonecos, em um pequeno palco alguma cousa elevado. Por detraz de uma empannada, esconde-se uma ou duas pessoas adestradas, e fazem que os bonecos se exhibam com movimento e falla. A esses dramas servem ao mesmo tempo de assumpto scenas biblicas e da actualidade. Tem logar por occasião das festividades de Igreja, principalmente nos arrabaldes. O povo applaude e se deleita com essa distracção, recompensando seus auctores com pequenas dadivas pecuniarias. Os Mamulengos entre nos são, mais ou menos, o que os Francezes chamam Marionette ou Polichinelle. Em outras provincias, como no Ceara e Piauhy, dão a esse divertimento a denominação de Presepe de calungas de sombra. Ahi os bonecos são representados por sombras, e remontam-se à historia da creação do mundo (J. A. de Freitas). Na Bahia dão aos mamulengos o nome de Presepe, e representam grotescamente as passagens mais salientes do Genesis.

Manáda, s. f. (R. Gr. do S.) magote de eguas ou de burras (trinta a quarenta) dominadas por um garanhão. [Etym. E' vocabulo portuguez, com a significação de rebanho de gado grosso. Nas provincias do norte, em logar de Manàda de eguas, dizem Lote

de equas.

Manampansa, s. f. (R. de Jan.) especie de beijú espesso feito da massa da mandioca, temperado com assucar e herva doce, o qual se colloca entre folhas de bananeira e se põe a tostar no forno da farinha de mandioca. Tambem se diz Malampansa. E' isto o que, em Pernambuco, Alagôas, Pará e tal-

vez em outras provincias do norte, se chama Beijū, com a unica differença de ser a massa simplesmente temperada com sal e se chama Beijū pagāo, e as vezes misturada com côco ralado, sem nenhum outro tempero, e é isto o Beijū de côco.

Manangüêra, adj. m. e f. (S. Paulo) magro, fanado. Diz-se do homem e da mulher. || Etym. Parece ser alteração de Manen-cuéra; e tem muita analogia com Mandingüêra, bem que este se applique especialmente aos leitões que nascem acanhados.

Manapussá, s. m. (Ceará) arvore fructifera, talvez do genero Mouriria, da familia das Melastomaceas.

Manauê, s. m. especie de bolo feito de fubá de milho, mel e outros ingredientes. Dão o mesmo nome à Pamonha de mandioca-puba. Em Pernambuco e Alagóas lhe chamam Pé de moleque.

Mancuêba, s. m. (S. Paulo)

o mesmo que Cuba.

Mandacarú, s. m. nome commum a diversas plantas do genero Cactus da familia das Cactaceas. Segundo o Voc. Braz., seu nome tupi era Nhamandacarú. No Pará lhe chamam Jaramacarú.

Mandingüéra, s. m. (S. Paulo) nome com que, em relação ao gado suino, se designam os leitõesinhos que nascem acanhados, e que por isso os bons criadores supprimem desde logo para vingarem melhor os outros mais

robustos (B. H. de Mello).

Mandióca, s. f. planta do genero Manihot (M. utilissima) da familia das Euphorbiaceas, da qual ha muitas especies. || Etym. E' voc. de origem tupi, hoje universalmente adoptado, ainda que variando de fórma de uma para outra lingua européa; em francez e inglez manioc, em italiano manioca; os hespanhoes lhe chamam, porém, yuca, nome que não se deve confundir com o do genero yucca, da familia das Liliaceas.

Mandiocal, s. m. terreno plantado de mandioca. || Em Pern. lhe dão especialmente o nome de roça.

Mandubí, s. m. nome tupi do Arachis hypogæa, planta da tribu das

Papilionaceas, familia das Leguminosas. Hoje dizem geralmente Mendubi e tambem amendoï, como já no seu tempo o fez G. Soares. || No Cearà lhe chamam *Mudubim* (P. Nogueira).

Manduréba, s. f. (Ceará) nome chulo da cachaça (Araripe Junior). Tambem lhe chamam em diversas provincias do norte Branca, Branquinha, Bicha, Jerebita, Piloia, Teimosa,

Cotréa, etc.

Mané, s. m. individuo inepto, indolente, desdeixado, negligente, pa-lerma. || Tambem dizem *Manécôco* e no Amazonas Manembro. | Etym. E' a apocope do termo Manêma, que, tanto em tupi como em guarani, significa frouxo (Montoya) e mofino (Voc. Braz.), o que está de accordo com a nossa definição. || E' syn. de Boco e Bocorio, de que igualmente se usa no mesmo sentido depreciativo. | Obs. Ha o termo homonymo Mané, de que se serve a gente da plebe, como diminutivo de Manoel.

Manêa, s. f. (R. Gr. do S.) correia de couro trançada com que se peiam os animaes, ou pelas mãos, o que é mais usual, ou pelos pes. As melhores são as que têm argola, botão, etc.

Maneadôr, s. m. (R. Gr. do S.) tira de couro cru garroteada, que serve no Fiador ou Buçal. Quando é trançado, a trança é achatada (Coruja).

Manear, v. tr. (R. Gr. do S.) prender o cavallo com a manêa. | Etym. E' verbo castelhano. | Em portuguez, manear exprime o mesmo que manejar (Aulete).

Manécôco, s. e adj. m. o mesmo que Mane.

Manêma, s. e adj. m. e f. o mesmo que Mané.

Manembro, s. m. (Valle do Amaz.) o mesmo que Mané. Manga (1°), s. f. frueta da Man-

gueira (1º).

Manga (20), s. f. (Bahia) pequeno pasto cercado, onde se guardam cavallos e bois. | (Piauhy) extenso cercado com pasto, onde se põe o gado em certas occasiões (Meira).

Mangába, s. f. fructa da Mangabeira, arbusto do genero Hancornia (H. speciosa), da familia das Apocyneas. || Etym. E' termo tupi.

Mangabal, s. m. terreno geralmente coberto de mangabeiras, que nelle crescem espontaneamente.

Manganga, s. m. especie de insecto da ordem dos Dipteros, pertencente talvez ao genero Asilus. E' o terror dos outros insectos; e sua fer-roada no homem produz uma dor intensa, acompanhada de calafrios e febre (B. de Maceió). Em Sergipe dão figuradamente o nome de Mangangà ao maioral da localidade, ao homem de prestigio pela influencia de que gosa (S. Romero). | Etym. E' voc. commum ao tupi e guarani.

Mangará (1º), s. m. nome que davam os Tupinambás aos tuberculos comestiveis de diversas especies de plantas do genero Caladium, familia

das Aroïdeas.

Mangará (2°), s. m. (Pern.) ponta terminal da inflorescencia da bananeira, constituida pelas bracteas que cobrem as pequenas pencas de flores abortadas (Glaziou).

Mangarito, s. f. planta do genero Caladium (C. sagittaefolium) da familia das Aroïdeas, cujos tuberculos são comestiveis. || Etym. E' vocabulo de origem tupi. Seu nome primitivo era Mangara-mirim.

Manguá, s. m. (Bahia) correia com que se açoutam os animaes. Tambem lhe chamam Tâca.

Manguára, s. f. (Bahia) especie de bastão mais grosso na parte inferior, e mui usado para auxiliar a marcha em terreno escorregadio (E. de Souza).

Manguarí, s. m. (S. Paulo) o

mesmo que Galalau.

Mangue, s. m. (littoral) nome que dão as margens lamacentas, não só dos portos, como dos rios até onde chega a acção da agua salgada, e onde vegetam os bosques dessas plantas a que tambem dão o nome de Mangue, pertencentes aos generos Rhizophora, Avicenia, Laguncularia, etc. Esses lamacaes são o viveiro de diversas especies de carangueijos. | Aulete erra nas tres primeiras definições que dá de Mangue. Não cabe o nome de Mangue a qualquer terreno pantanoso, nem a manga, fructa da mangueira, nem tampouco é synonymo de mangueira.

Manguear, v. tr. (R. Gr. do S.) repontar os animaes no intuito de os dirigir e fazer entrar nessa especie de curral a que-chamam Manqueira. Outro tanto se diz quando, em canóa, se repontam os animaes, no acto de atravessar a nado algum rio (Coruja).

Mangueira (1°), s. f. arvore fructifera do genero Mangifera (M. Indica) da familia das Terebinthaceas, oriunda das Indias Orientaes, e geralmente cultivada nas provincias inter-

tropicaes do Brazil.

Mangueira (2°), s. f. (R. Gr. do S.) curral grande para onde se podem manguear (dirigir) animaes, tanto mansos como bravos. Fazem-a no prolongamento de uma cerca, por onde os animaes seguem como illudidos. Differe do que se chama propriamente curral, não só no tamanho, como porque ao curral só acodem os animaes mansos (Coruja).

Mangúxo, s. m. (Bahia) o mes-

mo que Bambão.

Manica, s. f. (R. Gr. do S.) nome da menor das tres bolas, na qual se pega para manejar as outras duas.

| Etym. Vem do castelhano mano ou do portuguez mão (Comia).

do portuguez mão (Coruja). ¶ V. Bolas.

Manicuéra, s. f. (Pará) succo
de uma especie de mandioca assim chamada, com a qual fazem cozinhar o
arroz, e é tão doce que dispensa o assucar. ¶ Em Pern. e outras provs. do
N., o succo de qualquer especie de
mandioca tem geralmente o nome de
Manipueira, significação identica à de
Manicuéra, salvo as qualidades especiaes desta. Aulete escreve erronea-

mente Maniqueira.

Manipueira, s. f. (Pern. e outras provs. do N.) liquido que, por meio da pressão, se extrahe da mandioca ralada. Neste liquido se contém todo o veneno da raiz da mandioca, veneno analogo ou semelhante ao acido cyanhydrico, o qual, sendo exposto á acção do sol ou do fogo, evapora-se; e então torna-se a Manipueira, convenientemente temperada com pimenta e outros condimentos, um excellente molho, ao qual no Pará chamam Tucupi. || Etym. Fórma vulgar do tupi Manipueira.

Manissóba, s. f. (Pern. e outras provs. do N.) a folha da mandioca.

| Etym. E' vocabulo tupi composto de Mani e sóba. Em guarani Mandii hoba tem a mesma significação. || Naquellas provincias chamam tambem Manissóba a um esparregado preparado com a folha da mandióca, e a que se ajunta carne e peixe. || Manissóba é tambem o nome de uma planta semelhante pela folha à mandióca e de cuja raiz se faz farinha em tempos de penuria. Ha tambem com este nome uma especie de Jatropha de que se extrahe gomma elastica.

Maníva, s. f. (provs. do N.) caule da mandioca. | A maniva, dividida em pedaços de uns vinte centimetros de comprimento, e plantada de estaca, reproduz o arbusto, cuja raiz ė a materia prima para a fabricação da farinha. || No Rio de Janeiro e outras provincias do Sul dão à maniva o nome de rama de mandioca. | Etym. Este voc. de origem tupi decompõe-se em mani, cuja significação é duvidosa, e yba, arvore; e portanto quer dizer arvore do mani. Os guaranis lhe chamavam mandiy yba. A differença que se observa entre mandiy e mani é méra questão de pronuncia.

Manja, s. f. (Cearà) folguedo de crianças semelhante ao Tempo-serà. Moraes menciona Manja, com a significação de cousa que se desfrueta sem trabalho. Aulete não trata deste voca-

bulo em sentido algum.

Manjaléco, s. m. (Pern. e Ceará) marmanjo.

Manjangôme, s. m. (Pern. e Par. do N.) o mesmo que Maria-Gomes.

Manjúba (1°), s. f. (R. de Jan.) especie de peixe miudinho, talvez o mesmo a que na Bahia chamam pititinga (C. Lellis). || A manjiba de Pern. é a mesma pititinga da Bahia (Valle Cabral).

Manjúba (2º), s. f. (Bahia) eomida: São horas da manjiba. Meu cozinheiro nos deu hoje uma boa manjiba. || Etym. Parece ser alteração de

mânjua (Moraes).

Manóca, s. f. (Bahia) mólho de cinco a seis folhas de tabaco, assim dispostas para as fazer seccar (Aragão).

Em Moraes encontro Manojo, termo derivado do castelhano, com a significação de mólho ou rolo pequeno manual, por exemplo, de folhas de tabaco atadas. Moraes e Aulete trazem tambem manolho com a significação de manojo.

Manocar, v. tr. (Bahia) fazer manocas de folhas de tabaco (Aragão).

Manotáço, s. m. (R. Gr. do S.) pancada que dá o cavallo com a mão para adiante ou para o lado. Sendo contra o chão é patida (Coruja). Etym. Do castelhano Manotázo, que tambem se diz Manotáda, significando palmada, bofetada, pancada com a mão (Valdez).

Manotear, v. tr. e intr. (R. Gr. do S.) dar manotaços o cavallo. || Etym. E' verbo castelhano.

Mapiação, s. f. (Matto-Grosso)

o mesmo que pauteação.

Mapiar, v. intr. (Matto-Grosso) o mesmo que pautear. || Etym. E' talvez

corruptela de papear.

Mapinguim, s. m. (Ceará) nome que dão ao tabaco de fumo importado das provincias do sul, para o distinguir do fumo da terra, producto daquella provincia (J. Galeno). || Em Alagóas é esse o nome do tabaco em rôlo fino, importado do sul. Tambem lhe chamam Malpinguinho (B. de Maceió) e Mapinguinho (Meira).

Mapinguinho, s. m. (Ceará) o

mesmo que Mapinguim.

Maqueira, s. f. (Valle do Amaz.) especie de rede de dormir que os Indios fazem com a fibra de Tucum, e ornam com pennas de aves. A rede de Maqueira não é, como o diz Aulete, uma rede de pescar.

Mará, s. m. (Pará) vara que serve tanto para impellir a canóa, quando ella é posta em movimento, como para prendel-a no porto fixando-a no chão. || Etym. E' corruptela de ymyrá.

Maracá, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) chocalho com que brincam as crianças. || Etym. E' o nome que os aborigenes, tanto no Brazil como no Paraguay, davam aos chocalhos feitos de cabaça oca com pedrinhas dentro, e de que usavam como instrumento musical nas suas danças e festas. || Em

S. Paulo dão a esse chocalho o nome de Caracawá.

Maracajá, s. m. nome vulgar de uma especie de gato indigena e silvestre (Felis Pardalis, Neuw.) || Etym. E' vocabulo tupi. || Tambem lhe chamam Gato do Matto.

Maracanân, s. m. nome commum a diversas especies de aves pertencentes à familia dos Papagaios.

Etym. E' vocabulo tupi.

Maracatim, s. m. (Pará) embarcação do tamanho da Igarité, mais geralmente usada nas costas da região oriental desta provincia. || Etym. De maraca, chocalho; e tim, nariz, rostro. As antigas canoas dos indios traziam á proa aquelle instrumento, e assim se chamavam. Comquanto elle tenha desapparecido, o nome, embora em decadencia de uso, ainda existe (J. Verissimo).

Maracatú, s. m. (Pern.) especie de dança, com que se entretêm os negros boçaes (Abreu e Lima). || E' analago ao candombe e ao jongo das provincias meridionaes. || Etym. Deve talvez seu nome ao uso que fazem do maracá, como instrumento musical.

Maracujá, s. m. fructa do Maracujazeiro, planta do genero Passiflora, da familia das Passifloraceas, de que ha innumeras especies, umas sarmentosas e outras arboreas. || Etym. Alteração do tupi Murucuji.

Marajá, s. m. (Pará) nome commum a duas palmeiras, sendo uma do genero Astrocaryum (A. aculeatum) e outra do genero Bactris (B. Marajà), e cujas fructas são comestiveis. || Etym.

E' vocabulo tupi.

Marandiva, s. f. (Maranhão) pêta, fabula, conto: Isto que me dizes é uma marandiva. Não creias em taes marandivas. || Etym. Corruptela de moranduba, vocabulo tupi e guarani, com a significação de noticia, historia, narração, relação, ete. Em ambos os dialectos é indifferente dizer moranduba ou poranduba. || Na Bahia pôssoca é o equivalente de marandiva (Valle Cabral).

Maranhense, s. m. ef. natural da prov. de Maranhão. || adj. que é relativo á mesma provincia.

Marca-de-Judas, s. m. ef. (provs. do N.) pessoa de baixa estatura.

Marcádo, s. m. (R. Gr. do S.) homem que gosta de enganar os outros, e mais especialmente se applica áquelle que negocia. Os habitantes da roça chamam tambem marcádos aos da cidade, suppondo-os sempre dispostos a

illudil-os (Coruja).

Maré, s. f. (Pará) nas viagens fluviaes em que se faz sentir a acção do fluxo e do refluxo do mar, designa-se por maré a distancia itineraria de um ponto a outro. Tendo, por exemplo, de subir ou descer um rio, aproveita-se, no primeiro caso, da enchente, e no segundo, da vasante, e viaja-se até que cesse o fluxo ou refluxo, parando então, à espera de outra maré, e assim por diante, até attingir o ponto a que se destinava. Assim, pois, quando se diz que entre o sitio tal e tal ha uma, duas, ou mais marés, dá-se uma idéa do tempo que se gasta em vencer essa distancia.

Maria-Gômes, s. f. (R. de Jan.) planta hortense do gen. Talinum (T. patens) da familia das Portulacaceas. Tambem lhe chamam Mariangombe. E' o Manjangôme de Pernambuco e a Lingua de vacca da Bahia. Cresce tão espontaneamente por toda a parte que ninguem se da ao trabalho de a cul-

tivar.

Maria-molle, s. f. (Parana) o

mesmo que Umbii (2º).

Maria-mucanguê, s. f. (R. de Jan.) certo divertimento de crianças.

Maria-Rósa, s. f. (Minas-Ge-

raes) palmeira do gen. Cocos (C. Procopiana, Glaz.). O nome especifico desta palmeira lhe foi dado pelo illustre classificador, em memoria de Mariano Procopio Ferreira Lage, em cujas terras a encontrou.

Mariangombe, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que Maria-Gomes.

Marianinha, s. f. (Para, Maranhãoje Bahia) o mesmo que Trapoeraba.

Maribondo, s. m. nome commum a todas as especies de vespas, menos no Maranhão e valle do Amazonas, onde é ainda usual o nome tupi de Caba, e em S. Paulo onde se servem geralmente de denominação portugueza de vespa. || Etym. E' vocabulo da

lingua bunda, e nella se diz indifferentemente Maribondo, Maribundo e Malibundo. || Aulefe define mal o nosso vocabulo, dando-o como nome de uma só especie de vespão.

Marímarí, s. m. (Pará) nome vulgar de uma arvore fructifera do genero Cassiá (C. brasiliana). || Etym. Pertence ao dialecto tupi do Amazonas.

Maritacáca, s. f. (Pern. e outras provs. do N.) nome vulgar do Mephitis suffocans, pequeno mammifero da ordem dos Carniceiros, o qual, quando é atacado, despede de si tamanho fedor que faz recuar tanto o homem como qualquer féra. Em algumas partes o chamam Cangambá, e no Rio Gr. do S. Zorrilho.

Maromba, s. f. (Piauhy e outras provs. do N.) nome que os vaqueiros dão a um magote de bois. || Em portuguez, o termo Maromba significa a vara comprida com que se equilibram os dançarinos de corda, e esse termo é tambem neste sentido usual em todo o Brazil. || Em Niteroy dão a certa variedade de sardinha grande o nome de Sardinha maromba (J. Norberto).

Marruá, s. m. (provs. do N.)

touro.

Martiníca, s. f. (Piauhy) calças. Diz Costa Rubim que,no Maranhão, é uma especie de calça larga de que usa a gente miuda; e dahi vem o ditado: homem de martinica e jaqueta, 20m que se designa a gente rustica.

Mascataría, s. f. profissão do mascate: A mascataria me tem feito

ganhar bastante dinheiro.

Mascáte, s. m. mercador ambulante que percorre as ruas e estradas, a vender objectos manufacturados, pannos, joias, etc. Este nome figura na historia do Brazil desde o anno de 1710, em que houve a celebre Guerra dos Mascates, entre os habitantes de Olinda e os Mascates do Recife.

Mascateação, s. f. acção de mascatear.

Mascatear, v. intr. exercer a

profissão de mascate.

Massa, s. f. mandióca rallada, a qual, depois de expremida no tipiti, é peneirada antes de ir ao forno, onde

pelo cozimento se completa a fabricação da farinha e das diversas especies de beijus. A' parte mais grossa da massa, que não passa pelas malhas da peneira, dão, conforme as provincias, o nome de crueira e outros mais, todos derivados do tupi. | V. Crueira.

Massaió, s. m. (Pern., Par. do N., Rio Gr. do N.) o mesmo que

Maceio.

Massapé, s. m. nome que dão a certas qualidades de terras notaveis por sua fertilidade, em consequencia dos alcalis de que são abundantes. O Massape da Bahia é o resultado da decomposição de schistos cretaceos, e é mui proprio para a cultura da canna de assucar. O das provincias do Sul é uma argila que resulta da decomposição de certas rochas graniticas, e é mui proprio para a cultura do café, e tão boa como a terra roxa de S. Paulo. Moraes escreve Maçapé, e Aulete Massapez. Este ultimo auctor, alem de dizer do Massapez o mesmo que diz Moraes do Maçapé, accrescenta mais: «Pozzolana dos Açores, formada à custa da decomposição das rochas volcanicas. »

Massará, s. m. (Pará) especie de Pari, com porta, por onde entra o peixe.

Massarandúba, s. f. nome commum a diversas arvores pertencentes á familia das Sapotaceas, e cujas fructas são comestiveis. | Etym. E' vocabulo tupi.

Máta, s. f. (R. Gr. do S.) matadura; ferida no lombo do animal feita pela sella, cangalha e outros arreios.

Matabôi, s. m. (R. Gr. do S.) correia de couro crú, que nas carretas prende o eixo ao leito, para que em algum salto os cocões não saiam fora do eixo (Coruja).

Matádo, adj. (R. Gr. do S.) cheio de mataduras ; diz-se dos ca-

vallos (Coruja).

Matâime, s. m. (Pará) o mesmo

que matâme (B. de Jary).

Matâme, s. m. (R. de Jan. e outras provs.) recortes angulares na extremidade de folhos, camisas de mulher, toalhas, lenços, lençoes e outras roupas brancas. || No Pará lhe chamam matâime; na Bahia bicão; e no Maranhão sirito.

Matapí, s. m (Pará) especie de nassa semelhante ao Cacuri, sendo porém mais oblonga. No Dicc. Port. Braz., Matapy tem a significação de covos de peixe mindo.

Matarú, s, m. (Matto-Grosso) especie de vaso de barro destinado à fabricação de azeite de peixe (Cesario

C. da Costa).

Mate, s. m. folha de Congonha, que, convenientemente preparada e posta de infusão, constitue uma bebida usual em grande parte da America Meridional. Mate chimarrão é aquelle que se toma sem assucar. | Obs. No Paraguay, onde me achei anteriormente à guerra, dão ao Mâte o nome de yerba, e chamam Mate a vasilha em que o tomam, e a que damos no Brazil o nome de Cuia. Segundo o Sr. Zorob. Rodriguez, o vocabulo Mate ou Mati pertence à lingua quichua e significa cabaca

Matear, v. intr. (R. Gr. do S.)

o mesmo que congonhar.

Materialista, s. m. (R. de Jan.) nome burlesco com que são designados os mercadores de materiaes

de construcção.

Mathambre, s. m. (R. Gr. do S.) carne magra que ha no costilhar do boi, entre o couro e a carne. Este Mathambre tira-se do couro com facilidade, e não se come sinão depois de bem amaciado. | Etym. Vem do Castelhano Mata hambre, mata fome, por ser a primeira parte que se pode tirar da rez depois da lingua (Coruja). || A esta etymologia, do Sr. Coruja, accrescentarei que Valdez menciona Matahambre como termo cubano significando Maçapão feito de farinha de mandioca com assucar e outros ingredientes.

Matintapêréra, s. f. (Pará) nome vulgar de uma ave, cujo canto só se ouve á noute. Dá dous assobios fifi, fifi, e logo em seguida, em voz mais cantada, profere as syllabas

matintaperèra (B. de Jary).

Matirí, s. m. (Parà) especie de sacco feito da fibra do tucum (Baena).

Matolão, s. m. (provs. do N.) especie de surrão ou alforge de couro, em que os sertanejos conduzem ás costas a roupa e utensilios de viagem (Araripe Junior). Ordinariamente são feitos de couro de carneiro cortido com a lan, tendo boccal de couro cortido sem lan, e correias para o fechar. | Etym. O vocabulo portuguez Malotão significa mala grande, em que se mette a roupa ou a cama para ser transportada nas jornadas. Malotão e Matolão envolvem a mesma idéa. Parece-me evidente que o vocabulo brazileiro não é senão o resultado de uma metathese.

Matombo, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) pequena leira circular, em que se planta a estaca da mandióca. | Tambem dizem Matumbo (Meira).

No R. de Jan. dão às leiras com destino a esta cultura o nome de Covas de mandioca; mas são oblongas e pa-

rallelas entre si.

Matto, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) o mesmo que Roça (1º).

Matto-Grossense, s. m. e f. natural da prov. de Matto-Grosso. | adj. que pertence à mesma provincia.

Matto-bom, s, m. (Parana) matto cuia vegetação robusta revela a fertilidade do terreno em que se desenvolve, e o torna proprio, depois da derrub da, para a cultura do feijão, dos cereaes e de outras plantas economicas. Matto-bom tem sempre a significação de terreno fertil.

Matto-mau, s. m. (Paraná) o

mesmo que Cahiva.

Mattutice, s. f. (Pern.) apparencia, modos e acção de mattuto.

Mattuto, s. m. o mesmo que Caipira.

Matumbo, s. m. (Pern. e outras provs. do N.) o mesmo que Matombo.

Matungo, s. m. (R. Gr. do S.) cavallo velho, sem prestimo algum, cu que para pouco presta (Coruja). | Etym. E' termo provincial de Cuba, e significa enfezado, debil, fraco, definhado, applicado particularmente aos animaes (Valdez).

Matupá, s. m. (Valle do Amaz.) grupo consideravel e compacto de capim aquatico, que se encosta à beira dos rios e lagos. Tambem lhe chamam Periantan. || Etym. E' vocabulo tupi

(J. Verissimo).

Maturi, s. m. (Piauhy, e de Pern. até o Ceará) castanha ainda verde do cajú, de que se fazem diversas iguarias e confeitos. Na Bahia lhe chamam Muturi. Etym. E' provavelmente de origem tupi.

Maturrango, adj. (R. Gr. do S.) mão cavalleiro. | Etym. E' termo provincial da America hespanhola (Valdez). | Tambem dizem Maturrengo (Cesimbra).

Maturrengo, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Maturrango.

Maxixe (1º), s. m. fructa hortense de genero Cucumis (C. anguria) da familia das Cucurbitaceas.

Maxixe (20), s. m. (R. Gr. do S.)

especie de batuque.

Mazanza, s. m. ef. (Pern., Par. e R. Gr. do N.) indolente, preguiçoso, relaxado, toleirão.

Mazombo, s. m. (Pern.) filho de portuguez nascido no Brazil. Moraes o dà como termo injurioso, sem dizer porém d'onde partia a má intenção de alcunhar desta sorte aquelles que eram della objecto. O termo não é tupi, e mais parece africano. Como quer que seja, creio que este voc. cahiu em desuso.

Mbayá, s. m. (Matto-Grosso) cacada de mbayá é áquella em que o cacador se envolve em ramagens verdes, afim de que, com a apparencia de arbustos, possa illudir os animaes e approximar-se delles, sem os fazer desconfiar. Este meio de caçar é sobretudo applicado ás perdizes. Neste caso o caçador arma-se de uma vara, de cuja extremidade pende um laço que passa ao pescoço da ave, e desta sorte a apanha viva. O termo Mbaya e guarani, e o encontro em Montoya com a significação de empleitas grandes (tiras grandes) de paja que sirven de reparo en las casas; e ainda mais Cad mbaya com a de cerca que hazen de ramones en los arroyos para coger pescado. Mbayà é tambem o nome que os Paraguayos dão á nação de aborigenes a que chamamos Guaicuru.

Mbetara, s. f. o mesmo que Me-

Mêcê, (S. Paulo) forma pronominal de tratamento correspondente a você ou vossemecê, e mui usada nas relações familiares, sobretudo entre pessoas da classe baixa.

Medeixes, s. m. pl. (Bahia) esquivança, desdem, desprezo pela pessoa que nos procura (F. Rocha). Etym. Não é mais do que a contracção da locução Me deixe, com que ordinariamente repellimos aquelles que nos aborrecem.

Meia-canha, s. f. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango. No Paraguay ha tambem uma dança a que chamam

Media-caña.

Meia-cára, s. m. e f. nome que davam aos africanos que, depois da abolição do trafico, eram introduzidos, por contrabando, no Brazil. | Ainda se usa deste vocabulo para designar a acquisição de um objecto sem dispendio de dinheiro: Este chapeu tive-o de meia cara.

Mel, s. m. nome que dão à calda do assucar que se filtra das formas que estão a purgar, para se lavar o assucar e alvejar (Moraes). Para as diversas especies de Melles, V. Melado (1º). | Mel de pau; nome vulgar do mel de abelhas, por isso que a generalidade das abelhas do Brazil fazem seus cortiços nas cavidades de arvores. E'a traducção litteral do guarany ybyraei. | Descobridor de mel de pau diz-se do individuo que depara facilmente com aquillo que deseja: Tu que és descobridor de mel de pau, me poderás indicar um protector para com o presidente do conselho.

Meládo (1º), s. m. nome do caldo da canna de assucar, limpo na caldeira e pouco grosso; depois passa às tachas ende se engrossa mais, e se diz mel de engenho: o liquido, que se destilla do assucar bruto, quando leva barro, ou cevadura do barro de purgar e agua na casa de purgar, chama-se mel de furo; e quando sahe claro do assucar quasi purgado, mel de barro (Moraes). Ao mel de furo chamam no Rio de Janeiro mel de tanque. || Com o novo systema de engenhos de assucar, tendem a desapparecer todas estas denominações.

Meládo (2º), adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que tem o pêlo e a pelle brancos. Nota-se que essa variedade de cavallos tem os olhos ramelosos e pequenas sarnas ao redor delles. Para os differençar dos melados que tem o pêlo branco e a pelle preta, e não são sujeitos a essa enfermidade, dá-selhe tambem o nome de melado sapiroca (Coruja). | Nas provincias do norte, dão o nome de melado ao cavallo que tem-

côr de mel (Moraes).

Meladúra, s. f. (provs. do N.) nome que dão à quantidade de caldo de canna, que, nos engenhos de assucar, leva a caldeira onde primeiro se limpa, ou descachaça e escuma, logo depois de expremido. Assim dizem: - Faz este engenho oito meladuras por tarefa, isto ė, em 24 horas. | Nos engenhos movidos por animaes, chama-se tambem meladura o tempo que se gasta em moer ou expremer a canna cujo caldo enche a caldeira. Assim se diz:-Estes animaes já tiraram uma meladúra (B. de Maceió).

Meleiro, s. m. (provs. do N.) homem que compra mel nos engenhos ; almocreve que o leva e conduz delles para distillar, etc.; o que trata em mel (Moraes). | Dão o mesmo nome ao individuo que costuma embriagar-se com

aguardente (B. de Maceió).

Membéca, adj. vocabulo tupi significando molle, brando, tenro, e do qual nos servimos em composição com outras palavras da mesma lingua: Caámembeca, Capim-membeca, etc. Em

guarani membeg.

Membúra, s. f. (littoral do N.) nome que dão a cada um dos paus que formam os extremos lateraes da Jangada (J. Galeno). | Etym? Em lingua tupi, ao filho em relação ao pae chamam tayra, e em relação á mãe membÿra. Não sei por que especie de figura se dará áquelles paos da jangada o nome correspondente à filha da mu-

Mendácula, s. m. (Bahia) senão, defeito moral. | Etym. Talvez tenha origem no vocabulo portuguez Mendaz, com a significação de mentiro-

so, falso.

Mendubí, s. m. o mesmo que Mandubi.

Mesquinho, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que não consente que se lhe ponha o freio, senão com muita difficuldade (Coruja).

Metára, s. f. rodella de pedra que os Tupinambás traziam no beiço inferior, previamente furado desde a infancia. Chamavam-lhe tambem Tametára (Dicc. Port. Braz.), Mbetára e Tembetára (Anchieta). || Ha ainda no Brazil outras hordas de selvagens que usam desse singular ornamento, a que chamamos Botóque e são feitos de madeira.

Milongas, s. f. (Pern.) enredos, mexericos, desculpas mal cabidas: Conta-me a cousa como ella se deu, e deixa-te de milongas. || Etym. E' vocabulo de origem bunda. Milonga é o plural de Mulonga, e significa palavras (Saturnino e Francina). Em certos casos pode ter a accepção de palavrorio. || Segundo Cannecatim, tem tambem a significação de questão.

Mineiro, a, s. e adj. natural da provincia de Minas-Geraes: F. foi um Mineiro que se illustrou pelos serviços prestados à sua provincia. Fiz a acquisição de um excellente cavallo mineiro. ¶ Afóra estes casos especiaes, o termo Mineiro tem a significação commum de explorador de minas.

Minéstra, s. f. (Bahia) nome que dão a certo geito, certo artificio para se obter as cousas que se cubiçam

(F. Rocha).

Minéstre, s. m. (Bahia) pessoa geitosa nos meios que emprega para conseguir seus intentos (F. Rocha).

Mingáu, s. m. nome commum as papas feitas de qualquer especie de farinha, de amido, de fecula ou da polpa de certas fructas, simplesmente temperadas com assucar e a que se pode ajuntar tambem leite e gemma de ovo: Mingáu de tapioca, de carimán, de sagú, etc. || No Pará, onde é aliás usual o termo Mingáu, dão comtudo o nome portuguez de papas às que são feitas de farinha de trigo. || Em Pernambuco chamam Mingáu-petinga o que é feito com a mandioca púba e temperado com pimenta e hortela (Moraes).

No Para dão o nome de Tacaca a uma especie de Mingau de tapioca que se tempera com o molho de tucupi. || Etym. E' vocabulo de origem tupi e guarani. A primitiva pronunciação era

Mingau.

Mingólas, s. m. (Serg.) avarento (João Ribeiro).

Minjólo, s. m., o mesmo que

Munjolo (20).

Minuano, s. m. (R. Gr. do S.) vento do sudoéste, secco e frigidissimo, que se manifesta no inverno depois de chuvas. || Etym. Provém de vir do lado que babitavam os selvagens Minuanos, hoje extinctos.

Mirim, adj. vocabulo tupi significando pequeno, e de que nos servimos para distinguir certos productos menores que outros. Os maiores distinguimol-os pelo adjectivo guassú: Arassá-mirim, Arassá-guassú, Tamanduá-mirim, Tamanduá-guassú.

Mirinzal, s. m. (Maranhão) matagal composto especialmente da planta chamada Mirim. || Etym. E' vocabulo oriundo da lingua tupi.

Missioneiro, s. m. (R. Gr. do S.) indigena ou habitante das an-

tigas missões jesuiticas.

Mixíra, s. f. (Pará) conserva de carne ou de peixe, que, depois de cozido e frito, e estando frio, é posto em potes com azeite de tartaruga ou de peixe-boi. || Etym. E' voc. tupi, de que tambem se serviam os guaranis do Paraguay, sob a forma mbiai.

Mobica, s. m. e f. (Bahia) liberto, forro, individuo que deixou de ser escravo. | Etym. Farei apenas observar, como elemento de estudo, que, em lingua bunda, M'bica significa

escravo.

Mocamáus, s. m. plur. (provs. do N.) negros fugidos que vivem nas mattas refugiadas em Mocambos ( Moraes, Aulete ). ∥ Obs. Nunca tive occasião de ouvir pronunciar este nome, mas sim o de Mocambeiro, com a mesma significação. Moraes escreveu Mocamdos, e Aulete Mocamdos.

Mocambeiro, s. m. escravo fugido ou malfeitor refugiado em mocambo. No Geará chamam mocambeiro ao gado acostumado a esconder-se naquellas moutas do sertão, a que chamam mocambo (J. Galeno).

Mocambo (1°), s. m. o mesmo que Quilombo. || Etym. Desconheço a origem deste vocabulo e dos seus homonymos abaixo mencionados. Segundo

Bluteau, era o nome de um antigo bairro de Lisboa. Ha na Africa occidental portugueza uma serra com a denominação de *Mocambe*.

Mocambo (2º), s. m. (Ceará e Matto-Grosso) grandes moutas no sertão nas quaes se esconde o gado.

Mocambo (3º), s. m. (Pern. e Alagôas) cabana ou choça, quer sriva de habitação, quer apenas de abrigo aos que vigiam as lavouras. Ao mocambo de duas aguas tambem chamam Tijupā, na Bahia e outras provincias.

Mocó (1°), s. m. (provs. do N.) nome vulgar de uma especie de mammifero, pertencente à ordem dos Roe-

dores (Kerodon rupestris).

Mocó (2°), s.m. (provs. do N.) especie de pequena bolsa, a que tambem chamam Bocó, e em Minas-Geraes e Bahia Capanga. Usam delle a tiracollo os viajantes, para levarem pequenos objectos necessarios para a jornada. No Mocó levam os meninos de escola seus papeis e livrinhos de estudo. Serve tambem de embornal para dar a ração do milho ás bestas. || Etym. Como, além de outras pelles, se emprega geralmente a do Mocó (1°) para a fabricação desta bolsa, talvez desta circumstancia lhe provenha o nome (Meira).

Mócóróró (1º), s. m. (provs. do N.) nome commum a diversas bebidas refrigerantes. A de que usam no Ceará é feita com o sumo de cajú (Santos Souza). No Maranhão é preparada com arroz contuso de que se fazem papas grossas pouco cozidas, as quaes se deitam em uma vazilha de barro com agua e algum assucar e fica a fermentar durante dous dias; corresponde ao Aluádas outras provincias (D. Braz). No Pará é feita de mandioca e della usavam os aborigenes (Thes. do Ama-

zonos).

Mócóróró (2º), s. m. (sertão da Bahia) nome que, nas minas de Assuruá, comarca de Xique-Xique, dão ao limonito concrecionado. Naquellas minas o cascalho aurifero tem a possança media de um metro, é coberto por camadas de argila e de limonito, tendo a espessura media de 4<sup>m</sup>,50, sendo 1<sup>m</sup>,50 para a argila, e 3<sup>m</sup> para o Mócóróró (P. de Frontin).

**Mócótó** (1°), s. m. mãos de vacca ou boi ainda cruas, ou depois de guisadas. E' um prato geralmente destinado ao almoço.

Mócótó (2º), s. m. (Pará) especie

de sapo (Baena).

Mofina, s. f. insistencia em alguma idéa de interesse publico ou particular; empenho na realisação de algum projecto: Cada um tem a sua mofina; a minha é a extincção da escravidão. A construção de uma ponte naquelle rio é a minha mofina. || Publicação repetida diariamente nos jornaes contra certa e determinada auctoridade ou pessoa: Ha dias que a Gazeta traz uma mofina, relativamente à demora na distribuição das esmolas deixadas pelo Commendador.

Mojíca, s. f. (Valle do Amaz.) processo de engrossar um caldo com uma fecula qualquer (J. Verissimo). I Tambem se póde engrossar o caldo com peixe moqueado e esfarelado (B. de Jary). I Etym. Do tupi moajyca, significando engrossar o liquido (Dicc. Port.

Braz.).

Mojicar, v. tr. (Valle do Amaz.) engrossar um caldo com qualquer fécula. E' mais usado o substantivo Mojica, com um auxiliar, do que esta forma verbal (J. Verissimo).

Molambo, s. m. trapo, farrapo, andrajos. Nem Moraes, nem Lacerda tratam deste vocabulo. Aulete o menciona como voz brazileira, sem nada dizer de sua etymologia, a qual eu tambem não conheço.

Moléca, s. f. menina negra. Molecáda, s. f. magote de mo-

leques.

Molecagem, s. f. procedimento man, digno de moleque. Tambem dizem molequeira.

Moleção, s. m. moleque taludo. Tambem dizem molecote.

Molecar, v. intr. proceder ou divertir-se como molegue.

Molecóte, s. m. o mesmo que

molecão.

Moléque (1°), s. m. nome que davam ao negrinho no tempo da escravidão. Era injuria applical-o aos negrinhos livres. ||Fig.|| pessoa de maus sentimentos, de procedimentos baixos,

96

dignos de um pobre escravinho sem educação, nem moralidade. ¶ Etym. Segundo Fr. Francisco de S. Luiz, Moléque e Moléca são termos angolenses, com a mesma significação que lhe dão no Brazil.

Moléque (2°), s. m. (Minas-Geraes) barra de iman com a qual se extrahem as particulas de ferro, que estão de mistura com o ouro em pó.

. Molequeira, s. f. o mesmo que molecagem.

Molequinho, a, s. dim. de

molèque e molèca.

Molleirão, adj. es. m. mollangueirão, individuo vagaroso, preguiçoso, negligente. || Etym. Deriva-se, sem duvida, do radical molle, tomado no sentido moral. Posto que seja usualissimo no Brazil; não o mencionam nem Moraes, nem Aulete e outros, o que me faz pensar que não é corrente em Portugal. || E' syn. de Molongo, de que usam no Parà.

Molleirona, s. e adj. f. de Mol-

Leirão.

Molongó, adj. e s. m. (Pará) o

mesmo que Molleirão.

Momboia-xió, s. f. (Parà) especie de gaita de que se servem os caboclos, e é feita com uma taboca de tres furos e uma lingua de tucano em logar de palheta. Produz sons maviosos e que têm provocado em algumas pessoas tristeza e pranto (Baena). V. Embeació.

Monarca, s. m. (R. Gr. do S.) homem do campo, vestido como tal e carregado de armas. E' gente sem educação, tanto que a seu respeito ha o seguinte proverbio: Moço monarca não assigna, mas risca a marca; isto é, não sabe ler nem escrever (Coruja).

Mondé, s. m. (Bahia e outras provs. do N.) o mesmo que Mundé.

Mondéu, s. m. o mesmo que Mundé.

Mondongo, s. m. (Pará) nome que na ilha de Marajó dão ás baixas que occupam grande extensão das campinas, e são cheias de atoleiros, de ordinario ocultos sob a espessura de plantas palustres. Dá-se, porém, especialmente este nome a um extensissimo pantanal que, distando da costa norte

dez a doze milhas, prolonga-se de oeste a leste, desde as cabeceiras do rio Cururú até mui perto da costa oriental (Ferreira Penna). ¶ Obs. Este vocabulo, com a significação de intestinos miudos de carneiro, do porco e de outros animaes, pertence tanto ao portuguez como ao castelhano.

Montádo, adj. diz-se do animal domestico, que se tornou bravio e vive fora de qualquer sejeção. || Etym. E' corruptela de amontádo. || No Pará e outras provincias, dizem, como em Por-

tugal, amontado.

Montaría, s. f. pequena canóa ligeira, construida de um só madeiro. Na maior parte dos casos, é seu destino, nas viagens fluviaes, acompanhar as canóas de voga e servir para a pesca e caçada. | Etym. Seu nome primitivo era canóa de montaria | E' mui usada no valle do Amazonas, em Matto-Grosso, Goyaz e outras provincias.

Moponga, s. f. (Pará) meio de pescar, que consiste em bater a agua com os braços, afim de fazer o peixe remontar o riacho até o logar onde está estendida a rede, ou onde intentam construir Mucuoca (Baena).

Moqueação, s. f. acto de mo-

quear.

Moquear. v. tr. assar a meio a carne ou peixe, para melhor conserval-os, operação que se executa sobre uma grade de páos a que dão o nome de Moquem. || No Minho, em Portugal, dizem encallir, por moquear (Moraes). Etym. E' voc. de origem tupi, como o è tambem o verbo boucaner que Jean de Lėry introduziu na lingua franceza, facto este que ainda hoje é ignorado pelos respectivos lexicographos, sem exceptuar es mais modernos, como Larousse e Littré. Em prova disto, attentemos para o que nos diz aquelle estimavel viajante, tão sagaz em suas observações, quanto exacto em suas descripções: « Touchant la chair de ce Tapiroussou, elle a presque même gout que celle de bœuf; mais quant à la façon de la cuire & aprester nos Sauuages, à leur mode, la font ordinairement Boucaner. Et parce que i'ai ia touché ci deuant, & faudra encor que ie reitere souuent

ci apres ceste façon de parler Boucaner: afin de ne plus tenir le lecteur en suspens, ioint aussi que l'occasion se présente maintenant ici bien à propos, ie veux declarer quelle en est la manière. Nos Ameriquains, doncques, fixans as-sez auant dans terre quatre fourches de bois, aussi grosses que le bras, distantes en quarré d'enuiron trois pieds. & esgalement hautes eleuees de deux & demi, mettans sur icelles des bastons à trauers, à vn pouce ou deux doigts pres l'vn de l'autre, font de ceste façon vne grande grille de bois, laquelle en leur langage ils appelent Boucan. Tellement qu'en ayant plusieurs plantez en leurs maisons, ceux d'entr'eux qui ont de la chair, la mettans dessus par pieces, et auec du bois bien sec, qui ne rend pas beaucoup de fumee, faisant vn petit feu lent dessous, en la tournant & retournant de demi quart en demi quart d'heure, la laissent ainsi cuire

autant de temps qu'il leur plaist. »

Moquéca, s. f. especie de iguaria feita de peixinhos ou camarões, tudo bem apimentado e envolto em folhas de bananeira. No Pará lhe chamam Poquéca. Além dessa especie de Moquéca, que è secca, ha tambem outra feita de peixe ou mariscos, com molho

de azeite e muita pimenta.

Moquem, s. m. grade de paus em forma de grelhas, com uns 0<sup>m</sup>,60 de altura, e sobre a qual se põe a carne ou o peixe, que deve ser moqueado, isto é, assado a meio para se conservar. || Etym. E' vocabulo de origem tupi, como o é tambem Boucan, adoptado pelos francezes, como se pode reconhecer pelo testemunho de Léry.

Morcilha, s. f. (R. Gr. do S.) murcella. | Etym. Do castelhano Mor-

cilla.

Moringa, s. f. o mesmo que Moringue.

Moringue, s. m. bilha de barro para agua. Ha Moringues de duas especies: o de um só gargalo, e o de dous gargalos, sendo um mais largo por onde se introduz a agua, e outro mais estreito por onde se bebe; e entre estes dous gargalos ha uma asa, a que se applica a mão para suspendel-o. 

| Tambem dizem Moringa.

DICC. DE VOC. 7

Morobixába, s. m. o mesmo que Tuxáua.

Morotinga, adj., o mesmo que tinga.

Mosquête, s. m. (Sergipe) cavallo de pequena estatura e bom corredor (S. Roméro).

Mouro, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que tem o pêlo mesclado de preto e branco. O cavallo mouro é mais escuro que o tordilho negro (Coruja).

Muamba, s. f. (Ceará e outras provs. do N.) velhacaria, patranha, fraude. Negocio illicito que consiste em comprar e vender objectos furtados: « Temos aqui uma tal Rita dos Santos, que, segundo consta, negocia ha tempos em Muambas. » (Jornal do Commercio.)

Muambeiro, s. m. (Ceará e outras provs. do N.) velhaco, patranheiro, fraudulento. Pessoa que faz negocios illicitos comprando e vendendo objectos furtados. Este nome era especialmente applicado áquelles que, durante a ultima secca do Ceará (1877 - 1880), tiravam proveito da sua posição para se locupletarem, desviando do seu destino os generos alimenticios e outros recursos, que o governo mandava ás victimas daquella calamidade.

Mucajá, s. m. (Para e Maranhão)

o mesmo que Macahiba.

Mucâma, s. f. o mesmo que Mu-

Mucamba, s. f. escrava predilecta e moça, que servia ao lado de sua
senhora e a acompanhava aos passeios.
Tambem lhe chamavam Mucâma e em
Pernambuco Mumbanda. || Etym. Talvez se derive de Mocambuara, voc.
tupi, significando ama de leite (Voc.
Braz.). No guarani ha no mesmo sentido Poro mocambuara (Montoya). A
Mucamba não tinha certamente por
officio amamentar crianças; mas pode
acontecer que, por uma degeneração
de sentido, se lhe désse o nome que
era d'antes o attributo da ama de
leite. Na Bahia, por exemplo, dão á
criada o nome de ama, sem que lhe
incumba amamentar quem quer que
seja.

Muchácho, s. m. (R. Gr. do S.) pontalete que sustenta horizontalmente o cabeçalho do carro, quando está pa-

98

rado, e é preso ao mesmo cabeçalho por meio de uma tira de couro. Em lingua portugueza lhe chamam burro. Etym. E' voc. castelhano, com a significação de rapaz ; e é no sentido figurado que o empregam. O Sr. Coruja escreve Mochacho, e o faz derivar de Mocho, com o que não concordamos.

Mucíca, s. f. (Pern. e Par. do N.) sacadela, empuxão que o pescador dá à linha, quando sente que o peixe mordeu a isca. | (Piauhy) Derribar de mucica, é derribar uma rez torcendo-lhe a cauda com forca até fazel-a cahir. Etym, E' voc. de origem tupi e vem de Aimocic, significando dar sacadela (Voc. Braz.). O Dicc. Port. Braz. menciona Ceky, como traducção de puxar.

Mucujê, s. m. (Bahia) fructa primorosa de uma arvore do mesmo nome pertencente à familia das Apocyneas. Il G. Soares lhe chama Macujê, e, a não ser isso devido a um erro de copia ou de imprensa, provavel é que seja o nome primitivo dessa fructa em lingua tupi.

Mucunzá, s. m. o mesmo que Canjica (1º).

Mucuóca, s. f. (Pará) cerca ligeiramente construida nos riachos, por meio de paus fincados a prumo, ramos de aninga e tujuco, afim de paralysar um tanto a corrente da agua, e dar logar á pesca chamada de Gapuia (Baena). | Etym. Deriva-se de Mocooca, termo do dialecto tupi do Amazonas (Seixas).

Mucúra, s. f. (Parà e Maranhão) o mesmo que Saruê.

Mudubim, s. m. (Ceará) o

mesmo que Mandubi.

Mujangüê, s. m. (Pará) especie de massa feita de ovos de tartaruga ou de tracajá e farinha de agua, e depois desfeita em agua, para ser bebida (F. Bernardino).

Muláda, s. f. porção de mulas. Muláto-vélho, s. m. (R. de

Jan.) o mesmo que Paturéba. Mumbáca, s. f. (Valle do Amaz.) palmeira do genero Astrocaryum (A. Mumbaca) (Flora Bras.).

Mumbanda, s. f. (Pern.) o mesmo que Mucamba, Etym. Em lingua bunda, na Africa Occidental portugueza, Mi-n'banda significa mulher (Capello e Ivens). Talvez seja essa a origem de Mumbanda.

Mumbávo, s. m. (Parana) o mesmo que Xerimbábo.

Mumbica, s. (Ceará) bezerro de anno, magro, enfezado (S. Roméro).

Mumúca, s. f. (S. Paulo) ente phantastico, que chamam para metter medo ás crianças quando choram. Equivale a Tuti (2º).

Munân, s. f. (Sertão da Bahia) nome que, na giria dos vaqueiros,

significa Equa.

Mundé, s. m. especie de armadilha para apanhar caça, esmagando-a com o peso que lhe cahe em cima, logo que desloca o pinguélo. | Etym. E' vocabulo commum a todos os dialectos da lingna tupi, e comprehendia d'antes diversas especies, algumas das quaes apanhavam vivos os animaes; taes eram o Mundé-aratáca e o Mundé-pica de passarinhos (Voc. Braz.). | Tambem se diz Mundeu, Monde e Mondeu. Fig. applica-se a uma casa velha, arruinada, que ameaça cahir e esmagar os que nella habitam. Ainda no sentido figurado se diz que cahiu no munde, aquelle que, mal aconselhado, se arriscou em maus negocios.

Mundéu, s. m. o mesmo que

Mundė.

Munganga, s. f. (provs. do N.) tregeito, careta, momice (S. Roméro). || Etym. Talvez seja corruptela de monganguice, ou mogiganga.

Mungunsá, s. m. o mesmo que Canjica (1º).

Mungunzá, s. m. (provs. do N.) o mesmo que Canjica (1º).

Muniólo (1º), s. m. (provs. merid.) especie de machina rustica, a qual movida por agua serve para pulverizar o milho e tornal-o idoneo para a fabricação da farinha.

Munjólo (2º), s. m. (algumas provs. do N.) bezerrinho. Tambem dizem Minjolo. Quando chega a ter chifres chamam-lhe Garrote.

Munjólo (3°), s. m. (R. de Jan.) nome vulgar de uma arvore da familia

das Leguminosas.

Munjólo (4°), s. m. e f. (R. de Jan.) nome de uma nação de Africanos que eram d'antes importados como escravos.

Munzuá, s. m. especie de côvo, feito de fasquias de taquara com uma bocca afunilada, a que chamam no norte sanga e no Rio de Janeiro nassa, por onde entra o peixe sem mais poder sahir. || Etym. E' provavelmente de origem africana.

Mupicar, v. intr. (Para) remar amiudada e ligeiramente, para apressar o andamento da canóa. || Etym. Derivase de mupica e mopypyc, verbos da lingua tupi significando remar apressadamente (Dicc. Port. Braz.).

Muquirâna, s. f piolho do cor-po, tambem chamado piolho da roupa (Pediculus vestimenti). | Etym. Do tupi Moquirana (Voc. Braz.).

Murassanga, s. f. (Valle do Amaz.) o mesmo que Burassanga.

Muricí, s. m. nome commum a diversos arbustos e arvoretas do genero Byrsonima, da familia das Mal-pighiaceas, cuja fructa, segundo o faz observar G. Soares, sabe a queijo do Alemtejo, e macerada em agua fria com assucar se converte em um alimento a que no Ceará chamam Cambica, e é geralmente apreciado.

Murití, s. m. (Valle do Amaz.)

o mesmo que Buriti.

Muritim, s. m. (Maranhão) o mesmo que Buriti.

Muritinzal, s. m. (Maranhão)

o mesmo que Buritizal.

Murucú, s. m. (Valle do Amaz.) especie de lança feita de pau vermelho com a ponta remontada de diversa madeira delgada, frangivel e hervada. Della se servem os Muras e outras hordas de selvagens (Baena, F. Bernardino).

Murucujá, s. m. nome antigo do Maracuja. | Etym. E' vocabulo tupi. Os guaranis do Paraguay lhe chamam Mburucuyâ (Montoya).

Murumurú, s. m. (Valle do Amaz.) nome commum a diversas plantas do genero Astrocaryum, da familia das Palmeiras (Flora Bras.). | Etym. E' voc. tupi.

Murumuxáua, s. m. (Amax.)

o mesmo que Tuxàua.

Murundú, s. m. (Rio de Jan.) montão de cousas : Murundi de roupa, de pedras, de esterco, etc. | Etym. E' corruptela de Mulundi, monte, na lingua bunda.

Mururú, s. m. (provs. do N.) usa-se na phrase estar de mururú, em relação à pessoa que se conserva na cama, com achaque ou atacado de mal periodico, intermittente (F. Tavora).

Murutí, s. m. (Valle do Amaz.) o

mesmo que Buriti.

Muruxába, s. f. (Maranhão) nome que dão à brancarana de mau comportamento (J. Serra).

Muruxáua, s. m. (Valle do Amaz.) o mesmo que Tuxáua.

Mussununga, s. f. (Bahia) nome de certos terrenos fofos, arenosos e humidos (J. Przewodowski).

Mutá, s. m. (Valle do Amaz.) especie de estrado construido no matto. com assento alto, na qual se colloca o caçador á espera da caça. Havendo uma arvore idonea para esse fim, póde o assento ser construido nella. | Etym. E' voc. tupi (Voc. Braz.). | No dialecto do Amazonas dizem Meta (Seixas). O Sr. J. Verissimo lhe chama Mutân; e diz que serve tanto para a caçada no matto, como para a pesca à beira

Mutamba, s. f. nome vulgar de uma planta do genero Guazuma (G. ulmifolia) da familia das Büttneriaceas. || *Etym*. Em lingua bunda, *Mutamba* é o nome do Tamarindeiro. Sem duvida, foram os Africanos de origem angolense os que impuzeram este nome à planta brazileira, pela analogia que lhe acharam com aquella arvore do seu paiz. Seu nome tupi, segundo Piso e Marcgraf, era Ibixuma.

Mutân, s. m. (Valle do Amaz.) o

mesmo que Mutà.

Mutirão, s. m. (S. Paulo, Paranà e Minas-Geraes) o mesmo que Muxirom.

Mutirom, s. m. (S. Paulo, Parana) o mesmo que Muxirom.

Mutirum, s. m. (Para) o mesmo

Mutum, s. m. ave do genero Crax, da familia das Gallinaceas, da qual ha diversas especies.

Muturi, s. m. (Bahia) o mesmo

que Maturi.

Muxíba, s. f. pelhancas, carne magra. || Etym. Na lingua bunda, o termo Muwiba significa arteria, veia (Francina e Oliveira). E' provavel que d'ahi nos venha este vocabulo ainda que alterado em sua significação.

Muxinga, s. f. surra, sóva. ||
Azorrague. || Etym. E' voc. da lingua
bunda com a mesma significação que
lhe damos no Brazil. || Obs. Aulete escreve Muchinga; e Moraes Moxinga e

Muxinga.

Muxirom, S. m. (S. Paulo, Parana) auxilio que se prestam mutuamente os pequenos agricultores em tempo de fazer suas roças, plantacões ou colheitas, mas principalmente serviço de roçar. Dura este auxilio invariavelmente um so dia, em que todos trazem sua ferramenta de trabalho e fazem o servico gratis, sendo regalados pelo dono da casa com uma boa ceia e o indispensavel fandango, ou outro qualquer divertimento. Costumam fazer taes ajuntamentos para o trabalho, quando escassea o tempo e vai se fazendo tarde para effectuar as queimas, plantações, etc. Se, porém, o serviço dura mais de um dia, então não é muxirom, e ajutorio (adjutorio) e neste caso os dias de trabalho devem ser restituidos (L. D. Clève). | Este vocabulo tem uma extensa synonymia. No Parana e S. Paulo, alem de Muxirom, dizem tambem Mutirom, Mutirão, Putirão e Puwirum; no Para Potirom, Putirum, Pu-wirum, Mutirum; em Minas-Geraes, Mutirão; no R. Gr. do S., Puwirão; na Bahia e Sergipe, Batalhão; na Par. do N., Bundeira. || Etym. Afora Bata-lhão e Bandeira, todos os synonymos apontados pertencem a diversos dialectos da lingua tupi, e derivam-se do mesmo radical, embora tenham por iniciaes uns a letra P e outros a lettra M, o que não é raro nesta lingua, como se observa em Piân e Miân; Perêba e Mereba, etc. Da mesma sorte, o T é muitas vezes substituido por X: Aratiwi, Arawiwi. No guarani, potyrom significa pôr mãos à obra (Montoya), significação que está bem no espirito dessa associação ephemera. I O trabalho executado por este systema é de grande vantagem para os lavradores pobres, porque os liberta do salario. O que póde ter de reprehensivel é o divertimento nocturno, que se lhe segue, em logar do somno reparador. A policia municipal deveria prohibir que esse folguedo se prolongasse além de certa hora da noute.

Muxôxo, s. m. estalo dado com os beiços à semelhança de um beijo, para mostrar desdem ou pouco caso de alguem ou de qualquer cousa: Aquelle individuo, a quem fiz tão cordialmente a offerta dos meus serviços, mostrou-se tão ingrato que me respondeu com um muxôxo. Εm Sergipe dizem Tunco (S.

Roméro).

Muxuango, s. m. (Campos) o

mesmo que Caipira.

Nambí, s. m. orelha, em lingua tupi. No R. Gr. do S., este nome adjectivado se applica ao cavallo que tem uma das orelhas cahida: Cavallo nambi. E' uma abreviação do tupi nambi wore, ou do guarani nambi yeroà, com a significação de orelhas cahidas ou derrubadas. Nos sertões da Bahia e de outras provincias do norte, o nome de cavallo nambi designa aquelle que tem a cauda curta (Aragão). Neste caso, não vejo o fundamento de semelhante denominação.

Nambú, s. m. o mesmo que

Inambii.

Naná, s. m. nome tupi do Ananaz (Ananassa sativa).

Nanân, s. f. (provs. merid.) o mesmo que Nhanhân.

Napéva, adj. (S. Paulo) nanico; gallo ou gallinha de pernas curtas: Gallo napéva, Gallinha napéva.

Neblinar, v. intr. choviscar quasi que imperceptivelmente.

Negreiro, adj. dizia-se do navio que d'antes se empregava no trafico de escravos. || Applica-se tambem ao homem branco, que tem predilecção pelas negras.

Nhá, s. f. o mesmo que Nhôra. Nhambú, s. m. o mesmo que

Inambii.

Nhandiróba, s. f. V. Andiróba. Nhandú, s. m. nome tupi da Ema. Nhanhân, s. f. (provs. merid.) tratamento familiar das meninas. || Etym. E' a forma infantil de senhora. || Tambem se diz, Nanân, Nhâzinha, Sinhâ, Sinhâzinha, Sinhâra, Sinharinha. || Nas provs. do N., a partir da Bahia, dizem universalmente Yayâ, Yayâzinha, Yazinha; e estes vocabulos jà se têm introduzido nas prov. meridionaes.

Nházínha, s. f. diminutivo de

Nhanhân.

Nhô, s. m. o mesmo que Nhôr.
Nhonhô, s. m. (provs. merid.)
tratamento familiar dos meninos. ||
Etym. E' a forma infantil de senhor. ||
Tambem se diz Nonô, Nhôzinho, Sinhô,
e Sinhôzinho. || Nas prov. do N., a
partir da Bahia, dizem universalmente Yoyô, o que, segundo penso, não
é senão a forma adocicada de Nhonhô.

Nhôr, s. m. abreviatura popular da palavra senhor: Nhôr João, Nhôr Joaquim. Tambem dizem Nhô.

Nhóra, s. f. abreviatura popular da palavra senhóra: Nhóra Maria, Nhór Anna. Tambem dizem Nhá.

Nhôzinho, s. m. (provs. merid.) abreviatura popular do diminutivo Senhorzinho.

Nonô, s.m. o mesmo que Nhonhô.
Noruéga, s. f. (R. de Jan.)
encosta meridional de montanha ou
cordilheira. Os terrenos de noruéga
são sombrios, frescos e até frios, e
pouco idoneos para certas culturas.
A elles se contrapoem os terrenos soalheiros, que, no hemispherio austral,
occupam as vertentes septentrionaes
das montanhas. || Etym. E' provavelmente uma allusão ao clima frio da
Noruéga.

Oigalé!, int. (R. Gr. do S.) voz de admiração: Oigalé! moço lindo (Ce-

simbra).

Oitáva, s. f. (Matto-Grosso) quantia de dinheiro igual a 1\$200. Letym. No tempo em que a industria capital daquella provincia consistia na extracção do ouro, todas as transacções, na falta absoluta de moeda cunhada, se faziam por meio de ouro em pó, regulando a 1\$200 o preço de cada oitava (3 gr., 586). Hoje ellas se fazem por meio do papel-moeda, mas nem assim se perdeu o uso de tomar por unidade

a oitava, e dividil-a em fracções: Meia oitava = 600 rs.; um quarto = 300 rs. Ao quarto tambem chamam pataca-aberta, distinguindo se deste modo da pataca-fexada = 320 rs.; o cruzado = 720 rs.; um vintem = 40 rs. A todo esse systema pecuniario dão o nome de Conta do ouro.

Oititurubá, s. m. o mesmo que Cutitiribá.

Orear, v. tr. (R. Gr. do S.) arejar, expor ao ar a roupa humida para seccar. | Etym. E' vocabulo castelhano.

Origône, s. m. (R. Gr. do S.) talhadas de pecego seccas ao sol, com as quaes se faz um doce de calda. Essas talhadas são sobrepostas umas ás outras formando um solido de alguns centimetros de comprimento. [Etym. Provirá ou do termo antiquado portuguez Orijones (Moraes) ou do castelhano Orejon, que Valdez traduz por Orijão. Aulete nada diz a semelhante respeito.

Orelha-livre, (R. Gr. do S.) locução usada nas parelhas. Se os cavallos empatam na carreira, aquelle que apostou que o cavallo do contrario só lhe ganharia com orelha-livre, ganha a aposta, porque o outro não se adiantou um poucochinho mais quanto fosse bastante para da raia se distinguir se sacou a orelha ou não, isto é, se se adiantou (Coruja).

Orelhâno, a, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do boi ou vacca que não tem marca ou signal na orelha ou orelhas, como se costuma fazer, antes de ser definitivamente marcado a ferro (Coruja). E' tambem expressão do Paraná. Nos sertões da Bahia chamam a isso Orelha-redonda, e no Ceará Orelhudo. || Etym. O termo Orelhano procede de Orejano, que Valdez menciona como vacabulo americano. || Erra Aulete dizendo que orelhano é o gado vaccum que tem marca ou signal na orelha. E' justamente o contrario.

Orelha-redonda, s. m. (sertão da Bahia) o mesmo que orelhano.

Orelhudo, adj. (Ceará) o mesmo que orelhano.

Ossú, adj. o mesmo que guassu.

Ostreira, s. f. (S. Paulo, Esp.-Santo) o mesmo que Sambaqui.

Ota ! int. (R. Gr. do S.) voz de admiração: Ota! cavallo arisco. Ota! cavallo bom (Cesimbra).

Ourico-cacheiro, s. m. V. Quandi.

Ovádo (1º), adi. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo doente dos machinhos (Coruja). | Etym. Provavelmento vem de ovas, certa molestia que ataca os cavallos.

Ovádo (2º), adj. (algumas provs. do N.) diz-se do peixe que se acha com ovas: Estamos na estação em que o peixe está geralmente ovado. Tive ao jantar uma tainha ovada (Meira).

Etym. Vem de ova, ovario do peixe.

Oveiro, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo ou boi que tem malhas vermelhas ou pretas sobre o corpo branco ou vice-versa (Coruja). || Etym. Do castelhano overo. || Obs. Em Portugal a palayra oveiro tem outras significações, usuaes tambem no Brazil. Neste caso origina-se do radical ovo.

Pá, s. f. (R. de Jan.) o mesmo que

Quihando.

Pabulágem, s. f. impostura, pedantismo: Aquelle homem é notavel pela sua pabulagem. Deixa-te dessas pabulagens, que te fazem perder a estima da gente seria (João Ribeiro). Etym. Do portuguez pabulo, com a significação figurada de materia e assumpto para maledicencia ou escarneo.

Páca, s. f. mammifero do genero Cœlogenys (C. Paca) da ordem dos Roedores, e uma das melhores caças do Brazil. | Etym. E' vocabulo tupi. | Os guaranis do Paraguay lhe chamam

Pag (Montoya).

Pacará, s. m. (Para, Goyaz) especie de pequeno bahú ou cesto construido de folhetas de madeira leve, forradas por dentro e por fóra de palha do grelo de palmeiras. Tambem os fazem simplesmente tecidos de palhas, as quaes, em um e outro caso, são previamente tintas de diversas côres, o que torna mui elegante o matiz (Baena).

Pacóba, s. f. nome que davam os povos da raça tupi, às especies de Bananas naturaes do Brazil e do Paraguay. Este nome, sob a forma Pacova, ainda é usual no Piauhy, Maranhão e Pará. Nesta ultima provincia, só dão o nome de Banana às especies exoticas. No Rio de Janeiro se applica exclusi-vamente o nome de Pacóba a uma especie notavel pelo grande desenvol-vimento da fructa. No Paraguay dizem Pacová, e bem que Montova tivesse escripto Pacobá, cumpre attender a que o b hespanhol é igual ao v portuguez.

Pacóva, s. f. o mesmo que Pa-

coba.

Pacová, s. m. (S. Paulo) nome vulgar da Alpinia nutans, planta da familia das Amomeas, a que se attribuem qualidades medicinaes (Martius). Etym. Provavelmente resulta seu nome da tal ou qual semelhança da planta com a da bananeira, a que os aborigenes assim chamavam.

Pacú, s. m. (Matto-Grosso, valle do Amaz.) nome commum a diversas especies de peixes d'agua doce, dos generos Prochilodus e outros. || Etym,

E' vocabulo tupi e guarani.

Pacuêra, s. f. (S. Paulo) fressura de boi, carneiro ou porco. | Etym. E' termo de origem tupi. Em guarani Piacuê; e i so me faz crer que o nosso vocabulo não é senão a syncope de Piacuêra. || Bater a pacuêra, phrase mineira correspondendo a estas outras mui usuaes em todo o Brazil: Bater a bota; dar á casca; bater a linda plumagem; bater as azas e voar; rebentar; dar com tudo em pantánas; e tudo isto com a significação de acabar, morrer, ir-se embora, botar fora os bens, arruinar-se, ficar destruido, quer da vida, quer da fortuna (Macedo Soares).

Pagará, s. m. (R. Gr. do S.)
nome de uma das variedades desses

bailes campestres, a que chamam ge-

ralmente Fandango.

Pagos, s. m. pl. (R. Gr. do S.) os lares penates, a habitação de cada um: Depois de tamanha ausencia, regresso emfim aos meus pagos, onde me esperam a mulher e filhos. | Etym. Do latim pagus, significando aldêa, logar pequeno.

Paina, s. f. nome da felpa sedosa contida na fructa capsular de diversas especies de Bombaceas, ás quaes são por isso chamadas Paineiras. Serve a Paina para enchimento de colxões, al-

mofadas, etc.

Paiol, s. m. (S. Paulo, Parana, Minas-Geraes) nome que dão os lavradores ao compartimento ou dependencia da casa de habitação, onde arrecadam o milho em casca. Em S. Paulo tambem chamam Paiol à casa que o fazendeiro faz longe da sua residencia como ponto de arrecadação dos generos alli colhidos. Corresponde ao Retiro das fazendas de criar (B. Homem de Mello). || Nas provincias do norte, o Paiol é a casa em que se arrecadam quaesquer productos da grande lavoura: algodão, milho, farinha, etc. (Meira). | Etym. E' vocabulo portuguez, significando, tanto em Portugal como no Brazil, divisões internas de um navio onde se arrecadam diversos artigos. Ha Paiol de polvora, de bombas, de mantimentos, do panno, das amarras (Dicc. Mar. Braz.). Em Portugal e assim tambem no Brazil, dá-se o nome de paiol da polvora à casa em que se arrecada esse genero tanto nas fortificações, como fora dellas.

Paj6, s. m. (Pard) feiticeiro. Etym. E' voc. oriundo tanto do dialecto tupi como do guarani, e com o qual designavam os selvagens aquelles que exerciam um certo sacerdocio, tendo tambem a missão de curar as

enfermidades.

Pála, s. m. (R. Gr. do S.) especie de poncho feito de uma fazenda mais fina que a do biwara, com as pontas arredondadas, mais leve, mais curto, e considerado mais decente na campanha (Coruja). || Etym. Provavelmente tem este nome a sua origem no castelhano Pálio, com a significação de capa. Por sua vez, o Pálio dos hespanhoes não é mais do que o Pallium dos latinos.

Palanque, s. m. (R.Gr. do S.) mourão de dous metros, mais ou menos, de altura, fincado no meio do curral, ou na frente delle, e ao qual se prende o potro ou cavallo bravo, para arreal-o (Coruja). || Com diversa accepção, o termo palanque é portuguez: significa cadafalso com degraus de que se cercam os corros, para os espectadores verem os touros, sem perigo (Moraes).

Palêta, s. f. (R. Gr. do S.)
nome do osso das mãos que compõe as
cruzes, tanto no boi, como no cavallo
(Coruja). Como expressão anatomica,
Paleta è termo castelhano significando
Pa, nome vulgar da espadua ou omoplata (Valdez).

Paletear, v. tr. (R. Gr. do S.) esporear o animal na paleta (Coruja).

Palha, s. f. (Minas-Geraes) o mesmo que Tigüera.

Palháda, s. f. (Minas-Geraes) o mesmo que Tigüéra.

Palmito, s. m. rebento central das Palmeiras, de que se usa como legume, tanto nos guisados, como nas empadas, e até cru em salada. Bem que todas as plantas desta familia produzam palmitos comestiveis, todavia algumas especies ha a que se dá a preferencia, e a estas dão por excellencia o nome de Palmito; taes são o Palmito-molle (Euterpe edulis), o Palmito-amargoso (Cocos Mikaniana), aos quaes tambem chamam, o primeiro, Assahi, Jissara ou Jussara, e o segundo Guarirova. | O voc. Palmito e bem antigo na lingua portugueza, e ha perto de quatrocentos annos que delle se serviu Vaz de Caminha, na carta que, de Porto-Seguro, em 1 de Maio de 1500, dirigiu a el-rei D. Manoel, relatando-lhe a descoberta do Brazil.

Pamonân, s. m. (S. Paulo, Matto-Grosso) especie de comida que consiste na mistura de farinha de mandioca ou de milho com feijão, carne ou peixe, e constitue uma excellente matolotagem para aquelles que viajam em logares ermos e faltos de recursos, por isso que dura em bom estado muitos dias. || Etym. E' voc. de origem tupi e guarani. No guarani Apamonân e no tupi Aiapamonân significam misturar. || Ao Pamonân tambem chamam Virado e Revirado. No R. de Jan. ao Pamonân

de feijão chamam Tutú.

Pamonha, s. f. especie de bolo feito de fubá de milho ou de arroz, e tambem de tapióca ou de mandióca puba, a que se ajunta assucar e leite de vacca ou de cóco, e é envolto em folhas de bananeira. A Pamonha de mandióca puba dão particularmente, tanto no R. de Jan. como na Bahia e

outras provincias, o nome de Manauê: e em Pernambuco e Alagôas e de Pé-de-moleque. || Em Pernambuco e Alagôas chamam Pamonha de garápa ao Acassá. || Fig. s. m. e f., pessoa inerte, desmazelada: Meu criado é um pamonha, e sua mulher a maior na-

monha que conheço.

Pampa (1º), s.f. nome que, na America Meridional de origem hespanhola, dão ás vastas campinas que servem de pastagem a gados e animaes silvestres. A esses accidentes naturaes damos no Brazil o nome de Campo; e só nos servimos do termo Pampa quando nos referimos aos paizes em que é elle usual: A pampa argentina; a pampa do Sacramento, etc. || Etym. E' voc. quichua (Zorob. Rodriguez).

Pampa (2º), adj. (provs. merid.) nome que dão ao cavallo que tem orelhas de côres differentes, ou que tem um lado do corpo de côr diversa do outro, ou o corpo de uma côr e a cabeca de outra, ou qualquer parte notavel do corpo de uma côr e o resto de outra : mas este ultimo melhor se pode chamar bragado ou oveiro, segundo a posição das manchas (Coruja).

Pampeiro, s. m. nome de um vento violento de sudoeste, em parte da costa do Brazil e Rio da Prata. | Etym. E' assim chamado porque sopra do lado da pampa meridional da Republica Argentina.

Panacaríca, s. f. (Pará) toldo de palha nas embarcações chamadas Igarité. | Dão o mesmo nome ao chapen de palha de abas largas, para resguardar do sol e da chuva. | Etym. E' voc. do dialecto tupi do Amazonas (Seixas,

Dicc. Port. Braz.).

Panacú, s. m. (provs. do N.) especie de condeça oblonga, de fundo oval, com a competente tampa, para arrecadar roupa; e tambem o empregam como berço de crianças. No Pará dão o mesmo nome a um cesto de talas em uso nas roças (J. Verissimo). | E' voc. tupi. Montoya o menciona com a significação de canastra comprida.

Panásio, s. m. (Pern.) pranchada, pancada dada com a espada de prancha.

Pancas, s. f. plur. Dar pancas é distinguir-se, brilhar em qualquer acto, fazer proezas; e não só se diz assim dos actos louvaveis, como tambem d'aquelles que a moral repelle. O salteador que tem assolado a região, sem que a policia o tenha podido impedir, tem dado pancas. Em Portugal, ver-se ou andar em pancas é ver-se em difficuldade, andar aos trambolhões (Aulete).

Pandórga, s. f. (R. Gr. do S.) papagaio de papel com que se divertem os rapazes, e a que os Francezes chamam Cerf-volant, e os Hespanhoes Comêta. | Etym. E' termo oriundo de um provincialismo hespanhol. | Em portuguez, Pandorga, tem a significação de musica descompassada e ruidosa, charivari; e ainda mais a de mulher gorda e barriguda (Aulete), e nesta ultima accepção é tambem popular nas provs. do N. do Brazil.

Paneiro, s. m. (Pern.) o mes-mo que Tipiti. | Etym. E' voc. portuguez com a significação de cesto, e neste sentido é usado no Pará: Úm paneiro de farinha (B. de Jary).

Panella, s. f. nome que dão a cada um dos compartimentos subterraneos de que se compõe um formigueiro de sauba, e onde se acham as respectivas larvas. Ao conjuncto dessas Panellas, ligadas entre si por meio de galerias, chama-se Cidade. | Etym. Deve o nome de Panella à forma aproximada do vaso de barro deste nome.

Panêma, adj. m. e f. (Para) infeliz, desditoso. Applica-se particularmente áquelle que, tendo ido á caça ou á pesca, nada colheu. | Tambem significa mollangueirão, indolente (B. de Jary). || No Ceara se traduz por poltrão, podre, sem espirito (Araripe Junior). Etym. E' vocabulo tupi e guarani e synonymo de Manêma.

Pangaré, adj. m. e f. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo mais claro que o douradilho (Coruja). | s. m. (S. Paulo) cavallo estragado, sem mais prestimo algum: Mandaram-lhe para o regresso um Pangare que lhe deu que fazer. (B. Homem de Mello).

Pango, s. m. nome angolense do canhamo (Cannabis sativa). Usam os

Africanos das folhas desta planta à guisa do tabaco de fumo, para cachimbarem; mas, sendo esse uso pernicioso à saude, é prohibido, pelas posturas municipaes da cidade do Rio de Janeiro, a venda desse producto no mercado. Em lingua bunda tambem lhe chamam Liamba e Riamba.

Pantim, s. m. (Par. do N.) boato, ou noticia que pode incutir temor. Fazer pantim: ser novidadeiro (San-

Papagaio, s. m. (Rio de Jan.) nome que dão, nas secretarias de estado e outras repartições, a uma tira de papel contendo uma ordem, uma recommendação ou uma pergunta dirigida a algum empregado do estabelecimento, o qual a devolve com a sua resposta.

Pápa-mel, s. m. o mesmo que

Irara.

Papocar, v. tr. e intr. (Ceará) o mesmo que pipocar.

Papôco, s. m. (Ceará) o mesmo que pipôco.

Papúco, s. m. (Bahia) o mesmo que Batuéra.

Paqueiro, s. e adj. m. diz-se do cão adestrado na caçada da paca.

Paquete, s. m. (de Alagôas até o Ceará) jangada com tolda, especialmente destinada ao transporte de passageiros.

Paráense, s. m. e f. natural da provincia do Pará. ¶ adj. que é relativo ao Pará: A industria paraense consiste principalmente na extracção da gomma elastica e outros productos

vegetaes.

Parahybâno, a, s. natural da prov. da Parahyba do Norte: Dizia o general Labatut que os Parahybanos eram os melhores soldados de infantaria que elle conhecêra. || adj., que é relativo à Parahyba do Norte: A industria parahybana consiste na cultura da canna de assucar, e na criação de

Paranaense, s. m. e f. natural da prov. do Paraná. || adj. rela-

tivo à mesma provincia.

Paranamirim, s. m. (valle do Amaz.) rio pequeno; braço de rio; porção estreita de um grande rio for-mada e apertada entre ilhas durante o curso; furo que communica entre si dous rios, ou as aguas de um mesmo rio, no meio do qual se atravessam ilhas. | Etym. Do tupi Parana, rio. e mirim, pequeno. Começa a agglutinar-se em parana = paranan (J. Verissimo).

Paratí (1º), s. m. nome vulgar de uma especie de peixe menor, porém mui semelhante à nossa tainha (Mugil brasiliensis). Não tenho podido saber se o Parati é apenas o filhote da tainha ou se é especie distincta do mesmo genero. O que é certo é que os Tupinambás chamavam Parati ao peixe a que hoje chamamos tainha (Dicc. Por-Braz., G. Soares). Actualmente só damos o nome de Parati, ao peixinho semelhante ou congenere da tainha. J. de Lery tambem falla do Parati, como especie de Mugem.

Paratí (2º), s. m. aguardente de canna de primorosa qualidade, fabricada no municipio deste nome.

Parelheiro, s. m. e adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo acostumado a correr parelhas, e para isso

ensinado (Coruja).

Parí, s. m. nome de certa armadilha que fazem nos riachos, para apanhar peixe. Consiste em uma cerca transversal à corrente do riacho, com uma abertura no meio, à qual se adapta do lado inferior um extenso cesto. O peixe impellido pela correnteza da agua, precipita-se por essa abertura e fica em secco no cesto. Fazem-se pescarias immensas por esse modo, tendo porém o inconveniente de apanhar, com o peixe grande que se utilisa, grande quantidade do pequeno, de que ninguem se aproveita. No Para, e o Pari uma esteira feita de marajá, com a qual se intercepta o riacho, atando-a em varas cravadas a que chamam Parità (Baena). | Etym. E' voc. tupi e guarani. Montoya o define zarzo en que cae el pescado.

Paricá, s. m. (Pará) arvore do genero Mimosa (M. acacioides, Bth.), da familia das Leguminosas, e de cuja fructa torrada e triturada usam os selvagens à guisa de tabaco em pò.

Pariparóba, s. f. (Rio de Jan.)

o mesmo que Capéba.

106

Paritá, s. m. (Pará) nome que dão ás varas a que se atam as extremidades do Pari. || Etym. E' voc. do dialecto tupi do Amazonas.

Parnahiba, s. f. (Bahia) especie de terçado com cabo de madeira, de que se usa nos açougues para retalhar a carne. || Etym. Como denominação de diversos rios do Brazil, é o voc. Parnahiba de origem tupi; mas como instrumento cortante, não lhe posso descobrir a etymologia.

Partído, s. m. certa extensão de terreno plantado de canna de assucar. Nas terras de um engenho, pódem-se cultivar diversos partidos, segundo as forças do proprietario, e serem uns maiores que os outros (Soriano, Saldanha da Gama).

Passageiro, s. m. (provs. merid.) nome que dão ao encarregado de dar passagem, em canóa ou balsa, aos que têm de atravessar um rio. Equivale ao termo portuguez passador. Entretanto no Brazil o termo passageiro tem tambem a geral significação que lhe dão em Portugal, quando se refere aos que seguem em viagem a bordo de uma embarcação, ou transitam pelas estradas.

Passagem, s. f. local por onde os viandantes atravessam ordinariamente um rio, quer a vau, quer embarcado: Cada Passagem tem sua denominação particular que a distingue das outras: Na Passagem do Juazeiro é o rio de S. Francisco mui largo. || No Rio-Grande do Sul dão a isso o nome de Passo.

Passarinhar, v. intr. espantar-se o cavallo. || No sentido de andar à caça de passaros, é verbo portuguez, mui usado no Brazil.

Passarinheiro, adj. espantandiço; diz-se do cavallo que, montado e em viagem, se espanta de qualquer cousa (Coruja). || Moraes, mencionando este vocabulo, cita a auctoridade de Antonio Pereira Rego na sua obra Instrucção de cavallaria e Simula de Alveitaria, impressa em Coimbra em 1673. A vista disto, era natural suppolode uso portuguez; Aulete, porém, o considera exclusivamente brazileiro, o que me faz pensar que cahiu em desuso

em Portugal. Valdez, no seu artigo Pajarero, além do sentido em que o empregam na Hespanha, o indica como termo da America meridional significando fogoso, em relação ao cavallo forte e brioso; e diz tambem que no Mexico o applicam ao cavallo espantadiço, o que está de accordo com a accepção em que o empregamos no Brazil.

Passo, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Passagem.

Passóca, s.f. especie de comida feita de carne, que, depois de assada, é pisada de mistura com a farinha de mandioca ou de milho, constituindo assim um alimento mui usual e precioso para o viajante que caminha por logares ermos, por isso que dura em bom estado durante guarenta e mais dias e della pode servir-se ou fria como está ou aquecida. O fallecido Marquez do Herval considerava a passoca como um grande recurso para um exercito em marcha. | No Pará dão o nome de passoca a um alimento feito de castanha do Maranhão torrada e pisada com farinha de mandioca e assucar. | Etym. E' voc. de origem tupi e guarani.

Pastôr, s. m. garanhão de uma manada de eguas ou burras. O mesmo nome se applica ao touro em relação ás vaccas mansas (Coruja). || Em algumas provincias do Norte, dão ao garanhão o nome de Alotadôr.

Patáca, s. f. quantia de dinheiro igual a 320 réis. D'antes havia a pataca de prata, a qual, porém, desappareceu di circulação. Em Matto-Grosso ha a pataca-aberta = 300 réis, e a pataca-fechada = 320 réis.

Patação, s. m. moeda de prata do valor intrinseco de 960 reis, e hoje recunhada com o de 28000.

Patauá, s. m. (Pará) palmeira do genero *Enocarpus* (E. Batauá). ¶ Em Matto-Grosso chamam-lhe Batauá.

Patetear, v. intr. (provs. merid.) ficar como pateta, sem saber deliberar em occasião opportuna, quando aliás toda a actividade é necesaria, como em algum perigo. Assim, pois, quando, por exemplo, um navio se mette entre recifes, dizem que o capitão pateteou, se, vencido pelo medo, não soube lançar

mão dos recursos mais apropriados para evitar o naufragio. || Ha em portuguez o verbo patetar com a significação de estar pateta; dizer ou fazer patetices (Aulete)

Patí, s. m. palmeira do genero Syagrus (S. Botryophora, Mart.). || Etym. E' voc. tupi.

Patife, s. e adj. m. e f. (S. Paulo) pessoa debil, fraca, timida, e neste sentido nada tem de injurioso este vocabulo; todavia, no geral, o termo patife importa um insulto aquelle a quem é dirigido.

Patiguá, s. m. o mesmo que

Patóta, s. f. pronuncia brazileira do termo portuguez batota; e outro tanto se observa em patoteiro

por batoteiro.

Patuá, s. m. nome commum a diversas especies de receptaculos moveis, onde se arrecadam e transportam objectos quaesquer. | Em algumas provincias do norte, é uma bolsa de couro, de que se servem os sertanejos para o transporte de favos de mel. No Pará, é uma especie de cesto ou balaio, e dão particularmente o nome de Patua-balaio a uma caixa com repartimentos para comida, louça, vidros, talheres, de que se usa nas viagens fluviaes (B. de Jary). | Especie de amuleto que consiste em um saquinho de couro, contendo cabeças de cobras e outras cousas a que attribuem virtudes milagrosas, e que os credulos trazem pendurado ao pescoço, para os livrar de maleficios (Abreu e Lima). I Entre os Indios da região amazonica significa bahú, caixa (Seixas).

Em S. Jorge de Ilhéos, na provincia da Bahia, é uma caixa com tampa de forma elliptica feita de palha de palmeira; mas alli lhe dão o nome de Patigua (Ennes de Souza). | Etym. Patud e Patigua são pronuncias differentes do mesmo voc., pertencente á lingua tupi. No dialecto do Amazonas, se pronuncia Patua (Seixas). Os tupis do Brazil meridional davam a canastra o nome

de Patuguá (Voc. Braz.).

Patuguá, s. m. o mesmo que Pa-

Paturéba (1°), s. f. (Rio de Jan.) nome que dão ao bagre salgado de Laguna. Tambem lhe chamam Mulato-Paturéba (2°), s. e adj. m. e f.

Velho.

diz-se da pessoa, sem prestimo, tola, etc. Paturí, s. m. (provs. do N.) nome vulgar do marreco domestico (Querquedula crecca ?). | Etym. Terà a sua origem no vocabulo Pato, ou, como me parece mais provavel, serà alteração de Potery (Dicc. Port. Braz), Potiri (Voc. Braz.) ou Putiri (Seixas), nomes estes que em linguagem tupi signific im Mar-

reca, Adem ou Ganço?

Pau-a-pique, s. m. (provs. merid.) parede construida de ripas ou varas, umas verticaes e outras horizontaes, presas entre si por meio de cipós ou pregos, e tudo isto emboçado com barro. A parede de pau-a-pique e o que em Portugal chamam parede de sebe ou taipa de sebe. Na Bahia e outras provincias do norte lhe chamam parede de taipa, o que é differente da taipa usada em S. Paulo. Em Pern. e outras provincias do norte chamam cerca de pau-a-pique a que é feita de paus verticalmente collocados (Meira).

Paulicéa, s. f. nome poetico da provincia de S. Paulo: Para a Paulicea foi um ponto de honra a extincção

do elemento servil.

Paulista, s. m. e f. natural da provincia de S. Paulo: A' intrepidez dos antigos Paulistas devemos nos a acquisição desses territorios, que formam hoje algumas das nossas mais vastas provincias. | adj., que è relativo à provincia de S. Paulo: A industria paulista consiste principalmente na cultura do café.

Pauteação, s. f. conversação futil: Em vez de executarem o trabalho que lhes havia encommendado, gastaram todo o tempo em pauteação. Em Matto-Grosso dizem, no mesmo sentido,

mapiação.

Pautear, v. intr. entreter-se por mero passa-tempo, em conversação futil: A chuva me impediu de ir ao trabalho, e levei toda a manhã a pautear com meu compadre. | Em Matto-Grosso dizem, no mesmo sentido, mapiar. Não descubro estes dous voc. em diccionario algum da lingua portugueza e

Paxiúba, s. f. (Pará) palmeira do genero Iriartea (I. exorrhiza). Etym. E' voc. de origem tupi.

Payauarú, s. m. (Para) especie de bebida feita do sumo de fructas, de mistura com o beiju, e da qual usam os

selvagens (Baena)

Peão, s. m. (R. Gr. do S.) homem ajustado para fazer o serviço do campo, nas fazendas de criação ou estancias, denominação que se estendia aos proprios escravos exclusivamente occupados nesse mister. | Em outras provincias do Brazil, o Peão é o amansador de cavallos, | Etym. No sentido em que o empregamos, é o vocabulo Peão, segundo Valdez, oriundo da America meridional hespanhola. Nos o recebemos dos nossos vizinhos. Nos mais casos, tanto em castelhano como em portuguez, Peon e Peão se referem a quem anda a pé.

Pecêta, s. m. (R. Gr. do S.) cavallo de mau commodo, lerdo, feio, inferior (Coruja). | Fig. Homem malicioso, velhaco, tratante. Neste sentido ė o mesmo que Pezeta das outras provincias. | Etym. Segundo Valdez, Peseta, applicado ao homem, é voc. da America Meridional. E' essa a origem do nosso Pecêta. Em Portugal, Peceta

significa Peça pequena.

Pecháda, s. f. (R. Gr. do S.) acção de se encontrarem impetuosamente ou esbarrarem dous cavalleiros vindo de lados oppostos. || Etym. E' voc. americano, significando golpe ou encontrão dado no peito (Valdez)

Peconha, s. f. (valle do Amaz.) ligas de embira que mettem nos pés aquelles que querem subir às arvores. sem galhos, como palmeiras e outras. (J. Verissimo). || Etym. E' de origem tupi. | No dialecto amazonico, dizem Pecunha (Seixas). Em guarani Picôi ou Mbicôî significa trabas de los piés para subir algun arbol (Montoya). O Voc. Braz. menciona Pycoya com a significação de Peia que serve para trepar. Pé-de-moléque (1º), s. m. (R.

de Jan., S. Paulo) especie de doce secco e achatado feito de rapadura e mendubi torrado.

Pé-de-moléque (2º), s. m. (Pern., Alagôas) o mesmo que Manaué. ou Pamonha de mandioca puba.

Péga, s. m. (Ceará) modo de designar o recrutamento forçado: Tem havido um *pėga* extraordinario. Nenhum rapaz escapa do pega. | No Pará dizem, no mesmo sentido, pėga-pėga (B. de Jary). || Etym. Do verbo pegar.

Péga-fôgo, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam ge-

ralmente Fandango.

Pegamento, s. m. (Rio de Jan.) especie de renda estreita sem recortes, a que chamam em portuguez entremein.

Péga-péga, s. m. (Pará) o mes-

me que Pega.

108

Peitíca, s. f. (de Pern. ao Ceará) especie de ave, cujo canto se assemelha a esse nome. || Termo familiar com que se designa a pessoa impertinente. Tambem chamam assim ao duende que nos persegue dia e noute (Araripe Junior). Însistencia incommoda (S. Romero).

Peito-largo, s. m. (Bahia) o mesmo que Capanga (2º).

Pejerecum, s. m. o mesmo que Pijerecum.

Pelechar, v. intr. (R. Gr. do S.) mudar o animal o pêlo; e quando isto acontece, dizem que está pelechando. Etym. Do castelhano pelechar (Coruja).

Pellêgo, s. m. (R. Gr. do S.) pelle de carneiro, quadrada e com lan. Para gente pobre, substitue o coxonilho. O uso mais ordinario è pol-o sobre o lombo do cavallo, quando se monta em pêlo, isto é, sem arreios. Quando se diz que uma cousa tem pellego, isso corresponde à phrase portugueza tem dente de coelho, isto é, cousa difficil. | Etym. Do castelhano pellejo, couro, pelle de animal (Coruja).

Pêlo-a-pêlo, loc. adv. (R. Gr. do S.) viajar de pêlo-a-pêlo è fazer uma viagem sem mudar de animal

(Coruja).

Pelóta, s. f. (R. Gr. do S.) especie de vaso em forma de cesto, feito de um couro inteiriço de boi, e serve de barquinho na passagem dos rios, em falta de outro qualquer meio de conducção. Este barquinho é levado a reboque por um nadador, que segura com os dentes a extremidade da corda que o prende, e desta sorte garante da agua sua roupa, armas, etc. Póde tambem a Pelóta dar passagem a gente, e ser rebocada por um cavallo montado por um conductor. Direi, para terminar, que a Pelóta não é dos barquinhos o menos sujeito a sossobrar. || Etym. A nossa Pelóta, não tendo a menor analogia com as diversas cousas a que em Portugal dão aquelle nome, é natural o pensar que seja outra a sua origem. Creio que seu radical é pelle, e portanto, a seguir a orthographia etymologica, deveriamos escrever Pellota.

Penca, s. f. nome que dão a cada um dos grupos fructiferos, de que se compõe um cacho de bananas. Cada penca consta de duas ordens de bananas, dispostas à semelhanca dos de-

dos da mão.

Pendenga, s. f. pendencia, no sentido de rixa, contenda, briga, luta, conflicto: Tiveram os dous soldados uma pendenga, da qual resultou serem ambos presos. Para evitar pendengas, accedi a tudo quanto me propoz o vizinho. Sirvamo-nos de meios suasorios, para evitar pendengas. || Etym. Talvez seja corruptela de pendencia.

Pendoar, v. intr. (Bahia) o

mesmo que Apendoar.

Peneirar, v. intr. chuviscar brandamente, como se a agua cahisse das malhas de uma peneira fina. Não encontro este verbo, aliás mui usual no Brazil, em nenhum dos diccionarios portuguezes que tenho consultado, nem mesmo em Aulete, senão no sentido de passar pela peneira, separar o mais fino do mais grosso. Todavia, recordome de o ter visto algures em Moraes, com a significação que aqui lhe dou. Entretanto, Aulete menciona peneira com a significação de chuva miuda, comparavel ao pó que cahe de uma peneira. Neste sentido é tambem usado no Brazil.

Pepuira, s. f. (S. Paulo) gal-

linha pouco desenvolvida.

Peráu, s. m. differença subita, para mais, do fundo do mar, lago ou rio, proximo às praias, de modo a formar uma cóva em que ordinaria-

mente não se toma pe, e e do maior perigo para as pessoas que, não sabendo nadar, se precipitam nelle: A infeliz senhora cahiu no *Perau* e morreu afogada. | Etym. E' corruptela de Apeirão. vocabulo portuguez que cahiu em tal desuso que o não menciona diccionario algum da nossa lingua, nem mesmo o *Elucidario* de Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo. Tive a felicidade de deparar com elle no Voc. Braz., com a significação tupi de Typy apyababa, cuja traducção litteral è descida do fundo, o que dá uma idéa bem clara deste accidente hydrographico. Tanto Moraes, como Lacerda, Aulete e outros lexicographos definem pessimamente o Peràu, dizendo que é uma poça profunda de agua; e ainda mais erram os dous primeiros dando ao voc. uma origem franceza.

Peréba, s. f. erupções cutaneas pustulosas. Em alguns logares é o designativo da sarna. || Etym. E' voc. tupi. Em guarani significa signal ou manchas de sarnas (Montoya). No dialecto amazoniense dizem peréva (Seixas) ou meréva (B. de Jary). No Rio Grande do Sul dizem pereva, para designar certa ferida cascuda, que ataca tanto os

animaes como a gente.

Perebento, a, adj. e s. ata-

cado de perebas.

Perendengues, s. m. plur. (Pern., Para) penduricalhos que servem de ornato as mulheres. || Correntes de relogio, como se usava antigamente (B. de Jary). || E', neste caso, o que, em linguagem portugueza, se deno-

mina Berloques.

Perêréca, s. f. pequeno batracio de cor verde, pertencente ao genero Hyla (?). E' provavelmente o mesmo animal de que falla Gabriel Soares com o nome tupi de Juï-perega. || Fig., s. m. e f. pessoa ou animal de pequena estatura, franzino, de mesquinho aspecto.

Pererecar, v. intr. mover-se vertiginosamente de um lado para outro, flear desnorteado: Com o susto que tomou, o cavallo pererecou de tal sorte que não foi possivel montal-o. Logo que o puzeram no tanque, o peixe entrou a pererecar a procura de uma

110

sahida. As andorinhas pererecam em torno da casa. || Cahir e revirar (Couto de Magalhães). || Diz-se tambem que perêreca aquelle que, vencido na argumentação, continúa a articular palavras a esmo, não se querendo dar por derrotado (B. Homem de Mello). || Etym. Terá talvez a mesma origem que piriricar. || Em portuguez ha o verbo saracotear, de significação analoga, no habito de não parar em um lugar, andar vagando, girando inquieto (Moraes).

Peréva, s. f. (R. Gr. do S.) o mesmo que Peréba.

Perí, s. m. o mesmo que Piri.
Periantân, s. m (Valle do Amaz.) agglomeração de cannarana, especie de graminea, que se encosta a margem dos rios, ou desce por elles, como ilha fluctuante arrastada pela correnteza. || Etym. De Peri, junco, e antan, duro, teso, resistente (J. Verissimo). || Ao Periantan dão no Paraguay o nome de Camalote. No valle do Amaz. lhe chamam tambem Matuna.

Perlenga, s. f. disputa, controversia, rixa: Por occasião daquelle casamento, houve tal perlenga no seio da familia que ninguem mais se entendia. || Etym. Corruptela de Perlomas.

Perlengáda, s. f. grande perlenga, disputa renhida: Daquella perlengada resultou a inimizade dos dous irmãos.

Perlongo, s. m. (R. de Jan.) telhado de um e outro lado da cumieira: Mandei retelhar minha casa: o perlongo da frente já está prompto.

Pernambucâno, a, s. natural da provincia de Pernambuco: Os Pernambucanos zelam muito os interesses de sua provincia. || Adj., que é relativo a Pernambuco: A imprensa pernambucâna discutiu calorosamente as vantagens da extincção do elemento servil.

Perneira, s. f. (R. Gr. do S.) especie de bota de couro crú garroteado, de que os cavalleiros usam no campo, e que tiram inteiriço da perna do potro, pelo que tambem lhe chamam botas de potro (Coruja).

Perneiras, s. f. plur. (provs. do N.) especie de calças de couro cor-

tido, de que usa o sertanejo, quando monta a cavallo, em servico pecuario.

Peróba, s. f. nome commum a diversas arvores de construcção do genero Aspidosperma, familia das Apocyneas. || Etym. E' provavelmente a contracção de Ipé, casca de pau, e róba, amargosa.

Perrengue, adj. m. e f. (R. de Jan.) encanzinado, raivoso, emperrado, birrento: Meu chefe é tão perrengue que a todos desgosta. || Etym. E' voc. castelhano (Moraes). || (R. Gr. do S.) frouxo, cobarde. Applica-se ao cavallo mau, e neste caso vem de pé, seguido do adi. rengo (Cesimbra).

seguido do adj. rengo (Cesimbra).

Perú, s. m. (R. de Jan.) grande embarcação com a forma de canoa e de bocca aberta, tendo um mastro vertical enfurnado em uma bancada fixa no centro, e um grande redondo (Camara).

Pessá, s. m. (Pará) o mesmo que Pussá.

Petéca, s. f. (S. Paulo) especie de volante feito ordinariamente de palha de milho, e que os rapazes impellem com a palma da mão. # Etym. O voc. tupi petèca e guarani peteg significa pancada, golpe; e dahi vem o nome dado ao volante, pela maneira por que é elle posto em movimento. # Fig. Joguete, ou alvo de mofa e zombaria: Não pensem que eu possa servir de petèca a quem quer que seja. Não façam de mim sua petêca.

Pêtêma, s. f. o mesmo que Petime.

Petequear, v. intr. (Minas-Geraes, S. Paulo) jogar a petéca (Couto de Magalhães).

Petíço, s. m. (R. Gr. do S.) cavallo de pernas curtas (Coruja). 

Etym. De Petiso, voc. da America meridional hespanhola (Valdez). 

Differe do Piquira, em ser este um cavallo de pequena estatura, mas bem proporcionado.

Petúme, s. m. nome tupi do Tabaco (G. Soares). O Dicc. Port. Braz. escreve Pytyma, Montoya Petyma, Léry Petun; e este ultimo voc. transmittido à França pelos companheiros de Villegagnon è ainda hoje usado na Bretanha sob a forma Betum

111

(F. Denis), e delle se serviram os botanistas para designar o genero Pe-tunia, da tribu das Nicotianeas. Enganam-se Le Maout e Decaisne, dizendo que o voc. Petun é de origem caraiba. No dialecto tupi do Amazonas lhe chamam Pêtêma (Seixas).

Pétún, s. m. o mesmo que Pe-

time.

Petyma, s. f. o mesmo que Petime.

Pezêta, s, m. o mesmo que

Pecêta.

Piá, s. m. (provs. merid.) caboclinho (1°) de quatorze annos para baixo. A's caboclinhas chamam no R. Gr. do S. Chininha. | Etym. E' termo tanto tupi como guarani; significa coração, e era o titulo amoroso dos paes para com seus filhinhos (Anchieta, Montoya). Nessas provincias o Pià serve ordinariamente de criadinho.

Piába, s. f. nome de uma ou mais especies de peixe d'agua doce.

Piaga. Nome que, por ignorancia absoluta da lingua tupi, tem sido empregado por alguns litteratos nossos, e que entretanto não é mais do que o resultado de erro typographico, como se observa em certas chronicas a respeito das cousas do Brazil. Baptista Caetano, depois de ter censurado o erro que se commettia com o uso da palavra inubia, que não é mais do que o estropiamento de mimbi, exprime-se do seguinte modo a respeito de piaga: « No mesmo caso está o celebrado piaga, que pecca pelo mesmo motivo, e que procurado nos escriptores antigos não se ach . O feiticeiro, o curandeiro, o medico, às vezes com certas funcções sacerdotaes, pelo que consta tanto de escriptos acerca do Paraguay como das chronicas dos brasis, era paijė (qui dicet finem, litteralmente). Este nome apparece escripto paye, piaye e até piache e de outros modos; no segundo modo de escrever piaye, bastou que por erro de impressão se mudasse o y em g para tornar-se piage, donde o piaga, cujos cantos tanto que fazer têm dado aos litteratos e romancistas. »

Pialadôr, s. m. (R. Gr. do S.) nome que dão ao peão que é encar-

regado de pialar.

Pialar, v. tr. (R. Gr. do S.) lacar um animal pelas mãos indo elle a correr, do que lhe resulta cahir. | Fig. Enganar. | Etym. E' termo provincial americano, e sem duvida o recebemos das republicas do Rio da Prata.

Piálo, s. m. (R. Gr. do S.) acção de pialar, tiro de laço dirigido às mãos do animal que se quer prender: Armar o piálo é preparar o laço para a operação; deitar o pidlo é atirar o laço. No pidlo de cucharra, que é o mais facil, atira-se o laço por baixo; no pidlo de sobrecostilhar, vai o laço sobre a costella do animal, estendendo-se para diante até prender as mãos; no pialo de sobrelombo, que é o mais engenhoso, atira-se sobre o lombo do cavallo o laço aberto, o qual cahe a prender as mãos pelo lado opposto (Coruja). Ha ainda mais o Pialo de reborquiada. Neste caso, tem o laço armadilha maior, e è arremessado pela cabeça do animal, corre-lhe pelo corpo, e quando está nas patas é que se lhe da o tirão (Lima e Silva). | Fig. engano: Levar um pidlo, deixar-se enganar (Cesimbra). | Etym. De pidle, voc. da America Merid, hespanhola (Valdez).

Pian, s. m. nome que os Tupinambás e Guaranis davam a essa molestia a que os Portuguezes chamam Boubas e os Hespanhoes Bubas. Este voc., completamente esquecido na lin-guagem vulgar do Brazil, nacionalizou-se em França, pelo intermedio do livro de Jean d. Léry, que a descre-veu minuciosamente. Os aborigenes, tanto do Brazil, como do Paraguay, lhe chamavam indifferentemente Pian ou

Miân.

Piassába, s. f. (Bahia) palmeira do genero Attalea (A. funifera, Mart.). || (Valle do Amaz.) palmeira do genero Leopoldinia (L. Piaçaba). || Etym. Do tupi pyassaba, que significa teçume (Voc. Braz.), nome dado certamente a estas arvores por causa de suas fibras, de que se fazem cordas, amarras, vassouras e outras cousas. No Valle do Amaz. ha tambem uma palmeira do gen. Orbignia (O. racemosa) com o nome vulgar de Piaçaba ver-dadeira (Fl. Bras.). No Piauhy dão o nome de Piassaba a uma palmeira do gen. Orbignia (O. Eichleri), a que em Govaz chamam Pindoba (Fl. Bras.).

Piauhyense, s. m. e f. natural da prov. do Piauby. | Adj. rela-

tivo à prov. do Piauhy.

Picáco, adj. )R. Gr. do S.) diz-se do cavallo de côr escura com a fronte e pes brancos (Coruja). | Etym. Segundo Aulete, e corruptela de pigarco = picarso, significando cor grisalha, cor de sal e pimenta: Cavallo picarso.

Picáda, s. m. caminho estreito aberto em matta e sempre em linha recta, tanto quanto o permittem os accidentes do terreno, tendo por fim facilitar os trabalhos de exploração para a construcção de estradas, collocação de marcos divisorios entre propriedades diversas, e finalmente para encurtar a distancia itineraria que vai de um a outro sitio. | Moraes e Lacerda mencionam este voc. como perfeitamente portuguez; mas Aulete, no seu artigo *Picàda*, não o comprehende nas suas definições com a significação que lhe damos no Brazil, o que me faz pensar que não é vulgar em Portugal.

Picádo, s. m. (R de Jan.) o

mesmo que cacundê.

Picadôr, s. m. o que trabalha na abertura de uma picada, segundo o rumo que lhe foi marcado. | Em linguagem portugueza, Picador è o que ensina e amestra cavallos e ensina equitação. Este homonymo é tambem usual no Brazil.

Picanha, s. f. (R. Gr. do S.) parte posterior da região lombar do boi, onde ha accumulação de substancia gordurosa. A picanha é o melhor assado de couro (Coruja). || Valdez menciona Picaña, como termo antiquado synonymo de Picardia.

Picumân, s. m. fuligem. Tambem dizem Pucumân e no Para Tati-Todos esses vocabulos são mui usados na linguagem popular; mas nas relações officiaes prevalece o termo portuguez fuligem. || Etym. Do tupi Apepocumân (Voc. Braz.). Os Guaranis diziam Cuman e Apécuman; mas parece que no Paraguay cahiram em desuso, e estão hoje substituidos pelo hollin dos Hespanhoes.

Piguancha, s. f. (R. Gr. do S.) o mesmo que Chininha.

Pijerecum, s. m. nome vulgar da Xylopia æthiopica, planta africana da familia das Anonaceas, cuja fructa è empregada como condimento. Tambem se escreve Pejerecum.

Pilão, s. m. gral de pau rijo, onde se descasca e tritura café, arroz milho, etc. A' mão do gral cha-mamos mão do pilão. Em Portugal

Pilão é a mão do gral.

Piléque, s. m. camoéca, ligeira embriaguez: De vez em quando, meu criado toma o seu piléque. | Etym. Não sei se esta palavra nos veiu de Portugal; o que è certo è que a não a tenho encontrado em diccionarios da lingua portugueza. E' mui usada no Brazil.

Pilóia, s. f. (Ceará) o mesmo que

manduréba.

Pimenta-da-Costa, s. (Bahia) especie de fructa africana, cujas sementes são empregadas como condimento e têm o ardor da pimenta.

Pindahiba (1°), s. f. canniço ou vara a que se prende o fio do anzol. Etym. E' voc. tupi, significando litteralmente braço do anzol. || Obs. Moraes e Aulete definem mal a pindahiba, dizendo que è a corda que prende o anzol. A essa corda chamayam os Guaranis e Tupinambas Pindaçâma. | Figuradamente se diz que està na Pindahiba aquelle que se acha em apuros de dinheiro.

Pindahiba (2º), s. f. arvore de construcção do genero Xylopia, familia das Anonaceas, de que ha varias especies. | Em certos logares tambem lhe chamam Pindahuba. | Etym. Provêmlhe o nome da natureza de sua ramificação, que consiste em varas idoneas para servir de canniço na pesca ao anzol.

Pindahuba, s. f. o mesmo que Pindahiba (2º).

Pindóba, s f. palmeiras do genero Attalea (A. compta e A. humilis). Etym. E' vocabulo tupi. || Tambem lhe chamam Pindova. || No Rio de Jan. dão igualmente à A. humilis o nome de Catolé (Glaziou).

Pindóva, s. f. o mesmo que

Pingaço, s. m. (R. Gr. do S.) augmentativo de Pingo (Cesimbra).

Pingo, s. m. (R. Gr. do S.) nome com que se designa um bom cavallo. Nas republicas platinas, tem a mesma significação; entretanto que no Chile, segundo Zórob. Rodriguez, é o inverso.

Pinha, s. f. (Bahia, Pern.) o

mesmo que Ata.

Pintar a manta, loc. pop. fazer diabruras: Meus filhos, quando se pilham sós, pintam a manta.

Pipóca, s. f. grão de milho arrebentado ao calor do fogo, e que se come à guisa de biscoutos. No Parà dão a isso o nome de Pôrôrôca (2°). Milho de Pipôca é uma especie ou variedade desta graminea mais apropriada à feitura da Pipôca. Tambem chamam pipôcas às pustulas cutaneas: Estou com o corpo coberto de Pipôcas. ¶ Etym. Do verbo tupi Apoc ou Poc, arrebentar, estourar, estalar.

Pipocádo, adj. e part. pas. de pipocar; arrebentado, estalado. Serve para designar certas molestias de pelle, como bolhas, pustulas: Estou com o corpo todo pipocádo. El Couro pipocádo è aquelle que, sendo cortido, apresenta

rachaduras (Meira).

Pipocar, v.tr. e intr. arrebentar, estalar: O boi conseguiu pipocar a corda que o prendia. Tanto esticaram a corda que afinal pipocou. No Ceará tambem dizem papocar e no Pará popocar. Em outras provincias espocar

e espipocar.

Pipôco, s. m. (Pern., Par. e Rio-Gr. do N.) estalada, contenda vehemente, desordem: Foram prender os criminosos; mas elles resistiram, o que deu logar aum terrivel pipôco. || Homem de pipôco, homem valente e audaz (Meira). || Tambem dizem papôco (Ara-

ripe Junior ).

Piquá, s. m. especie de mala de panno de algodão ou linho, com abertura no meio e serve para conduzir roupa ou mantimentos em viagem. Tambem lhe chamam Sapiquá. || No Pará, o Piquá è um balaio, cesto ou sacco para guardar roupas e outros objectos. Por extensão, dão o mesmo nome aos cacarécos (J. Verissimo), e

outro tanto se observa em Pern. e R. Gr. do N. (Valle Cabral).

Pique, s. m. acção de picar o matto para assignalar a direcção da picada, que se pretende abrir. 

☐ Em portuguez ha o homonymo Pique com diversas significações, igualmente correntes no Brazil.

Piquête, s. m. (Minas-Geraes)

o mesmo que Potreiro.

Piquí, s. m. fructa de diversas especies de plantas do genero Caryocar, representado por arvores e arbustos. No Pará lhe chamam Piquiá (2º).

Piquiá (1°), s. m. nome commum a diversas especies de madeiras de construcção, e entre ellas uma do genero Aspidosperma.

Piquiá (20), s. m. (Parà) o mesmo

que Piqui.

Piquiá (3°), s. m. (Bahia) nome da fructa de uma arvore, cuja classificação não me é conhecida.

Piquíra (1º), s. m. (Rio de Jan.) cavallo de raça anã, natural de Campos dos Goitacazes, e mui apropriado ao exercicio das criancas.

Piquíra (2º), s. f. (Matto-Grosso) peixe de pequena especie, que habita as aguas do Paraguay e seus affluentes.

Píra, s. f. (Valle do Amaz.) doença de pelle nos animaes, como cães e gatos (J. Verissimo). || Etym. E' voc. commum a todos os dialectos da lingua tupí, significando pelle. E' por metonymia que d'elle se servem os incolas para designar a molestia de

que se trata.

Pirá, s. m. nome generico do peixe, em todos os dialectos da lingua tupi. Actualmente só usamos delle em nomes compostos, para designar certas especies ou cousas que tenham relação com o peixe: Piraina, peixe-preto; Pirapucu. peixe comprido; Pirapitanga, peixe vermelho; Pirahy, rio do peixe; Pirapôra, saltada do peixe; Piracui, farinha de peixe.

Piracêma, s. f. (S. Paulo, Pard) nome que dão à estação do anno em que se manifesta a arribação do peixe fluvial em numerosos cardumes, o que proporciona abundante pesca.

DICC. DE VOC. 8

|| Etym. E' voc. tupi composto de Pirà, peixe, e acem, sahir (J. Verissimo).

Piracuí, s. m. (Parà) nome de uma preparação de peixe, a qual consiste em reduzil-o a pó, depois de secco, e neste estado serve de alimento.

|| Etym. E' voc. tupi, tambem mencionado por Montoya em relação ao Paraguay. Compõe-se de Pirà, peixe, ecui, pó ou farinha; significando portanto farinha ou pó de peixe.

Pirahí, s. m. (Minas-Geraes) azorrague de couro cru; o mesmo que Bacalhau. || Etym. Do radical Pira, signifi-

cando pelle.

Pirajá, s. m. aguaceiro acompanhado de vento, que se manifesta frequentemente na parte da costa do Brazil comprehendida entre os Abrolhos e o cabo de Santo-Agostinho. Em geral, os aguaceiros se annunciam por nuvens densas de côr escura, que sobem rapidamente do horizonte. Na costa do Brazil, porém, o Pirajá é apenas precedido por uma nuvem de singela apparencia, que illude o marinheiro o mais experimentado, e torna-se por isso perigoso (Dicc. Mar. Braz.).

Piranga, adj. o mesmo que Pi-

tanga (1º).

Piranha, s. f. nome de uma ou mais especies de peixes, notaveis pela sua voracidade, e são o terror dos nadadores. Habita os rios e lagos de al-

gumas provincias do Brazil.

Pirão, s. m. especie de massa feita de farinha de mandioca cozida em panella ao lume, e serve à guisa de pão, para se comer a carne, peixe e mariscos. Tambem lhe chamam Angú. O Pirão d'agua é feito com agua fria, do qual mais se usa com a carne ou peixe salgados. Pirão escaldado, ou simplesmente Escaldado, é aquelle que se faz lançando-se agua ou caldo ferventes sobre a farinha contida em uma vasilha.

[Etym. Metaplasmo de Mindypirō, no-

me que em tupi se dava às papas grossas, em contraposição a Mingail, que significa papas ralas (Figueira). Vasconcellos escreve Mindipiri, e Anchieta Mindipiri no mesmo sentido. O Dicc. Port. Braz. menciona Marapirão como termo portuguez, e o traduz em tupi por Metapirin, sem comtudo lhe dar a

significação. Não sendo, porém, Marapirão vocabulo da lingua portugueza, parece-me antes corruptela de Mbaipirō, usual entre os guaranis. || Na Africa occidental é usual o termo Pirão (Capello e Ivens); e sem a menor duvida o houveram do Brazil.

Piraquára, s. m. e f. (S. Paulo) alcunha com que se designam os moradores das margens do Parahyba do Sul, e cuja industria consiste na pesca (B. Homem de Mello). || Etym. No dialecto guarani, Piraqua significa pelle dura e figuradamente se applica ao homem porfiado, pertinaz, obstinado, teimoso; qualidades estas que cabem perfeitamente aos que se dedicam à industria da pesca.

Piraquéra, s. f. (Parà) certo meio de pescar, que consiste em ir de noute, com fachos, arpoar o peixe que dorme à beira do rio. Esta especie de pesca è usual em outras partes do prazil. Na Bahia lhe chamam pesca de farraxo. Etym. Do tupi pirà, peixe,

e ker, dormir.

Pirarucú, s. m. (Valle do Amaz.) nome vulgar do Vastris gigas, especie de peixe grande, de que se fazem salgas, e tem o sabor do bacalhau. || Etym. E' voc. tupi composto de Pirà, peixe, e Urucù, nome vulgar da Bixa Orellana, de cujas sementes se extrahe uma tinta vermelha.

Piratiningâno, s. m. nome com que se designava antigamente o natural de S. Paulo, por estar esta cidade situada nos campos de Piratininga.

Pirento, adj. (Valle do Amaz.) o que soffre da pira, molestia que ataca a pelle dos animaes (J. Verissimo).

Pirí, s. m. (Pará) nome que dão a certos brejos em que se desenvolve a vegetação da herva Piri. || No Maranhão usam deste vocabulo no plural: Pirizes. || Etym. Pery, como escreve o Dicc. Port. Braz, ou Piri, como o faz Montoya, é o nome tupi de uma ou mais especies de junco, que cresce nos alagadiços, e é aproveitado para a fabricação de esteiras e outros misteres.

Piriantân, s.m. (Valle do Amaz.) V. Periantân. Piriquitête, adj. (Parà, Ma-

ranhão) diz-se de qualquer homem ou

senhora que, por gosto, se apresenta vestido sem luxo, mas com cuidado, de modo a ser elogiado: Fulano compareceu periquitête ao baile (B. de Jary). || Em Pern. e outros logares dizem prêquêtê (F. Tavora).

Piririca, adj. (Valle do Amaz.) aspero como a lixa: Depois da febre o beiço fica piririca. | Ligeiro estremecimento provocado pelo peixe nadando no baixio, na superficie das aguas. || Etym. Do tupi piriri, tremer, estremecer, tiritar (J. Verissimo) Seivas menciona Piri, v. tr., com a significação de arrepiar.

Piriricar, v. intr. (Valle do Amaz.) causar um ligeiro estremecimento na agua. Este verbo é quasi geralmente usado no gerundio: Esta piriricando (J. Verissimo). | Etym. Talvez tenha a mesma origem que pererecar, de que usam nas provs. me-

ridionaes.

Pirízes, s. m. plur. (Maranhão) o mesmo que piri.

Piróca, adj. (Valle do Amaz.) pelado, careca: Cabeça piroca, calva.

Etym. E' voc. tupi.

Pirocar, v. tr. (Valle do Amaz.) esfolar, descascar: Tratemos de pirocar a rez, e depois passaremos a pirocar as fructas. | Etym. E' a forma vulgar do verbo tupi piroca (B. de Jarv).

Pirralho, s. m. criança, criançola: Aquelle pirralho ja pensa em se casar. | Também dão o nome de pirralho a um homem de pequena estatura. | Etym. Este vocabulo será talvez de origem portugueza, mas não o menciona diccionario algum da nossa lingua.

Pirurúca, s. f. o mesmo que

Canjica (4º).

Pissandó, s. m. (Bahia) palmeira do genero Diplothemium (D. cam-

pestris, Mart.).

Pitáda, s. f. dose de rape ou de outro qualquer tabaco em pó, que se toma entre as cabeças dos dous dedos pollegar e indicador para o levar ao nariz, e que por isso tambem chamam narigada.  $\parallel Fig$ . Dose minima de qualquer materia pulverulenta. | Etym. Tem a mesma origem tupi e guarani do verbo pitar; e està porfeitamente naturalizado na lingua portugueza.

Pitanga (1º), adj. voc. tupi e guarani, significando vermelho. Só usamos delle em palavras compostas: Pirá-pitanga, Acará-pitanga. E' syn. de Piranga; e deste usamos nas mesmas condições: Y-piranga, rio vermelho, Cui-piranga, areia vermelha, etc.

Pitanga (2º), s. f. fructa da Pitangueira, planta de varias especies e dimensões, pertencentes ao genero Ste-nocalyw, da familia das Myrtaceas. || Etym. E' contracção de Ybapitanga; vocabulo tupi significando fructa ver-

melha.

Pitanga (30), s. m. e f. voc. tupi e guarani significando menino. Usamos delle quando temos de desenganar a pessoa que nos pede algum favor: Nem que chores pitanga, não te posso servir. Mas o que quer dizer chorar pitanga? E' facil explical-o, attendendo a que, nesta phrase, está pitanga no vocativo, com a sua antiga e primitiva significação de menino; e portanto o sentido syntactico desta oração é o seguinte: Nem que chores, pitanga, isto é, nem que chores, menino, não alcancarás o que pedes. Esta sentenca, que se applica particularmente às crianças teimosas, que choram para obter qualquer cousa, extende-se a pessoas de qualquer idade, que nos aborrecem com suas lamurias.

Pitar, v. intr. cachimbar, fumar charutos e cigarros. | Etym. Do verbo tupi piter e do guarani pite, significando chupar, sorver. || E' tambem usual em Bolivia, Chile, Republica-Argentina e Estado-Oriental do Uruguay.

Pitimbóia, s. f. (Alagôas) nome de certo apparelho mui simples para auxiliar a pesca dos camarões, por meio do Jereré. Consiste em um molho de folhagens que o pescador lança na agua, tendo-o preso por uma corda. Os camarões mettem-se por entre a folhagem e ahi ficam enredados de tal sorte que permittem ao pescador suspender esse molho, envolvendo-o no Jerere. um modo facilimo de realizar em pouco tempo uma ampla colheita desses crustaceos. | Etym. Do tupi Pitiboûna (Voc. Braz.) ou Pytybonçara (Dicc. Port. Braz.), com a significação de ajudador, auxiliador.

Pitinga, adj. (Valle do Amaz.) o

mesmo que tinga. Pititinga, s. f. (Bahia) especie de peixe miudinho, semelhante ou talvez identico à manjuba do Rio de

Janeiro e Pernambuco.

Pitiú, s. m. o mesmo que Pitium. Pitium, s.m. fartum, cheiro desagradavel de qualquer cousa : Não ha nada tão repugnante como o pitium da sardinha. | No Pará, o pitium designa especialmente o mau cheiro do peixe cru (B. de Jary, J. Verissimo); e, no littoral do Rio de Jan., o do peixe podre (Macedo Soares). | Tambem dizem pitiu no Pará e no Maranhão, e pituim no Rio de Janeiro (V. de Souza Fontes) e em Alagóas (B. de Maceió). | Etym. E' voc. de origem tupi, applicado ao cheiro do peixe cru. O do peixe assado é piré. Píto, s. m. (Goyaz, Matto-Grosso)

cachimbo. Acção de cachimbar, e, em geral, de fumar: O pito do opio é usual entre os Chins. O pito do pango ė prohibido pelas posturas municipaes do Rio de Jan. | Etym. A mesma que a

de pitar.

Pitomba, s. f. fructa da Pitombeira, arvore do genero Sapindus (S. edulis, Saint-Hilaire), da familia das Sapindaceas.

Pitombo, s. m. (Bahia) fructa do Pitombeiro, arvore do genero Eugenia, da familia das Myrtaceas. Em Pern. lhe chamam Ubaia.

Pitúba, adj. (Pern.) qualificativo da pessoa fraca, cobarde, preguiçosa. # Etym. E' voc. tupi (Dicc. Port. Braz.).

Pituim, s. m. (Alagôas, Rio de Jan.) o mesmo que Pitium

Piúca, s. m. (S. Paulo) pau secco a ponto de esfarelar-se, o que o torna mui combustivel (S. Villalva).

Pium, s. m. (Para) nome vulgar de uma especie de mosquito. || Etym. E' vocabulo tupi (Dicc. Port. Braz.).
Pixaim, adj. (De Pern. ao Pará)

que tem carapinha, como a gente de raça africana. || Etym. Do tupi Iapiwaim, crespo (Dicc. Port. Braz.), piwaim, crespina (Voc. Braz.). Em guarani apiwaim, cousa enrugada (Montoya).

Pixé, adj. (S. Paulo, Para) enfumaçado : Esta comida está pixé. || Etym. E' voc. commum aos diversos

dialectos da lingua tupi, e era particularmente consagrado ao cheiro de peixe assado. || No Para significa mau cheiro, fetido (J. Verissimo), e nesse sentido é esual no dialecto amazoniense (Seixas).

Pixirica, s. f. (Rio de Jan.) nome de um pequeno arbusto do genero Clidonia (C. frutescens), da familia das Melastomaceas. No Pará lhe chamam Catininga (B. de Marajó).

Pixúna, adj. o mesmo que una. Planchear-se, v. pron. (R. Gr. do S.) cahir o cavallo de lado com o cavalleiro (Coruja).

Pó, s. m. especie de esturrinho, a que tambem chamam amostrinha, caco,

tigella, etc.

\_ 116

Pocêma, s. f. (R. Gr. do N.) brados de alegria em honra de pessoas a quem se quer obsequiar: Por occasião de su chegada, o povo, reunido na praça, ergueu-lhe pocêmas, em homenagem aos bons serviços que o coronel acabava de prestar. | Etym. E' voc. de origem

Polvadeira, s. f. (R. Gr. do S. e S. Paulo) poeirada. | Etym. Corruptela do castelhano polvareda.

Polvilho, s. m. (Rio de Jan. e outras provs.) o mesmo que Tapioca.

Pombear, v. intr. exercer a profissão de pombeiro, como atravessador. v. tr. espreitar, espionar, ir no encalço de alguem, para lhe conhecer os intentos. | Moraes escreve pombeirar.

Pombeiro, s. m. nome que, na Africa portugueza, davam d'antes a qualquer agente encarregado de explorar os sertões, no intuito de effeituar a compra de escravos, mediante trapos, ferramenta e bugiarias que levavam comsigo. Essas emprezas eram sempre confiadas a homens ladinos, de cuja sagacidade havia tudo a esperar (Arte de furtar). Com sua odiosa significação, este voc. passou da Africa para o Brazil, no tempo em que eram tambem condemnados ao captiveiro nossos infelizes aborigenes. || Etym. Deriva-se do radical pombe, voc. da lingua bunda significando mensageiro (Cannecatim). | Actualmente, tanto na Africa como

no Brazil, são outros os encargos do

Pombeiro. Alli dão esse nome aos chefes do grupo de carregadores, com a obrigação de vigiar a sua gente e responder por ella ante o chefe da comitiva : come e dorme com ella, e è emfim o cabo d'esquadra da caravana (Serpa Pinto). No Brazil são varias as funções do Pombeiro. Em algumas das nossas provincias septentrionaes, Pern., Par. e Rio Gr. do N., o Pombeiro é verdadeiramente um espião. Quando se trata, por exemplo, de prender um criminoso sagaz e occulto, a policia bota-lhe pombeiros, que lhe vão no encalco (Meira). No Rio-Gr. do S., por um desses metaplasmos mui frequentes, em que as lettras P e B se substituem mutuamente, o vocabulo Pombeiro se transformou em *Bombeiro*, sem quebra da significação de espião. No Rio de Jan. o Pombeiro è o atravessador dos generos alimenticios, productos da pequena cultura: aves, ovos, fructas, hortaliças, peixe, etc. No littoral de Pernambuco e de outras provincias do norte, é elle especialmente o monopolista do pescado, para o que vai á praia espreitar a occasião em que regressam as jangadas, que se empregam nessa industria, compra-lhes o peixe, e o vende a retalho.

Poncháda, s. f. (Rio-Gr. do S.) grande porção de qualquer cousa, que poderia encher um poncho: Uma pon-

chada de dinheiro (Coruja).

Poncho, s. m. (provs. merid.) especie de capa de panno de la, de forma mais ou menos quadrada, com uma abertura no meio, por onde se enfla a cabeça. Como vestidura exterior para resguardar da chuva ou do frio, é muito mais commoda que o capote, mórmente para quem anda a cavallo. || Etym. Do araucano Pontho? (Zorob. Rodriguez).

Ponga, s. f. (provs. do N.) especie de jogo, o qual consiste em um quadrilatero de madeira, cartão ou papel, no qual se traçam duas diagonaes e duas perpendiculares, que se cruzam em um centro commum. São dous os jogadores e cada um se serve de tres tentos que se distinguem, pela côr, ou pela fórma, dos do adversario. Aquelle que primeiro consegue pôr em

linha recta os seus tres tentos ganha a partida. E' um jogo muito do gosto dos meninos.

Ponta, s. f. (R. Gr. do S.) pequena porção de quaesquer objectos: Uma ponta de gado. Uma ponta de patacões. || Quanto ao gado, se a porção è grande, toma o nome de tropa.

Pontáço, s. m. (R. Gr. do S.) pontoada, golpe dado com a ponta de qualquer arma ou instrumento, e do qual resulte apenas contusão. Se o golpe produz ferida, dizem que o paciente ficou lastimado (Per. de Carvalho).

Pontas, s. f. plur. (R. Gr. do S.) extremidades superiores de um rio: As pontas do Guassupy. As pontas do Arroio-Grande. Passei as pontas do Guassupy, proximo ás nascentes. O general Canabarro tomou posição nas pontas do Nhanduhy (B. Homem de Mello).

Popocar, v. tr. e intr. (Para) o

mesmo que pipocar.

Poquéca, s. f. (Pard) o mesmo

que Moqueca.

Poracá, s. m. (Rio de Jan.) especie de cesto grande, com destino a pescaria. || Etym? Cumpre fazer observar que este voc. faz recordar o Pacará do Pará e Goyaz, que é tambem uma especie de cesto.

Porandúba, s. f. vocabulo tupi significando historia, noticia, relação, etc. Fr. Francisco dos Prazeres, escrevendo uma obra historica sobre o Maranhão, lhe deu o titulo de Porandiba Maranhense. Os Tupinambás diziam indifferentemente Porandiba ou Morandiba, e os Guaranis Porandi ou Morandi. No Maranhão é usual o termo corrupto Marandiva.

Poraqué, s. m. (Pard) nome vulgar do Gymnotus electricus, peixe d'agua doce, cujo contacto entorpece, como acontece com o da Tremelga ou Torpedo. || Etym. Pertence, sem duvida, ao dialecto tupi do Amazonas, mas, não lhe conheço a significação

grammatical.

Porcellana, s. f. (Bahia) tigela. | No Minho tem este voc. a mesma significação (J. L. de Vasconcellos). Moraes lhe dà a significação de almofia ou vaso de porcellana semelhante a uma grande tigela. Porco-espinho, s. m. V. Quandi.

Porongo, s. m. (R. Gr. do S.) nome vulgar de certa Cucurbitacea de pequena especie, de que se fazem as cuias para mate. Etym. No Chile e no Perú chamam Porongo a um cantaro de barro de gargalo comprido, nome derivado do quichua Puruncca. E' essa sem duvida a origem do nosso vocabulo.

Póróróca (1º), s. f. macareu, phenomeno que se observa em alguns rios do Para e Maranhão. || Etym. E' voc. de origem tupi no sentido de arrebentar, estourar. Em guarani, pororog significa estrondo, ruido de cousa que

arrebenta (Montova).

Póróróca (2º), s. f. (Pará) o

mesmo que Pipoca.

Póróróca (3°), s. f. (Parand) arvore de construcção do genero Clusia (C. volubilis), da familia das Clusiaceas (Rebouças), a que tambem chamam vulgarmente Capóròróca, e cujas folhas, lançadas ao fogo, produzem uma crepitação semelhante à das bichas da China (Monteiro Tourinho).

Pororom, s. m. e adj. (provs. do N.) fructa acanhada, mal desenvolvida, de ma qualidade: Melancia pororom. Equivale a Tambuêra (F. Ta-

vora).

Possá, s. m. (Pará) o mesmo

que Pussa.

Possanga, s.f. (Valle do Amaz.) remedio, mésinha, medicamento caseiro (J. Verissimo). || Etym. E' voc. tupi. || Seixas escreve possanga; e o Dicc. Port. Braz. poçanga. Em guarani mohanga, pohanga (Montoya).

Possóca, s. f. (Bahia) o mesmo

que Marandiwa.

Possúca, s. m. e f. (R. Gr. do S.) o mesmo que Filante.

Posteiro, s.m. (R. Gr. do S.) homem que guarda o Posto de uma fa-

zenda (Coruja).

Pôsto, s. m. (R. Gr. do S.) casa situada nos fundos de uma fazenda ou estancia, e onde moram homens para vigial-a. Uma estancia pode ter mais de um Pôsto. E' o que chamam Retiro em Matto-Grosso e Minas-Geraes.

Potába, s. f. (Pern.) dadiva, presente, dóte, legado: O padrinho legoulhe uma boa potába. | Etym. E' voc. tupi.

Potirom, s. m. (Para) o mesmo

que Muxirom.

Potranco, s. m. (R, Gr. do S.) potro de um a tres annos de idade. Se é femea chamam-lhe Potranca (Coruja).

Potreiro, s. m. (provs. merid.) campo cercado com pasto e aguada, destinado a animaes cavallares e muares. Em Minas-Geraes dão tambem a isso o nome de Piquete.

Potrilho, s. m. (R. Gr. do S.) potro de menos de um anno de idade. Se é femea, chamam-lhe Potrilha (Co-

ruja).

Pracista, adj. (R. Gr. do S.) o que vivendo no campo mostra mais alguma civilisação, por ter feito viagens às cidades e ter nellas praticado com pessoas de educação. || Etym. Do radical praça (Coruja).

Prága, s. f. (Maranhão) nome applicado aos mosquitos: A prága, dia e noute, atormenta os que viajam no

rio Mearim.

**Prajá**, s. m. (S. Paulo) especie de doce feito com melaço a ferver, sobre o qual se lançam e se misturam ovos batidos. || Etym. E' synalepha de para já, em allusão à rapidez com que é feito.

Prancha, s. f. o mesmo que

Chalana.

Préquêtê, adj. (Pern.) o mesmo que piriquitête

Presépe, s. m. (Bahia) o mesmo

que Mamulengos.

Puáva, adj. (R. Gr. do S., Pa-

rana) o mesmo que arua.

Púba, adj. molle. E' voc. tupi de que nos servimos geralmente para designar a mandioca que se poz a cortir na lama ou na agua, durante alguns dias, perdendo, d'esta sorte, suas qualidades venenosas. A mandioca púba torna-se comestivel, já assada nas brazas, já convertida em bolos doces, quaes o manaué e a pamonha, e já desfeita em carimán, depois de secca ao sol ou ao lume. Com ella se fabrica tambem a especie de farinha a que, no

Maranhão e Pará, chamam farinha d'agua, a uï-puba dos Tupinambás. || No presidio do Morro de S. Paulo, ouviu o Sr. Valle Cabral applicar o voc. puba à pessoa que sente grande abatimento de forças: De doente e de cançado fiquei puba || Em S. Paulo dizem da pessoa vestida com primor que está na púba. Não sei qual possa ser n'este caso a origem desta significação.

Pubar, v. tr. pôr a curtir a mandióca na lama ou na agua: Mandei

pubar um cesto de mandióca.

Pucumân, s. m. o mesmo que Picumân.

Puêra, s. f. (Pará) o mesmo que Ypueira.

Puita, s. f. (Rio de Jan.) especie de instrumento musical dos negros. || Em Sergipe dão-lhe o nome de Vú (João Ribeiro).

Punaré, adj. (Serg.) amarellado: Cavallo de cara branca punaré, significa que o animal tem a cara branca

amarellada (S. Roméro).

Punga, adj. (Minas-Geraes, R. Gr. do S.) ruim, sem prestimo: Um homem punga. Um cavallo punga (Silva Pontes).

Pupunha, s. f. palmeira do genero Guilielma (G. speciosa) cuja fructa cozida é mui apreciada, e é cultivada em todo o valle do Amaz., e em principio de cultura no Rio de Janeiro.

Puracé, s. m. (Valle do Amaz.) especie de baile em que folgam os Indios, depois da festa que celebram, por occasião da admissão dos mancebos ás filas dos guerreiros, festa que consiste em se açoutarem alternadamente com duros azorragues, por espaço de oito dias, durante os quaes as mulheres preparam os licores e co-midas (L. Amazonas). || Etym. E' voc. de origem tupi. No dialecto amazo-niense puraçai significa dansa.

Pururúca (1º), adj. friavel, quebradiço, facil de esmigalhar-se ou de ser reduzido a pó: Milho pururuca é aquelle cujo grão se tritura com pouco esforço. Coco pururuca é aquelle cuja amendoa tem adquirido bastante consistencia para ser ralado, antes do que lhe chamam côco de colher.

Etum. Parece ser uma differenca prosodica de pororoca.

Pururúca (2º), s. f. (Minas Geraes) o mesmo que Canjica (4º).

Pururúca (3º), s. f. (Matto-Grosso, S. Paulo) nome de uma especie de arvore de construcção. | Será talvez a mesma que no Parana chamam Porordca ou Capordroca.

Pussá (1º), s. m. como instrumento de pescar camarões, è o mesmo que Jêrêre. Na Bahia ouvi dar o nome de Pussa a um pequeno Jêrêre destinado a pesca do siri. | Etym. E' o nome tupi da rêde de pescaria. || No Pará lhe chamam *Possà*. Baena escreve Pessà. | Em S. Paulo, o Pussà è uma renda larga que serve de guarnicão a certas roupas. No Rio de Jan., a renda de Pussa e a de malhas largas.

Pussá (2º), s. m. (Piauhy, Ceard) fructa do Pussázeiro, planta do genero Mouriria (M. Puça), da familia das Melastomaceas.

Putirão, s. m. (S. Paulo) o mesmo que Muxirom.

Putirom, s. m. (Pará) o mesmo que Muxirom.

Putirum, s. m. (Pará) o mesmo que Muxirom.

Puxá, s. m. (Sergipe) o mesmo que Puxado (2º).

Puxádo (1º), s. m. nome que dão ao accrescimo de uma casa para o lado do quintal, e onde ordinariamente se estabelece a cozinha, dormitorio para criados, etc

Puxádo (2°), s. m. (provs. do N.) asthma. Em Serg. dizem tambem Puwa (João Ribeiro); e no Maranhão Puxamento (E. de Souza).

Puxamento, s. m. (Maranhão)

o mesmo que Puwado (2º).

Púxa-púxa, s. f. melaço grosso a ponto de ficar em pasta, e poder ser manipulado como a alfeloa, em cuja operação alveja, ainda que seja de côr escura.

Puxeira, s. f. (Bahia) defluxo

(E. de Souza).

Puxirão, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Muxirom.

Puxirum, s. m. (Parana, S. Paulo, Para) o mesmo que Muxirom.

Pytyma, s. f. o mesmo que Petume.

Quádra, s. f. (R. Gr. do S.) extensão de 132 metros. A distancia das corridas se mede por quadras. Diz-se : cavallo de duas quadras, de quatro, etc. conforme o numero d'ellas em que elle pode ganhar, ou que està acostumado a correr com vantagem (Coruja).

Quadrilha, s. f. (R. Gr. do S.) porção de cavallos mansos e amadrinhados de differentes pêlos. Sendo de um só pêlo se chama tropilha; e se não são amadrinhados se chama simplesmente cavalhada (Coruja). | Em todas as mais accepções, é o voc. Quadrilha usual tanto em Portugal como

no Brazil.

Quandú, s. m. pequeno mammifero de genero Hystrix (H. prehensilis), da ordem dos Roedores, e cujo corpo è coberto de espinhos de envolta com o pèlo. || Etym. E' voc. tupi. || Tambem lhe chamam erroneamente Porco-espinho e Ourico-cacheiro, nomes estes de outros animaes do Antigo Continente. Quanto á orthographia, tem-se escripto tambem Coandii e Cuandi.

Quarta, s. f. (R. Gr. do S.) nos carros puxados por mais de duas juntas de bois, chamam-se bois da quarta os que vão entre os da ponta e os do couce. Quando são mais de uma quarta, a junta que vai perto da ponta se chama quarta da ponta, e a que vai im-mediata à do couce se chama quarta do couce (Coruja).

Quartinha, s. f. especie de bi-Iha de barro para conter e refrescar a agua. | Etym. Diminutivo de quarta, que é em Portugal um vaso analogo.

Quarto, s. m. (Matto Grosso) quantia igual a 300 rs., a que tambem cha-mam pataca-aberta. | Etym. Provém de ser a quarta parte de 1\$200 rs., que era antigamente o preço da oitava de ouro.

Quatá, s. m. (Pará) especie de quadrumano do genero Ateles (A. pa-niscus). [Etym. E' voc. tupi. Quatí, s. m. nome commum a

duas especies de mammiferos carniceiros do genero Nasua. Ha o Quatimunde (N. solitaria) e o Quati de bando (N. socialis). | Etym. E' voc. tupi.

Quati-ahipe, s. m. (S. Paulo, Parana) o mesmo que Caxinguelê.

Quati-mirim, s. m. (Pern.) o mesmo que Caxinquelê.

Quati-purú, s. m. (Para, Maranhão) o mesmo que Caxinquelê.

Québra, adj. es. m. (R. Gr. do S.) mau, de má condição; e se applica tanto ao cavallo como ao homem: Meu cavallo é um québra insupportavel. Fulano é um quebra. || Quebra abarbarado, valentão, malvado.

Quebra-bunda, s. m. epizootia que ataca os cavallos nas regiões paludosas e que os inutilisa para sempre. Consiste em ficarem descadeirados. No Maranhão, dão tambem a esta molestia o nome de Mal d'escancha.

Quêcê, s. m. (Pern., Par. do N., R. Gr. do N.) o mesmo que Caxiren-

quenque.

Queijadinha, s.f. (provs. do

N.) o mesmo que Luminaria. Queimádo (1º), s. m. (Bahia)

o mesmo que Bala.

Queimádo, a (2º), adj. zangado, um tanto encolerisado (Aulete). Estou queimado com meu vizinho, por deixar que seus animaes devastem minhas plantações.

Quenga (1º), s. f. (sertão da Bahia) guisado de gallinha com quiabos.

Quenga (2º), s. f. (Pern. e outras provs. do N.) endocarpo de Côco da India (Cocos nucifera), o qual cortado pelo meio produz dous vasos, cada um dos quaes conserva o mesmo nome de Quenga, e presta o mesmo serviço que a cuia. | Aulete a define mal, dizendo que è uma especie de gamella

Quengo, s. m. (Pern., Par. do N., R. Gr. do N.) especie de vaso com cabo, feito da metade do endocarpo do côco (Cocos nucifera), e serve para

tirar caldo da panella.

Querencia, s, f. (R. Gr. do S.) paragem onde o animal assiste ou foi criado e lhe toma affeição, tanto que nunca d'ella se affasta, ou a ella volta instinctivamente se d'alli o ha-viam retirado. || Etym. E' voc. castelhano. Entretanto, ha em portuguez Querença, com a mesma significação.

Querendão, s. m. (R. Gr. do S.) namorador, amante (Cesimbra)

Quêrêquêxê, s. m. (Serg.) o mesmo que Canzà.

Quéro-mâna, s. m. (R. Gr. do S.) uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam geralmente Fandango (Cesimbra).

Quiábo, s.m. fructa do Quiabeiro, planta hortense do genero Hibiscus (H. esculentus), da familia das Malvaceas, de que ha diversas variedades. 

Etym. Sendo este producto de origem africana, é provavel que seu nome tenha tambem vindo de alguma região d'aquelle continente. 

Tambem lhe chamam Quingombô, nome que tem sua origem na lingua bunda.

Quiba, adj. (Serg.) diz-se do animal corpulento e forte: Um cavallo quiba. Um touro quiba (S. Roméro).

Quibáca, s. f. (Alagôas) o mesmo que tibáca.

Quibandar, v. tr. agitar o Quibando, para separar as alimpaduras dos grãos descascados, como se pratica com o arroz, o café e outras cousas.

Quibando, s. m. disco de palha tecido em zonas parallelas como o balaio, e serve para sengar ou sessar (V. de Souza Fontes). No Rio de Jan. tambem lhe chamam Pá (Souza). Etym. Parece-me termo pertencente à lingua bunda.

Quibêbe, s. m. especie de iguaria feita de abóbora amarella reduzida á consistencia de papas. | Em Pern. lhe misturam leite; no Piauhy preparam-a de abóbora, folhas de vinagreira e outras hervas, temperadas com pimenta (J. A. de Freitas). Em outras partes, a temperam com qualquer gordura, ajuntando-lhe, ás vezes, pimenta.

Quicê, s. m. (Pern., Par. do N., R. G. do N., Ceard, Pará) o mesmo que Caxirenguengue.

Quicê-acíca, s.m. (Parà) o mesmo que Caxirenguengue.

Quilombo, s. m. habitação clandestina nas mattas e desertos, que servia de refugio a escravos fugidos. Tambem lhe chamam Mocambo. || Etym. E' vocabulo da lingua bunda, significando acampamento (Capello e Ivens). || Na Bolivia, Republica Argen-

tina e Estado-Oriental do Uruguay, tem o vocabulo *Quilombo* a significação de bordel ( Velarde, Moreno, Sagastume).

bordel (Velarde, Moreno, Sagastume). Quilombóla, s. m. e f. escravo refugiado em Quilombo.

Quimanga, s.f. (provs. do N.) cabaça convenientemente apparelhada para certos usos, como seja arrecadar pequenos objectos, e de que se servem, sobretudo os jangadeiros, para guardar a comida.

Quimbembe, s, m. (Pern. e outras provs. do N.) habitaculo rustico de familia pobre; chóça, cabana. || Etym. Parece ser de origem africana. || No plouimbembes significa cacaréos, badulaques, trastes de pouco valor (F. Távora).

Quimbembé, s. m. (Pern.)
nome que dão os Africanos a certa
bebida preparada com milho (J. A. de
Freitas). || E' congenere do Aluá. ||
Etym. E' certamente de origem africana,
e tanto mais o creio que Capello e Ivens
mencionam Quimbombo cemo nome de
uma bebida analoga usada na provincia
de Angóla. Quimbembé e Quimbombo,
variando na forma, pertencem evidentemente ao mesmo radical.

Quimbembéques, s. m. plur. (Pern.) o conjuncto de penduricalhos, como figas e outros pequenos objectos de ouro, que as crianças trazem ao pescoço (J. A. de Freitas).

Quimbête, s.m. (Minas-Geraes) o mesmo que Candombe (2º), especie de batuque de escravos, ao qual chamam tambem Caxambú, quando é exercido nas fazendas. || Etym. E' provavelmente de origem africana.

Quincha, s. f. (R. Gr. do S.) a coberta da casa ou carreta, feita de palha; ou antes pequenos pedaços da coberta de palha, que se unem uns aos outros sobre o tecto da casa ou tolda da carreta (Coruja). || Etym. Valdez o menciona como voc. americano, com a significação de barreira feita de ramos de arvores collocados perpendicularmente. Sem duvida o recebemos das republicas platinas, bem que alterado na significação.

Quinchar, v. tr. (R. Gr. do S.) cobrir com quinchas, isto é, com as diversas partes da coberta (Coruja).

Quingombô, s. m. (Rio de Jan.) o mesmo que Quiabo.

Quinguingú, s. m. (Pern.) nome que dão ao serviço extraordinario a que muitos fazendeiros obrigavam seus escravos durante uma parte da noute. Koster escreveu à ingleza Quingingoo. || Etym. Parece-me vocabulo de origem africana.

Quirâna, s. f. (Valle do Amaz.) especie de granulo que se forma no cabello da gente que, usando de pomadas e outras substancias gordurosas, lava a cabeca em agua fria. | Etym. E' voc. tupi significando semelhante ao piolho. || Dão o mesmo nome ao piolho ladro. || Segundo J. Verissimo quirana se traduz em lendea.

Quiréra, s. f. (S. Paulo, Matto-Grosso) nome que dão à parte mais grosseira de qualquer substancia pulverizada, que não passa pelas malhas da peneira: Quirera do milho, do arroz pisado, etc. | A Quirera da mandioca é o mesmo que a *Crueira* das outras provincias. | *Etym*. Corruptela de Curuéra, que, en lingua tupi, significa alimpaduras do joeirado; ou talvez de Curé, que, no dialecto guarani, tem a mesma significação.

Quirirí, s. m. (Valle do Amaz.) silencio, calada, socego nocturno; mudez apparentemente absoluta da natureza em calma a noute (J. Verissimo). | Etym. E' voc. tupi, tambem usual entre os Guaranis do Paraguay. | No dialecto do Amaz. quiri significa dormir (Seixas). | Obs. J. Verissimo escreve kiriri.

Quitambuêra, s. f. e adj. (Rio de Jan.) o mesmo que Catambuêra.

Quitanda, s. f. mercado de fructas, hortalicas, aves, pescados e outros productos similares. | Fig. Industria qualquer: A clinica é a minha quitanda. Aquelle vadio faz do jogo a sua quitanda. | Etym. E' voc. bunda.

Quitandar, v. intr. exercer a

profissão de guitandeiro.

Quitandê, s. m. (Bahia) nome que dão ao feijão miudo, do qual, ainda verde, se extrahe à unha a pellicula, e se dispõe desta sorte para sopas e outras iguarias.

Quitandeira, s. f. de Quitan-deiro; regateira. | Fig. Mulher sem educação, que usa de termos e modos grosseiros.

Quitandeiro, s. m. pessoa da plebe, cuja industria consiste em comprar para revender fructas, hortalicas, aves, pescados e outros generos alimenticios.

Quitungo, s. m. (Rio de Jan.) o

mesmo que gongà.

Quitúte, s. m. iguaria delicada. | Obs. Aulete menciona este voc. como syn. de paparicho; mas entende erradamente que paparicho é termo peculiar ao Brazil. Moraes o da como voc. portuguez, significando a mesma cousa que Quitute no Brazil.

Quituteiro, a, s. pessoa habil

em preparar quitutes.

Quixó, s. m. (Pern. até o Ceará) especie de mundé (J. Galeno, F. Tavora). || Differe da Arapuca em ser esta armada no chão, com destino à caca de aves, e ser o Quixó armado em buraco, para tomar pequenos mam-miferos (P. Nogueira.)

Râna, adj. voc. tupi significando

semelhante, e do qual nos servimos como suffixo nos mesmos casos em que nas linguas européas empregamos o oide de origem grega; por exemplo: Urucurana, semelhante ao urucu; Cajarana, semelhante ao caja; Quirana, semelhante ao piolho, etc.

Rancheiro, adj. (R. Gr. do S) nome que dão ao cavallo que em viagem tem a balda de se dirigir a todas as casas que ficam proximas à estrada, como se fosse à procura de

um rancho (Coruja).

Rancho, s. m. especie de edificio mui simples construido ao lado das estradas, para dar abrigo aos viajantes que percorrem o interior do Brazil. Ora è o rancho uma palhoça assentada sobre esteios, ora um telheiro sem muros, ou com muros que o põe ao abrigo dos ventos. Nesses ranchos não tem o viajante de pagar o logar que cccupa; mas ha sempre na proximidade uma venda em que compra o milho necessario para seus animaes, o que indemnisa amplamente o proprietario da despeza que fez com aquella

construcção (Saint-Hilaire). || Fig. Choupana, choça, habitação humilde.

Rapadouro, s. m. nome que dão a um campo tão destituido de hervas alimentares que ja não serve

para pasto do gado.

Rapadúra, s. f. assucar mascavo coagulado, a que se dá ordinariamente a fórma de pequenos tijolos quadrados, e são mui uteis aos viajantes e habitantes do interior, para adoçar o café e outras bebidas. Tambem as ha de assucar branco entremeado de côco ralado, mendubi torrado e outras cousas, e neste caso servem de sobremesa.

Rapôsa, s. f. (S. Paulo, Paraná) o mesmo que Saruê. || E' tambem nome vulgar de uma especie de mammifero

do genero Canis.

Rasgádo, adj. m. toque de viola que se executa arrastando as unhas pelas cordas, sem as pontear. Chamam-

îhe toque rasgado (Coruja).

Raspas, s. f. plur (R. de Jan.) lascas finas de mandioca, que, depois de seccas ao sol, se pisam em gral até ficarem reduzidas a pó, com o qual se fazem bolos, podins, etc. A esta especie de farinha, chamavam os Tupinambás e Guaranis Typyraty, nome hoje desconhecido no Brazil. || Nas provs. do N. dão às Raspas de mandioca o nome de Apáras (Meira).

Rebencaço, s. m. (R. Gr. do S.) golpe dado com o rebenque. || Etym. E' voc. de origem castelhana. || Tambem dizem rebencada (Coruja).

Rebencáda, s. f. (R. Gr. do S.)

o mesmo que rebencaço.

Rebenque, s. m. (R. Gr. do S.)
pequeno chicote de que se serve o cavalleiro para tocar o animal. || Etym.
E' voc. castelhano, cuja traducção em
portuguez é rebêm (Coruja).

Rebenquear, v. tr. (R. Gr. do S.) açoutar com o rebenque (Coruja).

Rebentôna, s. f. (R. Gr. do S.)
negocio grave e duvidoso, que està
prestes a se decidir. Diz-se que è uma
rebentona, ou està para haver rebentona
(Coruja). || Etym. Deriva-se do castelhano reventon, significando arrebentamento, acto de rebentar; e que,
alèm de outras accepções, tem a de

apêrto grave, circumstancia difficil em que alguem se vê.

Rebôjo, s.m. repercussão, desvio ou mesmo redemoinho de vento, por effeito de um corpo que encontra e lhe altera a primitiva direcção. Dá-se o mesmo nome, na costa do Sul do Brazil, a certos e determinados ventos esperados nas conjuncções de lua. Também ha rebojos d'agua produzindo os mesmos effeitos (Dicc. Mar. Braz.). | Em Goyaz dão o nome de Rebojo aos sorvedouros que se formam nos rios, pelo encontro das aguas vivas com as aguas mortas, e são accidentes perigosissimos para a navegação fluvial, porque a embar-cação que nelle cahe desapparece na voragem (Correia de Moraes). | Em lingua tupi, o rebojo nos rios tinha o nome de jupia. | Etym. Parece ser voc. portuguez, mas não o vejo mencionado em diccionario algum da lingua.

Passei-lhe uma rebordosa, s. f. reprehensão: Passei-lhe uma rebordosa, por ter chegado á hora em que sua presença já não era necessaria. Etym. Este vocabulo parece ser de origem portugueza; mas não o encontro em diccionario algum, e por isso o admitto nesta

ohra

Reborquiáda, s. f. (R. Gr.

do S.) V. Pialo.

Recortáda, s. f. (R. Gr. do S.) uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam geralmente Fandango.

Redomão, s. m. (R. Gr. do S., S. Paulo e Parand) cavallo novo que já tem tido alguns repasses, isto é, que já foi montado algumas vezes pelo domador (Coruja). || Etym. De Redomon termo da America hespanhola (Valdez).

Reducto, s. m. (Matto-Grosso) porção de terreno que, por occasião dos trasbordamentos dos rios, fica acima do nivel das aguas, e póde offerecer pouso aos viajantes. Etym. E' vocportuguez tomado em sentido figurado.

Regeira, s. f. (R. Gr. do S.) corda de couro que na junta de bois lavradores se ata, por suas extremidades, na orelha de cada um delles do lado de fóra, ficando o seio na mão do lavrador, para guial-os (Coruja).

|| Etym. E' voc. portuguez com outras significações e todas ellas relativas à nautica.

Regô, s. m. (Serg.) panno enrolado que trazem na cabeça como ornato as negras africanas (João Ribeiro).

Reiunar, v. tr. (R. Gr. do S.) cortar ao cavallo a ponta de uma das orelhas, de ordinario a da orelha direita. Este signal indica que o cavallo pertence ao Estado (Coruia).

Reiúno, a, adj. (R. Gr. do S. e Pará) nome que se applica a tudo aquillo que pertence ao Estado, antigamente ao rei. Equivale a realengo: Campo reiuno.

Rejeitar, v. tr. (R. Gr. do S.) cortar o rejeito ao boi, para o fazer cahir, e poder ser morto com mais faci-

lidade (Coruja).

Rejeito, s. m. (R. Gr. do S. e Pará) nervo ou tendão da perna do boi. Cortado, elle não pôde mais caminhar. Quando se trata do cavallo, o rejeito toma o nome de garrão (Coruja). Etym. Pensa o Sr. Coruja que rejeito e rejeitar são corruptelas do portuguez jarrete e jarretar ou desjarretar. Não duvido que assim seja.

Relancina, s. f. (R. Gr. do S.) relance: De relancina, de relance, de

repente (Cesimbra).

Rendengue, s. m. (Parà) parte do corpo humano comprehendida entre a cintura e as virilhas (C. de Albu-

querque).

Rengo (1°), adj. nome que se applica indifferentemente ao homem ou ao animal manco da perna, e que a arrasta quando caminha. | Etym. E' vocabulo castelhano (Coruja).

Rengo (2º), s. m. (Sergipe) o

mesmo que Ponga.

Renguear, v. intr. (R. Gr. do S.) arrastar a perna quando se anda (Coruja).

Renhideiro, s. m. (R. Gr. do S.) especie de circo, com destino a briga de gallos. || Etym Do verbo renhir.

Repasse, s. m. (R. Gr. do S.) nome com que se designa o numero de vezes que um cavallo ou potro tem sido montado com o fim de o domar. Quando se diz que um cavallo tem quatro ou seis repasses, quer isto dizer que já tem sido montado pelo domador quatro ou seis vezes. Tambem dizem repasso (Coruja).

Repasso, s. m. (R. Gr. do S.)

o mesmo que repasse.

Repêcho, s. m. (R. Gr. do S.) ladeira, subida ingreme. | Etym. E' vocabulo puramente castelhano (Valdez).

Repontar, v. tr. (R. Gr. do S.) enxotar os animaes para um lado, ou tambem para a estrada quando, em viagem, della se desviam (Coruja). Em outros sentidos o verbo repontar é portuguez, por exemplo, quando se diz repontar a maré. Aulete define assim: « fazer conduzir ou refluir para um certo ponto. »

Resmelengo, a, adj. rabugento, impertinente, teimoso, frenetico. Tem a mesma significação que resmungão, e não duvido que seja essa a

origem do nosso vocabulo.

Resóca, s. f. segundo brotamento da canna de assucar, depois de cortado o primeiro a que chamam sóca. Etym. E' palavra hybrida formada do prefixo

portuguez re e do tupi soca.

Restinga, s. f. baixio de areia ou de pedra que, a partir da costa, se prolonga para o mar, quer seja constantemente visivel, quer so se manifeste na baixa-mar. No Brazil meridional se extende essa denominação não só à porção de terra arenosa comprehendida entre uma lagóa e o mar, como a qualquer planicie arenosa do littoral. No R. Gr. do S. dão o nome de restinga à matta mais ou menos estreita que orla as margens de um rio; e no Parana, além dessa significação, tem tambem a de matta estreita e comprida separando dous campos de pastagem. Etum. E' vocabulo de origem portugueza.

Retalhádo, adj. m. (R Gr. do S.) diz-se retalhado o cavallo pastor de eguas destinadas a propagação das mulas, por causa de uma operação que soffre a que chamam retalhar; mas que, não obstante, conserva reunidas as eguas e as prepara para o hechor ou garanhão effeituar a fecundação (Co-

ruja).

Retalhar, v. tr. (R. Gr. do S.) praticar certa operação no cavallo pastor de eguas, de sorte a inutilizal-o para a fecundação. | Etym. Do castelhano retajar, significando cercear, diminuir, cortar ao redor alguma cousa (Valdez).

Retiráda, s. f. (Ceará) acto de effectuar a mudança de gados nas seccas rigorosas, para logares melhores. Uma retirada é sempre motivo de grande incommodo para o proprietario; mas é o unico recurso, de que póde lançar mão, para evitar maiores prejuizos.

Retíro, s. m. (Minas-Geraes e outras provs.) o mesmo que Pôsto.

Retobar, v. tr. (R. Gr. do S.) o mesmo que retovar.

Retorcida, s. j. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres, a que chamam geralmente fandango.

Rétos, s. m. pl. (Alagôas) parolagem, dictos agudos: Um homem cheio de rètos. Falle-me sério e deixe-se de rètos. Etym. Vem talvez do grego ρητος (rhètos), significando dicto, palayra, sentença (J. S. da Fonseca).

Retovar, v. tr. (R. Gr. do S.) forrar de couro qualquer cousa, como, por exemplo, as bolas de que se usa no campo como arma de apprehensão. Retovar o burro é, depois de morta a cria recem-nascida de uma egua, tirarse-lhe o couro e cobrir com elle, por alguns dias, um burrinho do mesmo tamanho, para que o possa criar a egua sem extranhar, e elle, assim acostumado entre ellas, poder opportunamente servir de garanhão. Diz-se indifferentemente retovar e retobar (Coruja) | Etym. E' expressão de origem americana (Valdez) e sem duvida a recebemos das republicas platinas.

Retranca, s. f. (littoral de algumas provs. do N.) vara que serve para abrir a vela da jangada (J. Galeno). No Pará presta o mesmo serviço nas canôas à vela (B. de Jary). Tambem dizem Tranca (Meira). Em linguagem nautica, a Retranca é a antena com bocca de lobo que apoia no mastro de ré, descançando em uma forqueta collocada sobre a grinalda da pópa, e serve para nella se caçar a vela ré (Dicc. Mar. Braz.).

Revira, s. m. (provs. do N.) especie de bailado de negros e de gente da plebe.

Revirádo, s. m. (S. Paulo)

o mesmo que Pamonân.

Riamba, s. f. o mesmo que Pango. Neste voc. a lettra R é de pronuncia branda, como se estivesse comprehendida entre duas vogaes. Tambem dizem Liamba.

Riba, s. f. (Rio de Jan., S. Paulo) especie de galga para descascar o cafê, a qual é posta em movimento por um animal (V. de S. Christovão).

Ribeira, s. f. (provs. do N.) districto rural que comprehende um certo numero de fazendas de criar gados. Cada ribeira se distingue das outras pelo nome do rio que a banha; e tem, além disso, um ferro commuma todas as fazendas do districto, afóra aquelle que pertence a cada proprietario (Souza Rangel).

Ribeirar, v. tr. (provs. do N.) marcer o lado esquerdo dos animaes vaceuns e cavallares com um ferro commum a todas as fazendas de uma

Ribeira (Souza Rangel).

Rincão, s. m. (R. Gr. do S.) campo cercado de mattos ou outros accidentes naturaes, e onde se poem a pastar os animaes com a certeza de não poderem fugir.  $\parallel Etym$ . Do castelhano Rincon, correspondente ao portuguez Recanto. Em outras accepções Rincão é termo portuguez (Aulete).

Rinconista, s. m. (R. Gr. do S.) o que habita um Rincão, com o

encargo de o guardar.

Rio-Grandense do Norte, s. m. e f. natural da prov. do Rio-Grande do Norte. || adj. que é relativo a essa provincia.

Rio-Grandense do Sul, s. m. e f. natural da prov. do Rio-Grande do Sul. | Adj. que é relativo à

mesma provincia.

Ripar, v. tr. (Bahia) cortar rente as crinas do cavallo, tanto da cauda como do pescoço. Em portuguez, o verbo ripar tem varias significações e entre ellas a de raspar. Será por analogia que na Bahia usam do verbo ripar?

Róça (1º), s. f. o campo em contraposição á cidade: Gosto de passar as ferias na roca. O medico me aconselha os ares da roca. José casou-se com uma rapariga da roca. | Em Pernambuco e outras provincias do norte empregam, no mesmo sentido, a palavra matto: Com poucos mezes de residencia no matto, readquiri a minha saude.

Róca (2º), s. f. granja onde se cultiva indifferentemente milho, feijão, mandioca e outros generos alimenticios. | Em Pern. e outras provincias do N., o termo roca refere-se exclusivamente à cultura da mandioca: Este anno não plantei roça, isto é, não plantei mandióca.

Róça (3º), s. f. (Bahia) o mesmo

que Chacara.

Rocáda, s. f. primeira operação a que se procede, quando se trata de derribar uma matta, e consiste em cortar á fouce todos os pequenos arbustos, cipós e outras plantas que possam impedir o manejo do machado. || Em Alagôas, Ceará e provavelmente em outras provs. do N. dão à Roçada o nome de Broca (2º).

Roceiro, a, s. o mesmo que

Rocinha, s. f. (Para) o mesmo que Chacara.

Rodar (1º), v. intr. (R. Gr. do S.) cahir o cavalleiro com o cavallo indo a galope. Este incidente tem logar quando o cavallo falsêa das mãos e cahe sobre ellas virando todo o corpo. || Figuradamente se diz que rodou aquelle que se deixou cahir em algum engano, ou que, por causa de más especulações, perdeu a sua fortuna.

Rodar (2º), v. tr. (Matto-Grosso, Goyaz) navegar no sentido da corrente de um rio: Para chegar opportunamente a Nova-Coimbra tivemos de rodar o Paraguay dia e noute. | Tambem se usa do pleonasmo rodar aguas abaixo.

Rodeio, s. m. (R. Gr. do S.) logar no campo de uma estancia onde fazem reunir o gado em dias determinados, de ordinario uma vez por semana. Parar rodeio è cada fazendeiro fazel-o como de costume. Dar rodeio e quando algum vizinho o pede,

para nelle separar o seu gado (Coruja). Em Hespanha dão o nome de Rodêo ao logar, nas feiras e mercados, onde se põe o gado grosso reunido para venda. Na America hespanhola é o acto de encerrar os gados em um campo d'onde não possa sahir (Valdez). || Parar rodeio tem por fim marcar o gado, castrar os touros e potros, tosar as eguas, apartar novilhas e vaceas para as tropas que vão para as charqueadas e acougues, curar os animaes e contal-os. Nos campos de Cima-da-Serra, serve ainda mais o rodeio para dar sal aos gados (Cesimbra).

Rojão, s. m. (S. Paulo) foguete do ar. No Pará é o ronco que faz o foguete do ar, no acto de subir (B. de Jary). Em portuguez, a palavra rojão tem outras significações, sem relação alguma com o termo brazileiro.

Rôlo, s. m. fazer rôlo é brigar cor-

po a corpo.

126

Roseta, s. f. (R. Gr. do S.) nome que dão às pontas do capim secco, depois de muito catado pelos animaes (Coruja).

Roseteiro, s. m. (R. Gr. do S.) nome que os estancieiros dão aos proprietarios de chácaras, porque tendo pouco pasto no seu campo, este fica em pouco tempo reduzido a roseta (Coruja). Tambem chamam Roseteiro ao habitante da parte norte da mesma provincia (Cesimbra).

Saberecar, v. tr. (Valle do Amaz.) o mesmo que sapecar.

Sabiá, s. m. nome commum a diversas especies de passeres do genero Turdus, todos notaveis pelo seu canto aflautado.

Sabitú, s. m. (S. Paulo) V. Sauba. Sabrecar, v. tr. (Valle do Amaz.) o mesmo que sapecar.

Sacai, s. m. (Valle do Amaz.) o mesmo que sacanga.

Sacanga, s. f. (R. de Jan.) graveto, chamiço, lenha miuda formada de raminhos seccos proprios para accendalhas. Em S. Paulo, dizem Sancan (F. Chagas) e no Pará Sacai (J. Verissimo). | Etym. São vocabulos de origem tupi e guarani.

Sacar a orelha, loc. pop. (R. Gr. do S.) é chegar o parelheiro à raia com a orelha livre, isto é, adiantado do outro parelheiro apenas o espaço da orelha, ou tanto quanto se possa distinguir que a adiantou à do companheiro

(Coruja).

Saci, s. m. (S. Paulo) especie de ente phantastico, representado por um negrinho, que, tendo na cabeça um barrete vermelho, frequenta à noute os brejos. Se acontece passar na vizinhanca algum cavalleiro, faz-lhe o Saci toda a sorte de diabruras, com o fim, aliás mui innocente, de se divertir á custa alheia. Puxa-lhe a cauda do cavallo, para lhe impedir a marcha; põese na garupa do cavalleiro; e outras travessuras pratica, até que o cavalleiro, reconhecendo-o, o enxota, e neste caso foge o Saci soltando uma grande gargalhada. São inimaginaveis as proezas que se contam deste ente imaginario; e entretanto, cumpre dizel-o em homenagem à verdade, ha muita gente que lhe dà credito. || Tambem lhe chamam Saci-sêrêrê ; e no R. Gr. do S. Saci-pêrê, e este é unipede (Cesimbra).

Sací-pêrê, s. m. (R. Gr. do S.)

o mesmo que Saci.

Sací-sêrêrê, s. m. (S. Paulo) o mesmo que Saci.

Sagui, s. m. o mesmo que Sa-

guim.

Saguin, s. m. nome commum a diversas especies de pequenos quadrumanos, pertencentes aos generos Hapale, Chrysotrix, Callithrix e outros. Tambem lhe chamam Sagui e Saui. Etym. Todos estes synonymos são de origem tupi.

Sahir com luz, loc. pop. (R. Gr. do S.) se diz quando, em acto de corrida, sahe um cavallo do ponto de partida adiantado do outro mais de meio corpo, ou com tanta vantagem que, mesmo de longe, se possa apreciar esse

avanço sobre o outro (Coruja).

sahiré, s. m. (Valle do Amaz.)
nome de um certo apparelho feito de
cipó, do qual usam os Indios mansos
nas suas festas religiosas, em honra
de S. Thomé. Tambem lhe chamam
Turiua. Consiste este apparelho em um
semicirculo construido de cipó e cujas
extremidades são presas às da vara que

serve de diametro com 1<sup>m</sup>,32 de extensão. Nesse semicirculo figuram-se os respectivos raios e cordas, e tudo forado de algodão ou arminho, enfeitado de fitas e coroado de uma cruz igualmente forrada e enfeitada. Tres mulheres a carregam e a levam dançando e cantando (L. Amazonas).

Sala, s. f. (Par. do N.) o primeiro dos tres compartimentos de um curral de pescaria (Souza Rangel). No Rio de Janeiro lhe chamam varanda, e tambem

coração.

Salino, adj. (R. Gr. do S.) pélo de gado um tanto parecido com o jaquane (Cesimbra).

Samangão, s. m. (Serg.) aug-

mentativo de samango.

Samango, s. m. (Serg.) individuo preguiçoso, ou que anda mal trajado (João Ribeiro). || Tambem dizem Sulamba (S. Roméro).

Samanguayá, s. m. (R. de Jan.) mollusco acephalo do genero Cry-

ptogama (Göldi).

Samba, s. m. especie de bailado

popular.

Sambaquí, s. m. (Parana, S. Cathar.) nome de certos depositos antigos de cascas de ostras e outras conchas, formando monticulos mais ou menos elevados no littoral, e nos quaes se encontram esqueletos humanos e instrumentos de pedra. São o resultado de acumulações feitas pelos primitivos habitantes do paiz. Estes depositos fornecem actualmente material para a fabricação da cal, e tendem portanto a desapparecer. No littoral de S. Paulo chamam-lhe Casqueiro ou Ostreira, e este ultimo nome é tambem usual no Espirito-Santo. No Pará dão o nome de Sernambi (2º) a depositos analogos, muitos dos quaes se acham a longas distancias do mar, e neste caso são provavelmente formados de conchas fluviaes.

Sambar, v. intr. frequentar a

Samba; dinçar a samba.

Sambista, s. m. e f. frequentador de sambas.

Sambongo, s. m. (Pern.) especie de doce feito de côco ralado e mel de furo. Tambem lhe chamam Currumba, e em Alagôas Bazulaque (B. de Maceió).

Samburá, s. m. especie de cesto de cipó, pequeno, de fundo largo e bocca afunilada. Nelle levam a isca os pescadores de miudo e recolhem o que pescam. O pobre guarda nelle a carne secca e o peixe de sua provisão (Moraes).

| Etym. E' termo tupi (G. Soares); mas este auctor escreve ora Samura e ora Sambura. | Este cesto é o mesmo ou quasi o mesmo que o Côfo, pelo menos quanto à serventia.

Sampar, v. tr. (R. Gr. do S.) atirar, langar (Cesimbra).

Sancân, s. m. (S. Paulo) o mesmo

que Sacanga.

Sanga (1°), s. f. (R. Gr. do S.) excavação funda produzida no terreno pelas chuvas ou por correntes subterraneas de agua, que, depois de terem minado as terras, fazem-as esborrondar. O leito da Sanga è sempre humido e nelle se produzem certos lamaçaes a que chamam Caldeirões. || Etym. E' evidentemente a alteração do castelhano Zanja, que tem seu equivalente no portuguez Sanja, significando em ambas as linguas abertura entre vallado e vallado para dar escoamento à agua. Ha, portanto, toda a analogia entre a Zanja castelhana, a sanja portugueza e a sanga rio-grandense, porque, afinal de contas, tudo isso se refere a uma obra quer natural, quer artificial que dá sahida ás aguas. Os habitantes daquella provincia, adoptando o vocabulo castelhano, substituiram pelo g o guttural j dos hespanhoes.

Sanga (2º), s. f. (Pern., Par., R. Gr. do N., Ceard) algirão, bocca afunilada de qualquer armadilha de caca ou de pesca, por onde entra o animal sem mais poder sahir: Sanga da ratoeira,

do Covo, do Munzua, do Jiqui, etc. Sangádo, adj. (Pern. e outras provs. do N.) preso na sanga (2º).

Sangradouro, s. m. (R. Gr. do S.) logar onde se dá a primeira punhalada nos animaes para os matar; é no pescoço junto do peito direito (Coruja). || Na accepção portugueza, o sangradouro è a parte interior do braço (opposta ao cotovelo) onde se pica a veia (Moraes).

Sanzála, s. f. o mesmo que Sen-

São-Gonçalo, s. m. (Piouhy) especie de baile no qual os festeiros dancam, cantam e se embriagam, e tudo isso à noute, ao ar livre e em frente de um altar com a effigie de S. Gonçalo. Este baile tem muitas vezes por objecto o cumprimento de uma promessa feita aquelle santo pelo curativo de algum enfermo, ou por outro qualquer motivo de regosijo.

Sapé. s. m. especie de graminea do gen. Saccharum (S. Sape, Saint-Hilaire) cuja palha serve tanto para cobrir choças, como para chamuscar os animaes que se matam para o consumo, sem se lhes extrahir a pelle, como se faz com os porcos, aves e algumas

cacas.

Sapéca, s. f. chamuscadura: Uma das operações necessarias na fabricação do mate é a Sapeca da Congonha.

Etum. E' de origem tupi.

Sapecar, v. tr. chamuscar, crestar. | Etym. Do tupi sapec, acapec, equivalentes a hapeg do guarani. || No valle do Amazonas, dizem saberecar, saperecar, saprecar e sabrecar, e esta ultima forma tende a supplantar as outras (J. Verissimo). || Etym. Do dialecto tupi do Amazonas saberec (Dicc. Port. Braz.) ou sauereca (Seixas).

Sapêrê, adj., (S. Paulo) qualifi-cativo da canna de assucar sem prestimo para a moagem ou replantação, por ter a palha adherente ao colmo, de tal sorte que não é possível limpal-a. A canna sapêrê é sempre refugada (B. Marcondes).

Saperecar, v. tr. (Valle do

Amaz.) o mesmo que sapecar. Sapezal, s. m. terreno onde cresce essa especie de graminea a que chamam Sape.

Sapiquá, s. m. (provs. merid.)

o mesmo que Piquà.

Sapiranga, s. f. nome vulgar da Blepharite ciliar, inflamação das palpebras produzida pela presença de um parasita que ataca e faz cahir as pestanas (V.de Souza Fontes), | Etym. E' voc. tupi, significando Olhos vermelhos. No R. de Jan. e S. Paulo dão a essa molestia o nome de Sapiroca, outro vocabulo tupi que se traduz em Olhos esfolados.

Sapiróca, s. f. (R. de Jan., S. Paulo ) o mesmo que Sapirangi.

Sapópêma, s. f. raizes que se desenvolvem do collum de muitas arvores e que vão crescendo com o tronco, formando em redor delle altas divisõe; achata las (Glaziou). Tambem dizem Sapopêmba. | Etym. E' voc. tupi, significando raiz chota.

Sapópêmba, s. f. o mesmo que

Sapopêma.

S. precar, v. tr. (Valle do Amaz.)

o mesmo que sapecar.

Sapucáia, s. f. fructa da Sapucaeira, grande arvore pertencente ao genero Lecythis da familia des Myrtaceas, e de que ha varias especies. Tambem dão o nome de Sapucaia à propria arvore, a qual fornece uma excellente madeira de construcção. | Etym. Alteração de Sabucai, nome que lhe davam antigamente em lingua tupi (G. Soares ). Lery, orthographando à franceza, escreven Sabaucaië.

Saputá, s. m. (S Paulo) fructa do Saputazeiro, planta do genero Tontelea, da familia das Hippocrateaceas, e da qual ha varias especies (Martius).

Saputí, s. m. fructa do Saputi-zeiro, arvere do genero Sapota (S. Acras) da familia das Sapotaceas, geralmente cultivada no Brazil, desde o Para até o Rio de Janeiro, além de ser commum a todos os puzes da America situados na zona intertropical. | Elym. E' vocabulo de qualquer das linguas indigenas da America, donde é natural este producto.

Saracúra, s. f. nome commum a diversas especies de aves do genero Gallinula, da ordem dos Pernaltos.

Etym. E' voc. tupi.

Saramba, s. f. (R. Gr. do S.) especie de fandango. || Etym. Virá de Surambeque, dança alegre e buliçosa usada pelos pretos?

Sarandear, v. intr. (R. Gr. do S.) saracotear, menear o corpo na dança (Cesimbra ).  $\parallel Etym$ . E' vocabulo me-

Sarapó, s. m. (Serg.) o mesmo que Beiju de côco (João Ribeiro). V.

Saraquá, s. m. (Parana) especie de cavadeira de pau, usada no encestamento da herva-mate, depois de preparada no carijo.

Sararáca, s. f. (Valle do Amaz.) especie de flecha de que usam os selvagens para matar a tartaruga, e assim tambem o pirarucú e outros peixes grandes. A farpa desta flecha è frouxamente em ebida na extremidade da haste, tanto que, no acto de ferir o animal, separam-se as duas peças, fi-cando entretanto ligadas entre si por meio de uma comprida linha de tucum, enrolada na haste. Fluctuando a haste, por ser de canna, mostra a direcção que segue o animal no fundo da agua, e quando reapparece para respirar, é novamente flechado, e assim por diante, até exhaurirem-se-lhe as forças. Então acaba o pescador de o matar, por meio do hirpão, ou a cacetadas (Couto de Magalhães).

Sarigüê, s. m. (Bahia) o mes-

mo que Saruê.

Sarrabálho, s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geral-

mente Fundango.

Saruê, s. m. (Bahia) nome commum a diversas especies de mammiferos do genero Ditelphys, da ordem dos Marsupiaes. | Tambem lhe chamam Sariquê (E. de Souza); no Para e Maranhão Mucira; no Rio de Jan. Gambà; em S. Paulo e Parana Raposa; em Pern. e dahi até o Ceará Cassaco e Timbu. || Etym. Tanto Saruê, como Sa-rigüê e Mucira são de origem tupi. Gamba me parece termo africano. Desconheco a origem de Cassaco e Timbii. O nome de Raposa que lhe impuzeram em S. Paulo e Paraná é devido aos habitos damninhos destes animaes para com as gallinhas Seu nome guarani ė Mbycurê. Sob a forma Sarigue, adoptaram os francezes o primitivo nome tupi.

Saúba, s. f. nome vulgar da Œcodoma cephalotes, especie de formiga notavel pelos estragos que faz nos pomares, nos mandiocaes e outras plantações. Em Pernambuco, lhe chamam Formiga de roça, e no Rio de Janeiro Formiga carregadeira. Bem que o termo Sauba comprehenda, na sua generalidade, o conjuncto dos generos masculino, feminino e neutro da especie,

DICC. DE VOC. 9

todavia elle cabe mais particularmente às neutras, que formam essi classe de operarias devastadoras. A's do genero masculino davam os Tupinam as o nome de S bitu, e às do genero feminino o de Issa, e esses dous nomes são ainda usuaes em S. Paulo, bem que, na parte septentrional desta provincia, o de Sabitu esteja ligeiramente alterada em Savitu. Em Minas-Geraes, Espirito-Santo e outres provincias, o nome de Issa foi substituido pelo de Tanajura, cuja etymologia me è desconhecida. O Sabitu e a Issa são alados e sua unica missão é a propagação da especie (B. Homem de Mello, S. Villalva).

Saui, s. m. o mesmo que Sa-

guim.

Sauïá, s. m. (Parà) cutia pequena como arganaz e com cauda (Ba-na). G. Soares falla do savit, e diz que são tamanhos como la paros, de rabo comprido e cabello como lebre. Segundo o Voc. Braz. é o nome do Rato do Mitto, de que ha muitas especies. || Deste savià, que dantes se escrevia Cavià, nasceu a palavra Cavia, distinctiva de um genero de mammiferos da ordem dos Roedores.

Saveiro, s. m. (R. de Jan.) embarcação de forte construcção coberta ou descoberta, que se emprega no movimento da carga ou descarga de generos (Dicc. Mar. Braz). Corresponde áquillo a que, desde a Bahia até ao Pará, cham em Alvarenga. ¶ Na Bahia é o Saveiro um bote que serve para o transporte de passageiros, e é quasi sempre tripulado por um só homem, que maneja dous remos. ¶ Etym. E' o nome portuguez de um barco pequenc, ordinariamente de fundo chato, que serve para a travessia dos rios, ou para a pesca à linha (Aulete).

Saviá, s. m. V. Sauiá. Saviú, s. m. V. Sauha.

Sebruno, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo de côr meio escura (Coruja).

Seguilhóte, s. m. (Bahia) filhote de baleia, de mais de seis mezes de i·lade ainda mammão (Aragão, Valle Gabral).

Sello, s. m. (Bahia e Pern.) quantia de dinheiro igual a 480 rs. Senga, s. f. (R. de Jan.) conjuncto de fragmentos: A senga do café, a senga do arroz, isto é, os grãos fracturados desses productos. A mesma denominação se applica à moinha das cascas de ostras e outros mariscos, de que se tira proveito para a fabricação da cal

parar, v. tr. (R. de Jan.) separar, por meio da p neira convenientemente agitada, diversos corpos de maneira que fiquem de um lado os mais pesados, e de outro os mais leves. Isto se faz, por exemplo, com o café e o arroz, depois de pisado em pilão. Sengandros, separa-se o grão da casca. Tanto na Bahia como no Rio de Janeiro e Ceará, dizem no mesmo sentido sessor.

Senhor-de-engenho, s. m. proprietario de un engenho de assucar. Em S. Paulo, Goyaz e Matto-Grosso, chamam-lhe impropriamente

engenheiro.

130

Senzála, s. f. conjuncto dos alojamentos destinados á escrav fura das fizendas. Consiste ordinariam nte em choupanas formando um arra al proporcional ao nu nero de escravos. Ha, porêm, senzalas mais bem ordenadas em forma de aquartelamento. Este termo é de origem africana, e pertence a lingua bunda, significando povoação (Serpa Pinto) ou aldeola (Capello e Ivens). Cump e advertir entretanto que não o encontro no Vocabulario a resentado por Capello e Ivens. Ness vocabulario tr duzem p voação por sanza, que parece ser o radical de sar sala, segundo a pronuncia que sempre ouvi dos negros da Angola. Moraes, Lacerda e Aulete escrevem indifferentemente Cenzala e Senzala. Prefiro a segunda orthograph a, por ser a mais geralmente adoptada. Creio, salvo melhor juizo, que a minha definição de Sensala, é mais acceitavel que a destes lexicographos

Sêrêlêpe, s. m. (Parana, S. Paulo) o mes no que Caxinguelê.

Sergipâno, a, s. natural da prov. de sergipe. || adj. que é relativo a essa provincia

Serigote, s. m. (R. Gr. do S.) lombilho mais curto que o lombilho ordinario.

Seringa, s. f. (Valle do Amaz.) nome vulgar da gomma elastica produzida pelas diversas especies de siphonia, de que é mui abundante toda a região amazonica, e faz objecto de um importante commercio de exportação. Com a gomma elastica, fabricam alli diversos objectos e entre elles seringas com destino aos clisteres, e e dahi que lhe vem o nome.

Seringal, s. m. (Valle do Amas.) matta onde abunda a seringueira.

Seringueira, s. f. (Valle do Amaz.) nome vulgar da Siphonia elas-

Seringueiro, s. m. (Valle do Amas.) industrial que se occupa da extracção da gomma elastica, quer seja o proprietario, quer o locatario do seringal.

Sernambí (1º). s. m. mollusco do genero Lucina (L. braziliana, D'Orbigni) | Etym. E' voc. tupi. | No littoral de S. Paulo e Parana lhe dão hoje o nome de portuguez de Ameijoa.

Sernambí (2º), s. m. (Pará) o mesmo que Sambaqui.

Sernambí (3), s. m. (Pará) gomna elastica de qualidade inferior, residuo da bacia, dos baldes, dos restos apanhados em toda a parte, mais ou menos cheios de impurezas (Autran).

Serpentina, s. f. palanquim com cortinas usado no Brazil; o leito é de rede (Moraes). | Aulete cit i este vocabulo, e lhe da a mesma significação. ¶ Obs. Nunca ouvi semelhante pa-lavra, no sentido em que a empregam os levicographos citados.

Serrâna, s. f. (R. Gr. do S.) nome de uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango

Sessar, v. tr. (Rio de Jan., Bahia, Ceará) o mesmo que sengar. | Etym. Do verbo bunda cu-sessa, peneirar (Capello e Ivens). | Obs. Os Francezes usam no mesmo sentido do verbo sasser. Será este vocabulo da mesma origem que o nosso? Terá passado, como tantos outros, das coloni is para a metropole?

Sé va (1º), s. f. acto de sevar a mandioca, isto é, de a rallar para a reduzir a massa.

Séva (20), s. f. (Bahia) cipo ou corda estendida horizontalmente tanto nas paredes interiores e exteriores das casas, como de parede a parede, para pendurar as folhas verdes do tabaco e fazel-as seccar (Aragão).

Sevadeira, s. f. (Ceará, Bahia) mulher que seva a mandioca, isto é, que a applier ao relo do rodete (J. Guleno). (R. de Jan.) roda com ralo para sevar a mand oca.

Sevar, v. tr. ralar a mandioca para reduzi-la a massa, com a qual se faz a farinha. | Etym. Parece-me que não e mais do que a alteração prosodica de sovar. Com effeito, si, na lingua portugueza, o verbo sovar tem a significação de revolver a farinha de trigo com agua e batel-a até ficar bem am issida, no Brazil o verbo sevar se emprega em sentido analogo quanto à farinha de mandioca, e tudo se reduz a executar certas operações peculiares com o fim de converter em massa este producto da nos-a lavoura. Não vejo que o nosso vocabulo possa ter outra origem.

Sinhá, s. f. forma popular da pulavr Senhora. V. Nhanhan.

Sinhára, s. f. o mesmo que Sinha. V. Nhanhan.

Sinharinha, s. f. dim. de Sinhara. V. Nhanhan.

Sinhazinha, s. f. dim. de Sinhà. V. Nhanhan.

Sinhô, s. m. forma popular da palavri senhor. V. Nhonhô.

Sinhozinho, s. m. dim. de Sinhô. V. Nhon'rô.

Sinimbú, s. m. (Matto-Grosso) especie de saurio de cor verde. pertencente talvez ao genero Iguana, e cuja carne é, segundo dizem, mui boa. No Para lhe chamam Camaleão. | Etym. E' vocabulo tupi.

Sinuêlo, s. m. (R. Gr. do S., Parani, S. Paulo) animaes mansos que se ajuntam ao gado bravio, para o conservar arrebanha lo e lhe servir de guin | Etym. Do castelhano Señuelo. Em Portugal, relativamente ao gado bovino, the chamam Cabresto (Aulete).

Siri, s. m. nome commum a diversas especies de Crustaceos do gen. Lupea, da ordem dos Decapodos; taes são o L. dicantha, o L. cribaria, o L. spinimana, e outros mais, entre os quaes se distinguem o L. Sebae, a que dão vulgarmente o nome de Siri-candêa (Göldi). | Etym. E' voc. tupi. V. Candêa.

Siriêma, s. f. nome vulgar do Dicolophus cristatus, ave da ordem dos Pernalto;, notavel pela guerra assidua que faz a toda a sorte de ophidios. Marcgraf lhe chama Sariama; e è provavel que seja esse o nome primitivo

Sírio, s. m. (Bahia e outras provs.) desta ave. especie de sacco feito de palha de palmeira, para guardar farinha de mandioca, feijão e cereaes.

Siríto, s. m. (Maranhão) o masmo

Sítio, s. m. (Pern.) o mesmo que que matame. chacara. Tambem dizem situação. Habitação rustica com uma pequena granja (Aulete).

Situação, s. f. o mesmo que sitio: Na minha situação só cultivo cerenes. Em uma situação que comprei em Marica, occupo-me principalmente da cultura das fructas.

Sobrecincha, s. f. (R. Gr. do S.) tira de sola comprida, que aperta os arreios por cima do coxinitho ou da badana. Sendo de lan ou de algodão, é mais larga e se chama cinchão (Coruja). || Etym. E' termo castelhano que Valdez traduz por sobresilha.

Sobrecostelhar, s. m. (R. Gr. do S.) manta de carne, que se tira de cima da costella (Coruja).

Sobrelátego, s. m. (R. Gr. do S.) tira de couro crú como o latego que une o travessão à barrigueira, por meio das duas argolas de um e outra; e serve para apertar ou alargar a cincha, conforme è o cavallo mais gordo ou mais magro (Coruja).

Sóca, s. f. brotamento que se segue ao primeiro corte da canna de assucar. | Etym. Do verbo tupi Aioçoc, cortar. || Ao segundo brotamento cha-

mam Resoca. Socádo, s. m. (R. Gr. do S.) lombilho de cabeça alta, feito ordinariamente de couro cru, mais curto que o lombilho commum, e serve aos domadores, por offerecer mais segurança (Coruja).

Socar, v. tr. pisar no gral qu'lquer producto. | Etym. Do verbo tupi Coçoc, que pertence à classe dos verbos repetidos, e cujo radical è Coc, quebrar. () verbo portuguez socar, com a significação de dar murros, sovar, amassar mu to alguma cousa, de sorte que de mui sovada fique endurecila, não é senão um homonymo, cuja raiz, segundo Aulete, è socalcar.

Sôco! int. (Para) usa-se como expressão de reprovação: Ora Sôco! deixa-me, não bulas commigo, não me

Sócó, s. m. nome vulgar da importunes. Ardea brasiliensis, ave da ordem dos Pernaltos, congenere da garça, mas

de cor escura. Sóla, s. f. (R. de Jan.) especie de beiju espesso feito de tapioca ainda humida, que se colloca entre foihas de bananeira e se faz tostar no forno da farinha de mandioca (V. de Souza Fontes). A este beiju dão o nome de Topioca em Pernambuco, Alagôas e Parahyba do Norte, com a differença de lhe misturarem coco ralado (B. de Maceio), pelo que lhe chamam na Bahia Beiju de côco. | Etym. Talvez lhe provenha o nome de uma comparação burlesca com o couro de boi cortido.

Sóque, s. m. acto de socar, isto é, de pisar no gral qualquer producto: O soque do cifé. O soque do milho. Etym. A mesma que a de socar.

Soqueira, s. f. rhizoma da canna de assucar, depois de cortado o colmo. Dão o mesmo nome ao do arroz. Etym. A mesma que a de Sóca.

Sucurí, s. m. especie de ophidio do genero Boa, que chega a ter mais de oito metros de comprimento; vive nos rios e lagos do interior, e è temivel por sua voracidade. No Pará lhe chamam Sucuriju (Baena); no Maranhão Sucuruju (C. A. Marques); na Bahia Sucuriuba; e em outras partes Sucurijuba, Sucuriu, Sucurujuba e Sucuruyu. | Os Indios do littoral davam o mesmo nome de Sucuri a essa especie de Squalus, a que chaman os Cação, e esse nome sob a forma Securi, è ainda usado na Parahiba do Norte.

Sucurijú, s. m. (Para) o mesmo que Sucuri.

Sucurijúba, s. m. o mesmo que Sucuri.

Sucuriú, s. m. o mesmo que Sucuri.

Sucuriúba, s. m. (Bahia) o mesmo que Sucuri.

Sucurujú, s. m. (Maranhão) o mesmo que Sucuri.

Sucurujúba, s. m. o mesmo que Sucuri.

Sucuruyú, s. m. o mesmo que Sucuri.

Súla, s. f. (Par. do N.) acção de manejarem alternadamente duas pesso is outras tantas mãos do gral, para activar a trituração de qualquer genero: João e José vão dar uma súla no milho (Santiago).

Sulamba, s. e adj. m. e f. (Serg.)

o mesmo que Samango.

Sungar, v. tr. puxar para cima qua'quer objecto: Sungar a ancora do navio. Sungar alguem que esteja dentro de uma cova, donde não pode sahir sem auxilio alheio. Sungar um sacco de milho, etc. | Etym. Do verbo bunda cusunga, puxar (Capello e Ivens).

Surucucú, s m. especie de serpente venenosissima do genero Lachesis. | Etym. E' voc. tupi (G. Soares).

Suruquá, s. m. nome commum a diversas aves do genero Trogon, da ordem dos Trepadores, notaveis por sua linda plumagem. | Etym. E' voc. tupi usual tambem entre os guaranis do Paraguay. || Os francezes adoptaram para ella o nome estropiado de Couroucou.

Sururú, s. m. (Bahia e outras prov. do N.) especie de mollusco do genero Modiola (M. brasiliensis). || No Rio de Jan. e dahi para o Sul lhe dão o nome portuguez de Mexilhão. | Etym E' vocabulo tupi.

Sururúca, s. f. (S. Paulo) especie de peneira grossa. | Eiym. Do verbo tupi sururu, que significa vasar,

derramar.

Sussuarâna, s. f. mammifero do genero Felis (F. concolor) da ordem dos carniceiros, ao qual chamam tambem Onça parda, e e provavelmente o Leão das provincias do Paraná e Rio Gr. do S. | Etym. Do tupi Suassu-rana, que significa semelhante ao veado, e isso porque tem o pello pardo, sem malhas, como o daquelles ruminantes.

Tába, s. f. nome que, em todos os dialectos da lingua tupi, significa Aldeia. Hoje so usam delle os nossos poetas, quando, no seu lyrismo patriotico, se referem aos antigos arraiaes da quasi extincta raça dos Tupinambas.

Tabáque, s. m. especie de tambor feito de um tronco oco, guarnecido de couro em uma de suas extremidades, no qual, em logar de baquetas, batem os negros e indios com as mãos, e delle se servem como instrumento musical em seus batuques. Em S. Paulo o chamam Tambaque, e no Para Curimbo. Moraes menciona, como synonymos, Tabaque e Atabaque com a significação de instrumento usado na Asia e Costa d'Africa, sem nos dar, entretanto, a origem do nome. Aulete não o menciona.

Tabaréo, s. m. (Bahia e outras prov.) o mesmo que caipira. | Etym. E' voc. portuguez, significando, d'antes, soldado de ordenança mal exercitado.

Tabarôa, s. f. de Tabaréo. Tabatinga, s. f. nome vulgar da argila branca, da qual em certas localidades se servem os incolas para caiar as paredes, em falta de cal. Etym. Corruptela do tupi Tobatinga, barro branco. No dialecto guarani Tobatin.

Tabica, s. f. (Pern.) vara de cipo de que se servem os almocreves para tanger as bestas. 🏿 Moraes diz que a Tabica é um cipo grosso, quando pelo contrario não tem mais grossura que a de uma vareta de espingarda (Meira). Em lingua portugueza, Tabica é um termo nautico, sem relação alguma com o vocabulo brazileiro.

Tabóca (1º), s. f. (provs. do N.)

o mesmo que Taquara.

Tabóca (2º), s. f. logro, dece-pção, desapontamento. Levar taboca é soffrer um desengano: Esperava que o ministro me desse o emprego que lhe pedi, e afinal levei taboca. | Esta locução corresponde á portugueza levar com uma taboa, de que tambem nos servimos no Brazil; e não duvido que seja ella o resultado da mera substituição de um voc. pelo outro. Entretanto, vejase o artigo taboquear.

134

Tabocal, s. m. (provs. do N.) o mesmo que tanuaral.

Taboleiro, s. m. (da Bahia até o Ceará) extensa planicie geralmente arenosa e de vegetação acanhada. (Minas Geraes) planalto de monticulos pouco elevados e scparados entre si por meio de valles estreitos (Saint-Hilaire). Etym. E' voc. portuguez, e em tudo mais tem entre nos as mesmas accepções que lhe dão em Portugal.

Taboquear, v. tr. lograr, desapontar, desilludir: Chegue, a ter a esperança de obter aquelle emprego; mas afinal o ministro taboqueou-me. || Etym. Talvez seja corruptela de atabucar, v. tr. ant. da lingua portugueza com a significação de illudir, engodur, entreter. Moraes, que o menciona, cita, como exemplo, a seguinte phrase do Cancioneiro: «Cuidais que, por serdes grifo, que por hi m'atabucais? » Como sê vê, o sentido é o mesmo que o de taboquear, e a isso me atenho até melhor interpretação.

Tabú, s. m. (Pern.) assucar que não coalhou bem na forma, nem entesta para se lhe botar barro e purgal-o, por ser queimado ao apurar, ou mal limpo. Fazer tabú, phrase brazileira dos engenhos (Moraes).

Táca, s. f. (Bahia) o mesmo que Mangua.

Tacacá, s. m. (Pará) especie de mingáu feito de tapióca, e temperado com tucupi. Seixas o menciona como vocabulo da lingua tupi, significando gomma.

Táco, s. m. (Bahia, Pern., R. Gr. do N.) fanéco. pedaço, boccado: Um táco de pão. || Etym. Ha na lingua portugueza a palavra taco, tambem usual no Brazil, com diversas significações, sem relação alguma c m o nosso vocabulo, do qual é apenas homonymo. No Rio de Janeiro dizem tico, para exprimir a minima parte de qualquer cousa. Taco e tico terão talvez a mesma origem, mas eu não a conheço. Em Portuguez a palavra naco significa pedaço grande de pão, de queijo, de presunto.

Tacurú (1º), s. m. (Matto-Grosso) o mesmo que Tacuruba. Tacurú (2º), s. m. (R. Gr. do S.) monticulo de terra no meio dos banhados (Cesimbra).

Tacurúba, s. m. (S. Paulo, Pará) trempe formada de tres pedras soltas, sobre as quaes se assenta a panella. || Etym. Apherese de Itacurúba, significando em lingua tupi ped ço de pedra. Em guarani, Itacurú. || Em Matto-Grosso dizem Tacurú (Ces. C. da Costa).

Taguá, s. m. o mesmo que Taua. Taimbé, s. m. (R. Gr. do S., Parana, Maranhão) o mesmo que Itaimbé.

Taititú, s. m. (Pará) o mesmo que Caitiú (1º).

Tajá, s. m. (Pará) o mesmo que

Tamanduá (1º), s. m. nome commum a diversas especies de manmiferos do genero Myrmecophaga, da ordem dos Desdentados. Ao de maior especie chamam Tamanduá-bandeira (M. jubata); aos menores dão o nome de Tamanduá-mirim. || Etym. E' voc. tupi.

Tamanduá (2º), s. m. questão moral de difficil solução. A minha demanda tem-se tornado um tamanduá. Etym. Dizem que nasceu esta expressão de uma questão renhida na camara dos deputados a respeito de certos interesses locaes da villa do Tamanduá (B. de Jary).

Tamarâna, s. m. (Valle do Amaz.) especie de clava de que usam na guerra certas hordas de selvagens, e é semelhante ao Cuidarú || Etym. Apherese de Itamarâna que significa acha d'armas, instrumento de guerra (Voc. Braz.).

Tambáque, s. m. (S. Paulo) o mesmo que Tabaque.

Tambeiro, adj. (R. Gr. do S.) nome que dão geralmente ao g do manso, principalmente o que vive a querenciado perto de casa. Novilho tambeiro é aquelle que nasceu de vacca mansa, isto é, daquella de que se tira leite (Coruja).

Tambuéra, adj. (provs. do N.) o mesmo que Catambuéra.

Tambueira (1), adj. (provs. do N.) o mesmo que Cetambuera.

Tambueira (2º), s. f. (Maranhão) o mesmo que Batuera.

Tametára, s. f. o mesmo que Metira.

Tamína, s. f. ração diaria de farinha de mandioca que se distribuia a cada escravo. | Etym. Do bunda Ritamina, tigela, porque, em verdade, servia geralmente de medida para isso uma tigela ou vaso semelhante. | Nas fazendas davam tambem o nome de tamina ao fornecimento periodico de roupa aos escravos. Na cidade do Rio de Janeiro, applica-se o mesmo nome à quantid de de agua que pode cada pessoa haurir nas fontes publicas, por occasião das grandes seccas.

Tamuatá, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que l'ambuatà (1").

Tanajúra, s. f. V. Saiba. Targa, s. f. pedaço de panno das dimen ões de um lençol, que servia de vestuario aos negros novamente chegados ao Brazil. | Etym. Da lingua bunda ntanga (S. Luiz). | Corresponde ao que, em relação aos Indios, chamam Julata em Matto-Grosso.

Tantanguê, s. m. (Sergipe) especie de brinquedo de crianças (S. Ro-

Tápa, s. f. (S. Paulo) pedaco de panno, com que se venda o burro pouco manso, emquanto o arreiam e car-

regam. para que se não ssuste.

Tapejára, s. m. (provs. merid.)
o mesmo que vaqueano. || Etym E' voc. tupi composto de tupe, caminho, e jara, senhor, significando litteralmente senhor dos caminhos, isto é, p-ssoa idonea para servir de guia. Com este voc. se designava tami em o morador antigo da localidade (Voc. Braz.) e isto certamente porque esse individuo devia ter conhecimento amplo das vias de communicação respectivas. Como pe e tape são synonymos pode-se igualmente dizer pejara, e assim o faz o Dicc. Port. Braz. no artigo Guia do caminho, que elle traduz tam em por pecuapara, sabedor dos caminhos. No R. Gr. do S., liga-se à ide de tapejara, a de homem valente, destemido (Vianna).

Tapéra, s. f. estabelecimento rural completimente abandonado e em ruinas. | Fig. povo ção em decadencia. | Etym E' contração de taba-puêra, que, em lingua tupi, significa aldea abandonada. | Este voc. é não só usual no Brazil, como tambem no Paraguay, Bolivia, Republica Argentina e Estado Oriental do Uruguay (Moreno, Velarde, Sagastume).

Taperá, s. m. (S. Paulo) nome vulgar de uma especie de andorinha (Hirundo Taperá, L.). | Etym. E' voc. tupi (Voc. Braz.).

Taperebá, s.m. (Pará) o mesmo

que cajá.

Taperú, s. m. (provs. do N.) larva de certos insectos, sobretudo uma pequena larva branca, que ataca as chagas dos animaes, e occasiona a molestia a que chamam bicheira. | Etym. E' voc. tupi (Dicc. Port. Braz.). || No valle do Amazonas, tambem dizem tapuru (Seixas). | Nas provs. merid. ninguem mais usa deste termo.

Tapetii, s. m. nome tupi do Lepus brasiliensis, hoje inteiramente desusado no Brazil, e substituido pelos de coelho e lebre. Em 1846, estando eu no Paraguay, ainda se serviam delle os incolas.

Tapiíra, s. f. nome tupi do Ta-pirus americanus, a que os hespanhoes e portuguezes impuzeram o de anta. Os francezes lhe conservaram o nome primitivo sob a forma tapir, e os zoolo-gistas o l tinisaram para distinguir o genero a que pertencem as diversas especies, tanto americanas com indiaticas, desse pachyderme. Na linguagem vulgar do Brazil é nome completamente desusado.

Tapinambába, s. f. (Ceará) massame de linhas com anzoes, nas jangadas destinadas à pescaria (J. Galeno).

Tapióca, s. f. fecula da mandioca. E' esta a accepção a mais geral do vocabulo. No Rio de Janeiro lhe chamam polvilho, e na Bahia e outras provincias do Norte gomma. Verdadeiramente, a t pioca do R. de Jan. é a farinha de tapioca da Bahia, do Pará e de outras provincias, a qual não é sinão a fe ula que, ainda humida, se lança no forno especial, e se mexe com um molho de pennas grandes até tomar a torm granulosa; e neste estado serve para fazer papas, sopas e pudins. | Em Pern. e Alagoas chamam tapioca a especie de beiju a que no R. de Jan. dão

o nome de sola; e è neste sentido que a menciona G. Soares. || Etym. E' voc. de origem tupi. O Dicc. Port. Braz. traduz polme ou sedimento da farinha por tipyòca; o Voc. Braz. cousa coalhada por typiaca, typiòca, e ainda mais por apiçanga; Montoya, cousa coalhada por typiaca; Seixas, gomma da mandioca, por têpeàca. São vocabulos nascidos do mesmo radical.

Tapiocâno, s. m. (R. de Jan.) o mesmo que caipira. || Etym. Allusão à fabricação da tapioca, de que se occupam os pequenos lavradores.

Tapiocuhi, s. m. nome que os aborigenes do valle do Amazonas dão à farinha da tapioca (C. de Magalhães).

| Etym. E' voc. tupi, significando litteralmente farinha de tapioca.

Tapití, s. m. (Bahia) o mesmo

que tipiti.

Tapuio, V. Tapuyo.

Tapurú, s. m. (Valle do Amas.)
o mesmo que taperú.

Tapuyo, a, s. nome generico applicado aos selvagens bravios do Brazil, e como tal syn. de Bugre. No valle do Amaz., conservam ainda essa denominação os aborigenes já mansos, e a estendem tambem à generalidade dos mestiços, e neste caso corresponde ao termo Cabôclo, de que se usa nas demais provincias do Imperio. | Etym. E' voc. de origem tupi, e delle se serviam, como alcunha injuriosa, tanto os Tupinami às do Brazil, como os Guaranis do Paraguay, para designarem as nações selvagens que habitavam os sertões. Erram, portanto, os escriptores que o consideram como designando exclusivamente certa e determinada nação. Segundo Figueira, tem a significação de barbaro; e segundo Montoya, a de escravo. | Moraes escreve tapuya, tanto no masculino, como no feminino, e muita gente ha que assim o faz.

Taquára, s. f. (provs. merid.) nome vulgar das especies indigenas de Bambuseas. Nas provincias do Norte lhe chamam taboca (1º). || Etym. São ambos os vocabulos de origem tupi.

Taquaral, s. m. (provs. merid.) matta de taquaras. Nas provincias do Norte dizem tabocal.

Tarefa, s. f. (Bahia) medida agraria igual a 900 braças quadradas (4.356 m. q.) com destino à cultura da canna de assucar. Ha tarefas de rego (canna novamente plantada) e tarefas de soca (canra ja cortada uma e mais vezes, e cujos brotos se vão succedendo annualmente). A producção de um engenho se avalia pelo numero de tarefas de cada tarefa de canna, em um bom engenho movido por agua, pode ser executada em 24 horas, produzindo pelo menos oito melladuras, o que se chama tarefa redonda.

Tarióba, s. f. mollusco do genero Tellina (T. constricta, Brug.). || Etym. E' voc. tupi. || G. Soares mencion este mollusco com o nome erroneo de Tarcoba, o que é devido, sem duvida,

a erro de typographia.

Taroque, s. m. (Alag. e Serg.)

o mesmo que Cornimboque.

Tarubá, s. m. (Para) especie de bebida mui usada entre os Tapuyos, os quaes a preparam do modo seguinte: ralam a mandioca, expremem-lhe o succo, côam a massa, com a qual fazem uma especie do beijú grande, a que por isso chamam beijú-assú. Ao depois reduzem a pó folhas da arvoreCurumim, a com ella polvilham o beijú-assú, e em seguida abafam com folhas e guardam por espaço de oito dias, no fim dos quies dissolvem-o em agua, côam e bebem (F. Bernardino).

Tarumân, s. m. nome commum a diversas arvores fructif-ras do genero Vitex, da familia das Verbenaceas. No Rio de Jan. pertence a genero e familia diversa uma certa arvore a que

chamam tambem Taruman.

Tatamba, s. m. e f. toleirão

que falla mal; homem tosco do campo. Tata; óras, s. f. pl. o mesmo que Catapóras.

Tatêto, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Caititú (1°).

Taticumân, s. m. (Pará) o

mesmo que Picumân.

Tatú (1°), s. m. nome commum a diversas especies de mammiferos pertencentes ao genero Dasypus, da ordem dos Desdentados; taes são: Tatú canastra, T. êtê ou T. verdadeiro, T. ahiva

ou T. de rabo molle, T. peba, T. bola, Tatui; e talvez outros.

Tatú (2º), s. m. arvore de construcção do genero Vazea (V. indurata,

F. Allemão) da familia des Olacineas. Tatú (3°), s. m. (R. Gr. do S.) nome de uma das varielades desses bailes campestres, a que chamam geralmente Fandango (Coruja).

Taturâna, s. f. (S. Paul) nome que dao às larvas ou lagartas ouriçadas de uma felpa que produz uma sensação dolorosa a quem a toca. Etym. Talvez seja corruptela de Tatarana, composta de Tatá fogo, e rana, semelhante. Moraes menciona este animal com o nome de Tataurana e o descreve bem. Montoya traz Tataûrā, com a significação de gusano colorado.

Tauá, s. m. peroxydo de ferro. E' nome commum a todas as pedras argilosas, que tem a côr daquelle composto chimico. | Etym. E' voc. tupi significando tambem amarello e como tal e syn. de juba. Tambem dizem Taguà. | Empregam-o para colorir a louge de barro.

Tanassú, s. m. (provs. do norte) pedra furada presa a um i corda, e serve de ancora às jangadas (J. Galeno). Eym. E contracção de ità-guassu, term tupi significando pedra grande.

Táva, s. f. (R. Gr. do S.) jogo de que usam os gaúchos atiran lo com o ganiz ao ar até cahir em pe, ganhando ou perdendo, segundo cahe pela parte concava ou pela convexa. Etym. Do castelhano Taba.

Taya, s. m. nome tupi de diver as especies de Aroideas. No Para

lhes chamam Tajà.

Tayóba s. f. Aroiden do genero Colocasia (C. esculenta), cujas folhas se comem à guisa de espinafres, e cuja raiz tuberosa e tambem comestivel em algumas variedades. | Etym. Do tupi Tayi-oba, a roupagem do Tayà.

Tébas, s. m. valentão.

Teimósa, s. f. (Ceará) o mesmo

que Manduréba.

Teité:, int. (Para) expressão de compadecimento, equivalente a Coitado! | Etym. E' voc. tupi (Dicc. Port. Braz.).

Téjo, s. m. (R. Gr. do S.) especie de jogo que consiste em atirarem-se

moedas de cobre sobre uma faca fincada no chão dentro de um pequeno quadro. Se o jogador não acerta, passa a atirar o adversario (Cesimbra). Etym. E' voc. castelhano, e como tal se pronuncia.

Têjú, s. m. o mesmo que Têyu. Tembetára, s. f. o mesmo que

Teméro, ady. (Ceará) temerario (J. Galeno).

Tempo-será, s. m. folguedo de crimças, que consiste em correr, saltar e cantar, repetindo as palavras tempo-será é de mitioco. No Ceará tem a mesma significação que Manja (J. Galeno). Em S. Paulo, a criança corre a esconder-se e diz ao camarada: temposerà, se puder me pegar. || Etym. Talvez seja corruptela do tupi Jemoçarài, brincar (Dicc. Port. Braz.), ou Anhemoçaray, folgar com crianças (Voc. Braz.).

Tentos, s. m. plur. (R. Gr. do S.) pequenas tiras de couro crú presas na parte posterior do lombilho de um e outro lado, onde se prende o laço, ou outra qualquer cousa que se queira trazer presa à garupa (Coruja).

Terneiro, s. m. (R. Gr. do S.) a cria da vacca até à idade de um anno; ė o mesmo que Bezerro (Coruja). Etym. Do castelhano Ternero. | Antigamente se dizia em Portugal Tenreiro (Aulete).

Têso, s. m. porção de terreno que fizendo parte das vastas planicies sujeitas às inundações do inverno, fica entretanto acima do nivel das aguas e offerece abrigo ao gado. || Em Portugal, tem a significação de monte ou serro alcantilado (sulete).

Têtêcuêra, s. f. (S. Paulo) nome de certas depressões de terreno, que serviram de leito ao rio Parahyba do Sul, e estão hoje cobertas de vege-

tação (B. Marcondes).

Tetéia, s. f. nome infantil dos brincos de meninos. Tambem por gracejo o empregam em outras accepções; v. g. dizem das pessoas condecoradas que tem o peito coterto de teteias. Etym. Moraes o menciona como oriundo do Brazil.

Têyú, s. m. (provs. do N.) nome de uma ou mais especies de Lagartos do

genero Teius, aos quaes chamam tambem Teju, e são havidos por primorosa Etym. E' voc. tupi

Theatino, a, adj. (R. Gr. do S.) cousa de que se não conhece dono. Applica-se este termo mais especialmente aos cavallos; mas tambem -e diz de outras cousas sem dono. | Elym. Chamavam-se Theatinos ao; clerigos regulares da ordem de S. Caetan de Theato, os quaes tambem eram conhecidos pelo nome de padres da Divina Providencia. Dizer cousa theating não sera o mesmo que dizer cousa da Divina Providencia ? Talvez este termo d'ahi tenha origem trazida pelos antigos jesuitas (Coruja).

Tibáca, s. f. (Alag) nome vul-gar da espatha ou bracte; floral das palmeiras (J. S. da Fonseca). | Tambem lhe chamam quibaca. | Serve de vasilha aos pescadores, para esgotar a agua nas canôas.

Tíb:, int. (Pern.) expressão de espanto. No mesmo sentido dizem Vote!

(S. Roméro).

Tico, s. m. cigalho, minima parte de alguma cousa, um quasi nada: Um tico de pão. O medico permittiu que tomasse um tico de vinho. I Tambem se emprega muito o dim nutivo tiquinho. Como expressão portugueza, o homonymo tico se refere a molestia: Tico doloroso, tico convulsivo (Moraes). Aulete não menciona tico em sentido algum; m s ao tico de Moraes chama elle tique.

Tieum, s. m. o mesmo que Tucum. Tiêtê, s. m. (S. Paulo) ave do genero Euphone (E. violacea) da ordem dos Passeres (Mirtius).

Tigéla (Tabaco de), V. Po.

Tigüéra, s. f. (S. Paulo, Parana) roça de milho, ou de outras quaesquer plantações annuas, de ois de effectua la a colheita, e onde se poem os animaes a past r. Em Minas Geries, dão a isso o nome de Palhada e também o de Palha. | Etym. Tigüéra é voc. de origem tupi ; e, quanto a mim, contracção de Abatigüera com a significação de milharal extincto.

Tijôlo (fazer), loc. popular, namórar: Ful no só se emprega agora em fazer tijôlo. De manhã estudo, á

tarde faço tijôlo.

Tijucal, s. m. (Valle do Amaz.) lameiro, lodaçal. Tambem dizem Tujucal (J. Verissimo).

Tijúco, s. m lama e particularmente a lama de cor escura. Tam em se diz Tujico. | Etym. De origem tupi: Tijuca (Dicc. Port. Braz.); Tuiuca (Voc. Braz.) como ainda se diz no diaecto amazoniense (Seixas); em guarani Tuyu (Montov.).

Tijucopáua, s. m. (Valle do Amaz.) lamaçal, tremedal (J. Verissimo). || Elym. E' termo do dialecto tupi do Amazonas. O Dicc. Port. Braz. traduz lamaçal por Tyjucopão. O Sr. José Veris imo decompõe Tijucopaua em Tyyuu, lodo, lama, e paua, logar,

esteiro, espaço.

Tijupá, s. m. (Bahia e outras provs. do N.) palhoça de duas aguas, que tocam no chão, e sarvem nas roças para abrigar os trabalh dores, em tud semelhante ao que em Pern. chamam mocambo (3º). Na Bahia o tijupa é igualmente o toldo de certas lanchas costeiras | No Pará tambem dizem tujupar (Baena e assim o escrevem Moraes e Aulete. | Etym. E' voc. de origem tupi. O Dicc. Port. Braz. traduz cabana por tejupaba; o Voc. Braz. choupana por Teryupaba.

Timbó, s. m. nome commum a diversas especies de vegetaes, que, por suas propriedades toxicas, são empregadas para matar o peixe, produzindo desta sorte o mesmo effeito que o Tingui do Brazil e o Trovisco de Portugal. Il No Pará designam com o nome de Timbo, não só esses vegetaes como tambem toda e qualquer substancia que lhe possa servir de succedaneo neste systema de pesc: (B. de Jary). Em Pernambuco ha um certo cipó branco, de que se f. zem chapéos, aos quies chamam por isso chapeos de Timbo (B. de Jary)

Timbú, s. m. (Pern., Par. do

N.) o mesmo que Saruê

Tinga, adj. voc. tupi e guarani significando branco. Só usamos delle em nomes compostos: Urubú tinga, Jacaré tinga, e outros | No valle do Amazonas, dizem tambem pilinga : Cuia-pitinga (J. Verissimo); e os Tupinambas usavam indifferentemente de tinga ou morotinga (Voc. Braz.).

Tinguí, s. m. nome commum a diversas especies de vegetaes dos generos Phaecarpus, Magonia e Jacquinia, os quaes, lanç dos ao rio, tem a propriedade de matar o peixe (Martius). Corresponde pelo effeito ao nos-o Timbo e ao Trovisco de Portugal. Etym. E' vocal ulo tupi.

Tinguijáda, s f. acção de lançor ao rio o Tingui, com o fim de matar peixe. Corresponde ao que em

Portugal chamam troviscada.

Tinguijar, v. tr. envenenar com o Tingui, lançando-o à agua para matar o peixe. Tambem se emprega este verbo em relação a qualquer planta, que, sem ser o proprio Tingui, produz o mesmo effeito, tanto sobre o peixe, como sobre outro qualquer animal: Dizem que a folha do cajueiro

tinguija os cavallos.

Tipití, s. m. especie de cesto cylindrico, feito de taquara e também de folhas de palmas com bocca estreita, o qual se enche de mandioca ralada, para ser expremida na prensa e fic r bem enxuta, depois do que é levada ao forno e reduzida a farinha (V. de Souza Fontes). No Rio de Janeiro, costumam dar o nome de côfo a um Tipiti mais extenso com cerca de dous me tros de comprimento. Montoya escreve Tepiti, com a definição de instrumento de hojas de palmas, como manga, para esprimir mandioca | Elym. El voc. tupi. || Na Bahia the chan am Tapiti.

Tipó a, s. f. (provs. do N.) pequena rede para dormitorio de crianças. | Rede destinada ao transporte de pessoas. Neste sentido, è termo tambem usu il em Angola (Capello e Ivens). Charpa para sustentar um braço doente. Nas roças do Rio de Janeiro, é um appa elho grosseiro no qual se colloca a perna ou braço fracturado e alli fica em repouso até que chegue o operador. | E' voc. de origem tupi (Voc. Braz).

Tipúca, s. f. (Volle do Amaz) ultimo leite mais grosso e mais rico em serum que se tira da vacca; : quelle leite que se extrahe qu'ndo ja se està a esgotar a têta. Nas fazendas : conselham aos doentes que não bebam o primeiro leite, mas sim a tipica (J. Verissimo).

Tiquára, s. f. (Pará) o mesmo que jacuba. | (Maranhão). Nome de qualquer belida refrigerante. Neste sentido é o mesmo que a garapa de ou. tras previncias. | Etym. Tanto em tupi, como em guerani, ticu significa liquido (Dicc. Port.-Braz., Montoya). | E'esse certamente o r dical de tiquara.

Tiquinho, s. m. diminutivo de

Tiquíra, s. m. (Maranhão) aguardente de mandioca (B. de Mattoso). || No Pará esta especie de aguardente é produzida pela fermentação do

Beiju-assů (J. Verissimo).

Tiradeiras, s. f. plur. (Pern.) e rdas, correntes e até cipos fortissimos. tiras de sola ou couro cru, entre as quaes vão presas as bestas que puxam as almanjarras, pegam nos peitoraes e atraz nos cambões presos ás almanjarras (Moraes).

Tiradôr, s. m. (R. Gr. do S.) ped co de couro cru sovado, que os laçadores poem em redor da cintura, quando lacam a pé; serve para amparar as ilhargas quando esticam o laço

(Cornja).

Tirâna, s. f. (R. Gr. do S.) variedade desses bailes campestres a que chamam geralmente Fandango

(Coruja). Tiriríca, s. f. nome commum às diversas especies de Cyperaceas, que se ercontram no Brazil | Etym. E' prov lmente voc. de origem tupi.

Tiriúma, adj. (S. Paulo) só, desacompanhado: Carne ou peixe tiriuma, sem pão. Pão tiriuma, sem carne ou peixe. Durante a minha vi gem ao sertão, não tive às vezes para meu sustento senão caça tiriuma. | Etym. Deriva-se do tupi Ityrama.

Tiro-de-laço, s. m. (R. Gr.

do N.) V. Laço.

Titára, s. f. (Bahia) palmeira do genero Desmoncus (D. lophacanthos). A's diversas especies deste genero dao, no valle do Amazonas, o nome de Jacitara; e em Matto-Grosso o de Urumbamba (Flora Bras.).

Ticía, s. f. design ção infantil de thia. || Em Portugal dizem titi.

Titinga, s. f (Para) manchas brancas que apparecem, como pannos,

140

Titio, s. m. designação infantil de thio

Tobatinga, s. f. nome primitivo da Tabatinga. || Etym. Composição do substantivo Toba, barro, e do adj. tinga, branco.

Tobiâno, s. m. e adj. (S. Paulo) cavallo de certa raca.

Tocadôr, s. m. (Minas-Geraes) almocreve encarregado de tanger um lote de animaes de carga. Em São Paulo lhe chamam Camarada de lote.

Tocáia (1°), s. f. emboscada em que se occulta alguem, com o designio de matar a outrem. ¶ No Pará dão tambem esse nome ao poleiro das gallinhas (B. de Jary). ¶ E' vocabulo tupi com a significação de choça, e tem por syn. tapyia (Voc. Braz.). ∥ Em guarani, tocai tem a dupla significação de curral e de cerca que faz o caçador, para não ser sentido da caça, e o andaime que faz para laçar aves. Esta segunda accepção cabe bem à de emboscada.

Tocáia (2º), s.f. de Tocáio.

Tocaiar, v. tr. fazer espera a alguem com o fim de o matar traiçosiramente. Em bom sentido se usa deste verbo na accepção de espreitar alguem, por quem se espera em certo e determinado logar.

Tocáio, a. s. (R. Gr. do. S.) o mesmo que xará.

Tôldo, s. m. (Parand) o mesmo que Aldêa ou Malôca. | Elym. E' termo da America Meridional hespanhola, significando barraca, choça ambulante, que serve de habitação aos Indios Tanto basta para reconhecer-se que o vocabulo Tôldo, com a significação de aldêa, nos veiu das republicas platinas.

Tombadôr, s. m. (Bahia) encosta ingreme de uma montanha; etambem ladeira empinada (Aragão). 

Elym. Do verbo portuguz tombar, no sentido de cahir pela montanha

Tombadôres. s. m. pl. (Cearde outras provs. do N.) terrenos desiguaes escarpados, cheios de barrocas (J. Galeno): O outro lado do rio é composto de serras, tombadores e valles, todos cobertos de mattas, e mais ou menos

frescos, mui productivos, e que vão sendo cultivados (T. Pompêo).

Tomba-las-aguas, s. m. (Maranhão) o mesmo que Tramba-las aguas.

Topetúdo, adj. valente, destemido. | Etym. Tem provavelmente a mesma origem que a de Cabra-topetudo.

Torçal, s. m. (R. Gr. do S.) especie de cabresto, de que se serve o cavalleiro, conjuntamente com as redeas, para melhor conter os animaes ariscos (Coruja). || Em Portugal, Torçal significa cordão de varios fios de seda, ouro, etc., servin lo de adorno nos vestidos antigos, e hoje de acasear vestidos (Moraes).

Tordilho, adj. (R. Gr. do S. e S. Paulo) diz-se do cavallo cujo pelo é salpicado de branco e preto. Tordilho negro é aquelle em que sobresahe a côr escura; e Tordilho sabino quando é salpicado de branco e vermelho (Coruja). Em Portugal, o vocabulo Tordilho tem a mesma siguidação que entre nos.

Torêna, s. m. (R. Gr. do S.) homem sacudido, guapo.

Toró, adj. (Maranhão) diz-se da pessoa que perdeu a phalange de algum de lo da mão: Antonio é toró da mão direita (B. de Matoso). || Etym. Parece nascer do verbo torar.

Torroáda, s. f. (Maranhão) neme que dão às fendas que appirecem nos terrenos argilosos e alagadiços depois de seccos, e que tornum difficeis e perigosos os caminhos. || Em portuguez, Torroida significa multidão de torrões, paneada com torrões (Aulete).

Tosse-comprida, s. f. (São Paulo) coqueluche | No Pará lhe chumam Tosse-de-guariba por lhe acharem uma certa semelhança com as vozerias deste quadrumano (B. de Jary).

Tosse-de-guaríba, s. f. (Parà) o mesmo que Tosse-comprida.
Tourear, v. tr. burlesco (R. Gr. do S.) namorar (Coruja).

Tourúno, adj. m. (R. Gr. do S.) roncotho; boi que por mal castrado ainda procura as vaccas. Outro tanto dizem do cavallo que se acha nas mesmes circumstancias (Coruja).

Tracajá, s. m. (Valle do Amaz.) especie de Chelonio do genero Emys. ||

Etym. E' oriundo do dialecto tupi do

Amazonas. Tramba-las-aguas, s. m. (littoral de S. Peulo) logar de encontro de duas marés, em um canal que terha duas sahidas para o mar. (Rebouças). || No Maranhão lhe chamam

Tomba-las-aguas (C. A. Marques).

Tranca, s. f. (littoral de algumas provs. do N.) o mesmo que Re-

Trauco, s. m. (R. Gr. do S.) marcha natural do cavallo em viagem ou passeio, sem que seja preciso acti-val-o (Coruja). Em Portugal significa salto largo que o cavallo da e para logo, e neste sentido è termo oriundo de Hespanha.

Trancúcho, s. m. (R. Gr. do S.) bebado (Cesimbra). || Etym. No Mexico o vocabulo tranca significa borracheira (Valdez). Talvez seja esse o radical do termo rio-grandense.

Tranquito, s. m. (R. Gr.

do S.) dim. de Tranco.

Trapoerába, s. f. herva medicinal e forrageira do gen. Tradescantia (T. diuretica) da fam. das Commelineas. Na Bahia, no Maranhão e no Para, lhe chamam Marianinha; em Pernambuco, Andaca.

Traquejádo, a, adj. pratico em qualquer cousa: E' homem mui traquejado no commercio, na agricultura, na politica. | Etym. E sem duvida oriundo do verbo antiquado portuguez traquejar, com a significação de exercitar, tornar apto para algum fim

pela experiencia.

Traquêjo, s. m. muita pratica e experiencia em qualquer serviço: O traquejo do commercio; o traquejo da arte militar. Aquelle rapaz e mui intelligente; mas falta-lhe o traquejo da vida. | Etym. A mesma que a de Traquejado.

Travessão (1º), s. m. (Par. do N.) cerca que separa os terrenos de criação dos de lavoura, para impedir a

invasão dos gados.

Travessão (2º), s. m. (Maranhão) banco de areia que vae de uma a outra margem do rio, e offerece vau aos passageiros (Aranha). | Em Geyaz, dão esse nome ao recife que atravessa

os rios e sempre com solução de continuidade, apresentando d'esta sorte canaes mais ou menos profundos e naveg veis (Corrè de Moraes).

Travessão (3º), s. m. (R. Gr. do S.) a parte mais larga da cincha, que fica sobre o lombilho, quando se

ensilha o cavallo (Coruja).

Trelente, s. m. ef. tagarela.
Treler, v. intr. tagarelar. [
Etym. De tréla: Dar tréla, puxar alguem à conversa (Aulete).

Tromba, s. f. (Matto-Grosso)

o mesmo que Itaimbe.

Trombombó, s. m. (R. de Jan.) certo moto de pescar tainhas, o qual consiste em guarnecer um dos bordos da canôa com esteiras seguras por fueiros. Na est ção em que costumam as tainhas subir os rios, entram por elles as canoas armadas do Trombombo, e procuram apertar o peixe para uma das margens apresentan-do-lhe a borda não guarnecida. O peixe intenta fugir saltando por cima da canôa, e dando de eucontro à esteira cahe no fundo della.

Tronco-de-laço, s. m. (R. Gr. do 3.) apparetho empregado para prender um homem com toda a segurança, o qual consiste em tomar uma corda, amarral-a pelo meio ao pescoço do paciente, esticando-a o mais possivel e amarrar-lhe as extremidades em duas estacas ou cousa equivalente

(Coruja).

Tronqueira, s. f. (R. Gr. do S.) nome que dão a cada um dos dous grossos esteios em cujos buracos se introduzem as varas da porteira (Coruja).

Trópa, s. f. especie de caravana composta de bestas de carga. Nas provincias do Norte lhe chamam Comboio. || Tambem dão o nome de tropa a uma grande porção de animaes muares que seguem para as feiras ou outro qualquer destino. No Rio-Gr. do S., è uma grande porção de gado vaceum que se conduz para as charqueadas. Em todos os mais sentidos, a palavra *tropa* tem no Brazil a mesma significação que em Portugal.

Tropeiro, s.m. (S. Paulo, Minas-Geraes, Parana) negociante cuja industria consiste em comprar e vender

142

tropas de animae; cavallares e muares.

| Conductor do tropa.

Trop Iha, s. f. (R. Gr. do S.) porção de c vallos amadrinhados. Mais propriamente se diz de cavallos do mesmo pelo: Tropilha de baios: tropilha de e-curos, etc. Sendo de differentes pel s se chama Quadrilha (Coruja). | Evyn Do ca telbano Tropilla, dim nutivo de tropa (Valdez).

Túba, o mesmo que Tyba.

Tucâno, s. m. nome commum a diversas aves do genero Rhamphostos da ordem dos Trep dor s, not veis por seu enorme bico. | Etym. E' vocabulo de or gem tu i.

Tucum, s. m. nome vulgar de diversas palmeir s pertencentes ao genero Bactris e Astrocaryum. || Tambem se diz tirum. | Etym. E' voca ulo tupi

Tucumân, s. m. (Para) nome commum a diversas Palmeiras do gen. Astrocaryum. | Elym. E' voc. tupi.

Tucupí, s. m. (Para e Amas.) especie de morho feito da manipueira, ou succo da raiz da mandioca, o qu l, d:pois de expesto ao calor do sol ou do fogo, além de perder, pela evaporação, suas qualidades venenosas, e sendo convenientemente temperado com pimenta e outros condimentos, se torna inoffensivo, e é mui usado em todas as mesas. | Etym. Do tupi tycupy (Dicc. Port. Braz.). || A este molho eng: ossido com farinhi, cirá ou outro tuberculo dão o nome de Caissuma (J. Verissimo).

Tuira, adj. (Valle do Amaz.) pardo, c nzento, cor preta desbotado, russo. Etym. E' voc. tupi (J. Verissimo). Seixas traduz Tuer em pardo, cinzento, e o Dicc. Port. Braz., tuguir

em parda còr.

Tujucal, s. m. o mesmo que

Tujúco, s. m. o mesmo que Tijwo Tujupár, s. m. o mesmo que

Tumbansa, s. f. (Ceará) es-pecie de comida feita de castanha de cajú torrada e pisada, sumo da mesma fructa e assucar.

Tune, s. m. (Serg.) o mosmo que Mussous (S. Romero).

Tupé, s. m. (Pará) grande esteira grossa, onde se deita a seccar ao sol o arroz e outros productos da lavoura. Em guarani, Tupi è um cestinho de c mas a modo de um prato grande (Montoya). || Etym. E' voc.do di lecto tupi do Amiz. (Coutide Migalhães).

Turéba, s. m. (Bahia) valentão (Arigão)

Turiúa, s. f. (Pará) o mesmo que Sahire.

Turumbamba, s. m. (provs. do N.) balburdia, altercação, disputa, desordem, conflagração, confusão, estralada: Por occasião das partilhas, houve n'aquella cisi tamanho turumbamba que obrigou a intervir a policia.

l'ururi (1º),s. m. (Pari) grande arvore da região amazonica pertencente ao genero Couratari da familia das Myrtaceis (Martius). Sua tona offerece dilatados pannos de que se servem os indigenas para seus vestidos e são de uma só peça e sem costura; quando muito lhes adaptam mangas. Serve-lhes ainda este tecido natural para fazer cobertores, mosquiteiros, esteiras e chapeos anu finos (F. Bernardino)

Tururí (2º), s. m. (Pará) es-p tha fibrosa do Bussú, especie de p lmeira do genero Manicaria, e da qual fazem curapuças (B ena).

Tutú (l°), s. m. ente inaginarie com que se mette med) às crianças: Se choras, ahi vem o Tutu. | Etym. E' voz infontil.

Tutú (2º), s. m. (R. de Jan.) especie de comida que consiste em feijão cozido misturado com farinha de mandi ci ou de milho. Em S. Paulo chamam a isso Pamona, Virado e Revirado. | E' certamente o que Aulete chama erron amente Tuto, Unqui ou Passoca. A Passoca é cousa differente: e quanto a Tuto e Urgui são palavras que não conheço.

Tuturubá, s. m. o mesmo que Cutitirib i.

Tuxáua, s. m. (Valle do Amaz ) chefe de uma tribu de aborigenes. Etym. E' voc. tupi, metapl smo de Tubiwiba. | Algumas tribus dão aos seus chefes o nome de Muruxaua (Seixas), Murumusima, alteração prosodica de

Morobixába; e no Rio-Negro e proximidades de Orenoco o de Cacique (L. Am zonas). || Figuradamente dão o nome de Tuxina ao individuo influente no logar que habita: O commendador F. é o T wina do município.

Tuyuyú, s m. grande ave ribeirinha do genero Mycteria (M. americana). No Pará lhe chamam Tuyuju

(Baena).

Tyba, vocabulo tupi significando logar ou sitio onde ha ai undancia ou reunião de muitos individuos ou cousas da mesma especie. Se ve de suffixo à denominação de loc lidades, nos mesmos casos em que empregamos em portuguez o suffixo al: Guarat ba, Guir - zal, ou logar de muito Guara; Mangaratyba, Mangarazal ou logar de muito Mangara; etc. Neste vocabulo a lettra y representa um som guttural de difficilima pronuncia para aquelles que não praticam a lingua tupi: e dahi vem que esse y na linguagem vulgar, ora se converta em i e ora em u. Temos, por exemplo, no municipio da Côrte a freguezia de Guaratita, e na provincia do Parana a villa de Guaratuba, tendo ambos estes nomes a mesma origem e a mesma significação.

Typyraty, s. m. nome que os Tupinambas e Guaranis davam à farinha feita das raspas da mandioca. E' pena que este nome, alias tão util pela sua especialidade, tenha cahido em

desuso.

Uacuman, s. m. (Goyaz, Matto-Grosso) nome commum a duas especies de Palmeiras do genero Cocos (C. campestris e C. petræa, Martius.) || Ely n. E' voc. tupi

Unjurú, s. m. (Para) o mesmo

que Gunjeru.

Uamirí, s. m. (Valle do Amaz.)
nome da pequena flexa da Zarabatana.

|| E y n. Variação dialectica de Uibamirum, significando frecha pequena, em lingua tupi

Uarubé, s. m. (Pará) massa de mandica publi misturada com sil, alho e pimenta da terra, a qual é desfeita no molho do peixe ou carne. Tambem lhe chimam Arubé (Baena).

Uassahi, s. m. o mesmo que Assahi.

Uassassú, s. m (Pará) palmeira do genero Actalea (Martius).

Uassú, adj o mesmo que guassú. Uatapú, s. m. (Pari) buz na de que se servem os Indios pescaderes com a pretenção de attrahir o peixe. No Ceará dão o nome de Atapú a um buzio grande, que serve de buzina. O jangadeiro tea o buzio para chamar os companheiros, ou os freguezes ao mercado do peixe (J. Galeno). Etym. São vocabulos de origem tupi O segundo não é senão a corruptela do primeiro. Em guarani Guatapy de signa uma especie de caracol mai grande do mar (Montoya).

Unturá, s. m. (Pará) o mesmo

que Atura.

Uáuas-ú, s. m. (Pord) palmeira do genero Attalea (A. speciosa, Martius). Existe em Matto-Grosso uma especie de Palmeira com o mesmo nome. Será i lentica à do Pará? || Etym. E' voc.

tupi.

Ubá (1°), s. m. graminea do genero Gynerium (G. saccharoides), de cujos pedanculos fazem os selvagens suas frechas, e os fogusteiros as cannas dos seus fogustes. Tem o porte da canna de assucar e por isso lhe chamam tambem Canna-brava, tanto no Rio de Jan. como em outras partes. A esta ou especie semelhante dão em Matto-Grosso o nome de Candiubá. Etym. E' voc. tupi.

de Canliubă. || Etym. E' voc. tupi.

\*\*Ubá\* (2º), s. m. (Valle do Amaz.)

especie de canoa feiti de casca inteiriça de arvore. || No dialecto tupi do

Sul chamav m-lhe "ppēigāra" (Voc. Braz.), cuja traducção literal é canoa

de casca de pau.

Ubaia, s. f. (Pern.) o mesmo que Pitombn. || Etym. E' voc. de origem tupi com osto de "bå, fructa, e aya, "zeda.

Ub m-mirim, s. m. (Pará) palmeira do genero Geonoma (G. acaulis,

Martins).

Ubim-uas-ú, s. m. (Pará) palmeira do genero Calyptronoma (C. robusta), cujas folhas servem para cobrir casas (Flora Bras.).

Uirarí, s. m. (Valle do Amaz.) especie de veneno com que hervam

suas flex is os selvagens.

Umbú (l'), s. m. o mesmo que

Umbú (2°), s. m. (Parana, S. Catharina e R. Gr. da S.) grande arvore do genero Pircunia (P. dioica, Moq.) da familia das Phytollacceas (Glaziou). Esta arvore vive tambem no Paraguay e na Republica Argentina; e, impropria para qualquer obra, dá todavia cinza mui carregada de potassa. No Parana, lhe chamam tambem Maria-molle.

Umbuzáda, s. f. o mesmo que

Una, adj. voc. tupi significando preto, escuro. E' só usado de combinação com substantivos daquella lingua: Iraina, petra preta; Piraina, peixe prêto; Caina, herva preta ou escura. Os Indios diziam indifferentemente una ou nixuna.

Unheira, s. f. (R. Gr. do S.) matadura incuravel ao lado do fio do lombo dos cavallos, proveniente do mau uso dos lombithos. Na campanha chamam-lhe Cuêra, e ao que a tem Cuerudo (Coruja). Etym. Em lingua portugueza, Unheiro, s. m., é uma apostema na raiz da unha, e neste sentido é geralmente usado no Brazzl. Não me parece que possa ser essa a origem do vocabulo rio-grandense.

Ura, s. f. (Pard) nome do verme que se cria nas feridas dos animaes, 1-rva de uma especie de mosca. || Etym. E' vocabulo tupi.

Urapúca, s. f. (Valle do Amaz.)
o mesmo que Arapúca.

Urca, adj. (Serg.) grande, enorme: Um individuo urca. Uma igreja urca (João Ribeiro).

Uricâna, s. f. (Bahia) palmeira do genero Geonoma.

Urso, s. m. (Bahio) mandatario de assassinatos.

Urú (1°), s. m. ave do genero Odontophorus, familia das Perdiceas, e ordem das Gallinaceas, de que ha mais de uma especie. No Rio de Janeiro lhe chamam Capueira (2°). | Etym. E' vocabulo tupi.

Urú (2°), s. m. (algumas provs. do N.) especie de cabaz, cesto ou bolsa com tampa. Fazem-a de folhas de palmeira ou cipó fino, e serve de mala de viagem. Algumas são grandes e podem conter tanto como um Cassuá (Meira). No valle do Amazonas, trazem-as como

as patronas dos soldados. São tambem usuaes no Ceará. || Etym. E' voc. tupi O Dicc. Port.-Braz. o traduz em Côfo.

Urubú, s. m. ave de rapin. do genero Cathartes, que se alimenta de carnes podres. Ha também no mesmo genero o Urubu-tinga, mais geralmente chamado Urubú-rei, notavel pela sua formosura.

Urucú, s. m. substancia tinctorial que reveste as sementes do Urucuzeiro, arbusto do genero Bixa (B. Orellana) da familia das Flacourtiaceas. Etym. E' voc. tupi.

Urucurí, s. m. (Valle do Amaz.)
palmeira do genero Attalea (A. excelsa).
|| Ha tambem na Bahia e Pernambuco,
com o mesmo nome vulgar, outra especie pertencente ao genero Cocos (C.
coronata). || Elym. E' voc. tupi.

Urumbamba s. f. (Matto-Grosso) palmeira do genero Desmoncus (D. rudentum), de que se extruhe palhinha para as cadeiras. A's diversas especies deste genero dão, no valle do Amazonas, o nome de Jacitára e na Bahia o de Titára.

Urumutum, s. m. (Valle do Amaz.) ave do genero Craw (C. Urumutum) da ordem das Gallinaceas. || Etym. Do dialecto tupi do Amazonas.

Urupêma, s. f. especie de peneira grosseira feita de taquara ou de canna brava. || Etym. E' voc. tupi (Voc. Braz.). Na mesma lingua, tambem diziam Gurupêma (Dicc. Port. Braz.) e assim lhe chama o conego F. Bernardino. Tambem se ouve Urupemba e Arupemba, e este segundo não é mais do que a corruptela do primeiro. || Além do serviço que podem prestar como peneiras, tambem as emprega a gente pobre à guisa de portas e janellas, como o vi em Oeiras do Piauhy; e outro tanto faziam em S. Paulo antigamente nas proximidades das cidades e villas.

Urupemba, s. f. o mesmo que Urupêma.

Ururáu, s. m. especie de grande saurio mui voraz, que vive nos rios e lagos, e são mui conhecidos na provincia do Rio de Janeiro, onde tambem lhe chamam Jacarê de papo amarello. Etym. Alteração do tupi Ururá.

Urussacanga, s. m. (Valle do Amaz.) o mesmo que Aturá. | Etym. De Urussacân do dialecto amazoniense.

Urutáu, s. m. ave de rapina nocturna do genero Nyctibius, de que ha mais de uma especie. || Etym. E' nome tupi usado tambem pelos Guaranis do Paraguay.

Urutú, s. m. (Parana) especie de

cobra venenosissima.

Ussú, adj. o mesmo que guassu. Uváia, s. f. (Rio de Jan., S. Paulo e outras prov.) fructa da Uvaieira, planta do genero Eugenia, da familia das Myrtaceas, de que ha differentes especies. || Etym. E' de origem tupi, e tem a mesma significação que Ubaia, isto é, fructa azeda.

Uyára, s. f. (Pará) nome de certo ente phantastico representado por uma mulher que reside no fundo dos rios, e causa assombro aos viajantes durante a noute. Tambem lhe chamam Ayuara e Mãi d'agua e este ultimo synonymo e geral a todo o Brazil. || Etym. E' vocabulo tupi, significando

senhora da agua. Vaqueanáço, s. m. (R. Gr. do S.) superlativo de vaqueano (Cesimbra).

Vaqueâno, s. m. individuo que conhece bem o territorio, seus caminhos e atalhos, e serve de guia nas viagens. Tambem se diz Baqueano, e esta è a pronuncia mais commum em algumas provincias do norte. E' voc. usual em todos os Estados americanos de origem hespanhola. | Etym. Vem do radical Baquia, termo com que os Hespanhoes designaram, depois da conquista do Mexico, os soldados velhos que haviam tomado parte nella. Tem o sentido de habilidade, destreza; e quer seja oriundo da Hespanha, quer da America, e melhor dizer Baquiano (Zorob. Rodriguez). | No sentido figurado, applica-se a pessoa mui entendida em qualquer ramo de industria: Fulano è mui Vaqueano no commercio dos gados. | Em S. Paulo e outras provincias do Sul, corresponde a Vaqueano o termo Tapejara, de origem tupi.

Vaquejáda, s. f. (provs. do N.)

o mesmo que Costeio.

Vaquejar, v. tr. (provs. do N.) o mesmo que Costear.

DICC. DE VOC. 10

Varanda, s. f. (R. de Jan.) o primeiro dos tres compartimentos em que se divide um curral de pescaria, e a que tambem dão o nome de Coração. Na Par. do N. lhe chamam Sala.

Varandas, s. f. pl. (provs. do N.) guarnições lateraes das redes de dormir ou de transporte, as quaes são rendadas e ás vezes ornadas de flores

de pennas.

Variar, v. tr. (R. Gr. do S.) ensinar o cavallo a correr parelhas com outro. Quando esse acto tem por fim comparal-o com outro, chama-se

a isso Cotejar (Coruja).

Vasante, s. f. (Piauhy, Par., R. Gr. do N., Ceará e Pern.) horta que se cultiva nos leitos terrenciaes, durante a estação secca, e consiste em diversas especies de cucurbitaceas, feijão, milho e outras plantas annuas.

Vatapá, s. m. (Bahia) especie de iguaria, que consiste em uma papa rala de farinha de mandioca, adubada com azeite de dende e pimenta, e tudo isso misturado com carne ou peixe. Etym. E' vocabulo da lingua yoruba (Colonia).

Veládo, adj. (Pern.) chamam coco velado aquelle cuja amendoa, inteiramente secca, se desprende do endo-

Velhaqueadôr, adj. (R. Gr. do S.) diz-se do cavallo que tem o mau costume de corcovear, quando o montam (Coruja).

Velhaqueadouro, s. m. (R. Gr. do S.) virilha do cavallo, onde, sendo esporeado, corcoveia (Coruja).

Velhaquear, v. intr. (R. Gr. do S.) corcovear, dar corcovos o cavallo

(Coruja).

Vêrde, s. m. (Piauhy e outras provs. do N.) estação das chuvas, em que reapparece a folhagem das arvores, e os campos se cobrem de relva, o que da à paizagem o mais gra-cioso aspecto: Emprehenderei a minha viagem durante o Verde.

Vida de um Lopes, expressão geral do Brazil, para dar idéa da abastança e regalo com que vive certa e determinada pessoa: Fulano passa a vida de um Lopes. Durante o tempo que estive naquella cidade levei a vida de um Lopes. | Não sei qual é a origem desta expressão. Equivale a dizer a vida de um lord, vida fidalga.

Vigilênga, s. f. (Para) especie de embarcação de rodella avante e a ré, armada a hiate. | Etym. Provem-lhe o nome da cidade da Vigia, onde são construidas (H. Barbosa).

Vinágre, adj. (R. de Jan. e outras provs.) o mesmo que cauhila.

Virádo, s. m. (S. Paulo) o mesmo que Pamonân.

Viúva, s. f. (Rio de Jan.) o mesmo que Luminaria.

Viveiro, s. m. (Rio de Jan.)
o mesmo que Gré.

Vizindario, s. m. (R. Gr. do S.) o numero de vizinhos que habitam algum logar. E' expressão usual na campanha d'esta provincia, e se applica ao chefe da casa ou ao que se suppõe estar n'esta posição (Coruja).

Volteáda, s. f. (R. Gr. do S.) operação pecuaria que tem por fim apanhar o gado alçado. Acontecendo ordinariamente que semelhante gado se misture com o das estancias proximas, não podem os criadores fazer volteadas, sem convidarem os vizinhos oito dias antes (Lei provincial n. 203 de 12 de dezembro de 1850). | Obs. A respeito do termo volteada, diz o Sr. Coruja: Este vocabulo exprime o mesmo que volta. Quando se presume que um animal tem de passar por um certo ponto, e ahi o esperam, usa-se da phrase -Esperar na volteada, a qual tem applicação a outros casos semelhantes.

Vote: int. (Pern.) o mesmo que Tibi.

Vôvô, s. m. nome infantil de avô. Vóvó, s. f. nome infantil de avo. Vu, s. m. (Serg.) o mesmo que Puita.

Vunge, s. m. (Pern.) nome com que se qualifica o homem mui sabido,

esperto, atilado.

Xará (1º), s. m. e f. tratamento familiar de que usam entre si as pessoas que tem o mesmo nome de baptismo: José da Silva é wará de José da Costa. Meu wara, minha wara. Ha muito que te não vejo, ward. Como tens passado, meu xara ou minha xara ?

Tambem se diz, no mesmo sentido, xarapim e xêra. | Etym. Todos estes vocabulos se derivam do tupi. Entre os Tupinambás Apixara significava parceiro no nome, na feição natural, no officio, etc., o que precedido do pronome xê, meu, se transformava em xerapixara (Voc. Braz.). Em guarani, xerapi, composto de xê e tapi, era o tratamento que a mulher dava a seu irmão e filho (Montoya). Como bem o faz observar J. Verissimo, xêra não ė mais do que a contracção de xêrêra, cuja traducção litteral e meu nome. No R. Gr. do S., em logar desses vocabulos de origem tupi, usam mais geralmente do termo Tocayo, que é de procedencia hespanhola.

Xará (2º), s. m. (R. Gr. do Sul) uma das variedades desses bailes campestres a que chamam geralmente Fan-

Xarapim, s. m. e fem. o mesmo que Xarà.

Xarque e seus derivados. V.

Xemxêm, s. m. nome com que se conhecia a moeda de cobre falsa que ha meio seculo circulou no paiz. Segundo Moraes ha na India uma moéda de 300 réis chamada Xem. Duvido, porém, que seja essa a etymologia do nosso vocabulo.

Xêra, s. m. e fem. (Para) o mesmo que Xarà.

Xêrga, s. f. (R. Gr. do S.) tecido de lan com lavores nas beiradas, que se põe por baixo da carona (Coruja). Etym. Do castellano Jerga, nome que dão a qualquer panno grosseiro.

Xêrimbábo, s. m. (Valle do Amaz.) qualquer animal de criação domestica, como aves, pequenos mammiferos, e sobretudo os animaes curiosos e de estimação. | Etym. E' vo-cabulo tupi, que significa litteralmente minha criação. No Parana dizem Mumbavo.

Xêxéu, s. m. o mesmo que Guaxe. Xiba, s. m. (R. de Jan.) especie de batuque.

Xibé, s. m. (Para, Maranhão) o mesmo que jacuba.

Xicáca, s. f. (S. Paulo) pequeno cesto ou balaio com tampa.

147

Xiéu, s. m. o mesmo que Guaxe. Xilindró, s. m. nome burlesco da cadêa ou calabouço.

Xingamento, s. m. acção de xingar; injuria verbal: Póde aquelle individuo dizer de mim o que quizer; não dou importancia aos seus xingamentos.

Xingar, v. tr. insultar com palavras: Por ter xingado o seu camarada, foi preso o soldado. || Etym. Tem a sua origem no verbo Cu-rit'xinga, da lingua bunda.

Xiquexíque, s. m. especie de Cactus mui abundante nos sertões da Bahia e outras provincias do norte.

Xurumbambos, s. m. pl. (S. Paulo, R. de Jan.) cacaréos, badulaques (Villaça).

Yaya, s. f. (provs. do N.) o mesmo

que Nhanhân.

Yayázinha, s. f. dim. de Yayá. Yazinha, s. f. dim. de Yayà. Ygára, s. f. V. Igàra.

Yoyô,s. m. (provs. do N.) o mesmo que Nhonhô.

Ypú, s. m. (Ceará) terreno humido adjacente às montanhas, formando varzeas ou valles por onde correm as aguas que dellas se derivam. São estes terrenos compostos de barro preto, especie de massapé, rico de humus, formado de decomposições organicas, e mui apropriados à cultura da canna (T. Pompêo). Tambem se escreve Ipi.

Ÿ pueira, s. f. (Sertões da Bahia e outras provs. do N.) lagoeiro formado pelo transbordamentos dos rios nos logares baixos, onde as aguas se conservam durante mezes, e são geral-mente piscosas. Por extensão, dão o mesmo nome aos depositos naturaes de aguas pluviaes; mas a estes designam mais geralmente por lagoas. | Etym. E' voc. tupi. || No Para dão o nome de Puêra, s. f. a lagoa lamosa, mas enxuta, que a cheia dos rios deixa no meio dos campos, quando chega a vasante; pequeno palude secco peio sol nos campos (J. Verissimo)

Yussá, s. m. (S. Paulo) comichão, coceira. || Etym. E' derivado do tupi

Jussara.

Zabêlê, s. m. (Bahia e outras provs. do N.) o mesmo que Joho.

Zambêta, adj. zambro, cambaio. Zangaburrinha, s. f. (Minas-Geraes) o mesmo que Gangorra (1º). Zêrê, adj. (Serg.) zarolho (S. Ro-

Zinga, s. f. (Matto-Grosso) especie de varejão, de que, na navegação fluvial, se servem os canoeiros para vencer a correnteza do rio, quando é nulla a acção dos remos.

Zingadôr, s. m. (Matto-Grosso) tripulante que maneja a Zinga.

Zingar, v. intr. (Matto-Grosso) manejar a Zinga. || No littoral do Brazil, zingar é imprimir a um remo collocado na pôpa do escaler ou bote, na direcção da quilha, um movimento analogo ao da helice, dando d'esta sorte impulso á embarcação (E. Barbosa).

Zorô, s. m. (R. de Jan.) iguaria

feita de camarões e quiabo

Zorrilho, s. m. (R. Gr. do S.) o mesmo que Maritacaca. | Etym. E' vocabulo que recebemos dos nossos vizinhos platinos e paraguayos, e é o diminutivo do castelhano Zorro.

Zumbí, s. m. ente phantastico, que, segundo a crendice vulgar, vagueia no interior das casas em horas mortas, pelo que se recommenda muito a quem tiver de percorrer os aposentos ás escuras que esteja sempre de olhos fechados, para não encarar com elle. || Etym. E' vocabulo da lingua bunda, significando duende, alma do outro mundo (Capello e Ivens). | Fig. na Bahia, chamam zumbi aquelle que tem por costume não sahir de casa senão à noute: Tu és um zumbi. | Em outras provincias do norte, dão o nome de zumbi a qualquer logar ermo, tristonho, sem meios de communicação (Meira).

Zungú, s. m. casa dividida em pequenos compartimentos, que se alugam, mediante diminuta paga, não só para dormida da gente da mais baixa relė, como para a pratica de immoralidades, e serve de couto a vagabundos, capoeiras, desordeiros e ebrios de ambos os sexos (D. Braz). Em Pernambuco e no Para chamam a isso Calojt.

Electron a constitue of constitue of the view of view of the view of view of the view of view of the view of view of the view







